## deportes

## Boca goleó a Banfield con una propuesta que entusiasmó a sus hinchas

Con tantos de los uruguayos Cavani y Merentil, y otro de Saralegui, el Xeneize construyó un sólido 3-0.



## espectáculos

María Becerra se aleja de las redes por su salud mental

La cantante anunció esa decisión por los comentarios ofensivos en su contra.

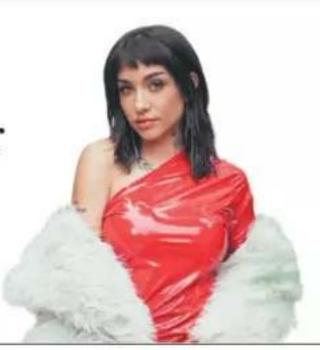

# LA NACION

**JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR** 

El gobierno argentino lleva adelante intensas negociaciones para conseguir un salvoconducto para los seis asilados venezolanos que están refugiados en la embajada argentina en Caracas desde el último 20 de marzo. Al caer la noche, fuentes gubernamentales aseguraban que "había avances" en esos diálogos y confiaban en la posibilidad de que los asilados, todos colaboradores de campaña de la líder opositora María Corina Machado, pasaran a otra delegación diplomática. La idea que se maneja es que sean distribuidos en distintas embajadas de países de la Unión Europea.

argentina. El encargado de Negocios, Andrés Mangiarotti, y gada del sábado.

la cacería de opositores, mienlos líderes de la oposición Corina

Centro Carter: no se elección democrática

## En el aire: los fantásticos trucos del Maligno Torres Fotos s. FILIPUZZI/E. ESPECIAL Un vuelo tan alto que atrapó el oro olímpico

PARÍS (De nuestros enviados especiales).-Un nombre desconocido y una especialidad que apenas en los Juegos de Tokio 2020 comenzó a ser olímpica. José "Maligno" Torres Gil ganó la medalla dorada en BMX Freestyle y desato el primer gran festejo para la delegación argentina en París. El atleta nacido hace 29 años en Santa Cruz de la Sierra. pero cordobés por adopción, atrapó al jurado y consiguió un puntaje increíble con sus trucos en las alturas del escenario de La Concorde. "Soñaba con ser un atleta olímpico, pero jamás imaginé ser medallista", contó. Deportes

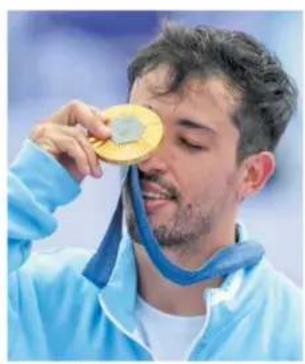

Un sueño dorado

#### **EL ESCENARIO PARÍS 2024**

## La rigidez de Kicillof y el apagón democrático

Carlos Pagni -LA NACION-

on la decisión de robarse las elecciones, el ✓ régimen de Maduro ha renunciado a simular siquiera la mímica del Estado de Derecho para asumirse en plenitud como una dictadura. La situación venezolana está produciendo un sismo político en la región. Vinculos que se mantenían tensos, como el de Caracas con Buenos Aires, terminan de romperse. Y relaciones amistosas, como la del chavismo con Brasily Colombia, se deslizan al conflicto. Continúa en la página 14

## Antes de su reaparición, Macri se vio con Milei

PRO. El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri mantuvieron una reunión reservada en la quinta de Olivos, poco antes de que el líder de Pro retome la actividad política.

Fuentes gubernamentales confirmaron ayer que Milei y Macri sevieron este martes en la quinta, donde retomaron el diálogo tras el encuentro que habían compartido el 9 de Julio en Tucumán. Página 15

## Suben desde hoy la luz, el gas y los combustibles

TARIFAS. Los servicios energéticos se ajustarían 4%; la nafta y el gasoil, 2,5%; se suman así al alza de 5,16% en el agua

Página 19

# Negocian contra reloj para evacuar a los asilados venezolanos

**CRISIS.** Hoy cierran la embajada argentina y buscan un salvoconducto para los seis refugiados; Brasil y Colombia bloquearon un reclamo a Venezuela en la OEÁ

Hoy se cerrará la embajada otros 13 funcionarios y familiares argentinos se preparan para dejar el país en un vuelo comercial. Volverán a Buenos Aires vía Madrid y llegarán en la madru-

La maquinaria represiva del régimen chavista mantuvo ayer tras Maduro pedía la cárcel para Machadoy Edmundo González Urrutia, su rival en las presidenciales. La OEA no logró consenso para exigir transparencia a Maduro, porque Brasil y Colombia se abstuvieron. Página 6

puede considerar una

Página 3

## Matan en Irán al máximo líder político de Hamas

**GUERRA**. Ismael Haniyeh fue asesinado en Teherán en un bombardeo atribuido a Israel

de la muerte de un comandante militar de Hezbollah en Beirut, un bombardeo en Teherán atribuido a Israel mató ayer al líder político de Hamas, Ismael Haniyeh, que había asistido a la toma de posesión del flamante presidente de Irán, Masud Pezeshkian. El asesinato de Haniyeh, que negocia-

TEHERÁN (DPA).-Horas después alto el fuego en la guerra de Gaza, amenaza con escalar el conflicto que convirtió a la región en un polvorín desde la brutal incursión del grupo terrorista en territorio israelí en octubre pasado.

Mientras el gobierno de Tel Aviv permanecía en silencio, el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, prometió venganba a través de terceros países un za contra Israel. Página 8

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar MACHADO ALERTA POR LA "ESCALADA CRUEL Y REPRESIVA" DEL CHAVISMO



## La crisis en Venezuela | PERSECUCIÓN, AMENAZAS Y MANIOBRAS JUDICIALES







CAPTURA DE VIDEO Maduro, con los jueces chavistas del TSJ

## El chavismo acelera la caza de opositores y Maduro pide la cárcel para Machado

La maquinaria represiva del régimen mantiene la presión sobre la oposición con una ola de arrestos e intimidaciones en los sectores populares; el jefe chavista dijo que está "listo para presentar las actas"

#### Daniel Lozano PARA LA NACION

CARACAS.-Venezuela bajo asedio. El plan terror del chavismo se cobró ya la vida de 20 jóvenes de clases populares, según el último balance de Human Rights Watch (HRW). Sin límites, ni siquiera los del más allá: al sacerdote católico Lenin Naranjo (61 años) lo detuvieron tras participar en una protesta bandera en mano y rosario al pecho.

A Tefy y Manuel se los llevaron agentes chavistas junto a la Unidad de Bomberos de San Antonio de los Altos. Habían acudido a entregar insumos médicos para ayudar a los heridos. Abraham, un barista respetado por su buena mano con el café, pasaba por allí. Lo presentaron en televisión como si fuera un terrorista. Sus delitos: ser jóvenes y llevar rastas.

Varios de los 1062 detenidos, cifra que aumenta cada hora, aparecieron ayer coaccionados en la televisión del régimen, todo un clásico de la propaganda revolucionaria, para contar al dictado policial lo que el país sabe que no ocurrió. No solo los detenían, sino que también les robaban sus pertenencias, incluso las motos, la misma estrategia que en otros ciclos de protesta.

El fiscal Tarek William Saab también los acusó de teatralizar las protestas al usar salsa de tomate para simular heridas.

Todos esos jóvenes de los barrios populares y de la Venezuela profunda están convencidos de que esta es su última oportunidad y de que si se confirma el fraude deberán emigrar, siguiendo la senda de los nueve millones que ya se han repartido por medio mundo. El todo o nada para una generación. Como en Petare, la mayor favela de América Latina, que el lunes pasado se convirtió en un río humano en dirección al Palacio de Miraflores bajola consigna de "el pueblo unido jamás será vencido". El castigo llegó anteanoche, cuando un despliegue policial y paramilitar entró a balazo limpio hasta la cima de los cerros. La represión alcanzó incluso a las gasolineras, donde se prohibió vender combustible a jóvenes con motos. En el estado de Carabobo se detuvo a varios de ellos. El gobernador Rafael Lacava, famoso porque se cree una reencarnación política de Drácula y Batman, aprovechó que los militares tenían sometidos a 40 jóvenes en el Fuerte Paramacay para soltarles una perorata.

Las fuerzas represivas no daban abasto; también perseguían a dirigentes opositores y a los fiscales de las votaciones, en lo que se cree es un plan para golpear los resultados. Seacumularon múltiples denuncias de este hostigamiento contra los "héroes anónimos" del 28 de julio, pese a que ya habían hecho su trabajo: entregar las actas a los comandos de campaña para ser digitalizadas. La oposición ha subido esos resultados abrumadores, que otorgan a Edmundo González Urrutia un porcentaje de votación, 67%, mayor que el alcanzado por Chávez en sus cuatro elecciones presidenciales.

El "presidente pueblo" ordenó incluso que se abriera una ventana en la VEN app (aplicación gubernamental) para que los chavistas pudieran delatar a quienes protestan y mandarlos a detener. El activismo digital de los venezolanos consiguió en unas horas que las App Store de Apple y Google Play Store no permitieran descargar este artefacto represivo, pero para quienes ya lo tienen sigue vigente.

En un intento más de blindar los resultados de las actas, que ya son conocidos, Maduro acudió ayer al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso de amparo

ante los jueces que él mismo designó. Transcurridos tres días sin publicarse las actas detalladas mesa por mesa, expertos avizoran que el chavismo
judicializará el proceso electoral paraganar tiempo y esquivar la presión
internacional. "He dicho que el Gran
Polo Patriótico, el Partido Socialista
Unido de Venezuela está listo para
presentar el 100% de las actas. Muy
pronto se van a enterar porque Dios
está con nosotros y las pruebas ya
aparecieron", deslizó Maduro.

Intervino después en una conferencia de prensa internacional, retransmitida de forma obligatoria para todo el país desde el Palacio de Miraflores, para cargar contra el ganador de las elecciones presidenciales y contra la líder opositora. "Esa gente tiene que estar detrás de las rejas, debe haber justicia en Venezuela", vociferó el mandatario, que aprovechó para culpar a los medios internacionales, las redes sociales, Estados Unidos, el narcotráfico y varios gobiernos de América Latina de estar detrás de una supuesta "conspiración" para sacarle del poder.

"Si me preguntan qué debe pasar con el cobarde y criminal González Urrutia y con la fascista de ultraderecha criminal conocida por el pueblo como La Sayona (un espectro fantasmal de las leyendas criollas) de apellido Machado, yo te diría como jefe de Estado que haya justicia justa y ellos deberían en vez de esconderse presentarse ante la fiscalía y dar la cara en vez de huir como cobarde y seguir llamando a la insurrección a sus grupos criminales", insistió el mandamás bolivariano.

Detrás de las amenazas de cárcel

LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 3



@MariaCorinaYA

LÍDER OPOSITORA VENEZOLANA

"Venezuela y el mundo entero saben que la violencia es el último recurso del régimen de Maduro. Ahora, tras la contundente e inapelable victoria electoral que logramos los venezolanos el 28 de julio, la respuesta del régimen es el asesinato, el secuestro y la persecución. Alerto al mundo sobre la escalada cruel y represiva del régimen"



FEDERICO PARRA / AFP

para ambos dirigentes, en medio de una razzia contra la oposición, se escondeeldeseogubernamental deque María Corina y Edmundo renuncien a la lucha y se exilien. Ambos rechazaron ayer la oferta de asilo político realizada por Costa Rica.

En el grupo de dirigentes de la cúpula opositora falta Freddy Superlano, líder de Voluntad Popular, partido del exprisionero político Leopoldo López, detenido con violencia horas antesporagenteschavistasjuntoasu primo, Renzo Salinas, y a Rafael García. Su partido ha denunciado que se le están aplicando torturas para que acuse a Machado y Edmundo.

"Estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas", advirtió la misión de derechos humanos de la ONU, que además confirmó la violencia desplegada por "grupos civiles armados del gobierno". Se trata de los famosos colectivos, paramilitares con licencia para matar desde el comienzo de la revolución hace 25 años. Desde que comenzara la represión el domingo pasado, actúan con la connivencia policial y militar, casi siempre con el mismo modus operandi: a bordo de motocicletas, por parejas, con armas largas y cortas y disparando a mansalva.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga desde hace años a Maduroya su generalato por crimenes de lesa humanidad, que van desde las ejecuciones extrajudiciales y las torturas hasta las violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas. •

#### RESPUESTA CHAVISTA A KAMALA HARRIS

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió ayer a un tuit de la posible candidata demócrata de Estados Unidos Kamala Harris, que había pedido al régimen chavista publicar las actas oficiales de los comicios y que definió la represión a las "protestas pacíficas" de la oposición venezolana como "inaceptable".

Rodríguez le respondió en un posteo: "Para poner las cosas en contexto, los manifestantes no son pacíficos. Incendian escuelas y destruyen universidades; queman hospitales, cuarteles y ayuntamientos; saquean tiendas y atacan el transporte público".

Luego, Rodríguez se preguntó: "¿Qué haría Estados Unidos (en una situación similar]?".

Previamente, la vicepresidenta de Nicolás Maduro había definido al presidente Joe Biden como 'descarado" por "dar órdenes a las instituciones venezolanas". Desde el lunes pasado, los venezolanos han salido a las calles a protestar en descontento con los resultados de las presidenciales que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron por ganador a Maduro para un nuevo mandato.

## El Centro Carter dijo que la elección no puede ser considerada "democrática"

Tras haber monitoreado los comicios, la prestigiosa institución estadounidense señaló que no pudo verificar los resultados

CARACAS.- "La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática". Con esa contundente oración comienza el comunicado del Centro Carter, una organización de Estados Unidos que participó como observadora de los comicios del domingo, sobre las conclusiones de su misión.

La administración de Joe Biden secundó el anuncio con una declaración del jefe de la diplomacía de la Casa Blanca para América Latina, quien rechazó los datos oficiales y exigió que se respete la voluntad del pueblo.

El Centro Carter, con sede en Atlanta, afirmó anteanoche que no puede verificar los resultados de las cuestionadas elecciones de Venezuela, en las que la autoridad proclamó ganador al presidente Nicolás Maduro, y señaló la "ausencia de transparencia" del organismo electoral en la difusión de los resultados.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) invitó al Centro Carter a observar los comicios después de la firma del acuerdo de Barbados en octubre de 2023 para organizar las elecciones.

Los únicos observadores internacionales autorizados a acudir a los comicios fueron el Centro Cartery una pequeña delegación de las Naciones Unidas, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre los resultados de las elecciones.

El lunes, el Centro -fundado en 1982 por el expresidente Jimmy Carter-canceló la publicación de un informe preliminar y retiró a su personal de Venezuela. Señaló que solo daria a conocer el informe una vez de regreso a Estados Unidos.

La posición del Centro Carter fue difundida en momentos en que la comunidad internacional incrementó su presión a Venezuela con críticas sobre falta de transparencia y reclamos a Maduro y al CNE para que revelen las actas electorales. Van además dos días de protestas multitudinarias de opositores que dicen que su candidato, Edmundo González, derrotó al presidente actual y candidato oficialista.

El Centro Carter desplegó 17 expertos y observadores en Venezuela a partir del 29 de junio, con equipos basados en cuatro ciudades: Caracas, Valencia, Maracaibo y Barinas.

"El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)", expresó la organización en su comunicado. "El hecho de que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales", aseguró.

El Centro Carter precisó que no se cumplieron los estándares internacionales en ninguna de las etapas del proceso electoral y que este "ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional".

Señaló también que la elección se realizó en un ambiente de "libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación" y que las autoridades del "CNE mostraron parcialidad en fa-





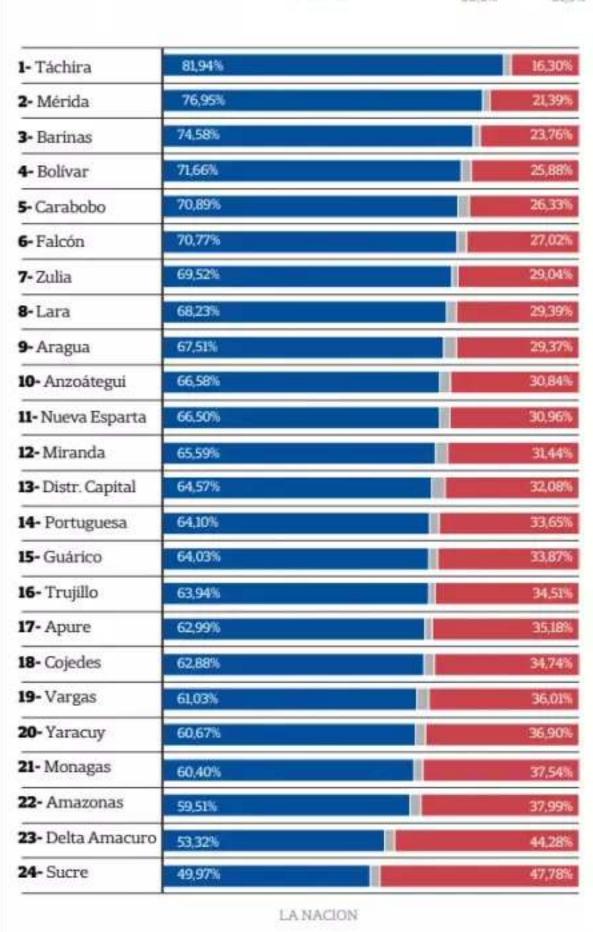

vor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición".

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, subrayó ayer que el informe del Centro Carter confirmaba las sospechas que pesaban sobre los comicios y sus resultados desde la noche misma del domingo.

"La declaración del Centro Carter confirma una vez más lo que millones de venezolanos ya sabían: la total falta de transparencia en la comunicación de los resultados

electorales hace que el anuncio del Consejo Nacional Electoral del 29 de julio carezca de sentido. La voluntad de los votantes venezolanos debe ser respetada", dijo Nichols en su cuenta de X.

Más tarde, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se pronunció en la misma línea. "Nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando. Se está agotando", señaló.

Agencias AP y AFP

## La crisis en Venezuela | EL HIJO DEL DICTADOR

## Nicolasito, la ficha oculta del heredero de Chávez

EL PERFIL EL TIEMPO/GDA

CARACAS ¬ I poder de "Nicolasito", un jo-→ ven licenciado en Economía Social con un currículum poco conocido, se expandió extensa y profundamente, similar a las raíces de una ceiba caribeña, bajo la sombray protección de su padre, el "presidente del pueblo".

Nicolasito, hijo del mandatario venezolano y diputado del estado La Guaira de la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), advirtió la semana pasada en una entrevista con el diario El País de España que, en caso de que perdieran las elecciones, pasarían a ser oposición.

"Nosotros vamos a ganar, te lo ratifico (...) pero si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio", dijo Maduro Guerra.

En efecto, después de que países democráticos de todo el mundo salieron a exigir el reconteo de votos y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, el heredero del líder bolivariano subió el tono.

"Quiero alertar a todas las estructuras de la calle que aquí están sus líderes. No nos vamos a dejar robar. Vamos a resistir, estamos de su lado. Somos los chavistas, somos los que ganamos. Somos la mayoría de este país", aseguró durante una sesión en la Asamblea Nacional.

Y agregó: "¡La voz del pueblo será respetada! La mayoría de los venezolanos elegimos al presidente Nicolás Maduro y defenderemos nuestra voluntad, como siempre, apegados a la Constitución. ¡El libreto del fascismo es su plan! No han podido ni podrán con el espíritu patriota de todas y todos los venezolanos de bien".

Para analistas y expertos en seguridad, esa exposición mediática y en



Nicolás Maduro Guerra, hijo del líder chavista

unestradodel hijode Maduro, economista de profesión, no es gratuita.

De músico frustrado, en 2012 y con tan solo 22 años, lo convirtieron en jefe de inspectores de la presidencia, en tiempos de Hugo Chávez. Un año después, volvió a la vida bohemia y pasó a ser coordinador de la Escuela Nacional de Cine. Pero le duró poco su distancia de la política. Desde el 5 de enero de 2021 se convirtió en diputado de la Asamblea Nacional y encargado de los asuntos religiosos del PSUV.

Él mismo admitió que viajó a Chi-

na en reiteradas oportunidades para importar ideas del comunismo para aplicar en Venezuela. Y, para subirle el perfil, apareció como uno de los negociadores del régimen en las mesas instaladas en México y Barbados para llegar a supuestos acuerdos con la oposición.

El poder de Maduro Guerra, producto del nepotismo, creció de forma tan desmesurada en los últimos años que incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera que "Maduro depende de su hijo y otros cercanos a su régimen

autoritario para mantener un dominio absoluto sobre la economía". De hecho, durante la administración de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, se lo sancionó por ser una figura clave en un círculo íntimo que lleva un estilo de vida lujoso gracias a los beneficios de la corrupción.

Para el experto en seguridad e inteligencia Johan Obdola, es claro que "a Nicolasito lo han venido preparando como la continuación del régimen".

Según Obdola hay un argumen-

to de peso: "Eso es producto de un acuerdo y de varias discusiones. Los otros miembros del régimen, como Diosdado Cabello, tienen problemas legales a nivel internacional y hasta pago de recompensas en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos. Él no".

Sin embargo, a pesar de no tener captura internacional, Estados Unidos sí tiene en la mira a Maduro Guerra y hasta le impuso una sanción, en 2019, por su participación como funcionario del régimen ilegítimo de Maduro.

#### Juego de roles

El venezolano, hoy de 34 años, es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, una institución establecida por su padre para socavar a la democráticamente elegida Asamblea Nacional y así afianzar un régimen brutal.

Por su parte, el profesor y consultor internacional de la Universidad Javeriana Carlos José Herrera señaló que el hijo de Maduro encaja en un "juego de roles".

"El discurso de Nicolás Maduro Guerra se puede interpretar como un juego de roles, una división de tareas del chavismo. Primero, su papá, Nicolás Maduro, dijo que iba a aceptar los resultados sean cuales fueran y ahora también endurece su discurso. Lo mismo pasa con su hijo. Primero muestran un discurso blando y luego lo endurecen para dejar una puerta abierta para cualquier escenario", explicó Herrera.

Y agregó: "Todos están asumiendo un rol, el general Vladimir Padrino dijo en un inicio que iban a reprimir los ataques y ahora tiene un diálogo más suave".

Sin embargo, Herrera descarta que sea el ungido del madurismo, al menos a corto plazo: "No creo. Maduro está muy joven para pensar en su reemplazo". Maduro tiene 61 años. Pero el régimen perdió a Hugo Chávez a los 58 años, por lo que nada se podría descartar. •

## Maduro contra Musk, "archienemigos" a la distancia

Desde que el régimen se adjudicó la victoria en las presidenciales, el líder chavista acusa al magnate de financiar presuntos ataques opositores

CARACAS (AFP).- Nicolás Maduro contra Elon Musk, Elon Musk contra Nicolás Maduro. A la distancia, el multimillonario estadounidense y el presidente de Venezuela se han dedicado a criticarse mutuamente, pero con la crisis política de Venezuela los intercambios se han exacerbado.

Multimillonario, "ultracapitalista", partidario de Donald Trump... Elon Musk es todo lo que Nicolás Maduro dice detestar, y desde hace varios días es mencionado con frecuencia en sus discursos.

Calificándolo de "archienemigo". acusa a Musk de orquestar "ataques contra Venezuela" e incluso de estar detrás del supuesto "pirateo informático" del que se dice víctima el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, que proclamó ganador a Maduro sin dar el detalle de las votaciones.

Tras una reunión conjunta del Consejo de Estado y de Seguridad que agrupa a todos los poderes del Estado y en particular a las Fuerzas Armadas, consideradas el principal sostén de su gobierno, Maduro anuncióanteayer la creación de "una comisión especial para evaluar, con asesoramiento ruso y chino" el siste-



Musk tildó de burro a Maduro

ma de seguridad y, en particular, el ataque que, según su gobierno, dañó elsistema de comunicación del CNE. "Los ataques, estoy seguro, están dirigidos por el poder de Elon Musk", lanzó el mandatario izquierdista, rodeado de militares.

La oposición y los observadores internacionales descreen de un jaqueo y consideran más bien que se trata de una artimaña para eludir la publicación de los resultados verdaderos. El martes por la noche,



ARCHIVO

frente a cientos de activistas desde su balcón, Maduro volvió a atacar a

"Venezuela, como lo he denunciado ayer [lunes] y hoy [martes], está enfrentando una agresión nacional e internacional de los poderes mundiales; ahora resulta que Elon Musk... ¿Saben ustedes quién es Elon Musk? Ahora resulta que a él se le metió la obsesión de tomar Venezuela y de gobernar Venezuela desde afuera", afirmó.

"Es en gran parte responsable de los ataques y agresiones", dijo, refiriéndose a una "alianza de la extrema derecha global, la extrema derecha fascista, el narcotráfico, Elon Musk y el gobierno imperialista de Estados Unidos".

"Pero les recuerdo: todo el que se mete con Venezuela se seca", zanjó en tono altisonante. Musk comenta periódicamente las políticas de Maduro en X.

Cuando se le preguntó sobre las críticas, un alto funcionario de la cancillería venezolana comentó: "Sabemos quién es Musk. Es de extrema derecha y apoya a [el presidente argentino Javier] Milei... Así que tomamos todo eso como un

cumplido". Antes de la votación, Musk publicó: "Es hora de que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de un futuro mejor.; Apoye a María Corina!", en referencia a la carismática líder protagonista de la campaña opositora por las presidenciales.

Cuando se anunciaron los resultadosel domingo, Muskescribió: "Qué vergüenza para el dictador Maduro" y "qué parodia", en referencia a las cifrasanunciadas por el CNE y consideradas por la oposición un fraude. Los comentarios del multimi-

llonario desencadenaron la ira de Maduro: "Le gustaría venir con sus cohetes y un ejército a invadir Venezuela. ¡Elon Musk, afortunadamente diste la cara porque sabíamos que estabas detrás de todo! Con tu dinero, con tus satélites".

"Quiere controlar el mundo, ya controla la Argentina. ¿Quieres pelea, Elon Musk? Estoy listo, soy hijo de Bolívar y Chávez, no tetengo miedo", desafió el mandatario socialista, que se encamina a un tercer período consecutivo con el que sumaría 18 años en el poder.

Al publicar el video de la intervención de Maduro, Musk comentó en español: "El burro sabe más que Maduro", para luego escribir nuevamenteen español: "Perdon por compararal pobre burro con Maduro, es un insulto al mundo animal".

Maduro, que suele denunciar censura en su contra, se declara vencedorante los ataques del magnate y de la "ultraderecha mundial".

"El pueblo les ganó a los bots y a Elon Musk, les ganamos a los bots y a Elon Musk", celebró el mandatario.

LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 5

## Petro rompió el silencio: hay "graves dudas"

El presidente colombiano alertó que las irregularidades del escrutinio pueden llevar a "una profunda polarización violenta"

BOGOTÁ.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reconoció ayer que hay "graves dudas" sobre los resultados que proclamaron a Nicolás Maduro ganador en Venezuela, en su primera declaración después de días de críticas por su silencio.

"Las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia", escribió el presidente en la red social X.

En medio de una alta expectativa, sectores independientes y opositores insistían en la necesidad de que Petro, uno de los principales aliados de Maduro en la región, se pronunciara sobre las elecciones después de que el Consejo Nacional contra Venezuela, al considerar el llamado a las autoridades de Vene-Electoral (CNE) proclamó ganador denominado bloqueo "una medi- zuela a revelar las actas de las elecal mandatario bolivariano, pero sin da antihumana que solo trae más mostrar las actas.

La oposición considera que hubo fraude y que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia, según las actas que entregaron sus fiscales (dicen tener más del 80%), mientras hay una creciente presión internacional para que el oficialismo muestre cómo fue el escrutinio.

Petro llamó además al gobierno venezolano "a permitir que las elecciones terminen en paz permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional".

El presidente colombiano propuso "llegar a un acuerdo entre gobierno y oposición que permita el respeto máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones" y mencionó que "dicho acuerdo puede ser entregado como una declaración unilateral de Estado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Además, Petro pidió que Estados Unidos levante las sanciones



María Corina Machado, líder de la oposición

hambre y más violencia de las que ya hay y promueve el éxodo masivo de los pueblos". Colombia es el mayor receptor de los migrantes que huyen de la crisis humanitaria en Venezuela y estaba en alerta ante una nueva ola.

"Cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y viceversa", dijo también Petro.

"El presidente Maduro tiene hoy una gran responsabilidad, recordar el espíritu de Chávez y permitir que el pueblo venezolano regrese a la tranquilidad mientras terminan las elecciones en calma y se acepta el resultado transparente cualquiera que haya sido. El escrutinio es el final de todo proceso electoral, debe ser transparente y asegurar la paz y la democracia", continuó.

Con su llegada al poder, hace dos años, Petro restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, reconociendo a Maduro como presidente legítimo de ese país. Su antecesor Iván Duque (2018-2022) fue crítico del régimen chavista.

Anteayer, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, había ciones presidenciales que dieron como ganador a Maduro.

Horas después de las elecciones del domingo pasado, el oficialista Centro Nacional Electoral (CNE) anunció que Maduro había obtenido5,15millonesdevotos(51,2%),por encima de los 4,45 millones (44,2%) del principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Sin embargo, la líder opositora María Corina Machado rechaza ese conteo y asegura tener en su poder copias de más del 80% de las actas que proyectan a González como ganador.

A las denuncias de Machado sobre un supuesto fraude se suman pedidos de varios países, como Estados Unidos y Brasil, para que se realice un recuento transparente de votos. Anteayer, además, el Centro Carter -uno de los dos organismos internacionales que pudieron participar como observadores de la elección-dijo que no pudo verificar los resultados de las autoridades electorales que le dieron el triunfo a Maduro en las elecciones. •

Agencias AP, AFP y Reuters

## La OEA no logró consenso para exigir transparencia

Brasil y Colombia se abstuvieron de aprobar la resolución sobre Venezuela; México, ausente

WASHINGTON.- Por la notoria abstención de Brasil y Colombia, y la ausencia de México, el Consejo Permanente la Organización de los Estados Americanos (OEA) no logró ayer en Washington la aprobación de una resolución para pedir transparencia al régimen de Venezuela sobre los resultados de las elecciones del domingo pasado, calificadas de fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

La medida no se pudo aprobar porque hubo 17 votos a favor, cero en contra, ll abstenciones y cinco ausencias, con lo que no se alcanzaron los votos necesarios para emitir la resolución.

La sesión extraordinaria se llevó a cabo por pedido de la Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, aunque el régimen de Nicolás Maduro rompió relaciones con varios de ellos.

A la reunión asistió la canciller argentina, Diana Mondino, que brindó un discurso y pidió por la protección del personal diplomático y los seis asilados venezolanos en la residencia de la embajada argentina en Caracas.

"¿Son conscientes de lo que ocurre y de lo que puede ocurrir? Los problemas vienen de hace tiempo yaun así sorprende el ensañamiento actual. Vimos persecución, proscripción de dirigentes políticos, el rechazo de la presencia de veedores, de prensa extranjera y trabas a sus propios para ejercer el voto en el exterior", cuestionó la canciller durante su discurso ante la OEA.

"Hubo un incumplimiento de los acuerdos políticos suscritos, como el Acuerdo de Barbados, que es muy reciente. ¿Todo esto ha sido preámbulo de un fraude?", cuestionó Mondino. "El régimende Maduro no se ajusta a derecho, es violatorio no solo de la normativa internacional, sino de las garantías institucionales previstas en su propia legislación. Es un líder venezolano que hace sufrir a su propio pueblo", sentenció.

Entre quienes se abstuvieron se destacaron Colombia y Brasil, cuyos gobiernos habían pedido al chavismo la publicación de las actas electorales del domingo para aclarar cualquier duda sobre los comicios.

Los 17 países que votaron a favor de la resolución del Consejo Permanente fueron la Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.

Las 11 abstenciones fueron de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Dominica, Granada, Honduras, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía.

La reunión del organismo en Washington comenzó con más de dos horas y media de retraso por desencuentros sobre una frase del borrador de resolución, lamentó el presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, sin dar detalles.

La propuesta del texto exigía, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) "publicara inmediatamente los resultados de las presidenciales a nivel de cada centro de votación", así como "una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad" de los comicios.

Maduroofrecióayerentregar "el 100% de las actas" electorales y aseguró que los dirigentes opositores que denuncian fraude "deben estar tras las rejas". Los líderes de la oposición María Corina Machado y su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, aseguran que ganaron los comicios y denuncian una escalada de la represión que dejó desde el lunes por lo menos 20 muertos y decenas de heridos, así como más de 1000 detenidos, según el gobierno venezolano. •

Agencias AFP y AP

## Orban bloquea una condena de la UE al régimen de Maduro

El primer ministro húngaro, cercano en la diplomacia y el comercio con Caracas, impidió un pronunciamiento conjunto

## Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARIS.– Una vez más, la historia demuestra que los extremos terminan por unirse. Viktor Orban, primer ministro de Hungría y líder de la ultraderecha europea, bloquea desde una declaración de la Unión Europea (UE) condenando el fraude electoral de su "amigo", el marxista venezolano Nicolás Maduro. Además de los intereses comerciales bilaterales, ambos tienen un denominador común: su cercanía con Vladimir Putin.

La UE pretendía solicitar a Venezuela que demostrara que no hubo fraude en las últimas elecciones del fin de semana, en las cuales Maduro fue oficialmente proclamado vencedor con más del 51% de los votos, permitiéndole asumir un tercer

mandato presidencial. Pero, en realidad, fue el alto representante para la Política Exterior del bloque, Josep Borrell, quien hizo el pedido oficial, a título personal. Por la simple razón de que Hungría opuso su veto a la presentación de un reclamo común de los 27 miembros de la UE, donde la unanimidad es obligatoria para ese tipo de comunicación.

"Los resultados de las elecciones no pudieron serverificados y no pueden ser considerados representativos de la voluntad del pueblo venezolano hasta que las actas oficiales de las oficinas de votación no hayan sido publicadas y verificadas", declaró Borrell.

Inmediatamente después del anuncio del CNE, la UE había preparado un texto conjunto en el que exigió una mayor transparencia. El bloque considera que los comicios estu-

vieron teñidos de "numerosas fallas e irregularidades". Y si bien Bruselas desechó los llamados a aplicar nuevas sanciones, considerándolas "prematuras", un vocero insistió en la necesidad de "hallar una salida a la crisis política". "Las discusiones entre miembros continúan y también con socios a nivel internacional a fin de evaluar el proceso y decidir próximos pasos", agregó.

Orban bloqueó la iniciativa, obligando a Borrell a publicar el documento con su sola firma. Y esta no es la primera vez que el primer ministro húngaro lo hace: una situación casi idéntica se produjo cuando Budapest impidió la declaración común para denunciar la prohibición a los medios occidentales de trabajar en Rusia impuesta por el Kremlin. Ese fue solo el último capítulo de una larga serie de bloque os

del primer ministro húngaro cada vez que se quiso sancionar a Moscú por su invasión de Ucrania.

¿Cuál es la razón que lleva a Orban a defender a Maduro? La primera es de carácter comercial: la guerra de Ucrania obligó al gobierno de Budapest a acercarse a Caracas por el petróleo. La segunda razón fundamental es que el premier húngaro se encuentra enfrentado a Bruselas desde hace muchoy toda ocasión es buena para "chantajear" al resto del bloque para obtener algún beneficio. Por ejemplo, levantar el veto a cambio de un eventual desbloqueo de fondos congelados por la Comisión Europea.

Las relaciones entre la Hungría de Orban y la UE nunca fueron apacibles. Sus problemas comenzaron realmente en 2018, cuando el Parlamento Europeo activó el artículo 7,

que sanciona a los Estados que violan los "valores" europeos.

Hungría está acusada de violar las libertades de la prensa, de estigmatizar a las minorías y de atentar contra el Estado de Derecho. Desde entonces, numerosos procesos ligados a la corrupción y a la violación de los derechos de las personas LG-BT+ siguen su curso. Por esa razón, miles de millones de euros han sido congelados por Bruselas.

Dotado de un agudo sentido de la provocación, al frente de la presidencia rotativa del Consejo de la UE, Orban sorprendió a todos asumiendo el papel de "hombre de la paz". Sin mandato del bloque, viajó a Kiev, a Moscú y a Pekín en una semana, causando indignación en sus socios europeos, que pensaron en la posibilidad de "congelar" su presidencia.

## La crisis en Venezuela MÁXIMA TENSIÓN EN CARACAS

## Negociaciones frenéticas para sacar a los asilados de la embajada argentina

Crece la posibilidad de que los venezolanos alojados en la sede, que hoy cierra sus puertas, pasen a delegaciones de la Unión Europea; la diplomacia brasileña tomaría la función de representar a nuestro país

#### Jaime Rosemberg y Cecilia Devanna LA NACION

El Gobierno lleva adelante intensas negociaciones diplomáticas para conseguir un salvoconducto para los seis asilados venezolanos que están refugiados en la embajada argentina en Caracas desde el último 20 de marzo. Anoche, en la Casa Rosada confiaron que hubo "avances" en esos diálogos y afirmaron que los colaboradores de campaña de la líder opositora María Corina Machado pasarán a manos de otra delegación diplomática en la capital venezolana. Según trascendió, la idea que se maneja es que sean distribuidos en distintas embajadas de países de la Unión Europea.

La decisión final -contemplada en la Convención sobre Asilo Diplomático en su artículo 19-está sujeta a la decisión del régimen de Nicolás Maduro, que en los últimos cuatro meses les negó sistemáticamente la posibilidad de un salvoconducto para que salgan del país. La sede diplomática tiene cortado el suministro de energía desde el martes por la noche y tiene la presencia de un móvil policial desde ayer a la mañana. A su vez, el cuerpo diplomático argentino fue expulsado por el régimen y hoy saldrá del país.

Los diplomáticos argentinos están obligados a acatar el ultimátum que el gobierno de Maduro les impuso el lunes pasado para que abandonen Venezuela, junto a diplomáticos de otros países de la región como Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Ecuador, que pidieron al gobierno de Venezuela pruebas concretas de su victoria electoral.

Los cinco diplomáticos y sus familiares, un total de 14 personas, lle-



La calle de ingreso a la embajada argentina en Caracas, ayer, con presencia policial

garán a Buenos Aires en un vuelo procedente de Madrid, España, tras hacer escala en Lisboa, Portugal. El arribo en el aeropuerto de Ezeiza será en la madrugada de este sábado 3 de agosto, confirmaron a LA NACION en el Palacio San Martín.

Encabezados por Andrés Mangiarotti, el encargado de negocios en el país bolivariano, los diplomáticos procedieron "a seguir protocolos de seguridad, cierre de archivos y cuestiones informáticas para proceder al cierre de la embajada tras la partida", detallaron.

Por toda la situación habló en Washington la ministra de Rela-

ciones Exteriores, Diana Mondino. Ante la OEA, pidió a la comunidad internacional que se permita "salir" a los asilados en la embajada argentina. Luego ironizó: "No los dejan salir, ¿acaso tienen alas los asilados para volar?". Sin embargo, el organismo no logró aprobar una resolución de condena al "fraude electoral" y la "represión ilegal" del régimen de Maduro (ver aparte).

En medio de la tensión Estados Unidos pidió, a través de su embajada en Caracas, la "aprobación inmediata" de un salvoconducto para los seis asilados. "Las amenazas y persecución en contra de los miem-

bros de la oposición democrática resguardados en la embajada de la Argentina en Caracas deben detenerse. Hacemos un llamado para la aprobación inmediata de su salvoconducto", dijo la embajada norteamericana en las redes sociales.

"Fuerzas policiales del régimen rodean la embajada argentina en Venezuela. Un llamado a los vecinos a impedirlo. Alertamos al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela", escribió el vocero de los asilados, Pedro Urruchurtu. "¡Urgente! Funcionarios de seguridad del régimen permanecen a las afueras de la residencia de la

embajada argentina en Caracas y la rodean. Buscan tomar esta sede diplomática. Alertamos al cuerpo diplomático acreditado en el país sobre esta grave violación al derecho internacional", agregó Urruchurtu minutos después, en un mensaje que alertó a Mangiarotti y también al Palacio San Martín, aunque la diplomacia argentina desmintió cualquier intento de toma, y puso paños fríos.

Mondino y su vicecanciller, Leopoldo Sahores, encabezan las tratativas con distintos países para derivar a los asilados venezolanos. Descartadas algunas opciones de países vecinos -solo quedan Brasil, Colombia y Bolivia, en el ámbito sudamericano, el resto tienen intimación de expulsión por haber cuestionado el triunfo de Madurola diplomacia bucea entre países de la Unión Europea y Latinoamérica.

La embajada de Brasil en Caracas tomará la representación de la Argentina en esa ciudad tras el cierre de su sede diplomática, luego de la expulsión de sus miembros, que deberán dejar el país este jueves. La decisión fue confirmada a LA NAcion por fuentes de Casa Rosada y el Palacio San Martín. El movimiento constituye un gesto del gobierno de Lula da Silva, pese a su tensa relación con el presidente Milei.

La representación diplomática busca mediar y articular entre la Argentina y Venezuela ante la ruptura de los canales de diálogo. Fundamentalmente apunta a garantizar los derechos de ciudadanos o empresas argentinos en suelo venezolano, ante la falta de un representante propio. El papel de Brasil en la crisis venezolana es seguido con expectativas tanto por el Gobierno como por la oposición. •

# Massa y los diputados de UP se despegaron del régimen chavista

En sendos comunicados, pidieron que se publiquen las actas de la elección

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) rompió el silencio del kirchnerismo frente a la grave situación política e institucional que se vive en Venezuela tras las elecciones presidenciales del domingo. La bancada, encabezada por Germán Martínez, enfatizó en un comunicado que "considera imprescindible la publicación de las actas de las elecciones en Venezuela", pero evitó acusar al régimen del presidente Nicolás Maduro de perpetrar "un intento de fraude", como denungislativos.

La declaración de los diputados peronistas, que tuvo la venia de la expresidenta Cristina Kirchnery del exministro de Economía Sergio Massa, si bien refleja un tono crítico hacia la actuación del régimen chavista que lidera Maduro, no va tan lejos como el proyecto que, posteriormente,

firmaron el oficialismo y los bloques opositores dialoguistas en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Fernando Iglesias (Pro).

En ese texto, expresaron su "repudioal fraude electoral perpetrado por parte del gobierno de Nicolás Maduro", el cual, afirmaron, se efectuó "mediante la difusión de resultados carentes de todo respaldo documental y en abierto contraste con las evaluaciones previas yen boca de urna". Asimismo, apovaron la decisión del Gobierno de ciaron el resto de los bloques le- desconocer los resultados electorales que difundió el régimen chavista y exigieron a Maduro que reconozca la derrota.

> Asimismo, el oficialismo y los opositores dialoguistas dejaron en claro su "total rechazo a las sistemáticas violaciones de las reglas democráticas y del Acuerdo de Barbados sobre 'promoción de derechos políticos y garantías elec

torales' durante el proceso electoral venezolano". Esas violaciones, advirtieron, han incluido "proscripciones, persecuciones, encarcelamientos, torturas, rechazo de losobservadoresinternacionalesy denegación del derecho al voto de casi ocho millones de venezolanos en el exterior".

La bancada de UP, en cambio, prefirió ser más cauta en sus críticas al régimen de Maduro. A su vez, el partido de Massa, el Frente Renovador, pidió que el gobierno de Venezuela "tenga acceso a una verificación clara y precisa" de los resultados de las elecciones y fue crítico de un "régimen que no respeta los derechos humanos".

"En consonancia con la posición histórica que ha tenido este espacio, instamos al gobierno de Venezuela a que haga públicas de inmediato las actas detalladas de la votación", sostuvieron los renovadores.

## Kicillof evitó definirse: "Pregúntenle a Cristina"

Incómodo con el tema, justificó su postura con el argumento de que solo gobierna una provincia

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, evitó tomar partido en las cuestionadas elecciones de Venezuela en las que Nicolás Maduro se proclamó ganador, según determinó el Consejo Nacional Electoral controlado por el chavismo. "Esperamos que a esto lo resuelva el pueblo venezolano, que lo resuelva en paz y dentro de la democracia", dijo. Incómodo ante la consulta, que le hicieron durante una conferencia de prensa, contestó que lo que él encabeza es una provincia. "Pregúntenle a Cristina [Kirchner]", se limitó a responder.

De esta manera, el gobernador eludió una definición y también tomó distancia de lo que señaló su ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que le había exigido al presidente Javier Milei "reconocer la voluntad popular del pueblo venezolano". Hace dos días, el funcionario bo-

naerense había dicho: "Milei tiene expresiones llamando a un golpe de Estado, sin respetar la voluntad de los pueblos".

Kicillof no entró en detalles y esquivó una definición, con el argumento de que él es el gobernador de una provincia y que el conflicto venezolano le es ajeno. "En el caso de Venezuela, para ser muy claro. Escuché ayer las declaraciones del presidente de Brasil, del presidente de México... en el caso nuestro somos una provincia. Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano dentro de la ley y en paz. Eso es lo que tengo para decir de eso. No tengo para hacer declaraciones. Pregúntenle a Cristina o a cualquier dirigente cuando puedan hacerlo", fue su respuesta durante una conferencia de prensa en La Plata, donde se refirió a la pulseada con Río Negro por la localización de una planta de gas licuado.

LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO | 7



Un grupo de extremistas agrede a la policía que custodiaba una mezquita en Southport

R. MCCARTHY/AP

## Graves disturbios tras el asesinato de tres chicas en Gran Bretaña

ISLAMOFOBIA. Más de 50 oficiales sufrieron heridas en los violentos enfrentamientos con grupos de la extrema derecha en Southport; un joven de 17 años está en custodia policial

SOUTHPORT, Reino Unido.-Lapolicía está preparada para más problemas en la ciudad costera inglesa de Southport después de los violentos enfrentamientos que se desataron por la muerte de tres niñas en un ataque con cuchillo durante una clase de baile y yoga con temática de Taylor Swift, advirtieron ayer las autoridades locales.

Unos 100 manifestantes se enfrentaron a la policía anteanoche, al prender fuego una camioneta y lanzar ladrillos, botellas y petardos contra los agentes y los autos estacionados en la mezquita de la ciudad.

Según la policía, los manifestantes eran partidarios de ultraderecha que protestaban contra el hombre acusado de matar a las niñas, des-

pués de que en redes sociales circularan rumores falsos sobre que era un migrante islamista radical. Más de 50 oficiales sufrieron heridas en los disturbios.

Todavía no estaba clara la identidad del joven de 17 años que está bajo custodia policial bajo sospecha de asesinato. La policía informó que no está relacionado con el terrorismoynacióen Gran Bretaña, lo que descartó las especulaciones sobre sus orígenes. Aunque esto no impidió que los manifestantes -de la Liga de Defensa Inglesa, según la policía-atacaran la mezquita y a la policía que intentó detenerlos.

El "taller de yoga y danza de Taylor Swift" era un evento de vacaciones de verano para niños de seis allaños.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el "vandalismo" y señaló que los manifestantes habían "boicoteado" el duelo de la comunidad, "Los matones violentos de fuera de la ciudad [...] sentirían todoel peso de la ley", afirmó el líder laborista.

## "Propaganda y mentiras"

Patrick Hurley, legislador local, afirmó que la violencia fue el resultado de "propaganda y mentiras" difundidas en redes sociales, subrayando el impacto real de la desinformación.

"Solo para tranquilizar a las comunidades de Southport, que estoy segura de que les preocupa si '¿vamos a ver esto otra vez esta noche?', estamos haciendo planes pa-

ra esta noche y para el fin de semana que viene", dijo a los periodistas Serena Kennedy, jefa de policía de Merseyside.

Los asesinatos ocurrieron durante un taller temático sobre Taylor Swift en el que un adolescente armado con un cuchillo atacó brutalmenteymatóa Alice Dasilva Aguiar, de 9 años; Elsie Dot Stancombe, de 7, y Bebe King, de 6. Además, ocho niños y dos adultos resultaron heridos; algunos se encontraban ayer en estado crítico.

Los vecinos de Southport se dedicaron a limpiar los restos de la violencia, incluidos ladrillos rotos, cristales y contenedores quema-

Norman Wallis, director general del parque de diversiones Southport Pleasureland, expresó su consternación: "Es espantoso lo que hicieron esos hooligans (matones) anoche. Fue como una escena de guerra. Pero ninguna de esas personas era de Southport. La gente de Southport son los que están aquí hoy [por ayer] limpiando el desastre".

Mientras tanto, aficionados de Taylor Swift recaudaron más de 346.000 dólares para ayudar a las familias de las víctimas y al hospital donde están tratando a los niños heridos. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos, esperando justicia y apoyo para las víctimas de este trágico incidente.

Los políticos y la policía dijeron que la mayoría de los que participaron en los hechos de violencia no eran de la zona y que los enfrentamientos empañaron una gran vigilia a la que asistieron miles de personas para rendir homenaje a las jóvenes víctimas.

Kennedy dijo que 54 agentes resultaron heridos y 27 de ellos fueron trasladados al hospital por heridas graves que incluían fracturas y lesiones en la cabeza. Tres perros policía también resultaron heridos.

La jefa de policía dijo que estaba disgustada y consternada por la violencia y que se estaba realizando una investigación completa para identificar a los involucrados. "Estaban allí únicamente para causar vandalismo y violencia, para llevar ese nivel de violencia y ese comportamiento a las calles de Southport, y esa no es la esencia de esta comunidad", dijo.

Las calles de Southport estaban ayer llenas de ladrillos de paredes rotas, botellas destrozadas, grandes contenedores de basura y sus contenidos. Manchas de fuego en el asfalto daban testimonio de los vehículos policiales incendiados en los enfrentamientos de la noche anterior.

A última hora de ayer, Kennedy aseguró que, por el momento, hay suficientes fuerzas para mantener el orden en la ciudad y que no es necesaria la intervención del ejército.

El crimen en Southport, una localidad costera cerca de Liverpool, es un nuevo ataque traumático en un país donde un reciente incremento de los apuñalamientos ha creado nerviosismo y provocado peticiones de que el gobierno estreche el control de las armas blancas, que son de lejos las más utilizadas en homicidios en Reino Unido. •

Agencias AFP y AP

## Trump acusó a Harris de "volverse negra" por la campaña

EE.UU. El expresidente dijo que su probable rival en las próximas elecciones se hace pasar por afroamericana para ganar votos

WASHINGTON.- El expresidente y candidato republicano Donald Trump acusó ayer a la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, que se perfila como la candidata demócrata a la Casa Blanca, de "volverse negra" por motivos electorales de cara a las presidenciales de noviembre.

"Ella era india de pies a cabeza y de repente cambió y se volvió una persona negra", lanzó el magnate republicano en un encuentro con periodistas afroamericanos en la ciudad de Chicago.

'No sabía que era negra hasta hace unos años, cuando por casualidad se volvió negra, y ahora quiere que se la conozca como negra. Así que, no sé, ¿es india o es negra?", dijo también sobre su probable rival.

Harris nació de padre jamaiquino y madre india. Es la primera mujer de origen del sur de Asia que aspira a la presidencia. La vicepresidenta, de 59 años, se define ade-

más como una "mujer negra".

Estudió en la Universidad Howard, una de las universidades históricamente negras más destacadas del país, donde también se afilió a la hermandad tradicionalmente negra Alpha Kappa Alpha. Comosenadora fue miembro de la Bancada Negra del Congreso y apoyó la legislación de sus colegas para reforzar los derechos electorales y reformar la policía.

La precandidata demócrata se zambulló en la campaña por la Casa Blanca con el respaldo del presidente Joe Biden, después de que el mandatario, de 81 años, abandonara la carrera por la reelección tras una fuerte presión de las bases y de altos dirigentes demócratas para que diera un paso al costado.

A menos de 100 días de los comicios, Trump tuvo que replantear su estrategia electoral con la retirada de Biden. Hasta entonces había apuntado sus ataques políticos en

torno la salud del mandatario, al que llegó a tratar de viejo senil debido a sus cada vez más frecuentes deslices. Pero con la vicepresidenta demócrata en campaña por la Casa Blanca, el republicano debió acudir a nuevos argumentos.

La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció inmediatamente los comentarios del magnate sobre Harris, que calificó de "insultantes". "Nadie tiene derecho a decirle a alguien cómo se identifica", sentenció la funcionaria.

El director de comunicaciones de la campaña de Harris, Michael Tyler, dijo que "la hostilidad que Donald Trump mostró hoy en el escenario es la misma hostilidad que ha mostrado a lo largo de su vida, a lolargodesumandatoyalolargode su campaña para presidente mientras busca recuperar el poder".

"Trump lanzó ataques personales

e insultos a los periodistas negros de la misma manera que lo hizo durante toda su presidencia, mientras les fallaba a las familias negras y dejaba a todo el país cavando para salir de la zanja en la que nos dejó", afirmó. "Donald Trump ya ha demostrado que no puede unir a Estados Unidos, así que intenta dividirnos", agregó.

En el mismo encuentro en Chicago, Trump también se jactó de ser el "mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln", el líder que abolió la esclavitud.

Trump ya había tenido señalamientos particularmente crudos con respecto a Harris, como en un evento en Carolina del Norte donde la acusó de la "ejecución de bebés" por sus posiciones a favor del aborto. También sugirió que la vicepresidenta no podría enfrentarse a otros líderes mundiales.

Siempre a la caza de apodos burlones para sus oponentes, Trump todavía no se decide por uno para su

rival demócrata, pero alterna entre "Kamala la mentirosa", "la divertidísima" y "la loca".

El expresidente, que afina sus armas en una campaña ajetreada, celebró ayer un mitin en Pensilvania, el estado donde atentaron contra su vida a mediados de julio. El sábado irá a Atlanta junto a su compañero de fórmula, J. D. Vance.

El senador, de 39 años, ha visto caer su popularidad en las últimas semanas por la reaparición de varios videos polémicos. En uno se burla de las "mujeres gato sin hijos, solitarias e infelices", refiriéndose a que Harris no es madre. También describió la entrada de la vicepresidenta en la campaña como un "golpe bajo" para los republicanos.

Harris, queviene de recorrer Wisconsin, Georgia e Indiana, viajó por su parte a Houston para hablar ante estudiantes afroamericanos. •

Agencias AFP v AP

## Guerra en Medio Oriente | NUEVO ATAQUE SELECTIVO



Mujeres iraníes protestan en una plaza de Teherán por el asesinato de Haniyeh, que Irán atribuyó a Israel

VAHID SALEMI/AP

## En un ataque atribuido a Israel matan en Irán al líder de Hamas y ponen en alerta a la región

Ismail Haniyeh se encontraba en Teherán para asistir a la asunción del flamante presidente; Irán dijo que "los sionistas han llegado a un callejón sin salida" y prometió un "duro castigo"

TEHERÁN.— El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado ayer en Teherán en un bombardeo atribuido a Israel tanto por el movimiento jihadista palestino como por Irán, que juraron venganza, en una nueva escalada regional con el trasfondo de la ofensiva israelí en Gaza.

El guía supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, prometió un "duro castigo" a Israel por el ataque lanzado contra su aliado, y afirmó que Teherán consideraba que era su "deber buscar venganza".

El flamante presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo por su parte que "los sionistas pronto verán las consecuencias de su acto terrorista y cobarde". Y aseguró que las políticas de Israel "han llegado a un callejón sin salida".

Israel declinó hacer comentarios sobre el ataque, que se produjo después de que sus fuerzas bombardearon un suburbio de la capital del Líbano anteayer y mataron al jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukr.

Las muertes de ambos dirigentes de estos movimientos enfrentados a Israel atizan el temor de que la guerra en Gaza derive en un conflicto más amplio en Medio Oriente.

Israel libra desde hace más de

nueve meses una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque el 7 de octubre de combatientes islamistas en el sur del país. La ofensiva israelí dejó hasta el momento cerca de 40.000 muertos en el enclave y una catástrofe humanitaria con cientos de miles de desplazados.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió tras el ataque de octubre destruir a Hamas y recuperar a todos los rehenes secuestrados, que al principio del conflicto eran cerca de 250, una cifra que se fue reduciendo entre liberaciones y muertes confirmadas.

Haniyeh, de 62 años y que vivía en el exilio entre Turquía y Qatar, se encontraba en Irán para asistir a la ceremonia de investidura del recién elegido Pezeshkian. La Guardia Revolucionaria de Irán indicó que el ataque contra la casa donde se alojaba Haniyeh acabó con su vida y la de uno de sus guardaespaldas.

"El hermano, el líder, el combatiente Ismail Haniyeh, líder del movimiento, murió en un ataque sionista en su residencia en Teherán después de que participara en la investidura del nuevo presidente" iraní, afirmó en un comunicado el mo-

vimiento palestino. Un miembro de la oficina política de Hamas, Musa Abu Marzuk, dijo que la muerte de Haniyeh "no quedará impune".

Irán declaró tres días de luto y hoy se celebrará una ceremonia funeraria "oficial y pública" en Teherán, antes de trasladar el cuerpo de Haniyeh a la capital de Qatar, Doha, donde será enterrado mañana.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que los bombardeos en Beirut y Teherán constituyen una "peligrosa escalada en un momento en que todos los esfuerzos deberían llevar a un alto el fuego en Gaza".

## Condena

Numerosos países, como Turquía, China, Rusia y Qatar, condenaron asimismo la acción y alertaron del riesgo de empeoramiento y extensión del conflicto. Este nuevo brote "podría sumir a la región en el caos y socavar las posibilidades de paz", alertó la cancillería de Qatar, donde está instalada la dirección política del grupo palestino y que es un país clave en las negociaciones para el cese al fuego entre Israel y Hamas.

Se sumó a las condenas el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, un rival político de Hamas, que pidió a los palestinos "permanecer unidos, mantener la paciencia y seguir firmes contra la ocupación israelí".

Haniyeh era considerado como un político pragmático y mantenía buenas relaciones con las distintas facciones palestinas, incluso sus rivales. Tras conocerse su muerte, las diferentes facciones palestinas convocaron una huelga general y marchas de protesta.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos, aliado de Israel y a la vez otro de los mediadores en los esfuerzos para lograr una tregua, no estaba "al corriente" ni "implicado" en la muerte de Haniyeh.

Haniyeh, originario de una familia que huyó a Gaza cuando se creó el Estado de Israel, se unió a Hamas en el momento de su fundación en 1987, coincidiendo con la primera "intifada" o levantamiento palestino contra la ocupación. Fue primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina en un gobierno de unidad, antes de la ruptura, y asumió el liderazgo político de la organización en 2017.

Las hostilidades de los movimientos aliados de Hamas contra Israel se incrementaron desde el estallido de la guerra en Gaza y llevaron a Israel a lanzar ataques contra distintos objetivos en la región.

Fue en este contexto que se produjo la muerte del jefe militar de Hezbollah. El cadáver de Fuad Shukr recién fue encontrado ayer, casi 24 horas después, según reveló una fuente cercana a Hezbollah. Y señaló que estaba bajo los escombros del edificio atacado en Beirut.

Israel describió a Shukr como la "mano derecha" del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y responsabilizó al grupo chiita del impacto de un cohete en una cancha de fútbol que mató a 12 menores el sábado en una zona de los Altos del Golán, un territorio sirio anexado por Israel.

"Abatimos a la mano derecha de Hasan Nasrallah que era el responsable directo de una masacre de niños", dijo Netanyahu en un discurso televisado. "Hemos saldado nuestras cuentas con Mohsen y saldaremos nuestras cuentas con cualquiera que nos haga daño", añadió utilizando el alias de Shukr.

"Cualquiera que mate a nuestros niños, cualquiera que asesina a nuestros ciudadanos, cualquier que haga daño a nuestro país, su cabeza tiene un precio", insistió. Y advirtió: "Nos esperan días difíciles".

Hezbollah desmintió estar detrás de ese ataque en los Altos del Golán yafirmó, por otro lado, que la muerte de Shukr alentará a "sus compañeros de armas a seguir adelante con determinación y valor para preservar las victorias y aspiraciones de este gran líder".

El grupo libanés describió a Shukr como uno de los "grandes símbolos de la resistencia", en referencia a la crónica enemistad con Israel, un hombre que continuó "la lucha hasta su último aliento". •

Agencias AFP, AP y ANSA



DEL JUEVES 1 AL MARTES 6

**IGUAL MARCA** Y VARIEDAD

































EN LEGUMBRES, JUGOS EN POLVO, SHAMPOO, **ACONDICIONADOR Y TRATAMIENTOS CAPILARES** 

**EN GALLETITAS DULCES** Y RELLENAS®



**EN JABONES DE TOCADOR** 

**DE DESCUENTO** 

**EN PRODUCTOS DE LAS SIGUIENTES MARCAS** 



JASERENISIMA

LECHE LARGA VIDA







COPISI

ACEITE



















Granja del Sol













EN YERBA MATE Y MERMELADAS

COMBINALOS COMO QUIERAS

EN VINOS FINOS, **ESPUMANTES Y** CHAMPANAS

TE REGALAMOS LA UNIDAD DE MENOR VALOR

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 01/08/2024 AL 06/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "SALÓN". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL.COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL

## Guerra en Medio Oriente | LOS EVENTUALES RELEVOS DE HANIYEH

## Los posibles sucesores del líder de Hamas y el proceso de elección

Israel ya eliminó en el pasado a varios jefes de la organización islamista palestina; quiénes son los candidatos a reemplazarlo

TEHERÁN.- El asesinato del jefe del ala política de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, abrió las especulaciones sobre quién podría sucederlo al frente de la organización que gobierna la Franja de Gaza desde 2007.

Las fuerzas israelíes consideran que el ataque a los líderes del grupo terrorista Hamas es clave para eliminar al grupo en medio de la guerra abierta desde octubre pasado, aunque los expertos advierten que no hay un líder único cuya muerte serviría como un golpe de gracia al movimiento. Israel ya mató a varios altos funcionarios de Hamas desde que el grupo atacó a comunidades israelíes cerca de la frontera con Gaza en octubre, cuando asesinó a unas 1200 personas. Algunos líderes viven en Gaza, mientras que otros están dispersos por el Líbano, Qatar y Turquía.

El Consejo de Shura, el principal órgano consultivo del grupo, tiene previsto reunirse en breve, probablemente trasel funeral de Haniyeh en Qatar, para nombrar al sucesor.

Uno de los suplentes de Haniyeh era Zaher Jabarin, director ejecutivo, que desempeña un papel importante en la gestión de las finanzas del grupo y es el nexo con Irán.

Hani al-Masri, experto en organizaciones palestinas, afirmó que ahora es probable que la elección se produzca entre Khaled Mashaal, veteranofuncionarioyantiguodirigente de Hamas, y Khalil al-Hayya, figura poderosa dentro de Hamas que era cercano a Haniyeh.

Haniyeh era el jefe de las operaciones políticas de Hamasy realizaba gran parte de su trabajo desde la capital de Qatar, Doha. Su rol, según los analistas, era ser la cara pública de Hamas, difundir la retórica política del grupo y recaudar fondos para financiar sus operaciones. Estaba bajo sanciones económicas de Estados Unidos desde 2018.

Haniyeh estuvo involucrado en las negociaciones de alto el fuego con Israel a través de mediadores qataries y egipcios.

Varios miembros cercanos de la familia de Haniyeh, incluidos tres desus hijos, al menos dos desus nietos, y su hermana y su familia, fueron asesinados por ataques aéreos israelíes en los últimos meses.

Con los líderes políticos y militares de Hamas separados geográficamente y organizacionalmente, no está claro hasta qué punto los líderes políticos como Haniyeh sabían del ataque del 7 de octubre.

Suhail al-Hindi, miembro del equipo político de Hamas, dijo que la muerte de Haniyeh fue un "golpe significativo para la causa palestina", y agregó: "Hamas es un movimiento institucional que permaneceindemneporelmartiriode Khaled Meshal su líder".

## YAHYA SINWAR

Yahya Sinwar es el líder de Hamas en Gaza y es conocido por los israelíes como el "carnicero de Khan Yunis", su ciudad natal en el sur de Gaza. Anteriormente, realizó trabajos de contrainteligencia para Hamas,



Yahya Sinwar



Mohammed Deif

ARCHIVO



Mohammed Sinwar ARCHIVO



ARCHIVO enfocándose en espías e informan-

tes dentro del grupo. Se cree que es uno de los pocos líderes de Hamas que planearon el ataque del 7 de octubre a Israel y se piensa que está escondido en los alrededores de Khan Yunis, en túneles, según Jonathan Lord, un

investigador principal y director del programa de seguridad del Medio Oriente en el Centro para una Nueva Seguridad Americana.

Elataquedel7deoctubrepuede atribuirse al enfoque metódico de Sinwar para crear el plany comunicarsede una "manera muyanalógica", dijo Lord. Sinwar, añadió, mantuvo las discusiones fuera de dispositivos que pudieran ser intervenidos por la inteligencia israelíymantuvo "muy pequeño" el círculo de personas que conocían sobre el ataque.

Sinwar pasó dos décadas en una prisión israelí por orquestar el secuestro y asesinato de dos soldados israelíes. Habla hebreo confluidez y se considera que tiene un profundo entendimiento de Israel. Fue liberado en 2011 como parte de un gran intercambio de presos que involucró la liberación del soldado israelí Gilad Shalit.

#### MOHAMMED DEIF

Deif, una figura enigmática que rara vez habla o aparece en público, ha liderado las Brigadas al-Qassam durante más de dos décadas. Israel lo atacó en una operación el 13 de julio en el área de Mawasi, en el sur de Gaza. Pero aún no está claro si sigue vivo.

Nació en Khan Younis en 1965 y se convirtió en miembro fundador de las Brigadas al-Qassam en 1991, ascendiendo en las filas hasta liderar la organización.

Deif sobrevivió a múltiples intentos de asesinato a lo largo de los años y para Israel fue uno de los "cerebros" de los ataques del 7 de octubre.

## MOHAMMED SINWAR

Mohammed Sinwar es la mano derecha de su hermano, Yahya Sinwar. Aunque se rumoreó durante mucho tiempo que había sido asesinado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron recientemente que está vivo.

Si Israel asesina a los hermanos Sinwarya Deif, podría "encontrar una manera de declarar la victoria" y poner fin a la guerra en Gaza, dijo Lord.

## KHALED MESHAL

Una vez líder de Hamas, Meshal ahora está a cargo de la oficina de la diáspora del grupo, cultivando apoyo para Hamas en el extranjero, incluidos los refugiados palestinos en Jordania y el Libano.

Después del ataque del 7 de octubre y el inicio de la guerra, Meshal llamó a protestas en las naciones musulmanas, diciendo en una declaración grabada: "Este es un momento de verdad y las fronteras están cerca de ustedes; todos conocen su responsabilidad".

Meshal sobrevivió a un intento de asesinato por envenenamiento orquestado por el gobierno de Netanyahuen 1997, hecho que desestabilizó las relaciones de Jordania con Israel.

Agencia AP v The Washington Post

## Los ataques de Israel son un riesgo, pero la guerra total es evitable

**EL ANÁLISIS** 

Patrick Kingsley THE NEW YORK TIMES

JERUSALÉN urante los casi 10 meses de una guerra sin cuartel contra Hamas en la Franja de Gaza, en paralelo Israel ha librado un conflicto de menor intensidad con los aliados de Hamas en Medio Oriente, donde todos los bandos se han arriesgado a una escalada, pero en definitiva han evitado arrastrar a la región a una guerra extendida y en múltiples frentes.

Pero con los ataques de anteayer y ayer contra los grandes enemigos de Israel, ese frágil equilibrio está más en riesgo que nunca desde que empezaron los combates en octubre del año pasado.

El ataque israelí del martes a la noche contra Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah en Beirut, fue la primera vez en esta guerra creo que el camino para que se que Israel apunta contra un líder desencadene una guerra es más tan influyente de la agrupación terrorista en la capital del Líbano. Horas después, el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, es considerado como la violación más osada de las defensas de Irán desde que empezó la guerra.

Entre la alta jerarquía de los objetivos elegidos, la sensibilidad del lugar donde se llevaron a cabo y su casi simultaneidad, los ataques fueron vistos como una escalada y una especial provocación, y la región ahora teme una represalia aún más contundente de Irán y sus fuerzas aliadas, incluida Hezbollah, los hutíes de Yemen y las milicias de Irak. La magnitud de esa reacción podría determinar si la batalla regional de baja intensidad entre Israel y la coalición de fuerzas iraníes desbarranca en un conflicto a todo o nada a gran escala.

Algunos analistas dicen que el asesinato de Haniyeh, principal negociador de Hamas, también le resta probabilidades a un acuerdo de alto el fuego en Gaza en un futuro inmediato. El objetivo de los israelíes era que el asesinato de un líder tan influyente terminara quebrando el ánimo bélico de Hamas y lo dejara más dispuesto a hacer compromisos a largo plazo. Pero otros analistas dicen que es poco probable que la organización se vea seriamente afectada por la muerte de Haniyeh.

A pesar de su título de líder político de Hamas, Haniyeh es reemplazable, señala Joost Hiltermann, director del programa para Medio Oriente y el Norte de Africa del International Crisis Group.

"Hamas va a sobrevivir, porque tiene muchos otros dirigentes", dice Hiltermann.

Los analistas también dicen que tanto Irán como Hezbollah tienen buenas razones para responder de manera de no desencadenar una guerra total. Según Andreas Krieg, experto en Medio Oriente del King's College de Londres, para Irán, el ataque en su propio suelo fue humillante pero no catastrófico, porque el blanco era un invitado extranjero y no los altos funcionarios del gobierno iraní. "No creo que el cálculo estratégico de los iraníes necesariamente haya cambiado", apunta Krieg.

alguna forma, pero no estamos frente a un punto de inflexión".

Hezbollah enfrenta más presión para tomar represalias que Irán porque el ataque en Beirut golpeó a uno de sus propios comandantes, y no a uno de sus aliados, señala Michael Stephens, experto en Medio Oriente del Instituto de Investigaciones en Política Exterior, una organización con sedeen Filadelfia. Sin embargo, Stephens aclara que no hay ninguna certeza de que la muerte de Haniyeh en Irán modifique los cálculos de Hezbollah en el Líbano.

"Tenemos que ser muy claros y muy cuidadosos a la hora de mezclar esas dos cuestiones", señala Stephens, "Hezbollah viene demostrando repetidamente desde hace nueve meses que el destino de Hamas no está relacionado con los imperativos estratégicos de Hezbollah. Eso no significa que no habrá conflicto, simplemente tortuoso de lo que parece".

Las experiencias pasadas muestran que el conflicto todavía puede desescalar. En enero, un ataque israelí terminó con la vida de un alto dirigente de Hamas en el bastión de Hezbollah en Beirut, y muchos supusieron que Hezbollah desataría una respuesta particularmente feroz en nombre de Hamas. Días después, Hezbollah optó por una respuesta que en gran medida fue interpretada como simbólica: lanzó una ráfaga de cohetes contra una base del Ejército israelí, causando da-

En abril, cuando Israel mató a varios comandantes iraníes en Siria, Irán respondió con una de las mayores andanadas de misiles balísticos y de crucero en la historia militar

ños mínimos.

En abril, cuando Israel mató a varios comandantes iraníes en Siria, Irán respondió con una de las mayores andanadas de misiles balísticos y de crucero en la historia militar. Y después de un simbólico contraataque israelí, ambas partes decidieron retroceder del borde del precipicio.

De hecho, el doble asesinato de esta semana hasta podría abrir una puerta de salida por completo para la guerra, ya que al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le permitiria adjudicarse una victoria simbólica, y eso daría espacio para dar marcha atrás en Gaza y tal vez acordar un alto el fuego.

Perotal vez Netanyahu no quiera hacerlo, sobre todo si cree que una tregua haría colapsar su coalición de gobierno, que depende del apoyo de legisladores de extrema derecha que ya han amenazado con abandonar la alianza si la guerra termina sin que Hamas haya sido aniquilado. •

"Irán va a tener que responder de Traducción de Jaime Arrambide

## Haniyeh, el líder pragmático fagocitado por la sed de sangre del ala militar de Hamas

EL PERFIL Luis de Vega

EL PAÍS

**JERUSALÉN** ¬ n2007, cuando Hamastomó → el control de Gaza tras una semana de enfrentamientos armados con la otra gran facción palestina, Al-Fatah, el entonces máximo gobernante de la Franja, Ismail Haniyeh, asesinado ayer en Teherán, recibió a la prensa frente a su humilde casa en Shati, el campamento de refugiados en el que nació y al que la creación de Israel condujo a la fuerza a su familia, originaria de la localidad árabe sobre la que hoy se alza a pocos kilómetros una ciudad israelí, Ashkelon. El mensaje era claro: a diferencia de los jerarcas de Al-Fatah "con sus pases VIP para los puestos militares de control, su cooperación de seguridad con Israel, sus corruptelas y sus hijos en universidades occidentales", Haniveh era uno más: refugiado de la Nakba-la expulsión de 800.000 palestinos en 1948-, como la mayoría de gazatíes, con tres décadas de militancia contra Israel y fama de honesto como credenciales.

Precisamente la imagen de limpieza, la conexión con la calle y la sensación generalizada de que Al-Fatah se había vendido por 30 monedas y solo Hamas seguía representando la lucha contra Israel era lo que había dado un año antes a la organización de Haniyeh la victoria en las urnas. Fue en las últimas elecciones generales que han celebrado los palestinos, hace casi dos décadas.

Haniyeh lideraba la lista islamista. Su discurso, en el fondo y la forma, le granjeó la victoria, atrayendo incluso votos de palestinos cristianos.

El fútbol, muy popular entre los palestinos y en general en el mundo árabe, ayudó a cimentar su imagen de cercanía. Haniyeh había jugado en el equipo de la Universidad Islámica de Ciudad de Gaza, donde comenzó en los años ochenta su actividad política, que lo involucró en la Primera Intifada (1987-1993) y lo llevó varias veces a las cárceles israelíes, durante tres años en una ocasión. Incluso como líder del gobierno en Gaza se hizo fotografiar participando en una fiesta.

## Ascenso

Eran otros tiempos y otra Gaza. Haniyeh, que tenía 62 años, se convirtió entonces en primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina. Por poco tiempo. El presidente y líder de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, lo destituyó apenas un año más tarde. Hamas se hizo con el control de Gaza por la fuerza y Palestina quedó con dos gobiernos paralelos que reclamaban la legitimidad. La comunidad internacional solo reconoció el de Cisjordania, que lideraba Abbas. El de Gaza quedo en manos de Haniyeh durante una década. En ambos casos, sin el refrendo de las urnas.

Hoy ocupa su puesto el hombre más buscado por Israel, Yahya Sinwar, cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023 que desencadenaron la invasión de la Franja y ahora con paradero desconocido. Ambos, junto con



Haniyeh, anteayer en el Parlamento iraní, en la jura de Masud Pezeshkian

con un misil, aunque no puede confirmar su muerte), son los tres líderes cuyo arresto pidió en mayo pasado el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en aquel ataque, con cerca de 1200

el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Deif (al que Israel

intentó asesinar este mismo mes

Khan, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en aquel ataque, con cerca de 1200 muertos, civiles en su mayoría. El fiscal también pidió la detención del jefe de gobierno israelí, Benjamin Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la posterior invasión, que roza ya los 40.000 muertos.

Musulmán devoto y tradicional, Haniyeh era considerado un
pragmático. Un moderado en el
seno del movimiento islamista en
comparación con halcones a los
que superó en la carrera sucesoria, como Mahmoud al-Zahar. Estaba dispuesto a aceptar de facto la
existencia de Israel, si un acuerdo
de paz crease un Estado palestino
en las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días de 1967, aunque manteniendo el rechazo a su
reconocimiento formal.

Siempre cerró filas, sin embargo, con la estrategia de atentados suicidas durante la Segunda Intifada ("operaciones de sacrificio para la santificación de Dios", las llamó) y fue endureciendo sus planteamientos. Aplaudió los ataques del 7 de octubre. Los definió como un puñetazo en la mesa que logró situar el asunto palestino en el foco mundial "a un nivel sin precedentes" y abrió "la puerta a la creación de un Estado palestino".

Haniyeh había sobrevivido intentos de asesinato previos, tanto de Israel (va por descontado con el cargo) como de enemigos palestinos. Desde octubre vio desde la distancia cómo iba perdiendo fa-

miliares. Tres hijos y cuatro nietos en un bombardeo aéreo en Gaza, el pasado mayo. "Quien crea que atacando a mis hijos durante el diálogo de negociación y antes de que se logre un acuerdo forzará a Hamas a rebajar sus demandas, vive en una ficción", respondió, unas palabras que sorprendieron por la crudeza y la frialdad con las que reaccionaba, al menos en público, a ese golpe.

## Puja en la organización

Aunque su puesto lo situaba teóricamente en la cúspide de Hamas, su poder era principalmente simbólico. Sinwar, un excomandante del brazo armado que pasó dos décadas entre rejas en Israel, venía marcando la pauta con Hamas, dentro de una pugna interna "política y personal" con Haniyeh en la que logró imponer su visión, más radical.

El ataque masivo del 7 de octubre no solo sorprendió a los israelíes. El propio liderazgo político de Hamas en el exilio ha señalado que no estaba al tanto de su preparación, aunque lo celebrase sin fisuras.

Aunque la cabeza de Sinwar sería, de hecho, la auténtica caza de pieza mayor para Israel, Netanyahu ya había dejado claro en octubre que todos los líderes de Hamas, sin distinción, eran "hombres muertos", estuviesen en el lugar del mundo que estuviesen, al estilo de la caza por distintas partes del planeta que llevó a cabo el Mossad (los servicios secretos en el exterior) tras el atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 que Steven Spielberg llevó a la gran pantalla.

En 1992, fue uno de los miembros de Hamas que Israel deportó a Líbano. Entonces trabajaba mano a mano con el fundador y entonces líder de Hamas, el jeque Ahmed Yassin, asesinado por Israel en 2004, igual que a su sucesor, poco después, Abdelaziz Rantisi, un pediatra de Gaza.

AFP

Fue escalando posiciones y acabaría convertido en mano derecha del siguiente líder político, Khaled Meshal, defenestrado de forma opaca por la organización.

Sucedió a Meshal en 2017, cinco días después de que Hamas reformase su Carta Fundacional para aceptar de facto la solución de dos Estados, eliminar claros elementos antisemitas y definir el conflicto como político, contra el sionismo, en vez de como religioso, contra los judíos.

Bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos lo designó un año más tarde "terrorista global". Washington y la UE consideran a Hamas organización terrorista.

Los líderes del buró político de Hamas viven en el extranjero. Haniyeh lo hacía a caballo entre Turquía (es amigo del presidente Recep Tayyip Erdogan) y Qatar, el emirato al que Israel venía exigiendo (a través de su gran aliado, Estados Unidos) que lo expulsase. Pretendía así presionar a Hamas para rebajar sus demandas (principalmente, el fin definitivo de la guerra) en las negociaciones para entregar al resto de los rehenes israelies en Gaza.

Haniyeh no solo era el encargado de las relaciones externas del
movimiento, sino uno de los negociadores en persona del pacto, lo
que ha llevado al primer ministro
qatarí, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a preguntarse
en la red social X, antes llamada
Twitter: "¿Cómo puede dar frutos
una mediación cuando una de las
partes asesina al negociador de la
otra?". © El País, SL. •

## Ucrania recibe los primeros F-16 para reforzar sus defensas

cazas. Zelensky los considera esenciales para enfrentar a los rusos

KIEV.—Ucrania recibió los primeros aviones de combate F-16 que había solicitado durante meses para defenderse contra la arremetida rusa, según confirmó un alto funcionario de Estados Unidos tras una primicia de la agencia Bloomberg.

La agencia estadounidense citó fuentes cercanas a las transferencias, según las cuales en todo caso se trata de un número "pequeño" de aviones comparados con los 80 prometidos por los occidentales.

Un legislador ucraniano confirmó también que Ucrania había recibido un limitado número de cazas F-16. Los dos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar del tema públicamente.

Desde hace meses, Ucrania ha presionado a sus aliados occidentales para que le envien aviones F-16, alegando que son indispensables para defenderse contra la andanada de misiles rusos contra sus ciudades y sus posiciones militares.

El F-16 se especializa en suprimir las defensas aéreas enemigas. Occidente procedió renuentemente con la entrega de los aviones, tras los temores previos de que proporcionar armamento avanzado a Ucrania agravaría aún más la guerra, como siempre amenazó Moscú.

Estados Unidos también ha entrenado a pilotos ucranianos para volar los aviones y ya se graduó el primer grupo de pilotos.

En su visita de este mes a Washington para la cumbre de la OTAN, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky presionó a los socios de la alianza para que retiren todas las limitaciones sobre la forma en que se usan las armas proporcionadas por Occidente, y permitan específicamente que Ucrania dispare armas occidentales contra un mayor conjunto de objetivos rusos.

No se sabe cuántos aviones fueron suministrados en esta primera ronda, ni cuáles fueron las naciones que los proporcionaron. El gobierno ucraniano no confirmó oficialmente la recepción.

En agosto de 2023, el presidente Joe Biden autorizó el envío a Ucrania de aviones de combate construidos en Estados Unidos. Eso ocurrió después de meses de presión por parte de Kievy de un debate interno en el gobierno estadounidense, en el que los funcionarios temían aumentar la tensión con el Kremlin.

Bélgica, Dinamarca, Holanda y Noruega –miembros de la OTAN– se comprometieron a suministrar más de 60 aviones. Esa cifra se ve sin embargo empequeñecida por la flota rusa de aviones de combate que sería diez veces mayor.

También hay incógnitas sobre cuál será el peso operativo de estas armas en el conflicto: algunos pilotos veteranos consultados dudan de que los aviones sean realmente capaces de cambiar las cartas sobre la mesa, como sostiene Ucrania.

Los F-16 pueden alcanzar velocidades de hasta el doble de la velocidad del sonido y tienen una autonomía máxima de más de 3200 kilómetros. De acuerdo con el gobierno de Zelensky, Ucrania necesita al menos 130 aviones de combate F-16 para neutralizar el poder aéreo de las fuerzas invasoras rusas. •

Agencias AP y ANSA

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS VOCES DE LOS PROTAGONISTAS

El gobernador bonaerense habló de decisión política, pero YPF y Weretilneck le contestaron con argumentos técnicos



"Milei ha decidido castigar, vengarse porque la enorme cantidad de bonaerenses no lo acompañan en el Congreso con sus políticas; se habla de látigo y chequera"

## La pulseada por las inversiones | POLÍTICA ENERGÉTICA

## Tras perder una inversión millonaria, Kicillof culpó a Milei y recibió críticas

El mandatario bonaerense aseguró que la decisión de YPF de instalar la planta de licuefacción de gas en Río Negro fue una medida "caprichosa"; la oposición, en cambio, responsabilizó al gobernador por su negativa a firmar el RIGI

LA PLATA. - La decisión de las petrolera YPF y Petronas, de Malasia, de elegir el puerto de Punta Colorada en la provincia de Río Negro para construir una planta de gas natural licuado (GNL), en lugar de Bahía Blanca, provocó ayer una fuerte controversia política.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la elección de Río Negro como una medida "caprichosa" del presidente Javier Milei.

YPF, en cambio, respondió con las razones técnicas que determinaron la elección de Río Negro (ver aparte).

A la vez, el oficialismo y el macrismo acusaron a Kicillof de ser responsable de perder la mayor inversión para la provincia por su negativa a adherir al régimen de fomento de las grandes inversiones (RIGI) que instrumentó el gobierno de Milei.

El proyecto de Petronas-YPF desembolsará una inversión de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares y será la más importante de los próximos seis años.

"Ha decidido castigar, vengarse porque la enorme cantidad de bonaerenses no lo acompaña en el Congreso con sus políticas", se descargó el gobernador bonaerense.

Kicillof habló el lunes por teléfono con el presidente de YPF, Horacio Marín. El directivo le anunció dos nuevas inversiones, por un monto de 2200 millones de dólares, una suma mucha menor a los como mínimo 30.000 millones de dólares que prevé invertir Petronas en Río Negro.

"Por más que YPF es una empresa de orden privado, los directivos son funcionarios de Milei y lo que observamos es que tomaron decisiones dictadas por el Presidente", acusó el gobernador.

Le respondió el diputado José Luis Espert, de La Libertad Avanza (LLA). "Este chico es un collar de sandías", aseveró el legislador.

Si bien Espert manifestó satisfacción por la inversión, lamentó que no haya sido el turno de la provincia de Buenos Aires.

"El único argumento por el cual esto no se hizo son las anteojeras ideológicas del inútil esférico de Kicillof, que nos costó a los argentinos 40 mil millones de dólares en juicios en Nueva York por haber estatizado YPF y Aerolíneas Argentinas, haber alterado el cupón PBI, haber pagado de más al Club de París y podría seguir", enumeró el diputado en diálogo con Radio Mitre.

La petrolera YPF y su socia malaya Petronas eligieron al puerto de Punta Colorada, en la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, co-



Magario, Kicillof y Bianco, ayer, en la conferencia donde criticaron la elección de YPF

mo el lugar para la construcción de una planta de gas natural licuado (GNL), que permitirá exportar la producción de Vaca Muerta en estado líquido. De esta forma, quedó descartada Bahía Blanca, que era la otra terminal marítima que se estaba analizando.

Kicillof intentó quitarse responsabilidad de encima y argumentó que "no es relevante el RIGI provincial o la adhesión para la inversión; es todo una pavada", dijo y lo vinculó a la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, en las últimas elecciones.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, sostuvo que la decisión tuvo motivaciones políticas y que "había un título tallado en piedra" antes del anuncio. Sin embargo, Susbielles confirmó que impulsará la adhesión de su distrito al RIGI, que el gobernador Kicillof no quiso firmar. De esa forma reconoció que la negativa a firmar el régimen tuvo impacto en la decisión de YPF y Petronas.

La falta de adhesión de la provincia de Buenos Aires al RIGI era clave para la concreción del proyecto en

Bahía Blanca. Kicillof no se sumó y afirmó que el régimen nacional está vigente más allá de una adhesión del gobierno provincial. Weretilneck, en cambio, formalizó la adhesión de Río Negro mediante una ley de la Legislatura provincial.

## En Bahía Blanca

En la conferencia de prensa, Susbielles confirmó que avala que Bahía Blanca se adhiera al régimen nacional, a través del Concejo Deliberante. "Hay un proyecto de ordenanza que planteaba la adhesión de Bahía Blanca al RIGI nacional y que la ciudad genere regimenes especiales para los proyectos que va a albergar. Ayer por la tardefirmé el informe positivo de ese proyecto y nuestro bloque va a pedir una sesión especial para que se trate", señaló.

Susbielles advirtió sobre el futuro de la planta de GNL en la locación elegida. Si bien admitió ventajas de Punta Colorada por la menor distancia con el eventual gasoducto para trasladar el gas desde el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, y por la mayor profundidad de sus aguas, dijo que Bahía Blanca

cuenta con mejores condiciones. El gobierno bonaerense había organizado una recorrida por el puer-

to bahiense, con algunos legisladores oficialistas y opositores. Según pudo saber LA NACION de fuentes de Unión por la Patria, en esa visita los legisladores provin-

ciales alineados con Sergio Massa

iban a proponer que la provincia se adhiriera al RIGI, pero circunscribiéndolo a Bahía Blanca y distritos aledaños. Los legisladores de la oposición se negaron a viajar a Bahía Blanca, en una señal de apoyo que pidió Kicillof la semana que pasó. En su

lugar, los opositores criticaron al

gobernador por perder una oportunidad para este territorio. EldiputadoGuillermoCastello(Libre) fue el primero en presentar un proyecto de ley para que la provincia adhiera al RIGI el 8 de julio pasado. El proyecto no fue acompañado por la mayoría de Unión por la Patria en

la Cámara baja provincial. "Me pregunto si no constituye una causal de juicio político por falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público", dijo. Los

senadores de Pro presentaron un proyecto de ley para adherir al RI-GInacional y otros senadores como Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) y Carlos Kikuchi (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto propio para crear un Régimen de Inversiones bonaerenses.

"La Provincia paga las consecuencias de la inacción y las excusas de Kicillof", dijo el presidente del bloque de Pro, Agustín Forcheri.

"Después de este traspié inexplicable, que dejó escapar una grandísima oportunidad, Kicilloftiene que impulsar con urgencia la adhesión al RIGI, para reforzar la competitividad de la provincia para albergar otras inversiones importantes", agregó el radical Maxi Abad.

Otra oportunidad perdida. Los bonaerenses no son prioridad para el gobernador", opinó el diputado Adrián Urreli (Pro).

"Kicillofpusoladisputaconelgobierno nacional por encima de los intereses de los bonaerenses", advirtió el senador opositor Agustín Maspoli (UCR-Cambio Federal). •

Informe: Maria José Lucesole



"La decisión sobre la locación del proyecto requirió de un trabajo técnico muy minucioso y exhaustivo, tomando todas las variables técnicas, económicas, ambientales, geográficas, fiscales y regulatorias"



"Reducir la decisión de YPF y Petronas a un aspecto político es no dimensionar la cantidad de elementos que juegan para la toma de decisión de una inversión de estas características"

## Las razones técnicas que precipitaron que la planta se instalara en Punta Colorada

Las aguas más profundas en Sierra Grande permiten la llegada de buques de mayor porte

#### Sofía Diamante

LA NACION

Más allá de que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, haya calificado de "intempestiva" y "caprichosa" la decisión de YPF de instalar la planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro, lo cierto es que el puerto de Punta Colorada va sonaba como favorito en la industria energética desde hace varios meses. De hecho, además del proyecto de la planta de licuefacción que lideran YPF y Petronas, se espera que Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar también elijan esa locación para amarrar el buque de GNL que llegará al país en 2027.

Hay ciertas cuestiones técnicas que favorecen a la localidad rionegrina de Sierra Grande por sobre Bahía Blanca. En primer lugar, sus aguas profundas permitirán que lleguen al país buques de mayor porte. La Argentina no es un país que quede "de paso" en el comercio mundial y para que las exportaciones sean competitivas, las empresas buscan alquilar barcos de mayor tamaño para abaratar los costos logísticos y ganar competitividad.

Esta razón explica, además, por qué la anterior gestión de YPF, presidida por Pablo González, exvicegobernador de Santa Cruz, escogió en agosto de 2022 a Punta Colorada para construir uno de los puertos de exportación de petróleo más grandes de Sudamérica. La actual presidencia de YPF continuó con el proyecto y en mayo último anunció que había comenzado la construcción de los primeros 130 kilómetros del oleoducto Vaca Muerta Sur.

La idea de YPF y de la industria en general es crear en Río Negro un hub energético que concentre las exportaciones de crudo y GNL.

Además, señalan los empresarios petroleros, en Bahía Blanca ya hay demasiado tráfico de barcos por el comercio de granos. Sin embargo, a esta ciudad seguirá yendo el petróleo para consumo local, para su procesamiento en las cuatro principales refinerías del país, que están todas situadas en terreno bonaerense.

"La zona de Sierra Grande aparece como mejor opción por la menor longitud de los gasoductos necesarios para transportar el gas natural desde Vaca Muerta; la existencia de una mayor profundidad marítima, que disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado para la operación de los buques previstos; la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias con otras actividades sociales y económicas; la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada y la sinergia con el desarrollo de infraestructura local con el proyecto del Oleoducto Vaca Muerta Sur, entre otras", dijo ayer YPF en un comunicado.

En este sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había sido muy claro desde el principio. Sostuvo que la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) era una condición necesaria para que se llevara a cabo el proyecto. El programa ofrece beneficios impositivos a inversiones de más de US\$200 millones, como la baja de la alícuota de Ganancias de 35% a 25% o la recuperación anticipada del pago de IVA.

Si bien su aprobación en el Congreso implica que ya rige en todo el país, YPF y Petronas buscaban un guiño por parte de las provincias. En este sentido, Río Negro no solo fue la primera en adherirse, sino que el gobernador Alberto Weretilneck ofreció la exención del pago de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos y Sellos, por 10 años (ley provincial 4618).

El gobierno de Buenos Aires, por su parte, dijo que iba a crear uno propio, el Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, luego de que todo el espacio político de Axel Kicillof votara en contra del RIGI en el Congreso.

Por último, Weretilneck también dedicó el último tiempo a promover que el proyecto se hiciera en su provincia. Viajó a Buenos Aires y participó del tradicional almuerzo del Club del Petróleo, donde expuso las ventajas de que la planta de GNL se construya en Río Negro.

Si bien el Club del Petróleo también invitó al almuerzo a Kicillof, nunca pudieron coordinar agendas. El gobernador de Buenos Aires no estuvo activo en convencer con explicaciones técnicas acercade por qué había que instalar la planta de GNL en el puerto de Bahía Blanca. Solo dijo que YPF y Petronas ya habían elegido a la provincia en 2022, lo cual no es cierto, ya que nunca hubo un comunicado o una declaración oficial de las petroleras que lo anunciara.

Por último, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner
tenía un proyecto de ley que creaba
el régimen de gas natural licuado
(GNL), que nunca logró que avanzara en el Congreso. Recién en dos meses antes de dejar el gobierno tuvo
media sanción en Diputados. Nunca
se trató en el Senado, pese a que tenía
mayoría de legisladores. Los socios
de Malasia se impacientaron con la
promesa de que iba a ser aprobado
y al final nunca vio la luz. •

# Gobernadores patagónicos celebraron la decisión de YPF

Weretilneck les agradeció a Milei y a Marín; Neuquén, Santa Cruz y Chubut destacaron que la inversión no alimente "territorios lejanos"



Weretilneck, Figueroa y Torres, durante un encuentro en Puerto Madryn

ARCHIVO

#### Paz García Pastormerlo LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.— Aunque confiaban plenamente en la superioridad técnica de Punta Colorada sobre el puerto de Bahía Blanca, en Juntos Somos Río Negro celebraron como ninguna otra victoria la decisión de YPF y Petronas de radicar en esta provincia la planta de GNL para exportar el gas de Vaca Muerta. La mayoría de los gobernadores patagónicos se plegaron a los festejos.

Tras la confirmación de que "la inversión más grande de la historia" se hará en Río Negro, todo fue agradecimiento. El gobernador Alberto Weretilneck no quiso olvidarse de nadie: en primer lugar, le agradeció a Javier Milei "por haber fijado las bases para este proyecto". En la red social X, luego hizo una mención "personal y desde el corazón" a Horacio Marín, CEO de YPF, "porque fue quien abrió las puertas para que Río Negro pudiera presentarse al análisis de esta decisión".

"Gracias a Rolando Figueroa", sumó Weretilneck, y reconoció el esfuerzo y la perseverancia del gobernador de Neuquény de todos los dirigentes neuquinos que a lo largo de estos años hicieron reali-

dad el desarrollo de Vaca Muerta.

También el vicegobernador Pedro Pesatti reconoció "a la hermana provincia de Neuquén, cuyo gobernador siempre sostuvo que Río Negro debía ser su gran puerto de salida con una mirada estratégica sobre la integración entre nuestras provincias". Pesatti no dudó en ca-

lificar a Weretilneck como "el mejor gobernador que la provincia ha tenido en los últimos 50 años".

Y hubo agradecimientos al resto de los "hermanos gobernadores patagónicos". "Es una oportunidad enorme para que por fin la Patagonia lidere un proyecto que traerá prosperidad y progreso para nuestros pueblos. Vamos a cambiar la

historia", destacó Weretilneck. Horas antes de conocerse la decisión de YPF y Petronas, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, había expresado: "Soy un gobernador patagónico, como tal quiero el puerto para poder exportar GNL en la Patagonia. Lo quiero en Río Negro. Lo quiero en la tierra desde donde se extrae el recurso que da tanta riqueza. Siempre se le dio prioridad a Buenos Aires y no es justo. Siempre nuestra riqueza termina allí, para que luego nos impongan condiciones en los precios, los recursos, el abastecimiento y la distribución".

Por su parte, Figueroa aseguró que la noticia es "una reivindicación para la Patagonia". Además de referirse a Río Negro como la primera provincia hermana que se leviene a la mente, el líder neuquino agregó: "Para que la producción de Vaca Muerta compita en el mundo debemos diferenciarnos en calidad, mejorar el precioy salir por un puerto patagónico que nos permita crecer como región creando nuevas oportunidades. Esta es una ocasión para agregarle valor a la Patagonia ytrabajar para que el país progrese, con una mirada desde el interior".

En los últimos días, también

el chubutense Ignacio Torres se había encargado de apoyar a Río Negro. "Bajo la excusa de que el agregado de valor debía darse cerca de la demanda, fuimos testigos durante todo este tiempo de cómo nuestros recursos alimentaron el desarrollo industrial solo en territorios alejados", indicó.

El senador nacional por Río Negro Martín Doñate (Unión Ciudadana)-aliado de Weretilnecken las últimas elecciones, aunque con una relación que en los últimos meses empezóa resquebrajarse-también celebró la elección del puerto rionegrino. "Reafirmamos nuestra visión que lo que se produce en la Patagonia tiene que exportarse desde la Patagonia. Resuelta la decisión, será necesario e imperativo que dispongamos todos los esfuerzos necesarios para que esta estratégica obra genere y garantice el trabajo rionegrino, la participación de las empresas y las industrias locales, los municipios y el Estado provincial como articuladores del desarrollo con soberanía energética y crecimiento con justicia social".

Sus dichos fueron duramente criticados en las redes sociales. Fueron
muchos los que le recordaron a Doñate que votó en contra de la Ley Bases y del Régimen de Incentivo a las
Grandes Inversiones (RIGI). "Menos mal que ahora le vino el amor
por Río Negro. Una lástima que no
lo sintiera a la hora de votar por el
RIGI y que sus legisladores tampoco lo tuvieran a la hora de aprobar la
adhesión provincial, que en definitiva hicieron posible la inversión", le
respondió Juan Martín (Pro). •

## La pulseada por las inversiones | EN LA ARGENTINA Y LA REGIÓN

**EL ESCENARIO** 

## La rigidez kirchnerista y el apagón democrático

Carlos Pagni -LA NACION-

Viene de tapa

El apagón final de la democracia en Venezuela determina, entonces, un cambio para toda la región. Con consecuencias inesperadas, como un acercamiento acelerado entre Brasil y la Argentina.

En la embajada argentina comenzará a flamear la bandera brasileña, debido a que Lula da Silva aceptó hacerse cargo de la representación de los intereses del país en Venezuela. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea de Brasil ofreció un avión para trasladar a Buenos Aires a los refugiados que se alojan en la representación argentina. Son gestos destinados a desbloquear el trato entre Lula y Javier Milei.

El sistema encabezado por Maduro camina, con los oídos tapados, hacia un modo de dominación similar al que existe en Nicaragua, donde el matrimonio Ortega montó en 2021 una farsa electoral para atornillarse en el poder, encarcelando a opositores e intimidando o deteniendo a periodistas. Un método que se volvió todavía más cruel, en febrero pasado, en Bielorrusia. Allí el tirano Solo necesita de dos factores princi- sa estos sinsabores aprovechan-Lukashenko utilizó a la KGB para hostigar a las familias de presos políticos, disolvió partidos y eliminó cualquier candidatura que pudiera rivalizar con la de su gobierno.

Nicaragua y Bielorrusia son espejos que permiten indagar la incógnita principal de este momento: a qué niveles de agresividad recurrirá el chavismo para reprimir las protestas de un electorado indignado, que siente que le fue arrebatado el derecho a elegir quién lo representa. Cuánta sangre correrá por las calles venezolanas. Esa es la pregunta más urgente. Sobre todo después de la primera señal que anunciaba un nuevo tiempo: el resultado de los comicios fue comunicado por el ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López. El mismo general que anteayer se mostró rodeado de la jerarquía del Ejército en un intento de desalentar cualquier protesta.

La exhibición del rigor físico del Estado es la derivación inevitable de un fraude que ya renunció a cualquier hipocresía. Comenzó con la proscripción de la candidatura de María Corina Machado, surgida de una primaria de la oposición. Pero se profundizó mucho el día de las elecciones. A las 5 de la tarde quedó cancelado el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Elvis Amoroso, el presidente de ese organismo, independiente solo en la retórica, anunció el triunfo "irreversible" de Maduro, mientras detallaba cómputos que indicaban que ese resultado, aun siendo verdadero, se podía revertir. Amoroso mostró la hilacha de su primitivismo en los números que divulgó cuando, según él, se había contado el 80% de los votos. Para asombro de expertos en matemáticas, y como detectó el periodista Matías Mowszet (https://x.com/Mati-Mow/status/1818286333351088185), los candidatos obtuvieron porcentajes redondos: 51,2000% Maduro, 44,2000% Edmundo González Urrutia, y 4,6000% otros. Llevados por la torpeza, los alquimistas del fraude venezolano decidieron primero los porcentajes y, a partir de ellos, asignaron los sufragios que corresponderían a cada competidor.

A partir de ese punto de partida, es inútil pretender lo que la oposición y la comunidad internacional reclaman a Maduro: que muestre las actas del escrutinio. El exvice-

presidente colombiano Francisco Santos formuló ayer una denuncia inquietante: dijo que en los galpones del CNE de la localidad de Filas de Mariche, a media hora de Caracas, 150 empleados están fraguando los papeles de los comicios, asistidos por 4 ingenieros chinos, expertos en el sistema electrónico de la votación. Santos vaticinó que esa documentación apócrifa será presentada mañana ante los dirigentes y gobiernos que están demandando información. ¿Será por esto que Maduro le prometió al enviado de Lula da Silva, Celso Amorim, que "la documentación será publicada en los próximos días"? Otra explicación, ofrecida por el mismo régimen, es que no hay actas porque el sistema fue hackeado. Tal vez mañana se divulgue un relato diferente.

El interrogante principal que se abre en Venezuela es otro: ¿cuánto puede sobrevivir un régimen carente por completo de legitimidad? La respuesta puede ser desalentadora. Existen ejemplos de que puede extenderse durante mucho tiempo. pales. Uno, expulsar a los disidentes para que dejen de participar. El domingo pasado, había en el extranjero 4,5 millones de venezolanos en condiciones de votar, de los cuales solo 230.000 fueron habilitados para hacerlo. El otro factor es la represión de los que quedan en el país. Cuba es el modelo.

Para impedir esta perspectiva, muchas organizaciones políticas y de la sociedad civil se están movilizando contra la dictadura. Ayer se pronunciaron los obispos católicos, cuya voz resuena con fuerza en el Vaticano. Entre otras cosas, porque la mano derecha del papa Francisco en asuntos internacionales, el cardenal Antonio Parolín, condujo una de las frustradas negociaciones para abrir una transición a la democracia en Venezuela. Además, el general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, es un venezolano, doctorado en Ciencia Política, muy critico del chavismo.

La aventura autocrática en la que siguió internándose Maduro el últimodomingolehaquitadodossoportes claves en la región: Gustavo Petro y Lula da Silva. Aun cuando los dos impidieron ayer, con su abstención, que Venezuela fuera conminada por la OEA para ofrecer transparencia a todo el proceso electoral. La OEA es la sede internacional en la que la influencia de los Estados Unidos en la región es más marcada.

A pesar de ese favor, el presidente de Colombia, acaso el latinoamericano más próximo al tirano, divulgó ayer una extensa declaración que supone un programa de pacificación interna para Venezuela. Partió de una premisa: debe haber un escrutinio transparente, con información confiable y auditoría de la dirigencia opositora y de observadores profesionales.

El otro amigo que dijo adiós fue Lula. Siguió exigiendo la publicación de las actas de la elección. Al mismo tiempo, intenta a través de Amorim, su asesor en política exterior, algún modo de mediación. La crisis venezolana no solo es un desafío importante para la aspiración de liderazgo de Brasil en la región. También es un problema bilateral. El gobierno brasileño, como el colombiano, observa la frontera alarmado por una nueva oleada migratoria. Venezuela se ha convertido, ya de manera definitiva, en un

foco de inestabilidad en el norte de América Latina, es decir, en el área donde la región se proyecta hacia el Caribe.

La de Lula es una posición incómoda. No puede aproximarse un centímetro a Maduro sin recibir un azote de la política doméstica. Ocurrió dos veces en las últimas horas. Primero, cuando la conducción del PT emitió un comunicado complaciente con las malversaciones chavistas. Después, cuando el propio presidente calificó de "normal" el proceso que un minuto antes él mismo había censurado. Nada podría festejar más Jair Bolsonaro que la asociación del nombre Lula con la palabra fraude.

La incomodidad se debe también al encuadramiento internacional. Venezuela separa hoy a Lula de China y Rusia, socios en el grupo Brics. Cuanto más aislada esté Caracas. más aplauden Pekín y Moscú. Por eso sería ingenuo esperar de Xi Jinping o de Vladimir Putin algún esfuerzo mediador.

El gobierno brasileño compendo algunas oportunidades que le ofrece la tormenta. Una de ellas es la posibilidad de mejorar la difícil relación con la Argentina de Milei. Lula aceptó que Brasil se convierta en el representante de los intereses argentinos en Caracas, del mismo modo que lo fue en Londres cuando se declaró la Guerra de Malvinas. Además, ofreció a su Fuerza Aérea para trasladar a Buenos Aires a los refugiados venezolanos. Ya lo había hecho hace un mes, pero sin conseguir la autorización del régimen. La situación de esos asilados es delicadísima. El gobierno argentino busca una embajada en la cual alojarlos una vez que los diplomáticos del país abandonen Venezuela, respondiendo a una exigencia de la dictadura. El problema puede ocurrir en el traslado. Es verdad que se haría en autos diplomáticos. Pero, desde que el ecuatoriano Daniel Noboa ordenó que la fuerza pública ingresara en la embajada de México, la inmunidad parece ser un blindaje demasiado vulnerable.

La variante más extraña de la izquierda regional está encarnada por Cristina Kirchner, quien guarda un embarazoso silencio frente a un chavismo que resolvió cortar amarras con cualquier liturgia democrática. Solo Máximo Kirchner



Axel Kicillof

reclamó, a través de voceros anónimos, que La Cámpora no sea incluida entre las agrupaciones que apoyan a la dictadura. Tampoco entre las que la condenan, no hace falta aclarar. Kirchner sacó ventaja de su examigo Andrés "el Cuervo" Larroque, quien de tanto criticar la posición de Milei en Venezuela quedó más cerca de Maduro de lo que le gustaría. "En ningún momento hablé de cómo fue el resultado de las elecciones; lo que dije es que no se puede decir que ganó la oposición, como hace el Presidente; hay que esperar a que se conozca la información sobre lo que votaron los venezolanos", aclaraba ayer Larroque.

A la expresidenta le será inevitable pronunciarse este sábado en México, cuando exponga en un foro organizado por Morena, el partido del mexicano Andrés Manuel López Obrador. El título de la presentación es, en sí mismo, una encerrona: "Realidad política y electoral de América Latina". Va a ser interesante observar cómo intenta tomar distancia del escándalo sin por eso desairar a sus amigos chavistas, pero, eternos anfitriones.

El kirchnerismo está atrapado en su propia rigidez. No solo en el campo diplomático. Su estrategia doméstica también provoca costos. Lo volvió a demostrar Axel Kicillof en la disputa entre Buenos Aires y Rio Negro por el establecimiento de una planta de licuefacción de gas. YPF, la impulsora del proyecto, que sería implementado por la malaya Petronas, había llamado a una licitación simbólica: la provincia que adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones establecido en la Ley Bases. La formulación fue capciosa: las empresas pueden acceder al RIGI con independencia de lo que piense el gobierno provincial. De este solo cabe esperar que agregue ventajas en el ámbito de su competencia.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consiguió que la Legislatura de su provincia aprobara en tiempo récord una serie de beneficios que se sumen a los que ya ofrece la Nación con ese nuevo régimen. El principal es la eximición de Ingresos Brutos. Kicillof se resistióa hacerlo. YPF informó anteayer que preferia Rio Negro.

Es posible que en el gobernador bonaerense haya sido más poderoso el candor que los prejuicios. Aunque suene imposible. Al no facilitar las condiciones que justificaran la selección del puerto de Bahía Blanca, se expuso a que sus opositores le reprocharan haber dejado pasar una gran oportunidad para la provincia. En rigor, la decisión de llevar ese proyecto a Río Negro fue tomada hace mucho tiempo. Por muchas razones. Algunas técnicas y otras, las más poderosas, políticas: no premiar a la estrella actual del kirchnerismo. El propio Presidente lo confesó delante de Alejandro Fantino la semana pasada: "Es obvio que la inversión va a ir hacia Río Negro. ¿Vos vas a poner plata donde está Kicillof?".

El líder kirchnerista había convocado a todas las fuerzas políticas a una peregrinación a Bahía Blanca para reivindicar las ventajas de ese puerto. Solo había conseguido que lo acompañara el bloque Unión, Renovación y Fe, de diputados que llegaron a la Legislatura en las listas de Milei. Una versión exótica de kicillofismo libertario. En el Senado esa facción tiene un aire de familia

con la que conduce Sergio Vargas, amigo del malquerido Carlos Kikuchi, valter ego de Guillermo Michel en la Aduana del massismo.

La construcción de la planta de gas ha sido politizada desde ambos polos, como demostró Milei delante de Fantino. Esa frivolidad tal vez conlleve algún costo. ¿Es concebible que un proyecto como el que se está soñando se sostenga en un conflicto de facciones? Dicho de otro modo: ¿alguien les puede asegurar a los potenciales inversores que Kicillof tiene cero posibilidad de ser presidente en los próximos 10 años? Es decir: ¿alguien puede asegurar que un futuro gobierno kirchnerista anule lo que hoy se está proyectando? Otra cuestión es si es posible ensayar un acuerdo con Kicillof, que carga en su foja de servicios con la estatización de YPF.

El enfrentamiento político deja al gobernador en la posición de quien hizo perder a la provincia un negocio digno de las Mil y Una Noches. Pero esa presentación no debería inducir a error respecto de la consistencia técnica de todo el proceso. Una vez principalmente, a los cubanos, sus sancionado el RIGI, la Casa Rosada decidió precipitar los anuncios sobre la planta de licuefacción de gas que justificaría incrementar mucho la producción de Vaca Muerta. Anteayer se decidió que se localizaría en Sierra Grande. El anuncio cobija una sutileza: da por sentado que la iniciativa se llevará adelante. Pero eso todavía no está definido.

Más allá de que el interés de YPF en este proyecto lleve varios años, como recordó el propio Kicillof, los malayos todavía no resolvieron la inversión. Detalle anecdótico: si se ingresa al sitio de Petronas y se consulta por "YPF" en el buscador, no aparecen resultados. Si se consulta por "Argentina", se encuentran dos referencias al área La Amarga Chica, un codiciado reservorio de shale oil que la compañía explota con YPF en Vaca Muerta. Sobre la planta de licuefacción todavía no hay noticias.

Es natural que así sea. Se trata de un emprendimiento de 30.000 millones de dólares que, según los especialistas, exige estudios de extraordinaria complejidad. Por eso muchos analistas apuestan a que antes, con la misma localización, es decir, en el puerto de Sierra Grande, se establezca un barco con instalaciones para transformar el gas en líquido. Se le alquilaría a una empresa noruega.

Sería apresurado apostar al desenlace de este negocio, y no solo porque pesan muchas incógnitas sobre la inversión de los malayos. Tampoco está claro cómo funcionará el RIGI. Todavía está en trance de reglamentación. Es una discusión en la que intervienen abogados de estudios privados que colaboran desde la primera hora con el Gobierno, en tensión con burócratas estatales, sobre todo de la AFIP v el Banco Central. La cinchada se juega entre quienes pretenden un sistema muy amplio de ventajas y los que defienden restricciones a favor del Estado. En el corazón del conflicto está el eterno problema: ¿hasta qué punto para acceder al RIGI hay que ofrecer una inversión que sea nueva por completo? Una pregunta que puede resultar teórica. Porque, no hay que olvidar, al final el que decidirá qué proyecto accede y que proyecto queda fuera de los beneficios será un funcionario del Gobierno. Delicias del massismo austríaco.

## Las cinco inversiones que usan el RIGI suman US\$39.000 millones

Aunque el régimen aún no está reglamentado, ya se anunciaron provectos en varias provincias

## Ignacio Grimaldi

LA NACION

Las provincias de Neuquén, Buenos Aires, San Juan y Río Negro son las únicas que pueden decir: "ya tenemos una inversión RIGI". Cada una de ellas será sede de proyectos que están en condiciones de adherir al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RI-GI) con el que el Gobierno planea atraer dólares frescos al país. De hecho, los cinco anuncios realizados suman al menos US\$39.000 millones.

Casi la totalidad de ese capital pertenece al proyecto de YPF y Petronas en Río Negro. Según el comunicado oficial, la inversión promete como mínimo US\$30.000 millones. Por lo tanto, la provincia gobernada por Alberto Weretilneck es la gran ganadora hasta el momento.

competencia deportiva mundial de la actualidad, los Juegos Olímpicos, la medalla de plata se la lleva San Juan. Los puntanos albergan dos proyectos mineros encabezados por las compañías BHP y Lundin. Uno de ellos lleva el nombre de Filo del Sol, cuva inversión inicial está proyectada en US\$5000 millones y la cifra del otro, conocido como Josemaría, asciende a US\$3000 millones, según informaron fuentes de la Secretaria de Mineria. Por lo tanto, los desarrollos vinculados a la explotación del cobre en San Juan suman US\$8000 millones.

El podio lo completa, con la medalla de bronce, la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner que propuso la empresa Transportadora de Gas del Sur (TGS). Según describió la compañía, se trata de una inversión en dos etapas que alcanzan los US\$700 millones.

Sin medalla pero con diploma olímpico se quedaría la provincia de Buenos Aires, donde fue anunciado un proyecto de planta siderúrgica a cargo de Sidersa. La compañía adelantó que planea concretar ese trabajo en la localidad bonaerense de San Nicolás, un desembolso que significa US\$300 millones.

"El RIGI no es determinante, peroaceleratiempos", admitieron en uno de los despachos del Gobierno. A propósito de eso, ninguno de los proyectos entró en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones porque todavía no fue

reglamentado. Es decir, no cuenta con las herramientas legales para empezar a implementarse pero, mientras el Gobierno acelera el trabajo de publicación de la letra fina de la iniciativa, estos anuncios de grandes cifras recibieron el rótulo de "inversiones RIGI" dado que cumplen con la condición de asegurar desembolsos de al menos US\$200 millones.

"En el gobierno anterior no estaban las condiciones dadas para hacer esta inversión. Tenemos gas para 120 años; o lo aprovechamos hoy o tenemos que hacer en el futuro un monumento que diga que acá dejamos enterrados miles de millones de dólares", dijo el CEO de TGS, Oscar Sardi.

El proyecto de esa compañía para ampliar la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner fue presentado en junio al Ministerio de Economia. Según la Para estar a tono con la gran empresa, podría estar terminado en 2026, pero todavía aguardan la aprobación desde la cartera dirigida por Luis Caputo. Este caso demuestraqueelanuncionoimplica el ingreso inmediato de todos esos dólares. De hecho, el comunicado de YPF y Petronas explicó que todavía le falta encontrar el financiamiento del proyecto integral. Fuentes del sector indicaron que una iniciativa como la que comenzará en Río Negro puede demandar hasta una década en completarse al 100%.

> En el caso de los desarrollos mineros en San Juan, el proyecto Josemaría se encuentra en etapa de factibilidad. Es decir, la instancia anterior al comienzo de la construcción. El otro proyecto, el de Filo del Sol, está más rezagado. Tal como explicaron desde la Secretaría de Energía, atraviesa el período de prefactibilidad. Esto implica que todavía le queda el capítulo de factibilidad y luego comenzaría la construcción. En la Secretaría de Minería interpretan que el RI-GI hizo que una de las empresas más grandes a nivel mundial, como BHP, posara sus ojos, y sus billetes, en la Argentina. En paralelo, tampoco ha sido informado el plazo del proyecto de la planta siderúrgica, aunque la Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo detalló que dicha inversión generará 300 puestos de trabajo directos y otros 3500 indirectos. Fuentes oficiales adelantaron que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación del RIGI.

## Macri visitó a Milei en la quinta de Olivos antes de su reaparición pública

PRO. El líder partidario encabezará hoy un acto de relanzamiento en La Boca; aspira a exhibir musculatura política frente al Gobierno

#### Cecilia Devanna

LA NACION

El presidente Javier Milei y el expresidente Mauricio Macri mantuvieron una reunión reservada en la quinta de Olivos, poco antes de que el líder de Pro retome la actividad política y encabece hoy un acto para fijar la postura del partido.

Según confirmaron a LA NACION altas fuentes gubernamentales, Milei y Macri se vieron el martes en la quinta presidencial, donde retomaron el diálogo tras el encuentro que habían compartido en Tucumán para la firma del Acta de Mayo.

En aquella oportunidad, el líder de Pro había dejado trascender su malestar por el destrato que, a su entender, había recibido por parte del Gobierno en la ceremonia. Tras aceptar regresar de Europa especialmente para la firma del Acta de Mayo, el expresidente interpretó que no había tenido un recibimiento adecuado y que los encargados de organizar el evento no tuvieron un "buen comportamiento". Por caso, notaron que las cámaras no enfocaron a Macri durante la cadena nacional. Trascendieron quejas también de que solo apareció en tomas de planos panorámicos tanto en los momentos en que Milei se acercó a saludarlo como en el instante en que el jefe de Pro ingresó al sector de invitados rodeado por Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Diego Santilli e Ignacio Torres.

En las filas de la Casa Rosada resaltaban que el expresidente fue una de las personas a las que el líder libertario se acercó a saludar especialmente en la Casa de la Independencia, donde se realizó el acto.

## Explicación libertaria

"Macri hizo un esfuerzo enorme para volver al país. Fue una noche fría e igual que nosotros estuvo sentado en el frío de la noche tucumana. Terminó y se fue, como lo hicimos todos", dijo entonces el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ser consultado sobre el tema. Y agregó: "Después escuché diversos comentarios que no sé si tienen que ver con la realidad. Pero el gesto de Macri fue correspondido por Milei que, en cuanto salió de la Casa [de Tucumán], se acercó y le dio un abrazo en señal de amistad y reconocimiento".

Macri encabezará hoy el acto de relanzamiento de Pro en La Boca, donde aspira a exhibir musculatu-



Mauricio Macri recobra protagonismo en Pro

ARCHIVO

ra política frente a la Casa Rosada. Asistirán desde el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) hasta las autoridades parlamentarias y referentes provinciales de Pro. En cambio, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, y Horacio Rodríguez Larreta no concurrirán. Según argumentan cerca de la funcionaria nacional, Macri no le envió la invitación. Además, ella no coincide con la decisión del expresidente de comenzar a diferenciarse de Milei.

Entanto, Larreta argumenta que no asistirá porque no forma parte de la conducción de Pro. En concreto, no comparte el posicionamiento de Macri frente a la Casa Rosada. Él había optado no respaldar a Milei en el balotaje y considera que el líder de La Libertad Avanza no expresa los valores y principios de Pro. "Macriy Bullrich, con matices, quieren entregarle Pro a Milei", dicen cerca del exjefe porteño.

## Reconstrucción de Pro

El jefe de Pro insiste en que se propuso reconstruir su partido tras la derrota que sufrió en los últimos comicios y la crisis de identidad que atraviesa su fuerza por el ascenso de Milei en el poder y será el orador principal en el evento que se realizará en el salón Arenas Studios.

Primero, habrá paneles para presentar a las nuevas autoridades

yreferentes territoriales. Hablarán Soledad Martínez, intendente de Vicente López, Martín Yeza, nuevo titular de la Asamblea Partidaria, y Facundo Pérez Carletti, y los gobernadores. Luego será el turno de Macri.

El expresidente, que iniciará un raid mediático tras el acto, ratificará su apoyo al rumbo del gobierno de Milei, pero comenzará a marcar sus diferencias en materia institucional o de respeto a la libertad de prensa. Por otro lado, se espera que adelante su rechazo al pliego de Ariel Lijo, juez que propuso Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. "No es buen candidato. Es una postulación rara, muy cuestionada por agrupaciones muy respetadas, no lo considera para la Corte", repiten cerca del fundador de Pro.

Además, se prevé que Macri pondrá énfasis en lo que considera que son dificultades que exhibe la administración de Milei para implementar las reformas. Allegados al expresidente suelen cuestionar la falta de apertura de la mesa chica del jefe del Estado a aceptar las sugerencias del macrismo. Por caso, el titular de Pro impulsa los ingresos de Javier Iguacel o Guillermo Dietrich al gabinete nacional. Macri atribuye las resistencias a Santiago Caputo, el "arquitecto" del triunfo de Milei y el funcionario que acumuló más poder tras la salida de Nicolás Posse de la Casa Rosada.

campo

SÁBADOS CON TU DIARIO

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.



En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 62.1.3 del Cap. VI de la Resolución I.G.J.N. (G) Nº8/2015 hace saber: Último sorteo de Quiniela de Loteria de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) S.E. dei dia: 27 de Julio de 2024 correpondio:

585

040

# Economía pidió cambios en la movilidad jubilatoria aprobada en Diputados

**SENADO.** Solo aceptaría la actualización por IPC y la compensación del 8,1% de la inflación de enero, pero no de manera retroactiva

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

El Poder Ejecutivo planteó en el Senado sus objeciones al proyecto de ley de movilidad jubilatoria aprobado por Diputados a inicios de junio y solo se mostró dispuesto a aceptar la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recomposición del 8,1% de la inflación de enero no reconocida en el aumento dado por el Gobierno en abril, pero no de manera retroactiva sino a partir de la sanción de la ley.

Así lo manifestaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, al exponer ayer ante un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, durante el cual defendieron la política de déficit y emisión cero del gobierno de Javier Milei y cuestionaron el texto aprobado por la Cámara baja, por considerarlo nocivo para el superávit fiscal.

Según informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (LLA-Jujuy), los detalles de la propuesta del Gobierno serán distribuidos a los bloques de la Cámara alta para que los analiceny puedan tomar posición. La respuesta se conocerá el próximo martes, cuando el plenario volverá a reunirse para escuchar a nuevos expositores y, en la medida de lo posible, emitir dictamen.

"La necesidad del Gobierno es tener equilibrio fiscal este año y hacia adelante en la manera de lo posible. Este año, la única forma es con la recaudación de impuestos. No tenemos margen para otra cosa que el equilibrio fiscal", afirmó Guberman, que planteó así, a poco de comenzada su exposición, la postura del Gobierno. El secretario de Hacienda aseguró que "el compromiso del Presidente es alcanzar el objetivo sin afectar la situación de los sectores más vulnerables".

Guberman fue muy crítico con el proyecto aprobado en Diputados y dijoque "genera cierta preocupación porque hay artículos que tienen impacto fiscal importante". Tras afirmar que no discutía la equidad de la propuesta, destacó que "sumado todo el proyecto, estamos hablando



Carlos Guberman, ayer, al exponer en el Senado

PRENSA SENADO

que tanto este año como el próximo las cuentas públicas cerrarían con un déficit público sustantivo".

Con ese argumento, el funcionario rechazó casi todo el articulado de la iniciativa, haciendo especial hincapié en las cláusulas que establecen un plazo de un año para que el Estado abone las deudas que mantienen con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, la que fija que la jubilación mínima esté un 9% por encima del valor de la canasta básica de alimentos y la que reconoce una compensación anual extra basada en una combinación entre el IPC y el salario promedio de los trabajadores estables (Ripte).

En ese sentido, Guberman estimó "en un punto del PBI el costo fiscal para este año y de 1,2% el año que viene", cifras que ponderó imposibles de cumplir cuando, dijo, "no tenemos ningún tipo de financiamiento para sostener el déficit y el año que viene vamos a tener menos recursos disponibles ya que el impuesto PAIS vence a fin de año".

Por su parte, el director ejecutivo de la Anses destacó que la crisis del sistema previsional "viene de décadas atrás". En respuesta a las críticas de los senadores kirchneristas, que acusaron a la administración Milei de usar las jubilaciones como la principal variable del ajuste fiscal, dijo que si se hubiera aplicado la fórmula votada durante el gobierno de Alberto Fernández, "la movilidad hubiera arrojado 41,48%; gracias al DNU (del Poder Ejecutivo) pudimos mejorar la situación en un 53,91%".

En relación con el proyecto en debate, De los Heros aceptó el pago de la compensación de la diferencia en el 12,5% otorgado por el Gobierno y la inflación de 20,6% de enero, pero no a partir de abril. "El 8,1% sí, pero a partir de agosto, no retroactivo", dijo el funcionario de la Anses, quien también mostró su acuerdo con el artículo que fija a la inflación como mecanismo de actualización.

Pero, como Guberman, rechazó el resto del articulado y puso especial énfasis en la cláusula que obliga a cancelar las deudas con las provincias. En ese sentido, aseguró que se han "determinado ciertas inconsistencias" en las auditorías que se realizaron en algunas de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. •

## El oficialismo defendió la baja de la edad de imputabilidad

La oposición mostró diferencias y reclamó un régimen de protección para niños y adolescentes

## Delfina Celichini

LA NACION

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, defendió en Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo
que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El funcionario explicó a los integrantes de
las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes;
Justicia, y Presupuesto y Hacienda
los argumentos del Gobierno para implementar un nuevo régimen
penal juvenil, que prevé un máximo de 20 años de reclusión como
la pena máxima para los menores
condenados.

Mientras que los defensores del proyecto buscan reemplazar una ley de 1980 (22.278) por una nueva norma que se adapte a las mutaciones de la delincuencia; los detractores del proyecto del Ejecutivo solicitan un abordaje integral de esta temática para proteger los derechos de la juventud y evitar su estigmatización.

"Creemos que es una demanda que tiene la sociedad y que, como Poder Ejecutivo, debemos atenderla y trabajarla. Estamos convencidos de que esta ley es muy superadora de la ley del año 1980", señaló Amerio, un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con tentáculos en todo el gabinete libertario. Como argumentos para impulsar la reforma, Amerio listó "la falta de credibilidad del sistema judicial frente a la falta de atención de los casos de menores que generan impunidad", el "desfase entre el derecho penal juvenil y el derecho constitucional", y la "elevada reiterancia del crimen juvenil".

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no estuvo
presente durante la defensa de la
iniciativa del Poder Ejecutivo, a pesar de la exigencia de la oposición.
Sin embargo, estuvo reunido en el
Palacio Legislativo junto a Martín
Menem. De hecho, el presidente
de la Cámara de Diputados subió
a sus redes sociales una imagen de
este encuentro. "Vamos a terminar
con la impunidad de los delincuentes. Y vamos a cuidar implacablemente a los argentinos de bien que
merecen vivir en libertad, sin mie-

do y con la Justicia que merecen", escribió Menem para sostener el proyecto oficial.

El viceministro fue escoltado por el director nacional de Normativa, Fernando Soto, y el subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer. "La ley que queremos reemplazar es una ley rústica, que no cuenta con una diversificación punitiva. Apuntamos a encontrar formas de castigo más racionales y proporcionales para lograr resultados a menor costo. Este proyecto ofrece una paleta de opciones punitivas como no punitivas y buscamos darles a jueces y fiscales un conjunto de herramientas que pueda adecuarse al perfil de los imputados en los casos que tengan que resolver", explicó Nanzer.

Desde la oposición, la diputada chubutense Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) enfatizó la necesidad de dar un debate "profundo". "Si el Poder Judicial no es creible es por muchas otras cosas. ¿Cuáles son las políticas públicas para niños que va a llevar adelante el Gobierno?", consultó la legisladora, que solicitó la presencia de funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo. Alianiello es la autora de uno de los proyectos que buscan reemplazar la ley penal juvenil actual. Si bien no contempla una baja de la edad de imputabilidad, apuesta a fortalecer el sistema de protección integral.

Por parte del radicalismo, la diputada santacruceña Roxana Reyes presentó un proyecto que busca establecer un régimen específico para menores de 18 años que hayan infringido la ley penal, adecuándose a los estándares internacionales y garantizando los derechos fundamentales de los adolescentes. Propone que el nuevo régimen se aplique a menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos según el Código Penal. Los menores de 14 años quedarán exentos de responsabilidad penal, garantizando así que no sean perseguidos ni se les impongan medidas restrictivas.

La multiplicidad de proyectos

-de diferentes espacios políticosrelativos a este tema da cuenta del
consenso que existe para reformar
la ley vigente. Actualmente existen
13 proyectos que apuntan a modificar el régimen penal juvenil actual,
tanto de referentes del dialoguismo como del kirchnerismo. •

## Recortan los alcances de la "ley antimafia" de Bullrich

Figuraba la posibilidad de realizar allanamientos sin previo aviso a la Justicia; el proyecto logró dictamen en comisión

#### Laura Serra LA NACION

Ante la presión y los reparos de los bloques de oposición dialoguista, el oficialismo debió recortar las facultades especiales que requería la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un proyecto de ley que envió a la Cámara de Diputados para combatir el crimen organizado, conocido como "ley antimafia". Entre esas atribuciones figuraba la posibilidad de realizar allanamientos sin previo aviso a la Justicia.

La iniciativa, que tuvo dictamen ayer en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior,

propone imponer la pena más alta que prevé el Código Penal –que va de ocho a veinte años– a todo aquel que pertenezca a una organización criminal que se dedique a delitos graves como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, homicidios, pornografía infantil, tráfico de órganos, secuestros, entre otros. En el dictamen los legisladores incorporaron los delitos de venta de niños y corrupción.

Este es el punto nodal del proyecto, pues, con esta modificación al Código Penal, lo que se pretende es que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplique a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

La iniciativa fue firmada, aunque con disidencias, por los bloques de la oposición dialoguista. La bancada de Unión por la Patria, que comanda Germán Martínez, firmó un dictamen en minoría.

Las modificaciones al proyecto fueron consensuadas entre los bloques dialoguistas, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, (Pro) y funcionarios del Ministerio de Seguridad. Se aceptó, por caso, que las facultades que pretenden conferirse a las fuerzas policiales y de seguridad federales para realizar allanamientos encadenados e intervenciones telefónicas deben contar indefectiblemente con la intervención del juez y del fiscal. En el caso de los allanamientos, el proyecto original establecía que solo después de realizados debía darse inmediato aviso a la autoridad judicial.

Asimismo, los legisladores eliminaron del texto el artículo que le permitía a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Dinic), que orbita en el Ministerio de Seguridad, a "requerir información a los órganos especializados en la mate-

ria de otros Estados" sin autorización judicial.

Además, se modificó el artículo que establecía la extinción de dominio de todos aquellos bienes que presumiblemente sean producto de las actividades delictivas penadas por esta iniciativa. Dicho articulo disponía que esos bienes sean destinados al dominio del Estado. A propuesta de la bancada de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Pichetto, se decidió reemplazar la figura de extinción de dominio por el de decomiso anticipado, que es más ágil pues lo puede aplicar el mismo juez penal a cargo de la investigación.

## Ante la presión opositora, el Gobierno abre la discusión sobre los gastos reservados de la SIDE

ESPIONAJE. Convocará a la comisión bicameral encargada de analizar los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo

#### Delfina Celichini

LA NACION

El oficialismo cedió ante la presión opositora y convocará el próximo lunes a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde se prevé que se discuta el decreto que sumó \$100.000 millones a los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Si bien aún no se formalizó la citación, fuentes cercanas al presidente de la comisión, Juan Carlos Pagotto, confirmaron a LA NACION que la invitación se girará a los 16 miembros en las próximas horas.

Esta definición se conoce después de que la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), la Coalición Cívica (CC) y el kirchnerismo se agrupara para rechazar el DNU 656/2024 a través del que Javier Milei aumentó 778% el presupuesto del organismo de inteligencia, a cargo de Sergio Neiffert, un hombre del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien extiende sus tentáculos a lo largo y ancho del gabinete libertario.

Ayer por la mañana, y tras una reunión de bloque, el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto se plegó a la definición de la UCR y el kirchnerismo para impugnar esta decisión. HCF prepara una estrategia común para trabajar el rechazo del decreto presidencial en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que pueda, luego, llevarse al recinto.

"Pedimos que se normalice el

funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para cumplir con rigurosidad el mandato constitucional de dictaminar en tiempo y forma", señaló ayer el radical catamarqueño Francisco Monti, quien nombró al diputado bonaerense Nicolás Massot (HCF) y al senador correntino Carlos Mauricio Espínola (Unidad Federal) como parte de esta solicitud conjunta. Fue a través de su cuenta de X, antes de la reunión del bloque radical, donde se cuestionó en duros términos no solo la utilización de DNU para aumentar el presupuesto del organismo de inteligencia, sino también el carácter reservado de semejante suma.

A través de una nota al libertario Juan Carlos Pagottto, presidente de la bicameral que debe tratar los DNU, solicitaron que se celebre una reunión cada quince días. "Lo que no puede pasar acá es que, como en los últimos años, la estrategia del Gobierno sea, simplemente, no discutir las cuestiones, más aún con un gobierno que nos está avisando que no va a hacer utilización de esta casa de manera debida y que va a echar mano, antes que a la formación de mayorías dentro del cuerpo, a los decretos, a las consultas populares o plebiscitos no vinculantes", dictaminaron en el texto dirigido a Pagotto.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está compuesta por ocho senadores y ocho diputados. Si la UCR, HCF y el kirchnerismo unen fuerzas para emitir un dictamen de rechazo al DNU 656, por el que se incrementó el presupuesto de la SIDE, sumarán 9 de los l6 integrantes. Una mayoría que se podría replicar en el recinto, al que se pretende llevar el despacho de esta comisión en la semana del 14 del próximo mes.

En el caso de que Pagotto dilate la convocatoria de reunión de la comisión que preside, HCF anticipó que podría motorizar su emplazamiento en la próxima sesión de Diputados, prevista para el 7 de agosto. La ley 26.122, que regula el tratamiento de los decretos presidenciales, estipula que tras 10 días hábiles sin que la comisión haya emitido despacho, cualquiera de las Cámaras puede abocarse a su tratamiento. Por eso, si bien el 20 del próximo mes tanto el Senado como Diputados estaría en condiciones de discutirlo en una sesión, la bancada de Pichetto apuesta a forzar el debate en la comisión para evitar que el rechazo tome un cariz escandaloso.

La UCR, Unión por la Patria y
HCF suman con facilidad una mayoría simple de votos, que podría
congregar más voluntades si el
oficialismo sigue postergando la
conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia,
encargada de supervisar el accionar del Poder Ejecutivo Nacional
en esta materia.

De hecho, ya hay varios proyectos que buscan declarar la nulidad del DNU 656. •



La joven presenció la audiencia desde la cárcel

CAPTURA DE VIDEO

# Uliarte volvió a intentar que la declaren inimputable

AUDIENCIA. La acusada de ser partícipe del ataque a Cristina Kirchner se mostró ausente

#### Federico González del Solar LA NACION

El juicio por el atentado a Cristina Kirchner se reanudó ayer, tras la feria judicial. La cuarta audiencia estuvo marcada por el tono militante del secretario privado de la exvicepresidenta, Diego Bermúdez –presente el día del ataque y principal testigo de la jornada–, y por el comportamiento "impropio" de Brenda Uliarte, según marcó en más de una oportunidad la jueza del Tribunal Oral Federal número seis, Sabrina Namer, quien, por este motivo, suspendió la audiencia por unos minutos.

Mientras Bermúdez se explayaba en su relato, en el que afirmó que la custodia de la exvicepresidenta en ocasiones se flexibilizaba y que muchas presuntas pistas no eran tenidas en cuenta por los investigadores, Uliarte, acusada de ser partícipe necesaria del atentado, se mostró ausente y desconectada. Por momentos, pareció hasta burlarse del relato del secretario de Cristina Kirchner.

Cuando Bermúdez comenzó a describir la secuencia del atentado, Namer suspendió por cinco minutos la audiencia por el comportamiento "impropio" de Uliarte, quien seguía el juicio desde la cárcel de Ezeiza, por un pedido de su defensa (alegó "cuestiones de salud") que fue avalado por el tribunal. Desde el inicio de la audiencia, la cámara que tomaba a Uliarte desde la cárcel de Ezeiza la mostraba risueña y ausente: hacía gestos rítmicos y movía la cabeza como si estuviera cantando.

La jueza Namer, antes de suspender la audiencia, llamó la atención de Uliarte por su comportamiento. Cuando propuso un cuarto intermedio para saber qué ocurría con la imputada en el penal, se escuchó a la fiscal, Gabriela Baigún, decir: "Es una típica maniobra de simulación". Se trataría de una referencia a la estrategia de la defensa de Uliarte para que se la declare inimputable.

En el inicio de su declaración como testigo, Bermúdez afirmó: "En algunas situaciones, ella [por Cristina Kirchner] tiene mucho contacto con la gente. A veces la custodia se abrey ella pide saludar, pide que la vean, hay mucha gente que la va a ver". "¿Pueden tocarla?", le preguntó la fiscal Baigún. "Sí. Si ella quiere sí. Pueden acer-

carse, abrazarla y besarla", amplió.

"Cuando hago el paneo de esa gente [dijo en alusión al día del atentado] me encuentro con una cara que no reflejaba nada de todo esto, era una mirada enajenada", declaró, señalando directamente a Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló su arma a centímetros de la cara de la expresidenta, que lo escuchaba desde su silla en la sala AMIA, donde se lleva adelante el juicio. "Era una mirada de odio", añadió Bermúdez.

En línea con la querella –que busca ampliar la línea actual de investigación–,el secretario de la expresidenta hizo foco en el grupo Revolución Federal, habló del pago de Caputo Hermanos (familiares del ministro de Economía, Luis Caputo) a un miembro de esta agrupación y advirtió sobre la presencia de un grupo de trabajadores de la ciudad de Buenos Aires en los días previos al atentado.

A los pocos minutos de ser interrumpido por la fiscal Baigún, quien le pidió que se reserve su opinión sobre determinados hechos, Bermúdez retomó su hipótesis sobre el financiamiento. "Fue en 17 millones de pesos por un trabajo en carpintería que no se realizó. Tengo entendido que fue facturado en varias facturas. "Disculpe, ¿dedónde sabe todo esto usted?", lo indagó Namer "De la tele", respondió Bermúdez.

El testigo, que sostuvo ser un militante "de corazón", afirmó que el clima alrededor del departamento de la expresidenta cambió luego del alegato del fiscal Diego Luciani, quien el 22 de agosto de 2022 pidió 12 años de prisión para su jefa en la causa Vialidad. Por esos días, sostuvo Bermúdez, un grupo de trabajadores de obras públicas de la ciudad de Buenos Aires se instaló cerca del edificio para, según dijo, sacar fotos. "Parecían más servicios de inteligencia descubiertos que empleados de obras públicas", describió.

Sobre el final de su declaración, el juez Adrián Grünberg, luego de advertir la cantidad de apreciaciones que volcó en su testimonio, le preguntó a Bermúdez si su "amor por la militancia" podía afectar la verosimilitud del relato. "No. En absoluto", contestó. Además de él, declararon Walter Ruales, Marcelo Fernández, Martina Cangary Sofía Manusovich. Cristina Kirchner lo hará el 15 de agosto. •

# Evitan una crisis tras la creación de una fiscalía de inteligencia

Hubo una cumbre entre la SIDE y la Procuración luego de que esta se negara a crear una dependencia

#### Hernán Cappiello LA NACION

Finalmente, los roces se apaciguaron y no hubo crisis. Los primeros resquemores quedaron saldados. Pero fue necesaria una cumbre entre la nueva cúpula de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y las máximas autoridades de la Procuración General de la Nación para limar las asperezas que dejó un

traspié del Gobierno. Todo comenzó cuando, orientado por el asesor multipropósito Santiago Caputo, se refundó por decreto de necesidad y urgencia la nueva SIDE, al frente de la cual se encuentra Sergio Neiffert, y los directores del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Walter Colombo; de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Pablo Cecati, y de la Agencia Federal de Ciberseguridad, Ariel Waissbein. Completa el esquema la División de Asuntos Internos, con un director aún por designar.

En el decreto 614/2024 se mencionaba que era necesario pedirle al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una fiscalía especializada de inteligencia. El DNU planteaba que "el Ministerio Público Fiscal de la Nación que adopte las medidas necesarias a los efectos de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia para cooperar, en el ámbito de su competencia, con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sus órganos desconcentrados".

Se trata de un descuido, ya que el Ministerio Público Fiscal es un órgano extrapoder, que no depende del Poder Ejecutivo, ni del Judicial, ni del Congreso, y que en el marco de su independencia tiene autonomía funcional y la facultad de organizarse como mejor le convenga.

Así, la letra del DNU cayó como un baldazo en la Procuración. No es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo quisieron avanzar con el diseño de fiscalías especializadas (Mauricio Macri quiso la de extinción de dominio; Alberto Fernández, la del Covid, y Milei, la anticorrupción) y no tuvieron éxito.

Antes del DNU ya habían llegado a la Procuración rumores de que algo se estaba gestando con el pedido para crear una fiscalía de inteligencia. Por eso, hicieron llegar mensajes a la oficina de Santiago Caputo, donde se redactaba el decreto.

Pero, al parecer, no fueron escuchados los mensajes enviados a María Ibarzábal Murphy, la funcionaria que en abril asumió como secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo para ser la voz de Santiago Caputo en la reforma del Estado. Y en el DNU apareció el pedido para crear la fiscalía de inteligencia.

Casal rechazó con elegancia la pretensión del Gobierno en una resolución. Recordó que el Ministerio Público Fiscal de la Nación "es un organismo con autonomía funcional" y que entre sus atribuciones está "diseñary fijar la política general de la Institución y, en particular, la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública, crear procuradurías y unidades especializadas".

Pero que "la organización y creación de las estructuras que dependen de la Procuración obedece a un criterio de especialización que tiene por finalidad tornar más eficiente la persecución penal de los delitos" y las fiscalías especializadas tiene competencia temática.

Es decir, que hay fiscalía de drogas, de lavado, de trata, pero que los asuntos de inteligencia pueden ser transversales a todas, por lo que la creación de una unidad especializada en inteligencia vaciaría al resto. Tras la firma de la resolución, las asperezas se limaron, luego de una reunión de alto nivel en la SI-DE, de la que participaron Olima Espel y la cúpula del organismo de inteligencia. •

## El Gobierno fortalece la asistencia social con aumentos en los planes

SUBAS. La cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello anunció nuevos incrementos en distintas prestaciones

El Ministerio de Capital Humano anunció ayer un nuevo aumento en asignaciones familiares y pensiones. Para el mes de agosto, según lo informado por la cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello, la Asignación Universal por Hijo (AUH), que asigna una suma mensual por hijo de menos de 18 añosalcanzará los \$81.080.

El nuevo monto representa un aumento del 292% con respecto a diciembre del año pasado, cuando Pettovello se hizo cargo de la nueva cartera. En el mismo porcentaje se incrementó la AUH por hijo con discapacidad, cuyo piso llegará a los \$263.791 el mes que viene y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que llegará- al igual que la AUH- a \$81.010.

Por debajo de estos aumentos corre la Asignación Familiar por Hijo que llegará en agosto a \$40.505. La prestación creció un 100% con respecto a diciembre, cuando se ubicaba en \$20.677.

El comunicado que Capital Humano hizo circular ayer también incluía el anuncio de una suba del 4,58% en las jubilaciones y pensiones, según lo dispone la nueva movilidad jubilatoria, además del bono de \$70.000 que recibirán los jubilados y pensionados con haberes mínimos en agosto. Con este empujón, el piso en los montos de los jubilados trepa a \$285.580.

La primera tanda de aumentos se inscribe en el cambio de rumbo que el Gobierno le imprimió a la asistencia social desde diciembre, cuando anunció los primeros aumentos de muchas de las prestaciones sociales, congeló las erogaciones correspondientes al ahora ex-Potenciar Trabajo (permanece en \$78.000) e inhabilitó las Unidades de Gestión, muchas de ellas controladas por las organizaciones sociales.

En esos casos, los beneficiarios realizaban la contraprestación obligatoria del programa.

#### Actualización de montos

Los incrementos van en línea con lo anunciado en noviembre por el presidente Javier Milei.

Por esos días, cuando todavía era presidente electo, el jefe de Estado insistió con la idea de que el Ministerio de Capital Humano sería la única dependencia con "billetera abierta" para mitigar los efectos delajuste que promovía. "La única billetera abierta es para la ministra de Capital Humano", repitió Milei en varias entrevistas.

La Tarjeta Alimentar, que busca garantizar el acceso a la canasta básica, fue otro de los programas de asistencia para la población en situación de vulnerabilidad social que experimentó fuertes subas en siete meses de gestión. En agosto, la tarjeta tendrá un piso de \$52.250 (un hijo). Con respecto a diciembre, cuando se ubicaba en \$22.000, creció en torno al 138 por ciento.

El Plan Primeros Mil Días, un programa que busca fortalecer los derechos de las personas gestantes duranteelembarazoyacompañar el crecimiento de sus hijos hasta los primeros tres años de vida, experimentó un único pero muy significativo aumento en abril. cuando la ministra Pettovello dio a conocer un incremento del 500% en el programa, cuyo extensión alcanza a casi 70.000 mujeres embarazadas y poco menos de 600.000 niños, anunció el ministerio

En los primeros seis meses completos del gobierno de La Libertad Avanza, en tanto, la inflación acumulada rozó los 80 puntos. Por fuera de este cálculo queda el mes de julio, sobre el cual todavía no hay datos oficiales y el mes de diciembre, cuya gestión compartió con la anterior administración y en el cual la inflación mensual, según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), superó los 25 puntos porcentuales.



Sturzenegger, Pettovello y Cordero

PODER EJECUTIVO

## Primera reunión por la reforma laboral

Hubo funcionarios. representantes empresarios y un delegado gremial

El Gobierno concretó ayer el primer encuentro destinado a instrumentar la reforma laboral de la Ley Bases. Estuvieron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, y el secretario de Trabajo. Julio Cordero. Hubo representantes del sector empresario, y desde el lado sindical estuvo Alberto Tomassone, de la Federación Argentina de Empleados de Comercio.

Al comenzar la reunión, el secretario Cordero destacó que "el objetivo de esta primera mesa es avanzar en la reglamentación de la Ley Bases e ir incorporando propuestas nuevas para la modernización laboral".

"La mesa permanecerá abierta para que todos puedan seguir aportando ideas en esta misma línea; donde la gestión, como nunca antes, se nutra de las visiones de diferentes sectores para promover condiciones que generen

empleo genuino y de calidad en el país", completó.

También estuvieron presentes representantes de la UIA: Juan José Etala y Laura Giménez; Cecilia Tineo de Adimra; Verónica Sánchez, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina; Jorge Hulton, de la Cámara Argentina de la Construcción; Pablo Devoto, de la Cámara Argentina de Comercio; Abel Guerreri, de la Sociedad Rural Argentina; Andrés Valls y Carlos Zurita Barbosa, de la Asociación de Bancos Argentinos, entre otros referentes de asociaciones. •

## Condenan por espías a la pareja rusa con pasaportes argentinos

ESLOVENIA. Serían intercambiados, junto a sus hijos, con prisioneros de EE.UU. en poder de Rusia

## Hugo Alconada Mon

LA NACION

La Justicia de Eslovenia condenó a un año y siete meses de prisión por espionaje y falsificación de documentos a una pareja de rusos que se movió por toda Europa con ciudadanía y pasaportes argentinos, y ordenó su expulsión en cuanto ambos completen su estancia en prisión. Pero el fallo judicial podría incumplirse. ¿Por qué? Porque su intercambio por otros presuntos espías sería "inminente", según dejaron trascender fuentes oficiales en Washington y Moscú.

El intercambio de prisioneros incluiría, por un lado, a María Rosa Mayer Muños y Ludwig Gisch, la pareja que obtuvo la ciudadanía argentina pero cuyos verdaderos nombresson Ana Valerievna Dulcevay Artem Viktorovič Dulcev, según verificó Interpol sobre la base de sus huellas digitales. Y, por el otro, a los periodistas Evan Gershkovich, de The Wall Street Journal, v Alsa Kurmasheva, de Radio Free Europe.

El eventual trueque de prisionerosse completaría en el "futuro cercano", según deslizaron en ambas capitales, una vez terminados todos los trámites procesales de los juicios que se desarrollan en Rusia y Eslovenia. Y el intercambio incluiría un capítulo adicional: los hijos que los supuestos "Mayer Muños" y "Gisch" tuvieron en Buenos Airesy que son, por tanto, argentinos nativos.

La prensa europea sostiene, sin embargo, que el presidente Vladimir Putin pretendesumar otro "activo" al trueque: Vadim Krasikov, un sicario condenado en Alemania por el asesinato de un exlíder de la insurgencia chechena.

Poco después de dictarse la condena contra Krasikov, en 2021, Putin le ordenó a su máximo a sesor en seguridad, Nikolai Petrishev, que tanteara la posibilidad de un intercambio de prisioneros para liberar al sicario, según relató a The Wall Street Journal un exfuncionario europeo con contactos con la cúpula del Kremlin. La intentona refleja el valor que el asesino tiene para Putin, quien llegó a dirigir entre 1998 y 1999 el Servicio Federal de Seguridad (FSB), el organismo que sucedió a la KGB tras la Guerra Fría.

Los deseos de Putin chocarían, sin embargo, con una negativa alemana, que se resiste a entregar a Krasikov hasta que cumpla su condena, e incrementa por tanto las posibilidades de que Mayer Muños y Gisch sean repatriados a Rusia junto a sus hijos. La pareja detenida en Eslovenia sería canjeada por el periodista estadounidense Evan Gershkovich, quien fue condenado a 16 años de prisión en Ekaterimburgo, Rusia, en un juicio que comenzó a finales de junio y se completó en apenas unas semanas. Se convirtió así en el primer periodista en afrontar una condena por presunto espionaje desde la caída de la Unión Soviética.

En ese contexto, las cadenas británica y alemana, BBC y Deutsche Welle, afirmaron que Putin dijo hace unas semanas que Moscú y Washington mantienen conversaciones solapadas para avanzar con un eventual intercambio de prisioneros en el futuro inmediato. Y en la misma línea, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Sergei Ryabkov, dijo a la agencia



Ludwig Gisch

ARCHIVO



María Rosa Mayer

ARCHIVO

oficial de noticias de su país, TASS, que "la pelota está en el tejado de Estados Unidos. Estamos esperando que respondan a las propuestas que se les presentan".

Hace dos años, el exmarine Trevor Reed y la deportista Brittney Griner fueron canjeados por el traficante de armas Viktor Bout y un piloto de aviones que había sido condenado por contrabandear cocaína, Konstantin Yaroshenko.

## Juicio en desarrollo

En Eslovenia, mientras tanto, el matrimonio con pasaporte argentino afrontó un juicio secreto por razones de seguridad nacional, acusado de espiar para el régimen de Vladimir Putin en toda Europa y de utilizar información falsa en documentos públicos.

Desdeel momento en que los presuntos espías rusos fueron arrestados, el 5 de diciembre de 2022, sus hijos, una niña de 10 años y un niño de ocho años que nacieron en la Argentina permanecen alojados en un hogar de acogida temporal en las afueras de Ljubljana, bajo la custodia de personal especializado. Desde entonces, según verificó LA NACION, ningún familiar se interesó por la situación de los menores ante las autoridades es lovenas o argentinas, ni requirió su custodia.

Según consta en la documentación que Gisch y Mayer Muños presentaron en Buenos Aires al requerir la ciudadanía argentina, él dijo ser un experto en informática que montó una pequeña firma especializada tanto en la Argentina como en Eslovenia, en tanto que ella declaró dedicarse al mercado del arte y abrió un atelier y galería en Buenos Aires, lo que repitió al radicarse en la capital eslovena, tras la pandemia global de 2020.

En la Argentina y en Eslovenia, Gisch y Mayer Muños se presentaron como una pareja de ingresos medios. Pero un dato captó la atención: cinco abogados defienden a la pareja, bajo la batuta del estudio jurídico Godec, Černeka & Nemec, sin que haya trascendido quién abona sus honorarios. •

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$970,88  | ▼ (ANT:\$971,07)<br>▲(ANT:\$1265,05) |  |  |
|-----------|-----------|--------------------------------------|--|--|
| CCL       | \$1285,41 |                                      |  |  |
| Mavorista | \$932.00  | ▼ (ANT:\$93250)                      |  |  |

Paralelo \$1370,00 ▼ (ANT: \$1385,00)

Turista \$1522,40 ▲ (ANT: \$1521,00)

Euro \$1006,93 ▼ (ANT: \$1008,31)

Real \$164,60 ▼(ANT: \$165,76)

Reservas 26.399 ▼ (ANT: 26.992)

en millones de US\$

# A partir de hoy, aumentan otra vez la electricidad, el gas y los combustibles

AJUSTE. Las boletas de los servicios energéticos se ajustarán un 4%, mientras que el valor de la nafta y el gasoil lo hará en un 2,5%; se suman al alza de 5,16% en las tarifas de agua

## Sofía Diamante

El Ministerio de Economía autorizó que a partir del consumo de hoy haya un nuevo aumento en los servicios de gas y electricidad. También se aplicará una suba de los precios de la nafta y el gasoil, como ocurrió el primer día de cada mes durante todo el año. Se espera que el aumento sea del 4% para las boletas energéticas, mientras que los precios de los combustibles subirán 2,5%. De esta forma, se suma al ajuste confirmado de 5,16% que aplicará AySA para las boletas de agua.

El detalle fino de la suba en gas y electricidad está siendo todavía analizado en el Palacio de Hacienda, pero a diferencia de los meses anteriores, el Gobierno volverá a permitir una suba en el valor de distribución y transporte.

El monto final de las boletas de energía se compone del costo de tres servicios más el recargo de los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales. Equivale al costo de generar electricidad o producir gas (que tiene subsidios del Tesoro), el de transportar la energía a los centros de consumo y el de distribuirla en hogares, comercios e industrias. Los últimos dos servicios no están segmentados según el nivel de ingresos y, por lo tanto, la carga es igual para todos los hogares.

A diferencia de lo que ocurrió en los últimos tres meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó



Economía anunció que definirá mes a mes si incrementa las tarifas de energía

que las empresas de distribución y transporte-entre las que se encuentran Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, TGN y TGS- vuelvan a tener un aumento tarifario.

Si bien en abril el Gobierno había fijado que los ingresos de estas empresas iban a subir todos los meses según una fórmula polinómica, la variable de ajuste nunca llegó a aplicarse. Unas horas antes de comenzar el mes de mayo, Caputo anunció que se postergaba el aumento.

"En tarifas queda por aumentar, pero este año ya hicimos la parte más importante. Las tarifas son una sintonía fina entre caja o reducción de subsidios e inflación. A algunos les gustaría ver un horizonte de más largo plazo, pero la realidad es que lo decidimos mes a mes porque la prioridad es bajar la inflación. También la prioridad es [cuidar] la caja, pero en la medida en que podamos terminar antes con la inercia inflacionaria, eso es más ventajoso. Ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación", dijo el ministro hace unos días, en

ARCHIVO

una entrevista con Radio Mitre.

En concreto, las tarifas iban a subir todos los meses de acuerdo con una fórmula que tenía en cuenta la variación salarial, la inflación minorista (IPC) y la mayorista (IPIM), que había sido fijada por una resolución de la Secretaría de Energía.

Luego, en el Ministerio de Economía habían intentado cambiar la fórmula por una variable de actualización que iba a depender de la estimación de inflación futura para desindexar los servicios energéticos del comportamiento del pasado. Sin embargo, esta fórmula nunca se terminó de definir.

El alza confirmada en las boletas de luz y gas, por lo tanto, no se rige por ninguna fórmula. En tanto, busca aliviar los ingresos de las empresas de distribución y transporte de energía, que luego del aumento de electricidad en febrero pasado y de gas, en abril, no tuvieron más actualizaciones, pese a que sus costos subieron en promedio 14%, como la inflación acumulada en los últimos tres meses.

#### Ajuste en los surtidores

En lo que se refiere a combustibles, en el sector esperan que la suba de precios de nafta y gasoil sea en torno al 2,5%. "El crawling peg sigue al 2%, el incremento del impuesto a los combustibles oscilaría en \$11, lo que impactaría en un 1% en el precio final", dijo Guillermo Lego, gerente de la Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (Cecha), la cámara que agrupa a las estaciones de servicio.

Desde que asumió Javier Milei, el valor de los combustibles aumentó 132% en los primeros siete meses del año, muy por arriba del 86% de inflación acumulada. Esto se explica por el aumento de los impuestos al sector, que estaban congelados por el gobierno anterior desde 2020 y por el atraso que tenían los precios anteriormente.

Con el aumento previsto de 2,5%, a partir de mañana, el litro de nafta súper de YPF en la ciudad de Buenos Aires (CABA) costaría \$966, mientras que la premium valdría \$1191. El gasoil súper subiría a \$1002, mientras que el diésel premium, \$1275. •

## Las prepagas grandes aún no dejan atrás a las obras sociales

SALUD. Muy pocas se anotaron en el registro para evitar la triangulación de aportes por la que pierden \$8600 millones por mes

#### Ignacio Grimaldi LA NACION

La relación entre el Gobierno y las empresas de salud privada es una verdadera caja de sorpresas. Al principio de este vínculo, eran las firmas las que no comprendían al Ejecutivo cuando se involucró en la determinación del precio de las cuotas, pero ahora la ecuación se invirtió. Nadie entre los funcionarios del sector entiende por qué ninguna de las compañías de salud privada consideradas entre "las grandes" se inscribió en el registro para recibir el 100% de los aportes que un empleado deriva, para no "dejar en el camino" entre 3% y 7% en manos de obras sociales.

El Gobierno identificó un triángulo que quiere romper. Precisamente, trabaja para quitar a las obras sociales de su rol como intermediario entre los aportes de empleados y las prepagas. Según cifras oficiales, los aportes de 4.537.883 personas persiguenese circuito de tres jugadores (empleados, obras sociales y prepagas), en el cual las obras sociales absorben \$8600 millones al mes por su rol de nexo.

"Se busca que la plata vaya a las prestaciones y no se la quede en el camino ningún peaje", describieron desde uno de los despachos del Gobierno. Incluso, deslizaron que las cuotas de los planes de medicina prepaga podrían ser más bajos en caso de no existir intermediarios.

El 29 de febrero la Superintendencia de Servicios de Salud reglamentó la inscripción al Registro Nacional de Agentes del Seguro (Renas) para las prepagas que "de-

cidan aplicar los fondos percibidos con destino a las prestaciones de salud", según la resolución 232/24.

Según detallaron desde el área de Salud, ninguna prepaga considerada de las "grandes" se inscribió en tal listado para que sus afiliados no triangulen sus aportes y, en consecuencia, todo ese dinero vaya directo a la empresa que el afiliado desea. En concreto, solo se inscribió el 6,3% de las prepagas. Esto equivale a 43 de 675 empresas, según datos oficiales.

Esta cifra no incluye a una gran porción de afiliados, por el perfil de las firmas que se registraron. De hecho, las 10 empresas que concentran al 80% de los clientes son OSDE, Swiss Medical, Sancor Salud, Galeno, Omint, Medifé, ACA Salud, Jerárquicos Salud, Medicus y Prevención Salud. Ninguna de ellas adhirió al régimen.

"Esto es una anomalía. No hay razón que explique por qué una prepaga le deje dinero a una obra social que no presta el servicio de salud", cuestionó una fuente oficial al tanto de la estrategia del Gobierno.

A propósito de la no inscripción en el registro, fuentes del sector privado de la salud consultadas por la NACION respondieron: "Todavía es muy pronto para que las entidades hagamos un análisis de conveniencia". En ese sentido, argumentaron que todavía restan detalles de aquella reglamentación cuyo decreto fue publicado el 29 de febrero.

En paralelo, una de las prepagas "grandes" admitió que estaba muy cerca de adherir al registro que busca eliminar a los que el Gobierno considera "peajes de la salud". Pese a eso, no especificaron si bajarían el valor de su cuota al percibir ese dinero extra.

Desde el Gobierno rechazan que la no adhesión de las prepagas para "quitar del medio" a las obras sociales sea catalogado como un fracaso. Argumentan que el Ejecutivo no puede obligar a las empresas a que se inscriban. Por lo tanto, aseguraron que trabajan en dictar nuevas medidas que tienten a las entidades a anotarse en el Registro.

Las prepagas que se inscribieron son Oscosalud, Clínica de la Unión, Administración de recursos para la Salud, Prestadores Sanatoriales, Red Salud, Clínica Médico Quirúrgica Sanatorio Junín, Saber, Protección Esmeralda, Sistemas Médicos, Asociación Mutual Salud Ciudadela, Cynthios Salud y AMUR, entre otras. •

## En julio, los dólares financieros cayeron y el blue apenas subió

MERCADOS. El paralelo cerró a \$1370, casi igual valor que a comienzos de mes; la brecha entre el oficial y el CCL está en 37,8%; treparon las acciones y el riesgo país cedió 49 puntos

#### Melisa Reinhold

LA NACION

Los dólares financieros subieron hasta \$25 ayer y, aun así, cerraron julio con una caída acumulada de \$65. Luego de que el Banco Central (BCRA) empezara a intervenir en el mercado del MEP y el contado con liquidación (CCL), sumado a una mayor oferta proveniente de exportadores y del blanqueo de capitales, las cotizaciones libres registraron la primera baja nominal mensual desde febrero. Además, en una rueda positiva a nivel internacional, la Bolsa porteña trepó 5% y el riesgo país estuvo cerca de perforar los 1500 puntos básicos.

A pesar de haber iniciado la rueda con tendencia a la baja, pasado el mediodía el dólar MEP revirtió la tendencia y cerró a \$1293,33. Fueron \$25,4 más que el día anterior (+2%). aunqueen julioterminó\$54,6 más abajo (-4%).

Lomismo sucedió con el contado con liquidación, herramienta que se utiliza para girar las divisas a una cuenta bancaria fuera de la Argentina. Terminó el miércoles en las pantallas del mercado de capitales a \$1284,84, un incremento diario de \$19,7 (+1,6%). Aun así, en julio acumulóun retroceso de \$65,3(-4,8%) y alcanzó el valor real más bajo desde finales de mayo.

Los tipos de cambio financieros atravesaron una jornada de mucha volatilidad, que bien podría resumir loque fue julio. Aunque arrancaron el mes al alza, dos semanas atrás el Banco Central anunció que empezaría a intervenir con el objetivo de esterilizar los pesos emitidos por la compra de dólares en el mercado oficial, aunque implícitamente también funcionó para reducir la brecha cambiaria. Con el tipo de



El CCL tuvo en julio la primera baja nominal desde febrero

cambio oficial mayorista a \$932, la diferencia con el CCL fue de 37.8%.

"En julio, el contado con liqui con acciones registró la primera baja nominal desde febrero, cuando se había desplomado 16,6%. A la hora de analizar los factores que motivaron el recorte del último mes, encontramos el anuncio del BCRA de esterilización de los pesos por compras de dólares en el Mercado Unico yLibrede Cambios (MULC) a través

de ventas en el mercado de CCL, la intervención discrecional del Central (no lo hizo todos los días), la continuidad del proceso de expectativas de desinflación y la mejora paulatina de las tasas de interés. En las últimas horas, se podrían haber sumado razones vinculadas a la implementación del blanqueo, un incremento en el volumen liquidado por exportadores (vía esquema blend) y el buen clima internacio-

#### EL BID APROBÓ UN PRÉSTAMO POR US\$647,5 MILLONES

El Ministerio de Economía informó ayer a través de un comunicadoqueeldirectoriodelBanco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer un financiamiento por US\$647,5 millones para la Argentina, en una operación que se genera a partir de la reasignación de recursos previamente aprobados al país. "Este tipo de préstamo del BID, denominado Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL por su sigla en inglés), y bajo el nombre Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento contribuirá a fortalecer las finanzas públicas y la balanza de pagos, reforzando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento", indicaron. El desembolsodelos US\$647,5millones, que se espera para los primeros días de agosto, incluye un acuerdo para nuevas operaciones de crédito previstas para loque restadel año por US\$2195 millones adicionales.

nal", resumió Nery Persichini, economista de GMA Capital.

En cambio, el dólar blue se vendió a \$1370 en las cuevas y arbolitos que operan en el microcentro porteño. En este caso, fue una caída de \$15 frente al cierre anterior (-1,08%), aunque en el balance mensual cerró casi neutro: subió \$5 (+0,4%).

"En el panorama para agosto se puede prever que esta tendencia a la baja continúe producto de una caída

constante de la inflación, del blanqueoy de las acciones del Gobierno dentro de la llamada 'fase dos' de su plan económico. Pero por otro lado, la amenaza de un nuevo repunte de la cotización del dólar informal se basa en una continua pérdida de reservas por parte del BCRA y una posible dolarización de carteras ante un escenario económico inestable". consideró Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

La caída de reservas del Banco Central es uno de los temas que el mercado sigue de cerca. Aver tuvo que desprenderse de US\$81 millones y terminó julio con un saldo negativo de US\$181 millones (ver aparte). Sin embargo, el martes el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con las sociedades de Bolsa y deslizó que en agosto y en septiembre la autoridad monetaria volvería a comprar reservas. En parte, aumentarían por desembolsos de organismos privados, y otro tanto por una mejora en la balanza energética. Además, aseguró que el Gobierno tiene el dinero para hacer frente a los pagos de capital e intereses de los bonos soberanos hasta comienzos de 2026.

#### La Fed, sin cambios

En ese escenario, sumado a un clima internacional favorable, los títulos soberanos de deuda se tiñeron de verde en todas sus legislaciones y vencimientos. Los Bonares presentaron alzas de hasta 4,14% (AL30D) y los Globales, de hasta 4,76% (GD35D). Esto impactó directamente en el riesgo país, índice que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente al resto de los países. Ayer se posicionó en los 1507 puntos básicos, 49 unidades menos (-3,15%).

Asimismo, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció que no habría cambios en las tasas de interés, pero adelantó que en septiembre podría darse un recorte. Eso tiñó de verde a las principales Bolsas del mundo y contagió al S&P Merval, que cerró con una suba del 5%. Pese a eso, en julio terminó con una caída acumulada del 8%.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) también operaron al alza. La rueda fue liderada por BBVA (+7,2%), Grupo Financiero Galicia (+7,2%) y el Banco Supervielle (+7%). •

## El BCRA volvió a vender y cedió en julio US\$181 millones

RESERVAS. La entidad monetaria debió desprenderse ayer de US\$81 millones; en el Gobierno afirman que viene un ciclo de compras

#### Javier Blanco LA NACION

El Banco Central (BCRA) cerró ayer el segundo mes de la gestión Milei con saldo negativo por sus intervenciones sobre el mercado de cambios tras tener que aportar otros US\$81 millones para mantener la cotización oficial del dólar en los niveles que el Gobierno juzga apropiados para sostener el proceso de baja en la inflación en marcha.

Concretó, de este modo, la sexta venta neta consecutiva de un total de once a lo largo del mes, lapso en el que se desprendió de US\$405 millones, es decir, a razón de US\$67,5 millones por jornada.

La venta del dia resultó inferior a la que parte del mercado esperaba, teniendo en cuenta que en la fecha debía pagar unos US\$167 millones para honrar el primer pago del Bopreal, el bono en dólares que emitió para reprogramar la deuda heredada por importaciones de la administración de Alberto Fernández. Hasta el cierre de esta nota, la información no discriminaba si la cifra reportada incluía ese pago.

Pero lo nueva pérdida fue lo que

determinó que, tras ceder US\$47 millones durante junio por esta vía, un mes después haya terminado sacrificando US\$181 millones, es decir, un monto 3,8 veces mayor.

Los datos finales del mes llegaron en una rueda en la que el volumen operado volvió a crecer – impulsado por la demanda-, para escalar hasta los US\$471,8 millones (mayor nivel en 45 días), lo que muestra que el ente monetario debió poner el 17,2% de las divisas operadas por la plaza oficial en el día.

Fue en una rueda en la que, además, el BCRA hizo caer \$0,50 la cotización del dólar mayorista (que cerró a \$929 y \$932 para la compra y venta, respectivamente), para evitar que se aleje de la pauta de ajuste del 2% mensual definida tras la última megadevaluación, ya que -hasta anteayer-había subido poco más de 2,2%. De este modo, el tipo de cambio mayorista "subió 2,19% en julio y en el año acumula15,28% de aumento", consignó el operador y analista privado, Gustavo Quintana, de PR Cambios.

la tasa de inflación local y habida cuenta los movimientos que el resto

de las divisas registraron, el índice de tipo de cambio real multilateral (Itcrm) que elabora el propio BCRA cayó otro 1,9% en el mes, con lo que ya se encuentra "47% por debajo del 13 de diciembre de 2023 (luego de la devaluación) y 10% por debajo del 11 de agosto del año pasado (previo a la devaluación de agosto). Es el menor nivel desde diciembre de 2017 (excluyendo el final del gobierno anterior)", hizo notar el economista Federico García Martínez, poniendo el foco en una de las variables que desalienta la oferta de divisas por la plaza oficial.

La pérdida de reservas está, por ahora, en línea con las proyecciones de ceder unos US\$3000 millones durante el trimestre en curso que el propio BCRA validó en los acuerdos con el FMI. Claro que ese deterioro se inició un mes antes y fue tomando un dinamismo que provoca intranquilidad en el mercado, además de postergar cualquier ilusión de un rápido desarme del cepo cambiario.

De hecho, no sólo devolvió las Claro que, por el diferencial con reservas totales del BCRA a un nivel que no mostraban desde fines de febrero (cerraron el mes en

US\$26.399 millones, según el dato preliminar, mostrando una baja de US\$593 millones en la jornada y llegando a un mínimo desde fin de enero), sino que también hundió su tenencia neta (que se había aproximado a cero en mayo) hasta un nivel que va de los -US\$3100 a -US\$6700 millones, de acuerdo a cómo se computen.

Esto explica las complicaciones que enfrentan los bonos de la deuda externa para revalorizarse. aun cuando el Gobierno anuncia y reanuncia que tiene ya parte de los fondos para honrar su pagos y avanza en una estrategia financiera para asegurar la parte que le falta. La tasa de riesgo país se mantiene por encima de los 1500 puntos, tras haber to cado un piso de 1148 unidades a fin de abril pasado.

En este sentido, sorprendieron las afirmaciones que, según distintos asistentes, habrían realizado ayer funcionarios relevantes del equipo económico en la reunión mantenida con agentes de liquidaciones y dueños de casas de bolsa para pedirles que "militen" el recientemente abierto blanqueo.

Según los testimonios que circu-

laron luego de ese encuentro por redes, al momento de hablar de la situación de las reservas, los funcionarios sostuvieron que el déficit energético estacional registrado en el último bimestre sería el que explica el 100% de la caída de las reservas (excluyendo el pago de Bonares y Globales), algo que dejaría de restar desde este mes y permitiría volver a aportar divisas desde septiembre.

Por esta razón, y un saldo de giros con los organismos multilaterales -que, tras haber sido deficitario neto en unos US\$2100 millones en los últimos meses pasaría a ser positivo en unos US\$1200 millones en agosto, siempre según estas fuentes-, el proceso de caída en las reservas estaría cerca de tocar su piso en las próximas semanas, para empezar ya un nuevo ciclo de recuperación en la parte final de año.

Por lo pronto, las próximas semanas demostrarán si estas previsiones oficiales son acertadas o no, pero lo que puede globalmente ayudar es la expectativa de inicio de un recorte de tasas en los Estados Unidos, que se instala en los mercado tras la reunión de la Reserva Federal de ayer. •

# Privatización: AySA acelera el plan para abrirse al capital privado

DECISIÓN. Las subas de tarifas ya cubren el 100% de la operación; la firma se desprenderá de toda la obra pública que realizaba, especialmente en la época de Malena Galmarini

Diego Cabot

Hay un servicio público que no se puede cortar, y eso, quizás, lo haga el más particular de todos. El agua, de por sí esencial, no se puede cerrar a cero como sí sucede con el gas y con la electricidad. Esa particularidad, pero, sobre todo, la billetera que tenía Malena Galmarini, la presidenta de AySA hasta que terminó el gobierno de Alberto Fernández, alumbró una empresa que no tenía entre sus prioridades cobrar la tarifa. Dicho de otro modo: era una fiesta de gasto, obras, negociaciones con municipios y subsidios.

En poco más de seis meses, apalancado en un fuerte aumento de las tarifas y en un ajuste interno, los números se equilibraron, al punto de que ya se empezaron a dibujar los trazos gruesos de una privatización parcial que se daría en el primer semestre del año próximo.

En resumen, hay cuatro pilares en los que se sostiene el plan. En principio, aumento de tarifas, que ya se realizó, que recompuso la ecuación financiera; y, segundo, racionalización de los gastos, con reducción de personal y renegociación de algunos contratos.

Finalmente, aquel esquema se completa con una mejora en la facturación para poder cobrar más a algunos usuarios importantes o morosos que acumulan mucha deuda, y el desprendimiento de la gran mayoría de la obra pública que realizaba y que fue uno de los íconos de la gestión Galmarini.

La excepción será la megaobra que la empresa realiza en la cuenca del Riachuelo, con financiamiento del Banco Mundial. Planea terminarla en poco tiempo y seguirá en manos de la empresa estatal.

Con estos cuatro puntos alineados, empezará el camino hacia la privatización. En los escritorios de la empresa, que maneja Alejo Maxit, preparan dos borradores. "Hay dos planes sobre la mesa para que el



En seis meses, la firma logró equilibrar sus números

ARCHIVO

Gobierno decida cuál es el más conveniente", dice el número uno de la compañía. AySA reporta a la secretaría de Diego Chaher, un abogado que fue interventor de los medios públicos—Télam, Radioy Televisión Argentina (RTA) y Educ. Ar—y que el 1" de julio pasó a controlar las más de 20 empresas del Estado como secretario de Empresas y Sociedades del Estado, un despacho que depende de Jefatura de Gabinete

El primero de los planes es más rápido. Se trata de ofrecer al mercado un porcentaje de las acciones que tiene el Estado. Es decir, del 90% del paquete accionario que es del Tesoro –el restante 10% es de los trabajadores– dejar correr en la Bolsa local un 30%, cuestión de no perder la mayoría. Si se trata de mantener el control, ese paquete accionario destinado a que lo suscriban los privados no podría superar el 39%.

La otra opción es vender el activo mediante una licitación pública, algo así como una privatización de una parte. En ese caso, ya no habrá inversores que suscriban a precios

En resumen, hay cuatro pilares en los que se sostiene el plan. En principio, aumento de tarifas, que compañía. AySA reporta a la secretado, sino un grupo que decida cuál es el más concida si quiere ser socio del Estado y ofrezca un precio por ese paquete taría de Diogo Chabar, un aborrado

en una licitación pública.

Claro que semejante operación requiere que se consolide el contrato de concesión como para conocer una cuestión básica: qué se vende. El marco regulatorio es vital, ya que es, ni más ni menos, la delimitación de los derechos y las obligaciones que tiene la empresa sobre el servicio público, así como también el esquema de actualización tarifaria y de prestación de servicios, entre otras muchas cosas que allí se asientan.

Un asterisco: AySA se mantiene con un esquema rudimentario, con un convenio que no delimita cuestiones esenciales de la relación. Esecontrato es absolutamente insuficiente para atraer el capital privado.

La cuestión tarifaria no es menor. A diferencia de los otros servicios públicos, AySA pudo lo que nadie en el mundo de los regulados locales: en apenas seis meses, logró que lo que pagan los usuarios remunere el 100% del servicio. Es decir, lo que se recauda se empalmó perfectamente con los gastos operativos. Deacuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía, la empresa tuvo ingresos en el primer trimestre por \$75.537 millones. Solo para ponerlo en perspectiva: durante todo 2023 recaudó de los usuarios \$145.391,6 millones.

Subir las tarifas trajo aparejado dos consecuencias. La primera es que ya empezó a crecer la morosidad, que, según comentan en la empresa pública, llegó a un rango que preocupa: 15%. La firma enfrenta una particularidad: como se dijo, el agua no se puede cortar, ya que regulatoriamente no está permitido. Puede, eso sí, poner una válvula y bajar la presión, pero nunca cortar. Es decir, para percibir el pago de los usuarios que tengan deuda no tiene más que intimar, negociar, ofrecer planes de pago o, finalmente, acudir a la Justicia. Ese músculo no estaba ejercitado en la gestión Galmarini.

La segunda consecuencia tiene que ver con el servicio. El punto es quecuando se paga poco, se exige poco. No es el caso ahora que la tarifa ya empieza a pesar en la canasta de impuestos y tasas que una familia destina a los servicios públicos cada mes. Entonces, crecieron con fuerza los reclamos que, básicamente, tienen dos ejes: pérdidas y falta de presión.

Más allá de la mejora en la recaudación, la prestadora de servicios empezó a trabajar en los gastos. Por caso, renegoció algunos contratos e inició un plan de ajuste de su personal. Siempre según datos oficiales, el total de la planta de empleados ascendía a fines de enero a 7690, de los cuales 46 son ejecutivos, 4346 técnicos y profesionales, 714 administrativos y 2584 en la categoría "obreros y maestranza".

Según con lo que informó Ignacio Grimaldi en LA NACION, desde entonces AySA redujo su plantel en 1200 personas que adhirieron al retiro voluntario. Desde la empresa informaron que recibió \$36.000 millones para financiar las salidas de esos empleados. El promedio fue de \$30 millones por cada uno de los que dejaron la compañía.

Una de las medidas más importantes que se tomarán será la erradicación de la obra pública. Maxit dice que todas las firmas similares no se ocupan de expandir la red, sino que la administran. Si los planes avanzan, ese será un territorio de los Estados (nacional, provincial o municipal) y de los usuarios. De hecho, miran con nostalgia aquellos momentos, sobre todo en la década del 80, cuando los frentistas financiaban la obra.

Por ahora, ya empezaron las conversaciones con los municipios para entregar todos los paquetes de mejorasque negociaba, con alma de artesana política, la anterior gestión de Galmarini. De hecho, esa posibilidad de entregar proyectos de expansión fue el gran atractivo que tuvo la empresa para trazar la trama de apoyos que negoció el matrimonio Massa/ Galmarini para sus candidaturas. Nadie se atreve a repasar con cuidado el paquete de obras que financió la gestión anterior en Tigre, distrito que finalmente le dio la espalda a la excandidata a intendenta. A propósito de Tigre y su zona de influencia: la firma está dispuesta a aumentar y mejorar su facturación. Es decir, vender el agua y cobrarla lo que vale a todos, especialmente a grandes usuarios. Entre ellos están los countries y, particularmente, Nordelta.

AySA le vende al desarrollo el litro de agua mucho más barato que lo que le factura a un usuario de un barrio de alto poder adquisitivo de la ciudad. Se terminó ese tiempo de oferta y en pocos días llegará al administrador del country una factura con un aumento que rondará entre el 70% y el 80%, cuestión de equiparar los precios.

Enelotro extremo, también apuntará al sector con menos ingresos. Por caso, el Barrio 31, ubicado en los terrenos de la zona de Retiro, no paga el agua. Ahora bien, varios de los terrenos tienen un dueño como alguna agencia del Estado o YPF, por caso, que es titular de una porción de esa tierra. Llegarán facturas a estos propietarios con un cálculo de metros cuadrados, algo similar a lo que le sucede a cualquier consorcista.

Claro que los planes se hacen en escritorios y se enuncian con solvencia. La Argentina, la política, los gremios y la falta de incentivos a las inversiones se encargarán de hacer lo suyo. Pero si aquellos planes se consolidan y se encaminan, en pocos meses AySA podría ser la primera en abrirse al capital privado.

## Impulsan la patente de por vida

AUTO. Además, el Gobierno quiere que exista un registro único

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que la intención del Gobierno es que exista un único registro del automotor digital-iniciativa que ya comenzó con el anuncio del cierre del 40% de los registros existentes en el país-y que la patente sea única y de por vida para cada propietario.

"La idea es que quede un registro único, central, digitalizado y concreto, no 1553 como había, porque hay 700 intervenidos", afirmó Cúneo Libarona en una entrevista el martes en LN+con Paulino Rodrigues, y agregó: "No tanto amigo que maneja registros, sino un órgano central y seguridad jurídica a full".

La idea del Gobierno es que la reforma en los registros del automotor traiga también otro cambio: la patente únicay de porvida para cada propietario de un vehículo. Consultado por Rodrigues, Cúneo Libarona dijo que el objetivo es que cada persona tenga su propio número desde que nace. "Toda tu vida vas a tener tu número. Te va a seguir toda tu vida esa chapa, siempre. Y la podés manejar desde interneto el teléfono", respondió.

Cuando un propietario de un auto cambie de modelo, podrá llevarse su patente y colocarla en el nuevo, explicó. Y si tiene dos autos, tendrá dos chapas. La modalidad de que la patente corresponda a la persona y no al vehículo es empleada en otros países para hacer más ágil el trámite de compra y registración de un auto. "¿Cambiaste el auto? [Se la colocás] A otro auto. ¿Tenés dos autos? Tenés dos chapas", dijo el ministro.

El funcionario cuestionó los costos que genera el actual sistema de registros del automotor. "Hoyeste sistema perverso le crea al ciudadano de bien, al joven de veintipico que se compra su primer auto, al señor mayor que no tiene plata, un costo adicional deentre un 6 y 9 % que va a distintas entidades", a firmó.

Consultado sobre los plazos para la implementación de la patente de por vida y el registro automotor único y centralizado, y si se llegará para el año próximo, Cúneo Libarona respondió: "Estamos trabajando, lo llamo task force, un grupo idoneo que tiene problemas laborales, tributarios, de cómo destinar los empleados, todas situaciones en este curro que no se entiende y no es sencillo". Y remató: "Todos, desde (Raúl) Alfonsín en adelante, intentaron disminuirlo, nosotros lovamos a ganar, es prioridad". •

## Remates

## **Judiciales**

EDICTO - El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 13, a cargo del Dr. Jorge Ignacio Sobrino Reig, Secretaria Unica interinamente a cargo del Dr. Milton Darío Marangón, sito en Av. De los Inmigrantes 1950, 5° piso, Capital Federal, comunica por dos días en autos caratulados "ARIANNA, CARLOS ALBERTO c/ GONZALEZ WIRTH, SILVINA Y OTROS s/ EJECUCION", expte. N°34545/2015, que la martillera Mónica Graciela Penco, rematará el día miércoles 7 de agosto a las 11:45hs. en punto en la Sede de la Dirección de Subastas Judiciales, calle Jean Jaures 545 C.A.B.A., el inmueble sito en la AVENIDA ALMIRANTE BROWN Nº 175 entre Martin Garcia y Juan Manuel Blanes; nomenclatura catastral: Cir. 4,Sec. Man. 6 I, Par. 1 P, matrícula 4-4750, de esta Ciudad. Según constatación efectuada por la martillera el inmueble que se encuentra en la esquina que forma la citada avenida con la calle Pi y Margall, desarrollándose en dicha parcela una parte de un estacionamiento para personal y guardia del Hospital Argerich que abarca mas lotes linderos y que se ubica enfrente en diagonal al mencionado nosocomio. El mismo que tiene un frente sobre la Av. Alte. Brown de 15,20 mts. y un fondo de 48 mts. aprox., cuenta con una superficie total de 955,29 m2. En el mismo hay pocas mejoras, una oficina y un baño, el resto espacio libre, se encuentra ubicado en el barrio, dentro del llamado Distrito de las Artes, tiene una zonificación E3 Se encuentra ocupado por el señor Eladio Alberto Gonzalez (DNI: 8.383.226) desde el año 1982, conforme posesión realizada ante escribano público, que no exhibe pero se compromete a presentaria en autos, y lo hace junto a su esposa, nijos y nietos. Asimismo, surge una anotación de litis de usucapión dispuesta en los autos caratulados "Gonzalez, Eladio Alberto c/ Gonzalez, Urbano s/ Prescripción Adquisitiva", expte. Nº 20490/2023, en trámite por ante el Juzgado Civil Nº101 CONDICIONES DE VENTA: Ad-corpus, al contado y al mejor postor. BASE: U\$S 200.000.- (dólar billete), al igual que el saldo de precio. SEÑA: 30%, COMISIÓN: 3%. SELLADO DE LEY 1%. ARANCEL OF. DE SUBASTAS JUDICIALES: 0, 25%. Quien o quienes resulten compradores deberán constituir domicilio legal dentro del radio de la Capital Federal, bajo apercibímiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas en el art.133 del Código Procesal. No se admitirá la compra en comisión ni la ulterior cesión del boleto de compraventa. No se autoriza la compra por mandato tácito, en los términos dispuestos por el art. 17 del Reglamento de la Oficina de Subastas (Resolución 60/2005, Consejo de la Magistratura). En caso de actuar mediante poder, el martillero anunciará de forma inmediata y a viva voz el nombre del mandante. El saldo del precio deberá depositarse dentro de los cinco días de notificado por ministerio de la ley del auto de aprobación del remate, bajo el apercibimiento previsto por el art. 580 del Código Procesal, en caso de no integrarlo oportunamente devengará -a partir del vencimiento de dicho plazo intereses, y/o será pasible de adecuación por el mecanismo que resulte pertinente, todo ello a fin de asegurar la estabilidad de su poder adquisitivo. No corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registre el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones, devengadas antes de la toma de posesión cuando el monto obtenido en la subasta no alcance para solventarlos; excepto respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512, donde no cabe una solución análoga, conforme la doctrina del plenario "Servicios Eficientes SA c/ Yabra Roberto s/ ejecución hipotecaria". DEUDAS: ABL: \$ 185.883,68.- al 11/08/22; A.A.: no registra deuda al 20/03/17; AySA: \$ 2.024.936,35.- al 17/08/22; OSN: no registra deuda al 30/08/22 (fs.519). EXHIBICIÓN: días 2 y 5 de agosto de 9:00 a 11:00 hs. Para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. Ante cualquier duda comuníquese con esta sede judicial por esta misma vía, o bien a los teléfonos 4862-6633/6699/6461. Dado, firmado y sellado por mandato de S.S. en la sala de mi público despacho a los 29 días de julio de 2024. - Fdo: Milton Dario Marangon Secretario Interino. Jorge Ignacio Sobrino Reig Juez.

## El Gobierno busca atraer inversiones en IA, pero teme por el Congreso

AVANCE. Esperan que los legisladores no regulen en exceso; en la Casa Rosada creen que el país tiene características seductoras

#### María Julieta Rumi

LA NACION

La semana que viene, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados tiene previsto empezar a tratar distintos proyectos para regular la inteligencia artificial (IA). Y si bien todavía no está claro qué iniciativa podría prosperar o si efectivamente saldrá una ley al respecto, desde el entorno del Presidente y el sector empresario se encendieron algunas alarmas porque entienden que una sobrerregulación podría matar las chances de que la Argentina se convierta en un polo a nivel mundial de esta revolución tecnológica como quiere Javier Milei.

Según el Gobierno, hoy el paístieneunaseriedecaracterísticas quelo convierten en un potencial destinatario de parte de las inversiones en IA, que ascendieron a US\$125.000 millones en 2023, de acuerdo con la consultora McKinsey.

En primer lugar, tiene un clima de templado a frío y energía abundante y económica para la instalación de data centers. Pero a eso se sumaría que el Presidente tiene un discurso de libre empresa y que la tecnología resultó ser uno de los sectores incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con incentivos en materia fiscal y aduanera, además de garantías y seguridad jurídica para inversiones. Sin embargo, la mayor virtud de la Argentina sería algo que no tiene, que es una regulación para la inteligencia artificial, como la europea.

Según lo aprobado a fines del año pasado en el Viejo Continente, las empresas productoras de IA de uso general tienen que elaborar documentación técnica, cumplir con la ley de derechos de autor de la UE y difundir resúmenes detallados sobre el contenido utilizado para la formación. Pero para los modelos dealto impacto "con riesgo sistémico" hay obligaciones aún mayores, como realizar evaluaciones de modelos, evaluar y mitigar riesgos sistémicos, realizar pruebas constantes, informar a la Comisión Europea sobre incidentes graves, garantizar la ciberseguridad e informar sobre su eficiencia energética. Y si no cumplen, son sancionadas.

Esto hizo que Meta decidiera



Milei y Reidel cuando se encontraron con Zuckerberg

ARCHIVO

directamente no lanzar las versiones de sus productos y modelos de inteligencia artificial en la Unión Europea, tal como consignó el jefe del Consejo de Asesores del presidente, Demian Reidel.

Pero esta ventaja local podría desaparecer si prosperara alguna de las 10 iniciativas que están en Diputados en su mayoría desde el año pasado, cuando aún no se conocían los efectos adversos de la legislación europea.

"Las empresas han dicho que el sistema normativo europeo es muy intervencionista y están desinvirtiendo en Europa. Ya hay índices del fracaso. En cambio, el Reino Unido, Estados Unidos y Japón tienen esquemas más laxos. La regulación propia tiene que estar en relación con lo que pasa en otros paises. Hay que encontrar un balance entre un desarrollo fecundo y un uso responsable de esas tecnologías", dijo Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, en una posición que es compartida por la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y también por el diputado de Pro Martín Yeza, que habla de a lo sumo legislar sobre las consecuencias, pero no apagar la innovación.

"El problema de la regulación europea es que es muy abarcativa. En

Chile siguieron sus pasos y tienen un capítulo legal que habla de usos éticos por si te opera un cirujano, consulta con ChatGPT y la operación sale mal. Pero la medicina es una profesión colegiada con un régimen penal. ¿Querés regular la inteligencia artificial o diluir responsabilidad profesional? Salvo que vayas a eliminar la carrera de Medicina, no tiene sentido regular la inteligencia artificial", explicó Yeza.

Por esta razón, el exintendente de Pinamar presentó su propia iniciativa, que aún no fue subida a la página de la comisión, que habla de generar un sandbox regulatorio (mecanismo que otorga exenciones regulatorias a una empresa para que esta pueda probar nuevos productos) paraque las compañías generadoras de IA puedan poner a prueba libremente sus desarrollos antes de lanzarlos. Esta iniciativa es la que más convencería a los empresarios y al propio Gobierno, que no quiere dar a conocer qué pasos está tomando en materia de IA, aunque sostienen que están empezando a ver avances concretos en términos de inversiones y que van a implementar algunas cosas que hizo Taiwán, que se convirtió en un polo tecnológico para el desarrollo de la inteligencia artificial por su industria de microchips. •

1949-2024

## Ricardo Esteves. Adiós al empresario que fue un referente cultural

Jorge Eduardo Bustamante PARA LA NACION

Con el fallecimiento de Ricardo Esteves se ha ido un referente cultural que soñó hacer de la Ar-

gentina un faro civilizatorio latinoamericano.

Nació el 25 de mayo de 1949 en Salto, Uruguay, y se educó en Concordia, Entre Rios, su tierra materna. De joven se instaló en Buenos Aires, lejos de sus padres, construyendo, sin ninguna ayuda, su propio destino. Tuvo suerte de conocer personas de bien, con quienes emprendió negocios inmobiliarios (hoy sería llamado "desarrollador") con mucha imaginación y poco capital.

Cuando el papa Francisco era aún el joven sacerdote Jorge Bergoglio trabó con él una gran amistad y fue su guía espiritual cuando carecía de familia en su ciudad adoptiva. Fue un vínculo que se mantuvo durante muchos años. Hace pocos días, conociendo su estado de salud, "Jorge" lo llamó para saludarlo.

gentina recuperase, en materia noamericano con la preparación cultural, el lugar destacado que había tenido en América Latina. Sin otro "sponsor" que su proverbial iniciativa, se vinculó al CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) impulsando encuentros entre empresarios de la Argentina y Brasil. Esa exitosa idea se plasmó en 1990 con la creación del CEAL (Consejo Empresarial de América Latina), cuando entusiasmó a varios lideres de la región, como Carlos Slim, a quien visitó sin conocerlo.

Con igual empuje, también atrajo al escritor mexicano Carlos Fuentes, organizando el Foro Iberoamérica (2000) para fortalecer lazos culturales entre artistas, empresarios y pensadores de la región, incluyendo España. Así reunió a personalidades con trayectorias disímiles, como Felipe González, Gabriel García Márquez, Carlos Slim y Julio María Sanguinetti, entre otros.

Una de sus facetas más destacadas fue su rol en la creación del Malba (Museo de Arte Latinoamericano), fundado en 2001 por su amigo Eduardo Costantini, quien dice de él: "Sin Ricardo Esteves, la colección permanente del Malba no hubiera existido". Como acto de reconocimiento en vida, hace pocos días, Costantini realizó un

acto para designar con el nombre de Ricardo a esa sala. "Todo lo hizo por amor al arte", manifestó, sintetizando así el espíritu de su colaboración.

También recordó cómo, gracias al acertado ojo de Esteves, comenzó esa colección adquiriendo 13 obras de Xul Solar y otras que luego fueron famosas, como "Abaporu", de Tarsila do Amaral; "Autorretrato de chango y loro", de Frida Kahlo; "Baile de Tehualtepec" y "Retrato de Gómez de la Serna", de Diego Rivera, y, más recientemente, "Las distracciones de Dagoberto", de Leonora Carrington. La obra del boliviano Alejandro Illanes, otro elegido por Esteves, destacará la retrospectiva por los 25 años del Malba.

Carente de estudios formales en bellas artes. Ricardo desarrolló su talento natural recorriendo museos, galerías y talleres, leyendo libros, conversando con artistas, maestros y curadores, hasta convertirse él mismo en un coleccionista de nota. Pudo plasmar su Ricardo soñaba que la Ar- vocación por difundir el arte latide los 57 famosos libros que editó el Banco Velox y la serie de láminas didácticas distribuidas en escuelas del país.

Sus intereses eran múltiples. Recuperó tangos de antiguos discos de pasta grabados por D'Arienzo, Troilo, Canaro, Pugliese, Fresedo, De Angelis y muchos otros, en una colección de casi 50 CD, evitando que ese pasado se borrara. En la intimidad decia que "Chuzas", de Alfredo Gobbi, era su favorito.

Con su estilo llano, publicó frecuentes notas sobre política y economía en LA NACION, Clarín e Infobae, engarzadas en la historia nacional, proponiendo caminos para superar la decadencia, inspirado en su coterráneo y admirado general Justo J. de Urquiza, quien hizo posible la organización nacional.

A nivel empresario, integró el directorio de Bunge y Born, IR-SA, Disco, Banco Velox y Banco Francés, cuando aún pertenecía a familias argentinas.

Según sus palabras, nada hubiera podido lograr sin el apoyo de Elena Blomberg Condomi Alcorta, su mujer, quien lo acompañó infatigablemente durante 50 años de feliz matrimonio, y de sus tres hijos, Ricardo, Sol e Ignacio.

ropongo cerrar las facultades de Ciencias Económicas de la Argentina durante un par de semanas para que los estudiantes se puedan trasladar a alguna ciudad de Venezuela y palpar las dramáticas implicancias que genera ignorar los principios económicos más elementales.

Venezuela es un país cuyo subsuelo está lleno de un recurso muy valioso y su suelo vacio de bienes. Lo explicó Adam Smith en La riqueza de las naciones cuando dijo que no es la benevolencia del carnicero la que nos proporciona el alimento, sino que el referido comerciante se gana la vida prestando un servicio.

Hace algunos años se supo que, con respecto a lo que ocurría antes de que Hugo Chávez llegara la presidencia, Pdvsa (la empresa petrolera **EN PRIMERA PERSONA** 

# ¿Dónde se aprende economía, pero en serio? En Venezuela

Juan Carlos de Pablo

PARA LA NACION-

de Venezuela) había disminuido su extracción de petróleo, y elaboración de derivados a la tercera parte a pesar de -o gracias a- haber multiplicado por diez su nómina nezuela. Gracias a Deng Xiao Ping, salarial.

Alrededor del 25% de la población de Venezuela migró, reinsertándose con rapidez en los países que la aceptaron. ¿Qué pasó con el

mozo venezolano que me atendía en el bar de la esquina? Dejé de verlo porque escaló en el plano laboral.

China es el contraejemplo de Veel agricultor encontró que el primer repollo que producía era para el Estado y los demás para él. En la época de Mao Zedong ocurría lo contrario y solo cultivaba un repollo; ahora, del mismo terreno, con las mismas herramientas, salieron varios. Como bien dice Dany Rodrik, los chinos no descubrieron ningún principio económico, sino que los aplican todos.

Simón Kuznets, en la década de 1960, clasificaba a los países en cuatro "categorías": los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Ar-

gentina. Hoy quitaría a Japón y, junto a la Argentina, colocaría a Venezuela. Ojalá dentro de algunos años a nosotros nos saque de la lista.

Si no queremos llevar a los estudiantes de economía a Venezuela, desde la caída del Muro de Berlín ya no nos queda mostrar el contraste entre Berlín Occidental y Oriental; pero todavía nos quedan Corea del Norte y del Sur.

No es necesario moverse físicamente: basta con plantear en el aula que no todos los problemas se deben a la escasez, el maldito imperialismo o la mala suerte. También se pueden deber a la importancia de que a los seres humanos les convenga hacer cosas que les aportan a los otros seres humanos, con los cuales pueden intercambiar en paz. •

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **ENRETIRO**

## Evacuaron un jardín de infantes

Un escape de gas en un jardín de infantes derivó ayer en decenas de niños intoxicados, que fueron asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Según indicaron fuentes oficiales, el incidente se habría generado por "una cocina que quemaba mal". El hecho sucedió en Marcelo T. de Alvear al 700, en el barrio de Retiro. Unos 30 niños fueron alojados en un hotel ubicado frente a ese jardín de infantes.

# Solo el 53% de los chicos de hasta 2 años tienen una dieta mínima aceptable en variedad

SALUD. El dato surge de un estudio de Unicef Argentina y el Cesni al aplicar indicadores que evalúan también la frecuencia alimentaria; el papel de las fórmulas infantiles

#### Fabiola Czubaj LA NACION

Una radiografía de la alimentación infantil cuando hoyarranca la Semana Mundial de la Lactancia Materna alerta que solo el 53% de los menores deentre seis meses y dos años -cuando se empiezan a agregar sólidos a la lactancia exclusiva-tienen una dieta mínima aceptable en la frecuencia y en la variedad aconsejadas para la edad. Para los primeros meses de vida, la tendencia en los últimos años no se revierte: apenas el 48% de los bebés de hasta seis meses reciben leche materna como único alimento por sus beneficios probados para la salud de los recién nacidos, con la incorporación cada vez más temprana de las fórmulas infantiles.

Así surge del informe sobre "Prácticas de lactancia y de alimentación complementaria en menores de dos años", que dieron a conocer Unicef Argentina y el Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil (Cesni). Se relevan por primera vez las características de la dieta infantil al momento de la transición de la lactancia materna exclusiva a la mixta, lo que está ocurriendo ya desde los 2,6 meses de edad de los bebés, en lugar de los seis meses que se recomienda sostenerla, e independientemente del nivel socioeconómico familiar.

Ambos equipos aplicaron un conjunto de indicadores de evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de Unicef sobre los que "existe poca evidencia publicada" localmente, según aclararon en diálogo con LA NACION.

"El 95% de los menores fueron amamantados en algún momento, pero el 68,5% recibió fórmula infantil, principalmente por indicación médica –destacan los autores en el informe–. Menos del 50% de [los bebés de] entre 0 y 5 meses recibieron lactancia exclusiva y la edad promedio de su abandono es de 7,8 meses. La vuelta al trabajo de la madre es la causa más común".

Esto es a partir de un cuestionario realizado a una muestra representativa de la población argentina, por regiones, niveles socioeconómicos y cobertura de salud, de 1002 madres y padres con hijos de entre 0 y 24 meses de edad, nacidos a término (semana gestacional 37 o más) y con más de 2500 gramos de peso al nacer.

Verónica Risso Patrón, oficial de Saludy Nutrición de Unicef, destacó la relevancia de estos datos para trazar políticas públicas. "Confirman lo que ya sabíamos y venía pasando", sostuvo a LA NACION. Y agregó: "Los bebés empiezan a alimentarse con leche materna, por lo que



La lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses previene complicaciones

ARCHIVO

el problema no es que no toman la teta, sino lo que sucede en el medio, cuando empiezan a incorporarles la alimentación complementaria, y hasta los 2 años. El 47,6% llega con la lactancia materna exclusiva a los seis meses, y reforzar esto en el contexto económico y social es fundamental". En marzo pasado, el organismo difundió sus cifras locales de indigencia y pobreza en la infancia, con hogares que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos.

Risso Patrón, coordinadora del informe redactado a partir del trabajo de campo del Cesni, agregó que los resultados describen un escenario que hay que revertir en los primeros 1000 días devida, con un seguimiento a partir de mediciones con indicadores y resultados.

En marzo pasado, el organismo difundió que siete de cada 10 menores viven en la pobreza o la indigencia. "Hablamos de lactancia y alimentación en general, pero no tanto de qué pasa cuando empieza la alimentación complementaria. Ahí, hay un vacío de información", continuó

Con una serie de indicadores nuevos que recomienda aplicar la OMS y adoptó Unicef, que la investigadora definió como "parámetros fundamentales a medir" para monitorear las prácticas asociadas con la lactancia y la incorporación de otros alimentos en las familias y entre los profesionales de la salud, completaron este estudio el año pasado.

Además del tiempo que las madres habían amamantado a sus bebés hasta y a partir de los seis me-

ses, avanzaron sobre el momento en que empezaron a introducir alimentos sólidos, semisólidos o blandos, por qué productos de ocho grupos alimentarios recomendados para la edad incluía la dieta junto con la leche materna, con qué frecuencia al día comían los chicos y si consumían bebidas azucaradas u otros alimentos "no saludables" (golosinas, galletitas, postres, fiambres o embutidos, carnes enlatadas o aderezos, entre otros).

## Protección

Mientras que el 95% de los menores son amamantados en algún momento en los primeros 24 meses de vida, el 48% recibe leche materna solamente en los primeros seis y en el 26% de los casos se combina con otra leche o fórmula infantil. "La lactancia exclusiva [sin otro alimento ni líquido hasta los seis meses] protege contra la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias inferiores, la otitis media aguda, el sobrepeso y la obesidad infantil-repasó Risso Patrón-. Hay estudios que demuestran que incorporar alimentos y otros líquidos en ese período aumenta tres veces el riesgo de enfermar o morir con respecto a la lactancia exclusiva".

Solo en "una cantidad reducida" de recién nacidos varía esa indicación nutricional y es por problemas de salud, intervenciones o causas genéticas, entre otras, según explicaron desde la Comisión de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). En el trabajo de Unicef y el Cesni, esa proporción era del 5,1%

por alergia alimentaria o una enfermedad que requiere usar fórmulas especiales. Sin embargo, el 68,5% de los chicos consumen fórmula en algún momento, según los nuevos datos, incluido un 52,4% en el grupo de entre 0 y 5 meses de edad. Y la incorporación de fórmulas infantiles es una edad promedio de 2,9 meses y es más común a medida que aumenta la edad de los padres o disminuye el ingreso familiar.

"La indicación médica es el motivo más frecuente de uso de fórmulas infantiles", advierte en el informe, según el 49% de los padres consultados. Siguen que el bebé se queda con hambre (35%), la practicidad (11%), una elección previa (10%) o el trabajo materno (7,7%). "Al considerar los motivos de abandono de la lactancia por nivel socioeconómico, el no haber logrado que el niño o la niña se prenda al pecho, la indicación médica y el regreso al estudio de la madre son los que prevalecen en el grupo de menor nivel", agregan los autores del informe.

Pasados los primeros 6 meses, y hasta los 8, ya el 86% de los bebés consumen alimentos sólidos, semisólidos o blandos, como se recomienda para complementar la lactancia. Y hasta el segundo cumpleaños, el 65% de los chicos siguen siendo amamantados. "Continuar con la lactancia materna podría prevenir la mitad de las muertes por enfermedades infecciosas entre los seis y 23 meses de edad—explicaron en Unicef—. También está asociado con un mayor rendimiento en pruebas de inteligencia", un beneficio

que se mantiene en la adolescencia.

En esa etapa, solo el 53% alcanza una dieta mínima aceptable, que es la combinación de la alimentación con una frecuencia y una diversidad para el aporte de nutrientes necesarios considerados adecuados, según las recomendaciones de la OMS a las que adhiere el país y que fueron evaluadas para el informe. El 68% de los menores de 2 años consumen por lo menos cinco de los ocho grupos de alimentos aconsejados para la edad: además de leche materna. cereales/tubérculos/raíces, legumbres/semillas/frutos secos, lácteos (leche, fórmulas, yogur o queso), carnes/vísceras, huevo, frutas y vegetales ricos en vitamina A y otras frutas/verduras. El resto no llega a esa cantidad mínima aconsejada.

En tanto, el 75,3% de los menores son alimentados con una frecuencia mínima aceptada, lo que difiere por grupos: en los chicos amamantados, es sumar alimentos complementarios dos a tres veces al día entre los 6 y los 8 meses de edad o tres a cuatro veces diarias más uno o dos refrigerios nutritivos extras entre los 9 y los 23 meses. En los chicos entre los que se abandonó la lactancia materna, la OMS aumenta esa recomendación a cuatro o cinco comidas por día. A menores ingresos en el hogar, la frecuencia disminuye.

Risso Patrón llamó la atención sobre tres resultados asociados con la epidemia de sobrepeso y obesidad infantil en el país. El 54% de los menores de 2años consumen alimentos "nosaludables": galletitas, amasados de pastelería, productos de copetín, aderezos, fiambres y embutidos. El 16% no consume fruta o verdura de manera regular y el 56% ingiere dentro de la dieta habitual bebidas endulzadas, como leche chocolatada o saborizada, leche con azúcar agregada, gaseosas o jugos.

"Empieza la Semana Mundial de la Lactancia Materna y es preocupante el impacto de la alimentación en los menores de 2 años en la Argentina", dijo María Alejandra Buiarevich, miembro de la Comisión de Lactancia de la SAP.

Sobre el informe, señaló que, frente a la epidemia de obesidad "la diversidad alimentaria, sobre todo con el consumo de frutas y verduras, es casi nula o pobre en los chicos. Hay un alto contenido de hidratos de carbono, bebidas dulces y alimentos no saludables ofrecidos por las familias, en una dieta no equilibrada. Es necesario insistir en reemplazar esos productos con más frutas y verduras y que la hidratación sea con agua". Al iniciar la alimentación complementaria a los 6 meses, según continuó, "es toda la familia la que tiene la responsabilidad de cuidar la alimentación de los más pequeños", junto con el profesional de cabecera.

También reforzó, a partir de los resultados, que los profesionales de la salud deben "acompañar la indicación de sostener la lactancia exclusiva por seis meses" y "conocer el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna", que prohíbe la promoción y publicidad de fórmulas infantiles. "Los más difíciles de convencer son los profesionales", respondió la pediatra sobre el alto porcentaje de uso de esos productos en los primeros 6 meses por indicación médica. •



Muchos usuarios estuvieron horas haciendo fila y sin explicaciones

RICARDO PRISTUPLUK

## Pasajeros varados por un problema de sistemas de Aerolíneas Argentinas

TRANSPORTE. Entre las 3 y casi el mediodía, colapsaron los servicios previstos; enojo entre los usuarios y reprogramaciones

#### Luján Berardi LA NACION

Las filas en el Aeroparque porteño eran interminables ayer por la mañana. Trabajadores del sector llamaban a la gente de distintos vuelos para que se acercara a los mostradores, intentaban poner orden y brindar información. Mientras Ignacio, de 61 años, esperaba su turno, contó que la intención era viajar con su esposa a Chile para visitar a su hija. Se iban a quedar allá cuatro días, pero dada la cancelación, es probable que terminaran siendo menos.

Estaba en el aeropuerto desde las 4.30. "Empezaron a decir que había demoras. Después dijeron que se quedaron sin sistema, que se podía cancelar o reprogramar. Esperamos media hora más hasta que se canceló. Y de ahí en más, todo un caos", detalló.

Era el mediodía, las fallas habían comenzado el lunes, y, con cientos de personas afectadas y haciendo la misma fila, no se sabía cuánto más se iba a demorar la situación. "También nos dijeron que iban a llegar mails, pero no llegó nada", se lamentó.

Desde ayer por la madrugada, los vuelos de Aerolíneas Argentinas registraron demoras y cancelaciones por la caída de su sistema interno, principalmente para el embarque. Afectó las operaciones aéreas de la compañía desde las 3.30, según pudo saber la NACION. El problema se replicó en gran parte de los aeropuertos del país. Casi seis horas después, poco antes de las 9, la empresa confirmó que ya había solucionado el problema. Para el mediodia, informó que operaba "normalmente y buscando la mejor solución posible para cada pasajero".

Isabel, que viajaba con el esposo a Neuquén, en donde viven, contó que su vuelo salía a las 8, pero cuando llegaron el sistema ya se había caído, por lo que les dijeron que debían reprogramar, verbo que se repitió en todos los casos. Federico Ciani, de 29 años, llegó al aeropuerto a las 6 con su pareja. Tenían un vuelo a las 8.10 a Posadas, a donde iban a pasar unos días de vacaciones. "Hicimos el check in normal y cuando subimos para embarcar empezó a aparecer en la pantalla 'vuelo demorado'. Para las 8.20, que tendríamos que haber salido, nos confirmaron que se canceló", explicó a LA NACION.

Los operarios les dijeron que tenían que escanear un código QR para gestionar la reprogramación. "Se ve que está colapsado", estimó. "Después, hablando con otra gente, nos decían que el sistema estaba colapsado desde la l. Pero cuando despaché la mochila, la chica del mostrador no hizo nada", siguió.

## Suerte dispar

"Más allá de que no era lo que esperaba, quedé conforme porque bueno, es mañana [por hoy] a la misma hora. Seguro nos quedemos por acá haciendo tiempo acá, porque tuvimos que despertarnos a las 3 para venir", dijo.

También remarcó que, aunque Aerolíneas Argentinas reprogramaba vuelos, eran personas que esperan su turno que no todas tenían la misma suerte, ya que a medida que se llenaba un avión, se atrasaba más la fecha de partida.

Gabriela era una más entre los cientos de personas que seguían haciendo fila. Esperaba novedades sobre el vuelo a Neuquén que debía tomar más temprano: "Estoy desde las 7. El pasaje era para las 8, y el embarque, 7.15. Viajo por trabajo. Primero dijeron que estaba demorado por problemas en el sistema. Había gente esperando desde las 3.30 sin noticias. Y a las 9 dijeron que los vuelos a partir de las 3 a las 9 se cancelaban".

Hacía una hora y media que había bajado desde la zona de embarque a hacer la fila para que le dieran información. "No sé si me van a reconocer ahora el gasto del hotel que perdí", agregó. A ella le dijeron que se comunicara a un teléfono 0800, pero nadie respondía. No le enviaron QR ni mails, aunque anteayer le llegó la reprogramación de otro vuelo que debía tomar la semana que viene. "Tengo que ir a trabajar. Si no llego, no cobro, porque soy autónoma", concluyó.

Paola tuvo más suerte. Viajaba con sus padres a Bahía Blanca, que viven en Tornquist, y los iba a acompañar. Ellos no tuvieron la misma demora, porque el vuelo estaba programado para después de las 9. "Teníamos pasaje para las 12.15, y cuando fuimos a buscar el boarding pass nos dijeron que estaba reprogramado para las 16.40", dijo.

Según un comunicado previo de Aerolíneas, la compañía sufrió una caída general en sus sistemas, por lo que las operaciones estaban momentáneamente afectadas. "Esta falla se originó en el data center de Ezeiza, donde se está trabajando para aplicar una solución lo antes posible", agregó la compañía.

"Los vuelos de cabotaje con horario de partida hasta las 9 serán cancelados o demorados. Los vuelos internacionales y regionales con regreso a la Argentina su salida será demorada", agregó Aerolíneas Argentinas. Y se indicó que los usuarios que hubieran sufrido modificaciones en su itinerario podían gestionar un cambio a través de la web http://aerolineas.com.ar o de la aplicación.

Fuentes de Aerolíneas Argentinas explicaron ayer por la tarde que la falla en los sistemas fue "consecuencia de una actualización defectuosa realizada por un proveedor externo". Indicaron, además que los equipos técnicos de la compañía "continúan investigando el hecho para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder". Previo a este suceso durante julio, se recordó, Aerolíneas Argentinas venía sosteniendo su "puntualidad en el 87% devuelos" y mantenía un "factor de cumplimiento de 99,7%". •

## Dos expertos en el mar y la atmósfera ganaron el Premio Bunge y Born

CIENCIA. Piola obtuvo el máximo galardón; Rivera, el Estímulo 2024; se entregarán el mes próximo

La Fundación Bungey Born anunció los ganadores de la nueva edición de sus premios a la investigación científica, que, este año, distingue el trabajo en las Ciencias del Mar y la Atmósfera. El jurado internacional concedió a Alberto Piola el Premio Fundación Bunge y Born 2024, el máximo galardón, y a Juan Rivera, el Premio Estímulo 2024. La entrega será el 9 de septiembre en la Sala Argentina, en Sarmiento 151 de esta ciudad.

"La comunidad científica de la Argentina que trabaja en estos temas es reconocida internacionalmente por la profundidad y calidad de sus investigaciones", destacó el presidente del jurado, Gustavo Ferreyra, director del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic-Conicet), en Tierra del Fuego. A través de las Ciencias del Mary la Atmósfera, los investigadores pueden monitorear y pronosticar el comportamiento de los océanos y la atmósfera, lo que desde la fundación calificaron como "una tarea insoslavable v urgente frente a los actuales problemas del cambio climático".

Al fundamentar la elección entre los candidatos al premio mayor, el jurado indicó que "se trata del oceanógrafo físico más reconocido en la Argentina y ampliamente reconocido en el mundo".

Destacaron, a la vez, "su liderazgo y su compromiso con el fortalecimiento de las ciencias del mar en la Argentina, la red de colaboradores de la región que supo creary hacer crecer con el tiempo el reconocimiento de la comunidad cientifica internacional y el hecho de haber formado y continuar con la formación de discípulos en oceanografía en la Argentina, que actualmente consolidan la masa crítica de oceanógrafos en el país".

Entre sus investigaciones en esa vasta trayectoria, ampliaron que su trabajo más destacado es en lo que se considera uno de los frentes más importantes de la plataforma del Océano Atlántico Sudoccidental. "Se trata de un detallado análisis de información hidrográfica histórica que resulta de gran relevancia dado que, por primera vez, puso de manifiesto la conexión entre la circulación de la región costera de Sudamérica con el océano profundo", precisaron en un comunicado.

"Este estudio ayudó a explicar la variabilidad en la distribución de diversas especies marinas, que van desde los microorganismos hasta el tope de la trama trófica marina, y el impacto de esta región en la circulación oceánica y el clima regional y global", continuaron.

A partir de 2000 y durante 22 años, codirigió proyectos internacionales con equipos del país, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay a través de los que surgieron redes de colaboración entre instituciones e investigadores hasta permitir cumplir campañas oceanográficas que aportaron datos de interés estratégico para la región.

"Fue pionero en la producción de información que involucra el acoplamiento entre el océano y la atmósfera, como el Surface Ocean-Lower Atmosphere Study (Solas) –agregaron–. Este programa fue el primero de gran envergadura para mediciones de los flujos de CO, (dióxido de carbono) entre la

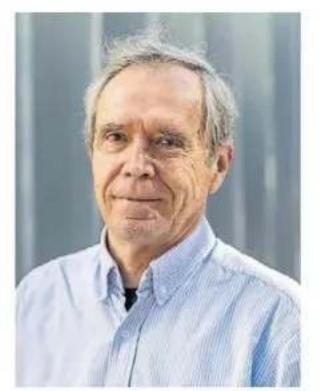

Alberto Piola



Juan Rivera

atmósfera y el océano en la región, que permitió crear la base de datos regional sobre estos flujos más importante y producir numerosas publicaciones y tesis doctorales".

Rivera, también doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, es un referente en el estudio de la variabilidad climática y el cambio climático. La justificación del jurado para darle el Premio Estímulo menciona "su destacada labor científica, al impacto regional y local que revisten sus investigaciones, a las líneas de investigación océano-atmósfera, a su capacidad para interactuar con diversos investigadores, tanto a nivel nacional como internacional, y a su participación activa en varios paneles internacionales".

Al enumerar sus aportes en la carrera científica señalaron entre los "más relevantes" los referidos a las sequías hidrológicas y su impacto en la disponibilidad de agua para Cuyo y el norte de la Patagonia, indispensable para el futuro de las actividades productivas. "Por uno de sus últimos artículos-agregaron-, se conoció que las olas de calor extremas que se registraron en el verano de 2022-2023 en el centro de la Argentina podrían atribuirse en gran parte al cambio climático antropogénico (actividades producidas por el ser humano)".

Rivera es reconocido por su estudio en Mendoza sobre la factibilidad del sistema "siembra de nubes" para provocar lluvias por el uso de sustancias químicas. En esa provincia, el fin del uso de ese recurso apunta a mitigar los costosos daños que ocasiona la caída de granizo en la siembra vitivinícola.

Los ganadores, como en cada edición de estos premios Bunge y Born, surgen de un proceso de evaluación que comienza con la elección de ternas para cada categoría que realiza un Comité de Selección. El jurado, científicos de centros de referencia de país y del exterior, tiene la última palabra. •

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### PROGRAMA EDUCATIVO

## Un minuto en el espacio

En el marco de la muestra Gyula Kosice. Intergaláctico, el Malba y el Planetario Galileo Galilei celebran el centenario del nacimiento del artista con el programa educativo "Un minuto en el espacio", que propone integrar el arte y la ciencia como herramientas pedagógicas. Las instituciones interesadas deben inscribirse en el sitio www.malba.org.ar.

## Ensayo visual: el arte de llorar en la historia, de la antigua China a la actualidad

VIÑETAS. La ilustradora argentina residente en Nueva York que firma sus trabajos como "Pepita Sandwich" investigó la sociología de las lágrimas y creó un libro en clave de cómic

#### Cecilia Martínez

PARA LA NACION Semanas atrá

Semanas atrás, una imagen dio la vuelta al mundo. Tras resultar lesionado en la Copa América, Lionel Messi salió de la cancha, arrojó un botín, se sentó en el banco y lloró. Las lágrimas desmitificaron al ídolo y esa poderosa manifestación invitó a reconsiderar las percepciones más generalizadas sobre el llanto. Con similar espíritu, la ilustradora argentina afincada en Nueva York Pepita Sandwich creó una obra única en clave de cómic, El arte de llorar. El poder sanador de las lágrimas (Lumen, \$26.999), un ensayo gráfico que sugiere que el llanto no es una debilidad, sino una respuesta humana y de conexión para ser celebrada y comprendida.

A través del dibujo, de investigaciones y reflexiones personales, la autora explora las distintas facetas y significados que ha tenido el llanto en diversas culturas y períodos. Se sumerge en la ciencia, la historia y la sociología de este accionar y revela que "el llanto no siempre fue tabú: en la antigua Grecia, se lloraba por placer", menciona.

¿Qué creían los egipcios, los incas o los aztecas sobre el llanto? ¿Qué han postulado sobre el tema Charles Darwin o Roland Barthes? ¿Qué significados ha dado William Shakespeare al llanto en sus obras y cuáles han sido las "instrucciones para llorar" de Julio Cortázar? La artista visual cuyos trabajos se encuentran en The New York Times, Vogue, The New Yorker y The Washington Post responde con elocuencia gráfica, revelaciones, datos y humor a estos y otros interrogantes en un libro que es el resultado de tres años de investigación.

Las lágrimas han tenido significados diversos a lo largo del tiempo: las de la diosa egipcia Isis inundaban el Nilo simbolizando la fertilidad; en la antigua China, eran parte de espectáculos estéticos, y en las religiones monoteístas son vistas como signos de devoción y autenticidad espiritual. En la Edad Media, se consideraban un fluido potente para curar infecciones y liberar almas del Purgatorio, mientras que en Inglaterra todavía se puede contratar a actores que lloran profesionalmente para interpretar a un primo u otro familiar e incrementar el número de invitados a un funeral.

¿Cuántos tipos de lágrimas hay y por qué son saladas? ¿Cómo conseguir lágrimas naturales al instante? ¿A qué trucos recurren los actores para provocar un llanto creíble?

# TIENE EFECTOS CALMANTES. \* ES UNA MANERA DE FEDIR AYUDA Y OBTENER APOYO DE LOS DE MÁS, SIN SIQUIENA PEDIALOS. \* LIBERA ESTRESORES Y TOXINAS. \* TENE EFECTOS PARA MEJORAR EL SUEÑO. \* MANTIENE LOS OJOS LIMPIOS. \* PODRÍA DARLE UN IMPULSO A TU ESTADO DE ÁNIMO. \* AYUDA A RECUPERARSE DEL DUELO. \* RESTAURA BALANCE EMOCIONAL. \* PUEDE EXPRESAR AMOR PROFUNDO. \* PUEDE AYUDANTE A CONECTARTE CON EL ARTE.

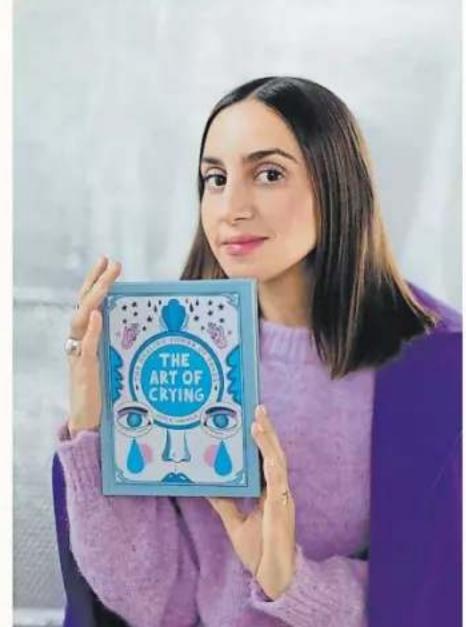

En El arte de llorar, la ilustradora argentina recorre la historia desde la antigüedad GZA FLORENCIA ALVARADO

¿Qué es un lacrimatorio y cuál es el origen de la frase "lágrimas de cocodrilo"? ¿Qué se sabe del tema desde la psicología y qué comparten la risa y el llanto? A lo largo de varios capítulos, Sandwich construye su ensayo-diario, un ida y vuelta entre información obtenida de fuentes académicas junto a su propia experiencia con el llanto.

"Los humanos somos la única especie cuyas lágrimas pueden ser provocadas por sentimientos, yver a alguien más llorando activa las mismas áreas neuronales del cerebro que se activan cuando uno llora", señala la autora, y agrega: "Llorar sigue siendo un tabú en la sociedad. ¿Por qué es considerado algo malo? ¿Qué significa llorar y por qué tratamos de ocultar nuestras lágrimas con tanta frecuencia?".

En el siglo XVIII, las novelas románticas pusieron en evidencia la capacidad del lector de tener empatía frente a historias ajenas, realistas o ficticias. El escritor Jean Jacques Rousseau recibía correos de fans que hablaban de cómo los lectores lloraban con algunas de sus novelas sentimentales, como Julie o La nueva Eloísa.

El arte de llorar se divide en cinco capítulos que tratan sobre la ciencia del llanto, su concepción y simbologías en distintas culturas y religiones, las "lágrimas de cocodrilo" (con menciones a personas tradicionalmente contratadas para llorarya películas para mirar "cuando necesitás un buen llanto, como *Tie*nes un e-mail, El viaje de Chihiro o Ladrones de bicicletas); las lágrimas en la literatura, el arte y los memes; el llanto visto según los roles de género; el existencialismo; las razones por las que quizás una persona no es capaz de llorar; el duelo, y el poder de la empatía.

Autorretratos guiando narraciones, cuestionarios del llanto y frases que invitan a repensar el propio vínculo con las emociones a lo largo de las distintas etapas de la vida también recorren las páginas del libro, en el que se recuerda que existen tres tipos de lágrimas, como indica la ciencia: "las basales (que mantienen los ojos lubricados y hacen posible la visión), las reflejas (que resultan de la irritación de los ojos) y las emocionales. La mayoría de los investigadores creen que estas últimas son exclusivas de los seres humanos", escribe la autora.

La idea de crear un ensayo surge cuando la ilustradora se muda a Nueva York. "Siempre lloré mucho, lloraba por absolutamente todo: tristeza, enojo, frustración y felicidad. En 2017 viajé a Estados Unidos para hacer un máster en cómics en The Center for Cartoon Studies, una universidad de arteen un pueblo pequeño del estado de Vermont, y en 2019 me fui a Nueva York. El primer día de 2020 me encontré sola llorando en un departamento vacío y la situación me resultó un tanto ridícula y trascendental, entonces la dibujé en midiario. Ese fue el momento en que decidí empezar un diario de lágrimas y comenzar a investigar el llanto humano", contó a LA NACION.

"El libro es un ensayo visual, que es un formato muy poderoso porque las imágenes no se conforman con ser ilustraciones de los textos o traducciones visuales: aportan un nuevo sentido y expanden la metáfora. Mi trabajo se caracteriza por el color y, si bien en un principio había pensado en usar una paleta de solamente tonos azules, fueron apareciendo más colores y se fue ampliando la gama -explicó-. El título surge del capítulo de las lágrimas en el arte, ya que también hacía eco del formato ilustrado. Llorar es un arte porque es una forma de expresión, quizás la más visual y metafórica que tenga nuestro cuerpo. Cuando lloramos, enviamos una señal activa de ayuda y conexión a las personas que tenemos cerca, en ese sentido el arte también une y comunica emociones".

Autora de Diario de supervivencia (2016) y Las mujeres mueven montañas (2019), Josefina Guarracino (su nombre real) prepara un próximo libro y trabaja en una instalación interactiva que se podrá visitar en Nueva York y Palma de Mallorca. •

## Alerta de la Academia por "persecución" a María O'Donnell

comunicado. La ANP rechazó una "campaña" en redes sociales

La Academia Nacional de Periodismo (ANP) emitió ayer un comunicado en el que "rechaza de manera categórica la insistente campaña de persecución, calumnias e insultos a la que está siendo sometida en las redes sociales la académica María O'Donnell". La entidad alerta: "Los autores de tal hostigamiento son simpatizantes del gobierno del presidente Javier Milei y algunos colegas".

Con la firma del presidente de la ANP, Joaquín Morales Solá, y de la secretaria académica, Silvia Naishtat, el comunicado dice: "Preocupa sobre todo que se estén difundiendo datos personales de María O'Donnell, y llama la atención que se hayan reproducido, editadas y con frases sacadas de contexto, supuestas entrevistas en medios audiovisuales de hace más de 30 años. Ya hemos vivido en años recientes el método de los oficialismos de hurgar en el pasado y cambiarlo para descalificar a periodistas críticos o independientes. No debería repetirse ese lamentable pasaje de la historia de la democracia argentina. Por eso, precisamente, en la última reunión plenaria de la Academia se encomendó a la Comisión Directiva que se reuniera con el vocero presidencial, señor Manuel Adorni, para plantearle estos problemas del periodismo. El señor Adorni prometió dos veces que fijaría la fecha de la reunión, que aceptó en el acto sin mayores precisiones. Nunca, hasta ahora, comunicó una fecha para esa reunión. La Academia ratifica su decisión de promover un diálogo serio y respetuoso entre los protagonistas de la vida nacional, incluido el periodismo, aun cuando existan razonables disensos políticos o ideológicos". •

## CHARLA

#### La Chola Poblete, de Venecia al microcentro

A propósito de su exitosa participación en la edición actual de la Bienal de Venecia, donde fue elegida como la artista contemporánea del año, La Chola Poblete dialogará hoy, a las 19, en Arthaus (Bartolomé Mitre 434) con la curadora Federica Baeza y la periodista Matilde Sánchez. Una desus obras permanecerá exhibida en el espacio del microcentro durante agosto. El sábado, de 18 a 21, se presenta la obra de realidad virtual Las formas del laberinto y sus maquinas, de Dólores Cáceres junto a El Piyi y Diazckovi. Gratis. •

## SEGURIDAD

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### LOMAS DE ZAMORA

## Motochorros mataron a un policía

Un oficial de la Policía de la Ciudad fue asesinado en la madrugada de ayer por delincuentes que lo interceptaron en el partido bonaerense de Lomas de Zamora con la intención de robar la moto en la que circulaba. Dos motochorros sorprendieron y balearon mortalmente a Juan Manuel Castelli, de 41 años, que formaba parte de la Dirección de Alcaidías de la fuerza de seguridad porteña.

## La abuela de Loan deberá dar su testimonio por llamadas y mensajes borrados

**CORRIENTES.** Catalina Peña fue citada a declarar como testigo para aclarar dudas de los investigadores; Macarena, la hija de Laudelina, también tendrá que presentarse en el juzgado



Catalina Peña, comprometida por la información de su celular



Un testigo señaló una extraña frase de Macarena Peña

Tras 49 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la investigación se centró sobre la familia del niño visto por última vez el 13 de junio pasado en el paraje Algarrobal, en Nueve de Julio, Corrientes. La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo citó a declarar a la abuela paterna, Catalina Peña, y a una prima del chico, Macarena Peña, hija de Laudelina Peña, detenida e imputada por "sustracción y ocultamiento" del menor.

Catalina Peña fue la anfitriona del almuerzo donde Loan, de 5 años, fue uno de los comensales. Bajo juramento de decir la verdad, la abuela del niño deberá dar una explicación mañana sobre las 166 comunicaciones que tuvo su línea telefónica el día de la desaparición de su nieto y por qué se eliminaron del historial del móvil 34 llamadas.

"Citar a comparecer como testigo, en su domicilio en razón de la edad, a Catalina Peña para el viernes 2 de agosto de 2024 a partir de las II horas, con fecha supletoria para el lunes 5 de agosto de 2024", según la resolución de la jueza federal Pozzer Penzo en la que resolvió citar a la abuela de Loan y a la que tuvo acceso LA NACION.

La Justicia intenta establecer por qué hubo tantas comunicaciones en su teléfono celu-

lar el jueves 13 de junio pasado. Sobre las comunicaciones elimi-

nadas, un detective que participa de a investigación dijo a LA NACION: "No creemos que haya sido la abuela de Loan la persona que borró el registro de comunicaciones. Alguien lo hizo por ella".

La magistrada también citó como testigo a Macarena, una de las hijas de Laudelina Peña, tía de Loan. La joven estuvo en el almuerzo. También, se especula, le preguntarán sobre tres comunicaciones que se registraron en su teléfono celular el 13 de junio pasado entre as 13.09 y 14.28, que tuvieron una duración de entre 18 y 20 minutos cada una.

Loan desapareció a las 13.52, según el expediente judicial. Macarena siempre sostuvo que después de almorzar se fue a dormir la siesta y que la despertaron para buscar a su primo cuando nadie lo podía encontrar después de haber ido a buscar frutas con Bernardino Benítez, pareja de Laudelina; Mónica Millapi, Daniel Ramírez (los primeros detenidos del caso) y cinco niños.

Además, en las últimas horas se conoció la declaración de un testigo que también puso el foco en la joven. Se trata de Agustín Ybarra, empleado administrativo de la Municipalidad de Corrientes, asistente del concejal Ricardo "Palito" Torres, y

chofer del auto en el que Laudelina y su hija Macarena viajaron desde Nueve de Julio hasta la ciudad de Corrientes, donde la tía de Loan declaró en la Fiscalía de Investigaciones Complejas y denunció que su sobrino había sido atropellado la tarde misma de la desaparición por la camioneta Ford Ranger blanca que conducía el capitán de navío Carlos Guido Pérez, a quien acompañaba su esposa, la ahora exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.

Después, en una ampliación de su declaración indagatoria, Laudelina pidió perdón por mentir y sostuvo que la idea de que ella dijera que Loan había sido atropellado había sido de su abogado, José Fernández Codazzi, que le pagaron 50.000 pesos para que impulsara esa hipótesis y que estuvo amenazada.

El lunes pasado, en su declaración testimonial, Ybarra negó haber percibido que Laudelina o su hija estuvieran sometidas a algún tipo de coacción o amenaza y afirmó que tampoco vio ni escuchó que les ofrecieran dinero u otra cosa para declarar.

A Ybarra le preguntaron si sabía de "una supuesta oferta de dinero y bienes inmuebles y muebles, realizado a Laudelina Peña y su hija Macarena y si fue entregado en su

## DÍAS DECISIVOS PARA LOS

SOSPECHOSOS

En los próximos días, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, deberá definir la situación procesal de los siete sospechosos que se encuentran detenidos bajo la imputación de sustracción y ocultamiento -en diferentes grados de participación-de Loan Danilo Peña. En esas condiciones se encuentranel capitán de navio retirado Carlos Pérez, su esposa, María Victoria Caillava, que era funcionaria en Nueve de Julio en el momento de la desaparición del chico de cinco años; Laudelina Peña, tía paterna del menor, su pareja, Antonio Bernardino Benítez; Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Carmen Millapi, yel comisario Walter Maciel. Esos sospechosos fueron indagados y están detenidos en los complejos carcelarios ubicados en la localidad salteña de Güemes, Resistencia, Ezeiza y Marcos Paz, bajo supervisión del Servicio Penitenciario Federal.

presencia, en caso negativo si sabe dónde la realizaron" para sostener la declaración del supuesto atropellamiento.

El testigo respondió: "No, para nada. Supe después lo que difundieron los medios [que Laudelina fue obligada a decir que Loan fue atropellado]. Delante de mí, jamás".

También le preguntaron si escuchó por comentarios de Laudelina Peña o de su hija Macarena, mencionar haber recibido ofertas de dinero para hacer una declaración falsa en esta causa. "¿Escuchó alguna conversación en el vehículo que pudiera corroborar la situación?", le consultaron al chofer. Y él respondió: "No, del ofrecimiento de dinero nunca escuché. Lo que escuché que la chica le dijo a la madre 'no te olvides de decirle-supongo que cuando declaraba-que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás'. Eso me acuerdo patente".

#### Dos fiscales, ante la jueza

Un día antes de conocerse la citación a la abuela paterna y a una de las primas de Loan, la jueza federal de Goya había levantado el secreto de sumario y se informó sobre otras dos importantes citaciones para declaraciones testimoniales: fueron convocados los dos fiscales correntinos que estuvieron al frente del caso mientras la búsqueda del chico se mantuvo en el fuero provincial.

Pozzer Penzo decidió citar a prestar declaración testimonial a los fiscales del Ministerio Público de Corrientes Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, funcionarios que tuvieron a su cargo la investigación de la desaparición del niño de cinco años hasta que declinaron la competencia al entender que se estaba ante un posible caso de "trata de personas".

La magistrada hizo lugar a un pedido del fiscal federal de Goya Mariano de Guzmán y de sus colegas Marcelo Colomboy Alejandra Mángano, a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), quienes quedaron a cargo de la investigación después de que el Ministerio Público de Corrientes sostuviera la hipótesis de que Loan había sido capturado con fines de explotación, lo que los llevó a proponer el cambio de fuero.

Además, en la resolución que convoca a los primeros investigadores al caso a dar sus declaraciones como testigos, la jueza solicitó a Castilloy Barry que "tengan a bien remitir, si tuvieran en sus dispositivos móviles u otros soportes digitales, videos, audios de entrevistas, que hayan podido recolectar en el cumplimiento de sus tareas, teniendo en cuenta las posibilidades que brinda el nuevo Código Procesal Penal de Corrientes para ser agregada a la causa".

Castillo cumple funciones en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Goya y Barry conduce la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) del Ministerio Público de Corrientes.

Entre los detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan-según la calificación sostenida por la Justicia Federal- figura el comisario Walter Maciel, el oficial correntino que estaba a cargo de la búsqueda en Nueve de Julio.

## Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarietas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ARCE, Alejandro, q.e.p.d., 31-7-2024. - Susana Santamarina y tus hijos Ale y Solange, Wences y Majo, Juan y Sole, María y Máximo, Gonzalo y Silvina, Camila y Santiago, Sebas y Flor y tus 25 nietos te recordaremos siempre por tu fuerza y generosidad. Sabemos que ya estás en brazos de la Virgen. Te despediremos en la Capilla San Ramón, Tandil.



ARCE, Alejandro, q.e.p.d. -Susana Santamarina y sus hijos Pablo y Mariana, Diego y Fernanda, Juancete y Martina, Santiago e Isabel y sus 11 nietos Uriburu te despedimos con mucho cariño y oraciones.



ARCE, Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana Cecilia y Roberto Jordan, sus sobrinos Junior y Ceci, su ahijada Mercedes y Juan, Vale y Luis y sus sobrinos nietos despiden a Ale con el cariño de toda una vida compartida.



ARCE, Alejandro, q.e.p.d. - Su hermano Oscar Manuel y Silvina, Manolo, Toti, Santiago, Vero, Flo, Agus, Marcos y familia acompañan a sus hijos y a Susanita, rogando una oración por su alma y pidiéndole a la Virgen que lo tenga en sus



ARCE, Alejandro. - María Rosa Sarrabayrouse acompaña a sus hijos, hijos políticos y nietos en estos momentos tan tristes y ruega una oración en su memoria.



ARCE, Alejandro. - Sus amigos de toda la vida: Roberto Condomí Alcorta, Sergio Pustilnick Colombres, Jorge Pegoraro y Emilio y Fernando Fernandez Madero lo despiden con mucha tristeza.



ARCE, Alejandro, q.e.p.d. -Sus amigos Maria y Enrique Santamarina lo despiden con mucho cariño y abrazan a Susanita y familia, pidiendo oraciones en su memoria.

DOMINGUEZ, Carlos Alberto. - Con profundo pesar lo despedimos. Fue un ejemplo de generosidad, bondad y honestidad, valores que guiarán a todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. A lo largo de su vida, dedicó su tiempo y esfuerzo a su familia y trabajo. Su generosidad no tenia limites; siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban, ya sea con una palabra amable, un consejo sabio, o un gesto desinteresado. Su bondad se reflejaba en cada acto, inspirando a todos a ser mejores personas. Su honestidad era la piedra angular de su vida, ganándose el respeto y admiración de todos. Descansa en paz. Tu amor y tus valores perdurarán en nosotros para siempre. Lo despedimos hoy, 12.45 hs., Jardin de Paz, Luján, Acceso Oeste, Km. 58.5. Delia, Alberto, Lucía, Maria Paz y Charo.

DOMINGUEZ, Carlos Alberto. - Con gran tristeza, la familia Dominguez lo despide. Fue un hombre generoso y amable, conocido por su integridad y honestidad, que siempre ofreció su apoyo incondicional a quienes lo rodeaban. Su legado de bondad y valores sólidos será recordado por sus familiares y amigos. Su alegría v su sabiduría serán extrañadas por todos. Haremos todo lo posible por honrar su memoria continuando con los valores que él nos inculcó. Lo despedimos hoy, 12.45hs, Jardin de Paz, Lujan, Acceso Oeste Km 58,5. Adriana, Eduardo, Pepe, Cristina, Juan Gabriel, Mariana, Mery, Marianela, Jose Alberto y Fernando.

DOMINGUEZ, Carlos Alberto. - Con profunda tristeza, Productos Venier informa el fallecimiento de su querido socio fundador. Su visión, dedicación y pasión fueron fundamentales para el éxito y crecimiento de nuestra empresa, y su legado perdurará en cada rincón de nuestra fábrica. Su ejemplo nos motivó a dar siempre lo mejor de nosotros en cada tarea, y su legado seguirá guiándonos en nuestros propios caminos profesionales. Lo despedimos hoy, 12.45hs, Jardin de Paz, Lujan, Acceso Oeste Km 58,5.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 30-7-2024. - Su mujer Elena Blomberg de Esteves junto a sus hijos Ricardo, Sol e Ignacio, sus nueras Haydée y Mariana y sus nietos Aaron, Bradley, Bernardita y Luna despedimos a nuestro queridisimo Ricardo y cariñoso Belito con el inmenso amor de siempre y para siempre. Sus restos serán inhumados hoy, a las 11, en el cementerio Parque Memorial.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 30-7-2024. - Sus hermanos Siomara Esteves y Javier Esteves y Maria Julia Silva y su sobrino Agustin Blanco Esteves lo despiden con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria. Te vamos a extrañar, hermano.



ESTEVES, Ricardo. - Te despedimos con mucho dolor y abrazamos con amor a nuestra querida hermana y toda su familia. Eddie, Tessy, Patricio, Angeles e Ines Blomberg.



ESTEVES, Ricardo. - Eddie Blomberg y sus hijos Eduardo, Martin, Ezequiel y Santiago despiden con profundo dolor al querido Ricardo.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Tessy Blomberg de Pèrés y sus hijos Dolores, Fernando y Sofía despiden con amor a Ricardo y abrazan a la querida familia Esteves.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Norah Hojman participa con mucho dolor su fallecimiento y abraza con mucho amor a su familia.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Tide v Alberto Hojman (as.) participan con profundo dolor su fallecimiento.

ESTEVES, Ricardo - Ana Domínguez acompaña a Elena en su dolor y despide a quien trabajó tanto por el arte latinoamericano.



ESTEVES, Carlos Ricardo, falleció el 30-7-2024. - El directorio de IRSA Inversiones y Representaciones lamenta su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momen-



ESTEVES, Carlos Ricardo, falleció el 30-7-2024. - La Fundación Foro Llao Llao lamenta la partida de uno de sus fundadores, recordando por siempre sus enseñanzas.



ESTEVES, Carlos Ricardo, falleció el 30-7-2024. - Mariana y Eduardo Elsztain lamentan profundamente su fallecimiento, acompañando a Elena e hijos en este momento de do-



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Su amigo Carlos Angel Mendez lo va a extrañar mucho y acompaña a su familia con cariño en este triste momento.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Lo despedimos con tristeza. Nanes y Luis Otero Monsegur, y Florencia y José Brea.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Querido amigo, con enorme tristeza te despedimos, recordando con alegria tan lindos momentos compartidos. Descansa en paz. Abrazamos con amor a Elena, sus hijos y sus queridos nietos. Carlitos y Pompi Fontán Balestra.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 30-7-2024. - La familia Scalesciani - Priu participa su fallecimiento, lo despide con pesar y acompaña a sus seres queridos con afecto.

ESTEVES, Ricardo. - Daniel y Alejandra Novegil despiden con profundo dolor a su querido amigo Ricardo y acompañan a su esposa Elena y a sus hijos Ignacio, Richie y Sol en este triste momento.



ESTEVES, Ricardo. - Jorge y Mónica Aufiero participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.



ESTEVES, Ricardo. - Ubaldo y Laura Aguirre lo despiden con gran tristeza y afecto y acompañan a Elena en su dolor.

ESTEVES, Ricardo. - Despedimos con inmensa tristeza a Ricardo y acompañamos a Elena e hijos en este triste momento. María A. Tassara e Iván Robredo.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d., 30-7-2024. - Hugo Sauré, María Marta Z. de Sauré y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Ricardo y ruegan una oración en su memoria.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Silvia Paz Illobre y Eduardo R. Orteu (as.) lamentan profundamente su partida y abrazan con cariño a Elenita, hijos y familia.

ESTEVES, Ricardo. - Con gran tristeza despido a mi querido amigo Ricardo y acompaño a su familia en este momento tan difícil. A lo largo de los años Ricardo fue mi maestro, consejero y una fuente constante de consulta. Su generosidad infinita y disposición para compartir su sabiduría dejaron una huella imborrable en mi vida. Te extrañaré profundamente, querido amigo. Que descanses en paz. Charlie Braun (a.).



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 30-7-2024. - Cristiano Rattazzi y familia acompañan con dolor la pérdida del querido Ricardo y se sienten cerca de su familia en este triste momento.



ESTEVES, Ricardo. - Enrique y Lucy Pescarmona y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Charlie Blaquier y Maria Taquini de Blaquier acompañan con cariño a Elena y familia en este triste momento.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Paolo Rocca participa con tristeza la partida del querido amigo y acompaña a su familia en este triste momento.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Guillo Fornieles y Alejandra Calvo despiden con pena al querido Ricardo y acompañan con mucho cariño a Elena y los chicos, pidiendo oraciones en su memoria.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Eduardo y Eugenia Grüneisen (as.) despiden a Ricardo con mucha tristeza y acompañan a Elenita e hijos en su dolor.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Amparo y Teo Discoli despiden con mucha tristeza a Ricardo. Con toda nuestra admiración y cariño abrazamos a toda su familia.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -El Consejo Empresario de América Latina, CEAL, despide a su fundador y socio honorario. Todos sus socios y amigos lo recordaremos siempre como impulsor y entusiasta promotor de las relaciones entre los empresarios del continente durante los últimos treinta años. Acompañamos a su esposa Elena y a sus hijos en estos tristes momentos.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Silke y Alex Reynal despiden con gran tristeza a su amigo Ricardo con un cariñoso abrazo a Elena y sus hijos.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Johnny Casal y Adela Mackinlay de Casal despiden con mucho dolor a Ricardo, amigo de toda una vida, y abrazan a Elena y a sus hijos Ricardo, Ignacio y Sol y nietos en este momento de enorme tristeza.



ESTEVES, Ricardo. - Matías y Patricia A. de Ordoñez acompañan con cariño a Elenita, hijos y nietos y ruegan una oración en su memoria.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Sus amigos los Gladiadores del TCA lo despiden con mucho cariño. Te vamos a extrañar querido Ricardo.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Lodovico y Adriana Rocca participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan a Elena y a sus hijos Ricardo, Sol e Ignacio en este momento de dolor.



ESTEVES, Ricardo. - José Gerardo Cartellone y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Maria Lujan Sanguinetti y Martin Redrado acompañan a su familia en este dificil momento, lo despiden con tristeza y profundo dolor, ruegan una oración en su memoria.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Alejandro y Teresa Dodero con sus hijos despiden a Ricardo, rogando una oración en su memoria.



ESTEVES, Ricardo. - Amigo, que en paz descanses. Jandy.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Roberto Vivo Chaneton lamenta el fallecimiento de su querido amigo y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.



ESTEVES, Ricardo. - Sonia Decker, Anabella Monteleone y Adrian Gualdoni Basualdo despiden con mucha pena a un gran caballero.



ESTEVES, Ricardo. - Analú y Máximo Bomchil despiden a su amigo Ricardo, compañero de inolvidables viajes y tertulias, con enorme tristeza y acompañan a Elena y sus hijos con todo afecto v cariño.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Felipe A. M. de la Balze (a.) participa con tristeza su fallecimiento, acompaña a la familia y ofrece una oración en su memoria.

ESTEVES, Ricardo. - Profundamente apenado por la pérdida de un viejo y querido amigo de la juventud. Un cariñoso abrazo a Elenita y familia. Jorge De Ridder (a.).



ESTEVES, Ricardo. - Alberto Taquini despide al amigo con

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -El directorio de Banco Hipotecario S.A. participa su fallecimiento, acompaña a su familia y ruega oraciones en sufragio de su alma.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Beatrice y Jorge Hugo Herrera Vegas participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a Elena y su familia con mucho afecto y ruegan una oración en su memoria.



ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Rogelio Pfirter despide con afecto y reconocimiento al querido Ricardo y junto a Isabel acompañan a Elena en este triste momento.

ESTEVES, Ricardo. - Celia Aramburu Blomberg y familia lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Elena y familia con un cariñoso abrazo.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Dora Sánchez v Martin Cabrales acompañan a su familia con todo cariño y ruegan oraciones en su memoria.

ESTEVES, Ricardo. - Jean y Gloria de Ganay y su hija Agustina despiden con gran tristeza a su amigo Ricardo y acompañan a Elena y toda la familia en estos tristes momentos.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Guibert Englebienne y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste mo-

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Juan Eduardo Fleming acompaña con enorme afecto a Elena y a sus hijos en este momento de inmenso dolor. Ricardo fue un gran señor argentino de enorme calidad y su partida, por tratarse además de un ser irremplazable, en sus múltiples e importantes talentos, deja un gran vacío en nuestro país.

ESTEVES, Ricardo. - Patricia Castañeira y Andrew Page despiden con enorme tristeza y oraciones al tan querido Ricardo, y acompañan a Elena y Flia. con mucho cariño.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Carlos Miguens y Antonia Robirosa de Miguens (as.) acompañan con muchísimo cariño a su mujer y a sus hijos en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Lucrecia, Angie y Stefy de Diderot.Art despiden a Ricardo, persona generosa, admirable y adorable, que el camino del arte nos permitió conocer y querer. Su aporte al mismo nos permitirá tenerlo siempre presente.

ESTEVES, Ricardo. - La galeria Maman Fine Art, Daniel Maman y Patricia Pacino de Maman despiden con enorme pesar al excelso coleccionista y al querido amigo, acompañando a su familia en este doloroso momento.

## Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Angela Palacio Posse y Fernando Petrella elevan una oración en su recuerdo.

+

ESTEVES, Ricardo. - Teresa Pérez Quesada; sus hijos Lucho, Patricio, Rosario, Gerónimo, Rodrigo y su nieta Luna Cieza despiden con mucha tristeza a Ricardo y acompañan a Elena y Sol con inmenso cariño.

†

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Luis Pagani y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento, elevando una oración en su memoria.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Santiago y Rita Sánchez Elia
despiden con enorme cariño y
respeto a su gran amigo y
abrazan a Elena y sus hijos en
este momento.

†

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Laura y Diego Félix San Martín despiden con enorme cariño a su muy querido amigo Ricardo y abrazan a Elena, Ricky, Sol, Ignacio y nietos con mucho amor.

†

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Cristina Carlisle y Christie's Argentina despiden con gran tristeza al gran señor, amigo y amante del arte. Acompañamos a Elena, sus hijos y nietos con todo cariño.

†

ESTEVES, Ricardo. - Eva y Santiago Soldati se despiden con inmenso dolor de su muy querido amigo Ricardo y acompañan a su querida Elena e hijos en estos muy tristes momentos.

†

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Gustavo Weiss y Myriam Levi lamentan profundamente su pérdida y acompañan en su dolor a Elena y familia.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Mariel y Norberto Morita (as.) despiden a su amigo Ricardo con mucha tristeza y acompafian a Elena y a sus hijos en su dolor.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Luis y Susana Posse despiden a su viejo y querido amigo y acompañan con todo cariño a Elenita y a sus hijos.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Despedimos con mucho amor
a nuestro amigo, agradeciendo sus grandes enseñanzas y
el lindo recorrido durante tantos años. Eduardo y Elina Costantini.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Fundación Malba, su consejo
de administración, directores
y staff despiden a Ricardo con
afecto, admiración y con profundo agradecimiento. Acompañamos a su mujer Elena,
sus hijos y familia con mucho

ESTEVES, Ricardo. - Querido Ricardo te despido con tristeza, agradeciendo tu generosidad. Acompaño a tu familia en su dolor. Myette Ferreccio.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Alfredo Elgue y Magdalena
Oria de Elgue despiden a Ricardo con tristeza y acompañan con mucho cariño a Ignacio, Mariana y su familia en
este momento de gran dolor.

†

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Jorge y Dolores Bordeu de
Otamendi participan con dolor su fallecimiento y ruegan
una oración en su memoria.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Teresa A. L. Bulgheroni despide a su amigo Ricardo con admiración y agradecimiento y
acompaña a Elena, hijos y nietos con mucho cariño. Ricardo, descansa en paz.

† Bicar

ESTEVES, Ricardo. - Cristina y Alejandro L. de Elizalde acompañan a Elena y familia en este triste momento.

+

ESTEVES, Ricardo. - Inés y Dany Palandjoglou despiden a Ricardo, viejo amigo entusiasta del arte, con mucha pena y acompañan a Elena y sus hijos en este triste momento.

Ť

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Tus amigos del Círculo de Amigos: Alejandro L. de Elizalde, Guillermo Fornieles, Rodolfo Martin Saravia, Alejandro de Anchorena, Maximo Dominguez Alzaga, Ricardo Frers, Roberto García Moritan, Georgie Vartparonian, Alejandro Kenny, Juan Carlos Cornejo, Carlos Oris de Roa. Urbano Diaz de Vivar, Luis María Benvenuto, Rafael Zorraquin, Ricardo Gruneisen, Marcelo Lando, Germán Neuss, José Brea, Guillermo Pando, Santos Uribelarrea, Enrique Duhau, Rodolfo Freyre, Rodolfo Frers, Horacio Herrera, Miguel Sauze, Jorge Maíz Casas, Johnny Casal, Roberto Sambrizzi, Luis Posse, Martin Cabrales, Emilio Dumais, Alejandro Roca, Francisco Correas, Enrique A. Gassiebayle, Alberto Basabilyaso, Marcos de Anchorena, Jean Nelson te despiden con el cariño de siempre y ruegan una oración en tu memoria.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Javier Madanes Quintanilla y Martín Levinas despiden con tristeza a su amigo Ricardo y acompañan a su familia con mucho cariño en este dificil momento.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Ernesto Galperin y Flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Elena y su familia en este
triste momento.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Laura Haber y su hijo Jack lamentan con mucho dolor la pérdida del querido amigo Ricardo y acompañan a la familia con mucho cariño. +

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Silvia y Luis Bameule muy
tristes con su partida acompañan a Elena y familia en su dolor. Se fue una gran persona.
Lo extrañaremos.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Despido con mucho pesar a
Ricardo. Valoro los gratos momentos compartidos. Acompaño a su esposa Elena, y a sus
hijos Ricardo, Sol e Ignacio en
este doloroso momento.
Eduardo Eurnekian.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -El directorio y la sindicatura de S.A. La Nación participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

†

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -María Martha y Dickie Siri despiden al muy querido Ricardo y acompañan a Elena y a sus hijos en este momento tan difícil.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Sergio y Marina Pellecchi abrazana Elena con cariño.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d., falleció 30-7-2024. - Santiago Blaquier y Carolina Eiras de Blaquier participan con gran pena su fallecimiento y acompañan a toda su familia con mucho cariño.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Martin y Hugo Eurnekian participan su fallecimiento y acompañan con pesar a su esposa Elena y a sus hijos Sol, Ignacioy Ricardo.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Domingo y Sonia Cavallo despiden a su querido amigo y
acompañan en su dolor a Elena y a toda su familia.

+

ESTEVES, Ricardo. - Monika P. De Uboldi abraza a Elena y familia con mucho cariño.

†

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Marietta y Jean Nelson lo despiden con tristeza y ruegan oraciones por su memoria.

+

ESTEVES, Ricardo. - Enrique y Mercedes Avogadro lo despiden con gran pena.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -Ana y Pebe Nofal despiden al querido Ricardo con mucho dolor y acompañan a Elena y sus hijos en este triste momento.

+

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. Javier Martinez Alvarez, presidente de Tenaris Cono Sur,
despide con profundo dolor a
su colega en el consejo empresario de América Latina,
acompaña a su familia y ruega
una oración en su memoria.

Marcos y Nunzia Bulgheroni lamentan con gran pesar su fallecimiento, acompañan a su mujer Elena, sus hijos y nietos en este doloroso momento

ESTEVES, Ricardo, q.e.p.d. -

su mujer Elena, sus hijos y nietos en este doloroso momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

FUNES, Fernando. - Carlos y Chuny Anzorreguy, hijos y nietos acompañan a todos los Funes con mucho cariño.

†

GOTELLI, Carolina. - Sus hermanos Luis y Dolores, Ricardo y Mónica, Guillermo y Clara, Elena y Pato, Miguel y Elvira, Mariana y Pepe, Clara y Eduardo, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Iñaki y Trini con mucho cariño.

†

GUGLIELMI, Nilda, q.e.p.d. -Ariel y Silvia Guiance y toda su familia participan con mucha tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

†

GUGLIELMI, Nilda, q.e.p.d. -Mi queridisima amiga, te despido con todo mi cariño y admiración. Patricia O'Donnell.

+

GUGLIELMI, Nilda, q.e.p.d. -La Academia Nacional de la Historia participa el fallecimiento de su distinguida académica de número, profesora e investigadora ejemplar.

†

HUERGO, Horacio C. - Tu esposa Ana Inés, tu hijo Agustin y tus queridas nietas Paz y Sara, te despedimos con mucho cariño, hoy, a las 13, en Jardín de Paz.

+

HUERGO, Horacio C. - Héctor y Ana, Martin y Marta, Jorge y Deborah y Laurita y Quique anunciamos su desembarque del grupo Fratrum. Te deseamos buenos vientos desde Jardin de Paz, a las 13.

+

HUERGO, Horacio C. - Martín y Marta Huergo, Macarena, Pincho, Catalina y Sofia despedimos al querido Horacio con los mejores recuerdos. Rogamos una oración en su memoria en Jardín de Paz, 13hs.

+

HUERGO, Horacio. - Crisa y Cachorro despiden a Horacio, rezando por él. Acompañan a Ana, Agustín y a sus primos Huergo.

..†

HUERGO, Horacio, q.e.p.d., falleció el 31-7-2024. - La comisión directiva y los socios del Club Náutico San Isidro despiden con tristeza a nuestro ex integrante de comisiones directivas y capitán del barco escuela y acompañan a su familia con gran afecto.

+

HUERGO, Horacio, q.e.p.d. -Maitusa Otamendi de Reggi y sus hijos Perico y María Teresa acompañan con enorme tristeza a Ana Inés, Agustín y familia. †

HUERGO, Horacio. - Jorge y Deborah, sus hijos Marcos, Sofi. Delfina y Vicky junto con sus nietos lo despiden con amor y acompañan a Ana y Agustín con mucho cariño.

+

HUERGO, Horacio C., q.e.p.d.
 Raúl y Dolores Paillot, hijos y nietos despiden al querido Horacio y acompañan a todos los Huergo con mucho cariño.

HUERGO, Horacio Carlos, q.e.p.d. - Ricardo (a.) y María Marta Stier y nuestros hijos te despedimos con mucho cariño. Imposible olvidar tu bondad y buen humor. Se nos fue un gran amigo. Acompañamos a Ana, Agustín y a toda la familia Huergo en este triste

+

momento.

KORDICH, Lucía, q.e.p.d. - Su hermano Esteban (Pipi), su cuñada Angélica; sus sobrinos Gabriel, Marcela, Juan Pablo y Ale y sobrinos nietos, junto a Paula, Hugo y Gigi despiden a Lela con mucho cariño.

+

LENCINA, Gustavo, q.e.p.d. -El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Delfin Uranga, su consejo directivo, subcomisiones y staff participan su fallecimiento y acompañan a Javier y su familia, rogando una oración en su memoria.

+

MINGRONE, Rosa M. Perez de, q.e.p.d. - Julio Repetto y familia despiden a la querida Rosita, acompañando a su familia con mucho cariño.

RAVERA de CINGOLANI, Clementina, q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Chaloupka acompañan a la Dra. Mónica Cingolani y familia en su dolor en este momento de profunda pena.

ROISENZVIT, Guillermo Alter, q.e.p.d. - Su mujer Kuky Frydman, su hijo Sebastián y su nieto Sami y Agostina participan con mucho dolor y amor su fallecimiento.

ROISENZVIT, Guillermo A. -Que descanses en paz. Tu hermana Diana, tu cuñado Rafael y tus sobrinos Andrés, Sabrina, Soledad, Iván e hijos.

ROISENZVIT, Guillermo Alter, q.e.p.d. - El directorio de Fite S.A. y su personal lamentan la partida del Dr. Guillermo Alter Roisenzvit.

RUFFA, Teresa. - El directorio de Editorial Médica Panamericana S.A. y la familia Brik despiden con gran dolor a quien fuera la viuda de Roberto Brik, fundador de la editorial. Que en paz descanses, querida Tere.

RUVIDAL PIEDRA, Raquel, q.e.p.d. - Maruja Fernández Iramain, sus hijas y nietos participan con tristeza su fallecimiento.

SREMAC, Belemir, q.e.p.d. Marcos y Nunzia Bulgheroni
lamentan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan con cariño a Schirley y su
familia en este momento de
dolor, rogando una oración en
su memoria.

SREMAC, Belemir, q.e.p.d. Daniel y Dolores Felici participan con pesar su fallecimiento, acompañan a Schirley y su
familia en este triste momento
y ruegan una oración en su
memoria.

TROVARELLI, Carlos Alberto, q.e.p.d., 30-7-2024. - Tu esposa Liliana, tus hijos Nicolás y Carla te despedimos con amor y agradecimiento. Tu sabiduría perdurará en nosotros para siempre.

TROVARELLI, Carlos. - Con profundo pesar Víctor, Damián, Lucila y Juliana Silbermins despiden con afecto a Carlos. Acompañamos a Lili, Nico y Carla en este doloroso momento.

†

VAN GELDEREN, Lucy Grether de. - Tus hijos, yernos, nueras, nietos y bisnietos te despiden con amor y cariño el 2-8, a las Il.30, en Jardín de Paz. Fuiste una luz y ejemplo para todos nosotros.

+

VAN GELDEREN, Lucy Grether de. - Los van Gelderen Fernández Madero la despiden y abrazan a los chicos con enorme cariño.

†

VAN GELDEREN, Lucy Grether de. - Tus primos Lia y Pacho Cornejo te despiden con mucho amor, ya gozando en brazos de Jesús y Maria. Acompañan a tus hijos, hermanos y nietos con mucho cariño con oraciones en tu memoria.

+

VAN GELDEREN, Lucy Grether de, q.e.p.d. - Horacio e Inés Cornejo, hijos y nietos despiden a su querida prima y acompañan a sus hijos y nietos con mucho cariño y oraciones.

VIALE, Miguel Ángel. - Tu hermano Ignacio, sus hijos Keko, Vero y Luis María, y nietos te despedimos Miguelo con mucho cariño.

VIALE, Miguel Ángel. - Alejandro Estrada lamenta profundamente la partida de Miguelo, amigo desde la juventud. Gran persona. Un abrazo a su familia.

Misas y Funerales

OLMO, Eugenio. - A 20 años de su partida, sus padres Gogo y Luis y hermanos Álvaro, Alexia y Nicole, recordándolo con el amor de siempre, participan una misa hoy, a las 19, en la capilla San Pio X, Av. del Libertador 2830, Olivos.

Recordatorios

X

KARNER, Marcos, falleció el 15-7-2023. - Al cumplirse un año de su fallecimiento lo recuerdan con mucho amor su esposa Claudia, sus hijos Matias y Pato, Mariano y Romi, Marce y Gaby y todos sus nietos y los invitan a la ceremonia a realizarse el domingo 4 de agosto, a las 9 y 45, en el cementerio Colinas del Tiempo.

## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

l diario habla de Ludmila. Y de Augusto. Y de José. El diario habla de millones de inmigrantes venezolanos que, en estas horas dramáticas, lloran en silencio mientras se esfuerzan por no perder la esperanza. Detrás de cada uno de esos nombres hay una historia de sufrimiento y de desgarro, pero también de dignidad, de sacrificio y de coraje. En medio de la tragedia venezolana, dominada por un régimen que ha virado del autoritarismo a la crueldad, hay sin embargo una enseñanza y una inspiración. Es la que ofrecen los exiliados en un país como el nuestro, donde se han hecho un lugar sobre la base de la vieja fórmula del trabajo, la educación y el esfuerzo.

Ludmila no ve a su hijo desde 2019. Lo tuvo que dejar con sus abuelos cuando él tenía 7 años. Hoy está a punto de terminar la primaria. Y aunque todos los días se conectan por videollamada, no ha podido volver a abrazarlo. Lo ve crecer a través de una pantalla: ella no puede volver; a su padre no lo dejan salir. Ludmila tuvo que emigrar para asegurarse una medicación que era imposible conseguir en Maracaibo, y porque la miseria y la escasez ya se hacían sofocantes. Vino a buscar un ahorro que le permitiera soñar un futuro para su familia y para ella misma. Empezó de cero en las afueras de Buenos Aires. Fue empleada doméstica, pasó después a trabajar en una peluquería y hoy está orgullosa de haber accedido a un trabajo calificado en una empresa. Tiene estudios universitarios y su futuro era prometedor hasta que el chavismo destruyó la economía, pero también la convivencia, la legalidad y la noción de progreso.

En la madrugada del lunes, Ludmila apenas podía contener su angustia. Se había ilusionado con el final de un régimen que ha forzado la migración de casi ocho millones de compatriotas, de los cuales unos 200.000 se instalaron en la Argentina. Había ido a la puerta de la embajada, donde estuvo hasta bien tarde. Pero a las 8 de la mañana se había secado las lágrimas y entraba, como todos los días, a su oficina en el centro de Quilmes. Puede parecer una historia pequeña, pero simboliza un espíritu y una cultura de la que tal vez debamos tomar nota.

Vale la pena mirar el drama venezolano con vocación de aprendizaje. Por un lado, exhibe el extremo de degradación al que pueden conducir los populismos autoritarios de izquierda. Es todo muy evidente: son movimientos enamorados de una retórica pseudorrevolucionaria con la que encubren los resultados catastróficos de sus políticas económicas. Engendran una espiral de pobreza mientras consolidan un régimen atravesado por la corrupción. Para mantenerse en el poder recurren a métodos cada vez más apartados de la legalidad democrática, hasta derivar en modelos represivos que asfixian las libertades y violan los más elementales derechos humanos. Se apropian de las instituciones y se aseguran impunidad para manipular elecciones, sofocar movimientos de oposición y potenciar el miedo. ¿Es un fenómeno extraño y lejano para los argentinos? La respuesta está a la vista: sectores del kirchnerismo no ocultan su afinidad y simpatía con el chavismo radicalizado.

INMIGRANTES. En la tragedia de Venezuela, dominada por un régimen que viró del autoritarismo a la crueldad, hay una enseñanza: la de los exiliados en nuestro país, que se hicieron lugar con trabajo y esfuerzo

# Lecciones del exilio venezolano

Luciano Román

-LA NACION-



Cuesta entenderlo, porque ya no se trata de una cuestión ideológica, sino humanitaria. En nombre del eslogan y de una supuesta estética progresista, se justifican la tortura y el encarcelamiento de disidentes, se ignora la tragedia de la diáspora y se avala el fraude electoral. Curioso progresismo el que se emparienta con las dictaduras y asiste en silencio a un quiebre grosero de la institucionalidad, mientras hace alharaca de solidaridad, pero mira para otro lado cuando se topa con los padecimientos humanos.

Pero del otro lado aparece un modelo inspirador. Lo han forjado esos millones de exiliados que llevan adelante una resistencia digna y silenciosa y que a la vez apuestan a integrarse en otras sociedades a través de la educación, del trabajo y del esfuerzo. No vienen, como los inmigrantes de los siglos XIX y XX, a "hacer la América". Vienen por lo

Vienen por lo más elemental: medicamentos, provisiones, empleo; parece increíble, pero el régimen venezolano llegó a extremos de deterioro en los que falta hasta el papel higiénico

más elemental: los medicamentos, las provisiones, elempleo. Parece increíble, pero el régimen venezolano llegó a extremos de deterioro en los que falta hasta el papel higiénico.

Entre los inmigrantes venezola-

nos que han llegado a la Argentina, hay ingenieros que hacen delivery o profesores universitarios que trabajan detrás de un mostrador. También hay profesionales que han ido a cubrir vacantes a rincones inhóspitos del interior y jóvenes que estudian en la universidad mientras tienen entre dos y tres trabajos para poder progresar. Lo hacen con una responsabilidad y una dignidad que resultan conmovedoras. Pero lo hacen también con agradecimiento y alegría. Aunque muchos arrastran las penas profundas del desarraigo, conforman una comunidad emprendedora y vital, sin rasgos de resentimiento, sin cultivar el odio ni la rabia. Exhiben integridad y estoicismo para sobrellevar el dolor, sin que eso suponga resignación ni derrotismo. No buscan lástima ni compasión; tampoco exacerban antagonismos ni confrontaciones políticas. Los representa, de algún modo, esa mesura y esa serenidad que muestra Corina Machado aun en los momentos más adversos.

Los venezolanos que eligen la Argentina saben que vienen a un país atravesado por crisis y dificultades. Pero demuestran que, aun en un contexto difícil, también hay oportunidades. Nos confirman que la vieja fórmula del trabajo y el esfuerzo todavía da resultados y puede a abrir un surco de progreso.

Es un fenómeno que, además, nos reconcilia de algún modo con nosotros mismos. Nos recuerda uno de los mejores rasgos que, a pesar de todo, la Argentina ha conservado: el de la hospitalidad. Más allá de factores económicos y desviaciones evidentes, somos un país receptivo a la inmigración, que mantiene reservas de solidaridad y apertura para facilitar la integración.

Es cierto: existen historias de abusos y casos de aprovechamiento de la debilidad del inmigrante. Pero existen también valoración y respeto. Muchos pequeños y medianos empresarios encuentran en ciudadanos venezolanos un estándar de responsabilidady compromiso por encima del promedio. Son cosas simples, pero que cotizan en alza: llegan con puntualidad, no están mirando el reloj para irse, levantan la mano cuando hay una tarea extra, no se desesperan si tienen que trabajar un fin de semana. Tienen, además, vocación de servicio y prestan especial importancia a la calidad de la atención y la corrección en el trato. Tienen incorporada esa ética del trabajo y de la responsabilidad que hoy parece desdibujada. La condición de inmigrantes

(cualquiera sea su nacionalidad) suele activar una fortaleza y una capacidad de adaptación y resiliencia que, en muchos casos, las personas ni siquiera sabían que tenían. Eso hace, por ejemplo, que muchos estén dispuestos a hacer tareas que no harían en su propio país (desde lavar copas hasta trabajar en una casa de familia), tal vez porque juegan de otra manera valorestan inasibles comoelorgulloyelamor propio; quizá por la idea de que el extranjero debe pagar cierto "derecho de piso". Así como se valora aquí el compromiso delos inmigrantes venezolanos con la cultura del trabajo, los inmigrantes argentinos son reconocidos en el mundo por su capacidad natural para lidiar con dificultades y su creatividad para resolver desafíos. Los inmigrantes, en general, tienen la fuerza de los que saben que dependen de sí mismos. La cultura inmigrante es una cultura del esfuerzo, forjada en la certeza de que no tiene nada que esperar del Estado. Es una cultura que contrasta con esa demagogia que desprecia el mérito, el esfuerzo y la excelencia.

Entiempos de fragmentación e intolerancia, en los que las redes destilan prejuicios y xenofobia, mientras los nacionalismos promueven la estigmatización de los expatriados, es sano reivindicar a la inmigración como fuente de inspiración y aprendizaje. En los miles y miles de venezolanos con los que nos cruzamos en nuestra vida cotidiana, tenemos una lección: son protagonistas del milagro de seguir adelante. Y lo hacen con dignidad, con dolor, pero a la vez con alegría, con convicciones firmes, pero sin rencores. No son meros sobrevivientes. Ya lo hemos dicho: son un testimonio de coraje y esperanza. •

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## La nueva SIDE: ¿una oportunidad o más de lo mismo?

Asignar correctamente los fondos, coordinar actividades, evitar los recelos y el tabicado de la información son algunos de los principales desafíos de la agencia

a decisión del presidente Javier Milei de disolver la Agenicia Federal de Inteligencia (AFI) y crear cuatro entidades especializadas que funcionarán bajo la órbita de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) abre una oportunidad excepcional para que la Argentina, al fin, desarrolle un sistema de inteligencia consistente que se aboque a proteger a la comunidad y a realizar aportes en la preservación de la seguridad internacional, en relación con servicios similares del extranjero. Pero esta misma reformulación conlleva, también, riesgos insoslayables.

decretos 614 y 615. Con ellos creó el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad, que serán monitoreadas por una División de Asuntos Internos, que funcionará como organismo de control de los anteriores.

Bien diseñados, con los recursos presupuestarios adecuados y sobre todo con el personal más idóneo al frente, la nueva estructura de inteligencia puede saldar una de las mayores deudas que arrastra la democracia argentina desde 1983. Cuatro décadas llenas de oprobio y vergüenza que esperamos y deseamos que de este modo queden atrás.

Basta recordar algunos de los muchos y graves tropiezos que durante esos 40 años registraron todos los presidentes en el área de inteligencia. Desde la presencia de Raúl Guglielminetti en tiempos de Raúl Alfonsín y los dos atentados y la causa AMIA durante la presidencia de Carlos Menem a las "coimas en el Senado". También podemos citar los sobresueldos que salían de la SIDE destinados a políticos. jueces y periodistas; las escuchas telefónicas ilegales y el despido de Gustavo Beliz cuando se enfrentó con Antonio "Jaime" Stiuso durante la presidencia de Néstor Kirchner, la nefasta influencia del general César Milani durante el cristinismo y la banda "Super Mario Bros" en la pésima gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Y la intervención de la AFI y el ingreso de militantes de La Cámpora con Alberto Fernández. En todo este oscuro panorama se destaca otro hecho lamentable y. todavía, misterioso: la muerte del fiscal Alberto Nisman no se puede explicar sin tomar en cuenta la actividad de los servicios de inteligencia.

Con semejantes antecedentes entre otros muchos ejemplos vergonzosos que podríamos citar-, debemos reaccionar con cautela ante el anuncio de esta reformulación del sector de inteligencia. ¿Estamos ante una reforma real o ante otro ejemplo más de gatopardismo? ¿Estamos ante un cambio verdadero o un mero cambiodenombre-otromás en apenas unos años-para que en realidad nada cambie en aquello que el gran politólogo italiano Norberto Bobbio denominó el sotto governo?

En ese sentido, invitamos pues a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacionala prestar especial atención a la ejecución de los "fondos reservados", que fueron incrementados, a la selección de personal y al cumplimiento de los objetivos trazados dentro de la legislación vigente. A qué se destine el dinero de los contribuyentes, quiénes encarnarán la letra de la lev y qué harán cada uno de ellos resultará clave.

Dada la nueva estructura de inteligencia, sin embargo, resulta evidente que otro de los grandes desafíos Como se recordará, el Gobier- pasará, sin dudas, por lograr una no publicó en el Boletín Oficial los coordinación eficiente entre el Ser- dirigida al presidente Milei, a sus vicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional y la

> Bien diseñados, con los recursos presupuestarios adecuados y, sobre todo, con el personal más idóneo al frente, la nueva estructura de inteligencia puede saldar una de las mayores deudas que arrastra la democracia argentina desde 1983

Cuatro décadas llenas de oprobio y vergüenza que esperamos y deseamos que queden atrás

Agencia de Ciberseguridad. Solo así se evitarán los recelos y el tabicado de la información que suele registrarse en toda burocracia.

Ese riesgo resultó tristemente patente en los Estados Unidos cuando ocurrieron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Años después se supo que diversos organismos de seguridad e inteligencia de ese país tenían indicios y pistas sobre la inminencia de aquellos ataques perpetrados por Al-Qaeda, pero los burócratas se habían negado a compartir esa información entre sí, impidiendo la prevención del de-

El recuerdo del 11S en este espacio editorial no es casual. La Argentina ya padeció dos terribles ataques terroristas en las postrimerías del siglo XX, con apoyo logístico desde la Triple Frontera, y la posibilidad de un tercer atentado resulta un riesgo con el que lidian nuestros servicios de seguridad e inteligencia.

Para contar con una estructura de inteligencia que funcione como tal resultará decisivo designar a los mejores funcionarios, a los más idóneos, a los más preparados, a los que tengan fojas de servicio intachables. No lo fue el senador nacional Oscar Parrilli, al que la propia Cristina Kirchner trataba como un lacayo, como tampoco lo fue Arribas, cuyo único mérito para que Macri lo designara como "Señor 5" fue, al parecer, su labor previa como representante de futbolistas.

Dados esos antecedentes lamentables, permitasenos concluir este espacio editorial con una pregunta máximos colaboradores -en particular a su asesor todoterreno, Santiago Caputo-, y a la comisión bicameral del Congreso: ¿cuáles son los méritos del señor Sergio Neiffert para liderar semejante estructura de inteligencia?

Según el CV que él mismo redactó, Neiffert no tiene experiencia alguna en el área de inteligencia ni tampoco en el sector público nacional de alto nivel hasta que, en marzo de este año, asumió como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar). Hasta entonces, solo había sido vicepresidente del Consejo Escolar del partido de Malvinas Argentinas, con Jesús Cariglino, y presidido el Consejo Escolar bonaerense, con Daniel Scioli, además de trabajar como productor de radio y televisión, y montar una empresa de publicidad en la vía pública. En la primera línea del CV que presentó a la Acumar, el propio Neiffert se caracterizó a sí mismo como experto en el manejo de recursos públicos y privados. ¿Será esa experiencia la que lo promovió hacia un organismo que ha sido visto, durante décadas, como la gran caja negra del Estado?

El mejor organigrama administrativo no compensará jamás la presencia de funcionarios ineficientes o, peor, inescrupulosos, en el control de uno de los aparatos más opacos de la estructura del Estado. El aparato del que se alimentó durante décadas "la casta", por utilizar una categoría del oficialismo. De nada sirve, tampoco, convocar a personal idóneo, si se utilizan fondos reservados para contratar de manera clandestina a personajes del submundo a los que se asignan tareas ilegales. Al mismo tiempo que Milei delegó en Santiago Caputo el diseño de la nueva SIDE, se multiplicaron los rumores sobre la aproximación de personajes funestos traidos del pasado, como Stiuso y sus colaboradores. Nadie ha desmentido que la renovación de esa agencia coincida con esa regresión a tiempos vergonzosos.

¿Queremos saldar una de las mayores deudas pendientes de la democracia? ¿O queremos seguir honrando a Giuseppe Tomasi di Lampedusa?

## **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 1 /lanacion

#### Torpeza

No contento con haber sido el responsable de la torpe "reestatización" de YPF que provocó la sentencia que nos condena a pagar US\$16.000 millones, Axel Kicillof vuelve a equivocarse "a lo grande" por el capricho ideológico de no querer firmar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que le costó a la provincia que gobierna haber perdido la inversión más grande de la historia argentina por un valor superior a US\$30.000 millones. Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

#### Derechos humanos

La Cámpora. El kirchnerismo. Abuelas. Madres. Hijos. Todas las organizaciones nacionales adalides de los derechos humanos (los de acá y los de América Latina): todos los referentes políticos que embanderados en la defensa de los derechos del pueblo no perdieron oportunidad de condenar toda intervención militar o policial frente a cualquier manifestación popular como "represión fascista de la ultraderecha". ahora que las Fuerzas Armadas comandadas por Nicolás Maduro salieron a las calles para reprimir al pueblo venezolano desangrado por el hambre y la emigración forzada, después de ver cómo hombres y mujeres son aplacados a tiros y a palos por las milicias del régimen dictatorial chavista, yo les pregunto: superhéroes de los DD.HH., ¿dónde están?

César Monicat

cesarmonicat@hotmail.com

## Combatir la inflación

Desde hace varios meses,

debido al proceso hiperinflacionario generado por Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández-más el vertiginoso desarrollo de los medios de pagos, que reemplazan la tenencia de dinero fungible en el bolsillo-, se está produciendo un fenómeno de importancia. Casi no circulan monedas, y la compra de bienes comunes como alimentos, artículos de limpieza, ropa o un simple almuerzo o cena obliga a llevar una cantidad de billetes que excede la capacidad de cualquier billetera. Por esa razón a las ya tradicionales y antiguas tarjetas de crédito y débito se agregan hoy diversas billeteras virtuales o digitales que evitan el traslado o la tenencia de dinero en efectivo, facilitando los pagos correspondientes. Esta operatoria obliga al comercio en general a la emisión de facturas y tickets, impidiendo la no facturación y la inmediata exteriorización de la venta realizada. Queda claro que la mala gestión económica de un gobierno se combate otorgándole al consumidor herramientas tecnológicas

que le permitan operar comercialmente sin límitación alguna, en reemplazo de los ridículos carteles que incitan a "exigir factura", redondear los centavos, exhibición de número de CUIT, o monotributo pagado, y otros generados por burócratas estatales, que no son más que "ñoquis" cuya única función es generar trámites y obligaciones innecesarios. La utilización de medios electrónicos automáticamente ordena el sistema y hace innecesario cualquier sugerencia de origen estatal. Quienes rechacen alguno de estos medios de pago, como se verifica diariamente, irremediablemente quedarán afuera; perderán ventas y rentabilidad. Cuando el consumidor elige la lucha contra la evasión impositiva es más fácil. Gabriel C. Varela gcvarela@hotmail.com

Vivir el Evangelio

El entonces cardenal Bergoglio nos compartió una reflexión sobre la limosna que damos u ofrecemos, frente a objeciones como: ¿qué hacen con la plata?; ¿en qué la gastan? Y dijo con la sabiduría que lo caracteriza: el Evangelio dice da al que te pide, no que hagas exégesis de todo lo demás... puede, sin duda, aplicarse al texto de San Mateo, que conocemos como "El juicio final": "...estaba preso y me vinieron a ver" (Mateo 25, 36). ¿Cuándo te vimos enfermo o preso? Les aseguro que casa vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo ... " (Mateo 25, 40). Actitud que los cristianos no debemos olvidar, al más "reo", dijo el cura Santo Brochero, más misericordia. Para los cristianos es nuestra dirección. Santiago Olivera Obispo para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales

En la Red

de la República Argentina

DNI12.566.508

FACEBOOK Kicillof responsabilizó a Milei por la decisión de YPF y Petronas de elegir a Río Negro para la



"Típico del kirchnerismo...;la culpa la tiene otro!" Adriana Guglielmini Valenti

"Ojalá pronto te vayas, seguimos pagando tus errores los bonaerenses"

Rosana Apestegui

"Ah pero Milei" Jean Juan

OPINIÓN 31 LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024

#### Primer oro olímpico

Tal como recordó en su nota el periodista Xavier Prieto Astigarraga, con motivo de los Juegos Olímpicos de París, hace un siglo, también en la capital francesa, la Argentina obtuvo su primera medalla olímpica, la que además fue de oro. Cuando en 1924 se desarrollaron los VIII Juegos Olímpicos en París partió desde Buenos Aires la delegación olímpica argentina, entre la cual había un equipo de jugadores de polo. El equipo estaba formado por algunos miembros de la comunidad británica en la Argentina, como Juan Miles, Juan Nelson, Arturo Kenny y Brooke Naylor. Junto a ellos estaban los "criollos" Alfredo Peña y Enrique Padilla. Padilla, quien era el líder del grupo, había nacido en Tucumán en 1890 y jugó todos los partidos del equipo titular -denominado "los grandes del sur"-, que ganó todos los encuentros disputados; venciendo a Francia, España, Reino Unido, y a la poderosa escuadra de los Estados Unidos, que debió conformarse con la medalla plateada. El podio lo terminaría de completar el Reino Unido con la medalla de bronce. Con su equipo de Hurlingham Enrique Padilla ganó dos veces el abierto de la Argentina, la copa más competitiva del circuito internacional. Fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Polo en tiempos de honestidad y caballerosidad. Tras su fallecimiento en 1966, se creó la "Copa Enrique Padilla", y una tribuna de la llamada "catedral" del polo, ubicada en Palermo. lleva el nombre del atleta olímpico argentino. Ramiro J. Padilla rm.j.padilla@gmail.com

## Doble fila

En la calle Mendoza, entre Conesa y Zapiola, CABA, funciona un colegio privado. En el horario de salida de los alumnos, alrededor de las 16.30, y por el término de 20 minutos aproximadamente, la calle Mendoza entre Conde y Conesa es intransitable, pues quienes van en auto a retirar a los alumnos estacionan en doble fila, limitando e impidiendo la libre circulación del resto de los autos que pretenden avanzar por dicha arteria. Esta situación se repite en muchos colegios en la ciudad. Me pregunto qué ejemplo de sus padres y qué educación reciben esos alumnos que ven que no se respeta el derecho del prójimo. Graciela A. Mecabell

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DNI5.971.287

DESARROLLO

## ¿Quién define el propósito de la IA?

Sebastián C. Chumbita

PARA LA NACION-

To caben dudas de que la inteligencia artificial (IA) es el desarrollo más disruptivo en la historia de la humanidad. Su capacidad de resolver problemas concretos -como los visuales, lingüísticos, creativos y de toma de decisión-mediante la automatización de nuestros comportamientos la posiciona en la cúspide de las invenciones humanas. Sin embargo, a medida que avanza con la generación de datos sintéticos (IA-Gen), empieza a a somar la etapa en donde las máquinas logren igualar nuestras habilidades.

En una reciente entrevista con Nicolai Tangen, CEO del fondo soberano de Noruega, Elon Musk anticipó que esto ocurrirá en 2025 o a más tardar en 2026. Frente a este pronóstico, se impone una pregunta: ¿quién define el propósito de la inteligencia artificial? La esencia de la tecnología consiste en mejorar la calidad de vida de las personas, resolver problemas y ampliar capacidades. Históricamente, las invenciones humanas han perseguido esos nobles propósitos y, cuando se desviaron, el mundo ha intervenido para regular o incluso prohibir su utilización. Recordemos los casos de la energía nuclear y la radioactividad, que tuvieron el potencial para lograr enormes avances tanto en la generación de energía como en la evolución de la medicina, pero también presentaron una amenaza cuando se utilizaron para la fabricación de armas de destrucción masiva. En consecuencia, hubo que regularlos para prevenir su mal uso.

En el contexto que atravesamos, parece advertirse que con la IA está comenzando a suceder algo similar. Lo que a primera vista se veía como un gran avance para asistir a las personas en la resolución de problemas -desde la Máquina de Turing hasta ChatGPT-hoyempieza a convertirse en una amenaza para la humanidad si su desarrollo no es controlado. Aunque cueste creerlo, todavía estamos en una etapa embrionaria de la inteligencia artificial (Narrow

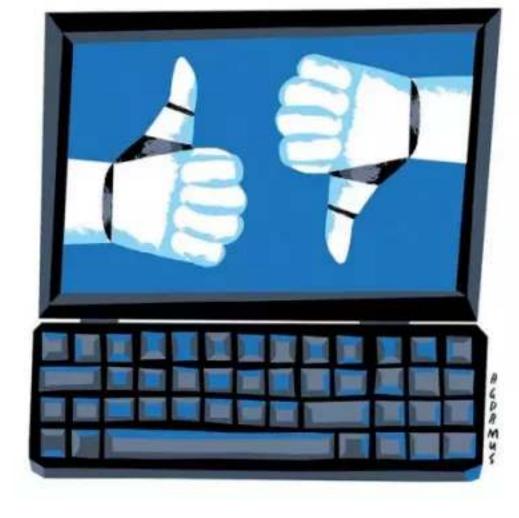

AI), ya que las máquinas carecen de capacidad suficiente para generalizar su conocimiento en otras áreas distintas a las cuales se las entrena.

Elon Musk, con su declaración, adelantó la llegada de un nuevo tipode IA: la fuerte, también llamada general (AGI). Esto abre una etapa dominada por sistemas con capacidades similares a las que poseemos las personas. Y si bien no todos los líderes de la industria comparten la misma visión optimista en cuanto al tiempo, como Sam Altman, CEO de OpenAI, y Ray Kurzweil, director de Ingeniería de Google, ninguno de ellos niega que eso vaya a suceder. Un ejemplo de lo que puede representar esta realidad es la reciente inauguración del primer hospital virtual completamente operado por IA, el Agent Hospital de China. Desarrollado por investigadores de la Universidad de Tsinghua, este entorno médico promete tratar hasta 10.000 pacientes en pocos días, utilizando modelos avanzados de lenguaje para simular interacciones médicas desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

Esta visión pragmática de la IA no solo plantea cuestionamientos sobre los límites éticos necesarios

para el uso de esta tecnología, sino que también nos obliga a reflexionar sobre el nivel de dependencia total en sistemas automatizados y la potencial deshumanización que podría generar la llegada de estas herramientas sofisticadas.

Mientras nos quedamos impresionados con las funcionalidades anunciadasporOpenAI(ChatGPT), Google (Gémini) y Meta (Meta AI), olvidamos que estas grandes corporaciones compiten entre sí por liderar la innovación y persiguen fines puramente económicos.

A los fines que venimos remarcando, devienen estériles los esfuerzos regulatorios actuales, ya que están enfocados en cuestiones macro que hacen a su uso, pero no en el establecimiento de las necesidades humanas sobre las que puede o debería avanzar. Hoy, un sistema de IA podría ser diseñado para asistir a las personas, pero, al mismo tiempo, reemplazarlas por completo y eso es algo que no está discutido en el nivel mundial como para saber si las personas realmente están de acuerdo con este propósito. Por eso, la gobernanza se convierte en un tema central, ya que su ausencia está permitiendo que cada país o corporación haga lo que quiera.

Hace poco, un grupo de empleados y exempleados de empresas líderes en tecnología, incluyendo OpenAI, alzaron la voz en una carta abierta titulada "A Right to Warn about Advanced Artificial Intelligence", donde expusieron sus preocupaciones sobre los riesgos potenciales de esta nueva era. Estos expertos, que conocen de cerca el desarrollo de esta tecnología, advirtieron sobre las graves consecuencias que podría enfrentar la humanidad, llegando incluso a la posibilidad de extinción. A raíz de ello, solicitaron transparencia, responsabilidad y participación pública en el desarrollo.

Sin dudas, las decisiones que tomemos hoy sobre la dirección y el control de esta invención definirán nuestro futuro. No se trata solo del desplazamiento de humanos por máquinas; es una cuestión de cómo estos desarrollos pueden beneficiar verdaderamente a la humanidad. y se considera que desplazarla por completo no abastece el propósito de la tecnología. Por eso es esencial que sus avances se guíen por una gobernanza inclusiva que refleje las necesidades reales de la humanidad en lugar de estar impulsados por el liderazgo tecnológico y la ambición económica.

En última instancia, la IA nodebe ser vista solo como una herramienta para la eficiencia y la productividad, sino como una fuerza que debe ser moldeada para servir a nuestros intereses. La cooperación internacional será esencial para establecer los límites de esta tecnología. Con un enfoque equilibrado y considerado, podemos asegurar que sus beneficios puedan verse distribuidos en forma equitativa y que su desarrollo respete y no perjudique a nuestra especie.

Abogado experto en nuevas tecnologías; director del área de Inteligencia Artificial y Derecho en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA

## PENSAMIENTO

## La generación del 37, primer think tank del país

Manuel Alvarado Ledesma

PARA LA NACION-

√ on el reinado de Fernando VII (1814-1833) vuelve a imperar ✓ el absolutismo. Son años de represión del pensamiento liberal que, prácticamente, inducen a la desaparición del imperio español.

A diferencia de los otros virreinatos de América, el del Río de la Plata no tiene muchos nobles ni fuertes antagonismos de razas. El virrey no es más que un importante funcionario sin más corte que la de sus empleados. La civilización precolombina tiene menor peso que en el resto de la región. "No es casual que la lucha por la independencia se iniciara en la colonia -dice Gabriel Tortella, Universidad Alcalá de Henares-, donde la presencia de indígenasy castas era menos conspicua, y donde los intereses comerciales habían adquirido gran importancia". Así, surgen mentes privilegiadas, pensadores y hombres de acción nutridos de ideas de libertad. Pese al impetu libertario de los

próceres de Mayo, la independencia no logra, per se, modificar sustancialmente el camino trazado durante la colonia. La historia económica argentina, en su etapa inicial, perpetúa la tradición centralizada y burocrática de su herencia hispánica. Pero un faro de luz ilumina la nación y rescata los valores de liberales de Mayo, a través de un movimiento intelectual que se inicia con el Salón Literario en 1837, para debatir temas culturales y teorías sociales, políticas y filosóficas. Orientado por Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdiy Juan María Gutiérrez en la clandestinidad, se organiza en 1838, la Asociación de la Joven Generación Argentina, para encarar la empresa de construir una cultura e identidad nacionales. Se abocan al estudio de autores de

diferentes tendencias, sobre todo del liberalismo y del romanticismo, con el fin de teorizar sobre la realidad del país.

Bartolomé Mitre también integra esta constelación de románticos, con Domingo F. Sarmiento, aunque ambos se distinguen del conjunto al convertirse en actores protagónicos de la vida política y encabezar la pirámide del poder ejecutivo. Mitre patentiza la importancia de la interpretación de la historia para la política y la acción de gobierno.

Los del 37 surgen a la vida política en medio de una profunda crisis, con feroces enfrentamientos internos v en medio de un terrible desquicio económico. Sin embargo, logran diseñary difundir un proyecto nacional a favor de las libertades individuales y de la construcción de instituciones sólidas y permanentes. Precedidos por una historia de Economista

autoritarismo, actúan como "masa crítica" para el inicio del proceso hacia la Argentina moderna y abren las puertas para la vigencia de una Constitución, merceda la obrade Alberdi, de libertad y progreso. Constituyen, así, el primer think tank de nuestra historia, para establecer una república, en un entorno sin mayores antecedentes al respecto.

He aquí, un ejemplo para la actualidad: personalidades heterogéneas abocadas a crear una nación que ocupase los primeros puestos del mundo, pero con objetivos comunes. Diferentes pensamientos, pero con una raíz y un hilo conductor para alcanzar un fin común. La del 37 es una generación que no solo piensa una nación, sino que también puede ejecutar cómo hacer un nuevo país. •

## LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$Utlo.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Hay que salvar el chocolate

Dolores Caviglia

- LA NACION-

oy vengo acá con una queja. Yesque tengo un enojo atragantado. Qué desgracia. Yo estoy a favor de lo nuevo, siempre. no entiendo, me pongo a escuchar canciones de Trueno aunque prefiero Oasis, dejo de usar tanto queso rallado y a los ñoquis les pongo rawmeson, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y hay cosas que no pueden cambiar porque se rompen. No existe el cigarrillo saludable. No hay zapatos de taco aguja cómodos. El bife de chorizo no baja el colesterol. El chocolate es dulce. Entonces, ¿qué es

esta moda de ponerle al chocolate oliva, pimienta o sal? No es una ensalada. ¿Desde cuándo se le dice chocolate a una tableta 85 por Quiero innovar. Miro películas que ciento de cacao? ¿Por qué hay que cambiar todo?

La esencia del chocolate es que como alimento no sirve para nada. No es algo que el cuerpo necesite. Ningún médico va a recibir a un paciente y decirle "escuche, acá tengo los resultados del análisis de sangre, tiene muy bajos los níveles de chocolate, tenemos que corregirlos, le voy a dar una pastilla". Nadie receta chocolate. El chocolate (que se hace a partir de semillas de ca-

cao, que viene de un árbol que crece en una estrecha franja alrededor del Ecuador) y el deleite se escriben de distintas maneras pero significan lo mismo. No hay separación. Si no hay regocijo, no es chocolate. El chocolate (cuya receta implica secar semillas de cacao, tostarlas, fermentarlas, industrializarlas, sumarles vainilla, canela, azúcar, leche) es una caricia que una persona se hace. ¿Quién le pone sal a un mimo? El chocolate tiene mucho que ver con la victoria. Eso, es un triunfo. Lo que pasa en el cuerpo lo confirma. El chocolate (que tiene proteínas, flavonoides, teobromina, cafeína) estimula las endorfinas y activa los receptores cerebrales que provocan placer. Quien quiera puede sentirse la reina Cleopatra con solo comer dos Milka aireados o una bolsita de bombones de Rapa Nui. Sí, el chocolate (nombre que viene de la palabra xocoatl, en la macrolengua náhuatl "agua amarga") enaltece. Y un grano de pimienta provoca lo contrario. El chocolate (que antes estaba destinado a las clases pri-

vilegiadas) se huele y ya se siente porque eso también hace, altera la lógica. El chocolate (cuya industria tiene denuncias por explotación infantil en África) nació para eso, para el éxtasis. El chocolate (que es artificial yengorda y llena las caras de granos, los dientes de caries, y causa hipertensión arterial y dia-

El chocolate tiene mucho que ver con la victoria; lo que pasa con el cuerpo lo confirma: activa los receptores cerebrales

betes) tiene también algo del ritmo de la vida; una vez que se come se precisa más; es como un virus o un hongo que crece y que de tan perfecto tiene mucho de maligno.

El otro día fui a cenar a un restaurante y me pedí el postre de chocolate. La carta no decía más. Decía

postre de chocolate. Era una perla pero grande, algo rugosa, entre agujereada, como las cosas que se encuentran en la playa. El color era lindo y llevaba por encima, delicada, una oblea larga de avellanas con las capas correctas. Seca húmeda, seca húmeda, seca húmeda, Pero cuando tomé la cuchara para dar comienzo a eso que pasa cuando tengo chocolate enfrente hubiera podido incendiar el lugar solo con la rabia que se me salía por la mirada. No era chocolate lo que pasaba. Era algo entre amargo y seco, neutro, completamente olvidable. Moderno. No hubo gloria tras el bocado, tampoco escozor o esa idea de que sí, la vida es tremenda, qué ganas de no despertar a diario pero al menos esto. Al menos una barrita de chocolate con leche. No. Esto era un relato. La carta decía chocolate para que el comensal leyera chocolate y pensara en chocolate, pero el chocolate no se construye de ese modo. No. El chocolate es verbo intransitivo. No precisa más. En cambio este postre, por favor, lo tuve

## Caminos invisibles

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Ariel Torres



ALIE SKOWRONSKI/AP

ISLA WOLF, ECUADOR T ace 530 millones de años aparecieron las primeras formas de vida ■ semejantes a los peces. Pasarían todavía otros 100 millones de años antes de que surgieran los vertebrados acuáticos propiamente dichos, durante el período Devónico, que es por eso conocido como la Era de los Peces. Viven en su mundo sumergido, paralelo, sin que sepamos casi nada de sus hábitos y sus ambientes de estelas invisibles e hitos sutiles.

En la imagen, se ve parte de un cardumen (que suelen ser inmensos) de jureles plateados, también conocidos como pámpanos (Caranx sexfasciatus), que nadan contra la corriente en la isla Wolf, al norte de las Galápagos, en Ecuador. Van en busca, como muchos otros habitantes del mundo sumergido, de la corriente subsuperficial ecuatorial, o corriente de Cromwell, que fluye a 100 metros de profundidad bajo el océano Pacífico, tiene 400 metros de ancho y es rica en nutrientes. •

## **CATALEJO**

que dejar por la mitad.

Fraude

#### Pablo Sirvén

La palabra "fraude" recorre toda Venezuela con visos de ominosa certeza. Hay un solo antídoto para que esa gravísima acusación se disipe prontamente: mostrar las actas comiciales. Pero Nicolás Maduro se ha negado sistemáticamente a exhibirlas.

Cuando en la Argentina se acerca el comienzo de un nuevo proceso electoral, nunca faltan los comentarios maliciosos sobre que el oficialismode turno planea alguna triquiñuela en la materia para favorecer a los suyos y hundir a los contrarios.

Podría ser un factor agravante que en los últimos años la soberanía popular viene oscilando bruscamente en sus predilecciones electores. Así, en 2015, se pasó del ultracristinismo al más puro macrismo; en el siguiente turno (2019), los resultados volvieron a colocarse en el extremo anterior y, directamente, en 2023, las dos principales coaliciones que compitieron fueron desplazadas por un recién llegado sin el más mínimo poder. Hubo, por cierto, denuncias y cuestionamientos, pero todo se encarriló rápidamente sin mayores contratiempos.

Es algo para alegrarse. Tal vez allí radique el principal tesoro democrático de los argentinos: cuando las urnas hablan, todos acatamos sus resultados, nos gusten o no. .



betsso



Adiós olímpico Nadal cerró una etapa en su vida y se tomará un tiempo para decir su futuro "con una raqueta en la mano o sin ella" > P. 4

Apareció Boca Con tantos de Cavani, Merentiel y Saralegui, el Xeneize entusiasmó y goleó 3-0 a Banfield ▶ P.7





Toda la información de Mitre vs. Temperley, por la Copa Argentina en lanacion.com

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN II Facebook.com/Indeportes deportes@lanacion.com.ar



José "Maligno" Torres Gil vuela en el escenario de La Concorde, en París, camino a la medalla dorada en BMX Freestyle; a sus 29 años dejó una huella olímpica SANTIAGO FILIPUZZI/ E. ESPECIAL

## LOS JUEGOS OLÍMPICOS » BMX FREESTYLE



Uno de los increíbles trucos del "Maligno" en la final de BMX Freestyle, que ingresó en el programa en Tokio 2020; "Soñaba con ser un atleta olímpico, pero nunca lo imaginé... y menos ser m

## El "Maligno" Torres voló tan alto que llegó al firmamento dorado

Nacido en Bolivia y cordobés por adopción, contó las sensaciones tras su gran conquista en París, la primera medalla para la Argentina: "Honestamente, no me importaba el oro"

#### Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

Freestyle, José "Maligno" Torres Gil debía pasar por el controlantidoping antes de la premiación. En ese instante, rápido de reflejos, uno de los asistentes de su cuerpo técnico le tiró un fuerte aviso: "¡No tomes ninguna bebida abierta!". Era el mensaje de alerta que necesitaba el Maligno para que, en medio del shock, finalmente soltara los festejos por haber alcanzado la cúspide en París 2024. "Voy a

llegar a la habitación de la Villa Olím-

pica y, cuando esté un poco más en

silencioviendo la medalla, compren-

deréloque acaba de suceder", imagi-

PARIS.-No bien ganó el oro del BMX

na. Por eso aquella advertencia ante loque podía ser una distracción fatal: porque este cordobés por adopción –nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia– seguía en las nubes. No era para menos: demasiadas sensaciones juntas por el logro alcanzado.

¡Estalló La Concorde! Y el grito cruzó de inmediato el océano Atlántico para que la provincia de Córdoba –y toda la Argentina, en realidad– festeje un logro dorado de un representante albiceleste. José "Maligno" Torres Gil, un cordobés con un físico de hierro y temperamento a toda prueba, voló por el aire con su bicicleta para alcanzar la gloria en BMX freestyle. En una disciplina que no estaba en la mira de los

argentinos que cada cuatro años se pliegan a mirar los Juegos Olímpicos, este deportista de 29 años hizo historia en nuestro país: con un puntaje extraordinario, 94.82, el Maligno conquistó la medalla dorada en París 2024 y le dio la gran alegría a la Argentina, que desde los Juegos de Río 2016 no conseguía la presea del mejor metal.

"Trato de no mostrar mucho mis emociones porque no quiero dar pena a nadie, pero estoy derrumbado en este momento y a la vez contento. Todo lo que hago es para representar muy bien a mi país y a los latinos: somos todos lo mismo a la hora de salir afuera; hacemos un trabajo increíblemente duro y jamás tenemos la

misma posibilidad de presupuesto a la hora de competir respecto de los de otros continentes", le contaba a LA NACION a minutos de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le entregara la medalla de oro en el ruidoso escenario de La Concorde. Su puntaje inolvidable de 94,82 le permitió imponerse al británico Kieran Reilly (93.91) y al francés Anthony Jean Jean (93.76).

Nadie pudo con este chico capaz de redibujar el aire sobre dos ruedas, que venía insinuando con hacer algo muy grande en los Juegos Olímpicos. Y que se clasificó sobre la hora a la máxima cita, apenas un mes antes, pero que siempre confió en sus condiciones para llegar a la tierra prometida: París. De esta manera, la Argentina vuelve a obtener una medalla de oro olímpica después de la sequía en Tokio 2020.

#### -¿Qué buscabas cuando arrancaste esta aventura del BMX Freestyle?

–Quería decirle a la gente: "Soy un atleta olímpico", pero jamás lo imaginé, y menos ser medallista. En realidad, soñé con esto toda la vida, desde muy chico. Sabía que mi deporte no era olímpico, pero creí que si el BMX entraba en el programa, como sucedió desde Tokio 2020, podría transmitirle al mundo aquello de ser atleta olímpico.

#### -¿Y tus objetivos a lo largo de este camino hacia los cinco anillos?

-Fueron cambiando: el primero era entrar en los Juegos Olímpicos; después meterme en las finales, que era muy difícil, y cuando ya ingresé en la final cambié las metas, no me quedé conforme. En la final, mientras armaba la primera ronda, me dije: 'Si logro hacerla sé que voy a entrar al podio, de una u otra manera, pero voy a tener que ser muy limpio también'. Y cuando la completé me sentí muy satisfecho, ya que por primera vez pude ponerles presión a todos los atletas y me ubiqué a la par de ellos. ¿Sabés qué? Siempre me siento menos.

Nada de abucheos, nada de reprobaciones por parte de los franceses; no se estila en este ambiente de aires adolescentes. Todo lo contrario: el Maligno fue vivado y reconocido tanto en la competencia como duLA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES 3



iedallista", contó

SANTIAGO FILIPUZZI / E. ESPECIAL

rante la entrega de medallas en el podio, vestido de celeste y embargado por la emoción. Con su barba crecida de unos días, procesaba por dentro todo el esfuerzo y el camino que lo condujo hasta aquí, con un fisico que resistió todo tipo de golpes y raspones. Si hasta se pegó varios palos durante los entrenamientos previos, antes de las preliminares. Pero Maligno pudo contra todo y hoy está en la cúspide del BMX Freestyle. Bien valen esos esfuerzos de sus entrenadores ni bien terminó la competencia, empapado después de una conquista única.

#### -¿Cuándo sentiste que ibas a ganar la de oro?

 Lo único que estaba esperando era que pasara el australiano Logan Martin en la segunda ronda. Y cuando no me superó, quedé muy feliz. Ahí dije: "Ya tengo el podio, y tengo la medalla". Honestamente no me importaba el oro ¿eh? Solo sabía que ya tenía asegurada una medalla para Argentina. Estábamos haciendo un muy buen trabajo, pero a la vez complicados con los resultados. Después, cuando le tocó al inglés Kieran Reilly, dije: 'Ay... a ver qué va a pasar acá'. Sinceramente no quería ver la ronda. Y cuando me di cuenta que no hizo algunos de los trucos fuertes que debía hacer, supe que habíamos ganado la deoro. Entonces, entre mi grupo empezó a volar hielo, puñetes, abrazos, me hicieron volar el arito... Estaba contento!

#### -¿Creés que esta medalla argentina va a impulsar al BMX dentro del ciclismo internacional?

-Eso espero, ojalá que sí. Sería un

privilegio que pudiéramos potenciar nuestro deporte en Latinoamérica. Que se entienda que nosotros metemos el mismo esfuerzo que cualquier otro atleta en otros deportes y que nos sacrificamos igual. Vamos a tratar de fomentarlo mucho más ahora, con la medalla de oro.

#### -¿Cuánto influye la bandera en esta disciplina, ya que hablás de Latinoamérica?

-Influye... Cuando vinimos a París sabíamos quiénes eran los candidatos: el australiano, que llegaba como campeón olímpico; el francés Anthony JeanJean, que actuaba en su casa y era obviamente favorito, y el inglés, que estaba andando muy fuerte. Pero la verdad es que no imaginé que iba a poder ganar tan fácil, porque como es un deporte tan subjetivoy de mucha apreciación, no es tan sencillo que de repente te digan "Vos ganaste". Es muy fino todo. Esta vez siento que valoraron mucho los trucos que hice de una rampa a otra, que no los hacía nadie, y me siento feliz.

#### -¿Y tu mejor truco cuál fue?

-Siento que sobre todo valoraron cuando en una de las rampas me tiré con mucha velocidad. Y cuando me escupió la siguiente y me desplacé hacia la otra rampa, terminé haciendo algo que nadie había hecho ni hizo después, soloyo. Ahí automáticamente me aumentaron todos los puntos y cai prolijo. Y después realicé otra transferencia; con las dos transferencias juntas me sumó muchísimo para subir a lo más alto del podio. Pero en la primera tanda fue todo mucho más prolijo y marcó la diferencia.

## Les metiste presión.

-Sí, esa presión influyó para los que vinieron después. Así como toda la vida me han puesto presión ellos, ahora iba dirigida para mis rivales. Cuando tras la primera ronda me dieron un puntaje casi de 95 me dije: "¡Chau! Les acabo de poner toda la presión". Y enseguida pensé: "Van a morir, o erran". Algunos pudieron errar y otros hicieron lo que quisieron, pero no fue suficiente.

## -¿Lo disfrutaste?

-¿Te digo la verdad o te miento? En las clasificaciones la pasé muy mal, no me sentía yo. Y eso que nadie me puso presión ¿eh? Yo solo me la puse. Pero en las finales me sentí mucho más tranquilo y logré disfrutarlo. Cuando llegamos al box analizamos las formas y los trucos que debíamos hacer. Y ya cuando entré al entrenamiento me sentí muy prolijo. Ahí percibí que había algo diferente este día. Ahora espero que en Córdoba estén felices y organicemos una bicicleteada en la provincia para mostrar la medalla, porque no es solo mía, sino de los argentinos. Estoy ansioso de volver a casa y ver a mi familia también.

## -¿Qué te cambia este logro?

-Ojalá que el BMX Freestyle cambie y mejore mucho, pero yo no voy a cambiar. Seré la misma persona de siempre. Soy el mismo tipo hoy y mañana.

#### -Sufriste innumerables caídas y golpes a lo largo de tu carrera ¿Cuántas operaciones tenés?

-Tengo todo el lado izquierdo quebrado, en el hombro tuve una luxación en el acromio más la quebradura arriba del húmero, ahí son dos. En el codo creo que fueron tres y después otras dos en la muñeca y el dedo índice. Después, los ligamentos de la rodilla y los tobillos... Vengo arrastrandotodas las lesiones y quiero recuperarme un poco mejor.

#### -¿Serás 'Benigno' a partir de ahora?

-Nooo, si me dicen 'Benigno' no me voy a dar vuelta. Pero si me llaman Maligno, si. .



José Torres Gil con su medalla dorada

S. FILIPUZZI / E. ESPECIAL

## Cómo se crearon los trucos más arriesgados para atrapar al jurado

El cordobés pensó una estrategia específica con su cuerpo técnico para sacar la ventaja decisiva

## Gastón Saiz

ENVIADO ESPECIAL

PARIS.- El oro olímpico de José "Maligno" Torres alumbró a la Argentina, como tantas veces ocurre en esas disciplinas que marchan en el último vagón respecto de la popularidad, el alcance y la difusión. Y donde la disponibilidad de recursos es bastante discreta. En el cuerpo técnico albiceleste reconocen que el cordobés llegó a estos Juegos Olímpicos con "una bicicleta y media". Es decir, una bici ajustada hasta la última tuerca y otra con algunos elementos desalineados. En cambio, los competidores de países como los Estados Unidos o Australia trajeron hasta tres bicicletas preparadas en forma idéntica, un calco una de otra. Todo un riesgo para el conjunto nacional, sobre todo por las caídas que se registran en los entrenamientos desde las alturas.

Maligno utilizó una bicicleta que cuesta unos 3000 dólares y que no requiere tanto mantenimiento a lo largo de los meses. El ciclista no tiene conflictos con el apoyo estatal que le brinda el Enard, pero sobre todo porque cuenta con bastante respaldo privado, una inyección de dinero que proviene de marcas de energizantes y zapatillas que lo auspician.

Si algo tiene el BMX Freestyle es que apunta a un público adolescente y su marketing es vivaz y dinámico. Desde hace algunos años, gracias a sus buenos resultados, Torres entró en ese círculo virtuoso como una figura reconocida dentro de este mundillo. Por eso es que desde lo económico, ya tiene el camino bastante allanado rumbo a Los Angeles 2028; resta que siga esta misma línea de resultados para entreverarse con los mejores del mundo. Los próximos Juegos Olímpicos serán su gran objetivo, y gracias al espaldarazo que le dio este enorme logro, la inercia exi-

tosa puede ser mucho mayor en cuanto a lo deportivo y el respaldo de sponsors.

El problema es el lugar de las prácticas. Cuando está en la Argentina se entrena en su ciudad, en las rampas del Polo Deportivo Mario Kempes que, además, llevan su nombre. Más allá del carácter emotivo de ese escenario, se trata de un parque abierto. Para contar con todas las garantías de una buena preparación, necesita un ámbito de trabajo en el que no lo afecten la lluvia, ni el viento ni el frío. Por eso es que, antes de los Juegos, Maligno viajó ocho días a Costa Rica, porque allí dispone de un parque con techo. "Ahora vamos a luchar para contar con un parque techado, con la idea de entrenarnos en mejores condiciones", intenta entusiasmarse su entrenador, Maximiliano Benedía, aunque quizás no esté muy seguro de que se cumpla su pedido. Sobre todo si se juzga el estado deplorable en que quedó el Cenard.

Con sus brackets a la vista al hablar, su llamativo apodo y aire desfachatado, quien se apresura podría pensar que se trata de un atleta sin mucho método o rigor. Más por el tipo de deporte que practica, asociado al ocio y al divertimento. Pero es todo lo contrario: su aplicación al trabajo y a los entrenamientos es total, en ese ir y venir del gimnasio a la bicicleta y viceversa. Y si llueve o no están dadas las condiciones para ensayar, considera que el día está perdido. Ya desde los 14 años. Benedía había detectado en él una particular habilidad a la hora de maniobrar sobre dos ruedas; evidentemente había allí un gran rider en potencia. Desde que Torres descubrió el BMX Freestyle y se entusias mó, su rutina y el haber sabido rodearse de especialistas hicieron el resto.

Lo que le faltaba a Maligno era una actuación deportiva redonda, sin deslices ni tropiezos.

Siempre padecía situaciones inesperadas que arruinaban su participación o lo dejaban retrasado. Por fin, justo en el momento de la verdad, dio una exhibición fantástica de principio a fin. "José ejecutó la estrategia en forma impecable. Guardó todos los trucos en la clasificación y salió tercero a buscar la medalla de oro. Le metió una presión descomunal al resto y acertó. Inteligencia, decisión, tranquilidad y mucha valentia: así se gana una medalla olímpica", comentó Ricardo Río, que responde al Enard y que siguió muy de cerca la evolución de Torres desde que el atleta ganó en jerarquía internacional. El oro en los Panamericanos de Santiago 2023 había sido un gratificante aviso de lo que podía hacer.

¿Qué valoraron los jueces para otorgarle el oro? La diferencia estuvo en las transferencias: cuando se transfiere de una rampa a otra, un enlace que el resto de los competidores no se animó a ejecutar o no pudo hacer. Ese envión de una rampa a otra le sumó altura y dificultad, el equivalente a más cantidad de puntos. También marcó distancias en cuanto a los ingresos a la rampa. "Maligno es demasiado prolijo y, como obtuvo un puntaje tan alto, trabajó con la psicológica del otro oponente; él ya sabía que el resto debía salir a darlo todo para superar ese puntaje", comenta su entrenador.

En esta disciplina, el puntaje de 94,82 que logró en la primera ronda es muy alto y difícil de superar. Normalmente, todas las competencias se definen con puntuaciones entre 93 y 94 unidades, pero no mucho más que eso. Sucedió que los otros riders empezaron a caerse, a no poder concretar su línea, y terminaron lejos en el score. "Lo terminó beneficiando haber salido entre los primeros y que su primera ronda fuera tan exitosa. Condicionó con su score y además mostró su mismo nivel de siempre, aunque esta vez no tuvo que atravesar nada inesperado".

Cuando el cordobés cumplió el objetivo de avanzar a las finales, el cuerpo técnico entendió que el ingreso al podio estaba para cualquiera, porque concluyeron que el nivel de los nueve corredores era similar. Solo se necesitaba precisión, prolijidad, buena cabeza y que no jugara en contra ninguna circunstancia extra. Sabía su grupo de trabajo que el cordobés podía ganar; entonces decidieron que los mejores trucos se volcarían en la primera pasada. Toda la artillería en ese primer minuto. Y ya en medio del desarrollo de la final, observaron que el inglés Kieran Reilly yel francés Anthony Jeanjean no lo podrían superar.

Alfinyalcabo, solo valía el criterio de los jueces para evaluar la técnicayladificultad de los trucos. En el particular mundo del freestyle sevaloran la altura, la complejidad del truco, el ingreso a la rampa y cómo el competidor completa su minuto. Es decir: no se puede terminara los 50 o 55 segundos, tiene que ser un minuto clavado y siempre arriba de la bicicleta. El análisis cuenta siempre con una dosis de subjetividad, pero en definitiva hay parámetros inmodificables. Maligno pudo haber arriesgado incluso algo más, pero corría el riesgo de caerse. No hacía falta. Su actuación fue sobresaliente, se llevó el oro y en estas horas sobrecumplió su sueño: se convirtió en un atleta olímpico y vuelve al país con una medalla dorada colgada al cuello. •



## LOS JUEGOS OLÍMPICOS » NATACIÓN Y TENIS



"Cada año disfruto más", describe Ledecky, una leyenda GETTY IMAGES

## Ledecky juega con la historia: ocho medallas doradas

La norteamericana ganó en los 1500m y acecha el récord de la exgimnasta Latynina

Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

PARIS.- Cuando su cabeza emergió del agua entendió que estaba haciendo una travesura grande en los libros del olimpismo. La medalla dorada que consiguió Katie Ledecky en los 1500m de París 2024 equivale a su octavo oro olímpico. Una conquista - previsible, ya que es su distancia preferida- que la deja apenas a uno de la exgimnasta Larisa Latynina. Quizá la soviética jamás supuso que alguien en el futuro sería capaz de quebrarle su récord de nueve, tras su fabulosa última gesta en Tokio 1964, y luego de sus descollantes actuaciones en los aparatos entre las décadas de 1950 y 1960.

"Siento que cada año disfruto más de esto y me enorgullezco de esa constancia, me reto a mí misma a mantenerme constante". Con ese optimismo había llegado Ledecky a la cita parisina. "Tengo gente estupenda a mi alrededor que me ayuda a seguir esforzándome por alcanzar nuevas metas y sigo muy ilusionada con este deporte". Vaya si las está cumpliendo.

El reloj de la nadadora norteamericana de 27 años marcó 15m30s02, un logro que revalidó el título de campeona olímpica que conquistó hace tres años en Tokio. La medalla plateada fue para la francesa Anastasiia Kirpichnikova y la alemana Isabel Gose completó el podio. Fue otro de los grandes espectáculos que albergó el atestado centro acuático del Arena de La Défense.

El dominio de la sirena oriunda de Washington fue de principio a fin, sin importar el paso de los años: en una demostración excelsa, rebajó en más de cinco segundos su propio récord olímpico, que se remontaba a Tokio 2020. En Oriente había fijado el reloj en 15m35s35.

"Cada año que pasa tengo la impresión de disfrutar más", describía en junio la reina del medio fondo durante las pruebas clasificatorias en Estados Unidos, poco antes de viajar a París para participar en sus cuartos Juegos Olímpicos. Sin dudas, la clave definitiva de esta atleta está en su disciplina mental, que le ha permitido mantener la cabeza fría en un deporte marcado por la monotonía y la soledad de los entrenamientos. Y que, inclusive, les costó depresiones a los más grandes, como Michael Phelps, y Caeleb Dressel, que presume también de ocho oros olímpicos.

Con este resultado, vale la pena hacer un repaso de los ocho oros de Katie Ledecky en total. El primero de ellos lo obtuvo en los 800 metros libres en Londres 2012, con tan solo 15 años. En Río 2016 se quedó con cuatro doradas: 200, 400 y 800 metros, todos en estilo libre, además del relevo 4 x 200m. En Tokio 2020 se impuso en los 800 y 1500 metros y la de ayer fue la octava presea del mejor metal.

Gracias a esa conquista igualó a su compatriota Jenny Thompson como la nadadora con más medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos. Thompson conquistó en sus cuatro participaciones olímpicas ocho medallas doradas: dos en Barcelona 92, tres en Atlanta 1996 y tres en Sydney 2000.

Cifras muy lejanas de las del también estadounidense Michael Phelps, que no sólo es el nadador más laureado, sino el deportista más exitoso en la historia olímpica tras ganar un total de veintiocho medallas, veintitrés de ellas de oro. Pero ella está trazando su propia historia. •

## El medallero

| País             | 0 | P  | В  | T  |
|------------------|---|----|----|----|
| 1-China          | 9 | 7  | 3  | 19 |
| 2-Francia        | 8 | 10 | 8  | 26 |
| 3-Japón          | 8 | 3  | 4  | 15 |
| 4-Australia      | 7 | 6  | 3  | 16 |
| 5-Gran Bretaña   | 6 | 6  | 5  | 17 |
| 6-Corea del Sur  | 6 | 3  | 3  | 12 |
| 7-Estados Unidos | 5 | 13 | 12 | 30 |
| 8-Italia         | 3 | 6  | 4  | 13 |
| 9-Canadá         | 2 | 2  | 3  | 7  |
| 10-Alemania      | 2 | 2  | 2  | 6  |
| 23-Argentina     | 1 | 0  | 0  | 1  |



Nadal y Alcaraz, tras la caída con los estadounidenses Krajicek y Ram; "Si no tengo claras las motivaciones, tomar

## Nadal cerró una etapa mágica y llegó la hora del replanteo

El mallorquín y Alcaraz perdieron en los cuartos de final de dobles; ahora, Rafa pensará el futuro "con una raqueta o sin ella"

Sebastián Torok ENVIADO ESPECIAL

PARIS.- En esa suerte de viaje de despedidas que emprendió hace un tiempo Rafael Nadal, se terminó otra etapa novelesca: ya no habrá Juegos Olímpicos para él. Ya no habrá Villa ni desfiles; no habrá selfies con los atletas de otros países ni intercambio de pins. No volverá a competir rodeado de los anillos olímpicos. Haber participado en el relevo de la antorcha junto con Nadia Comaneci, Carl Lewis y Serena Williams, hace unos días, a orillas del Sena, significó el mejor de los desenlaces para el Matador. El abrazo con Carlitos Alcaraz tras la derrota en dobles frente a los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram por 6-2 y 6-4, por los cuartos de final de París 2024, marcó el final de un camino maravilloso. Encima, en París, en el Philippe-Chatrier, el escenario en el que montó un dominio inalcanzable.

El ciclo olímpico de Nadal comenzó hace dos décadas, en Atenas 2004, jugando dobles con Carlos Moya, luego su coach desde que el tío Toni Nadal decidió abrirse a otras aventuras. Desde entonces, se colgó el oro en el cuello en singles en Pekín 2008, mientras que en Río de Janeiro 2016 lo hizo en dobles, junto con Marc López. En París, después de

caer holgadamente en la segunda rueda de singles con Djokovic, en el capítulo 60 de la rivalidad, concluir su etapa olímpica en dobles con Alcaraz, el niño maravilla que, de cierta manera, toma la posta, es una suerte de guiño filosófico. "Para mí se ha terminado una etapa. Me había marcado los Juegos Olímpicos como objetivo desde que empecé el año. Se ha terminado este ciclo, voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, cuando tenga en claro cuál es mi siguiente etapa, con una raqueta en la mano o sin ella, lo haré saber", asumió Nadal, de 38 años. En los Juegos Olímpicos, como en sus últimos torneos de la temporada, estuvo acompañado por una buena porción de su familia, entre ellos su esposa, Xisca, y su pequeño hijo, Rafael.

"Me he esforzado siempre lo suficiente como para irme con la satisfacción de haber hecho todo lo posible. Eso lo he conseguido, estoy en paz. Si no tengo claras las motivaciones, tomaré otro camino, que está más que aceptado", añadió Nadal. Por lo visto durante los Juegos Olímpicos de París (y antes también, en los seis torneos que jugó en la temporada), es evidente que Nadal tiene intacto el espíritu mas no las piernas, el oxígeno ni la explosión. El tiempo pasa para todos. Los últimos dos años fueron una pesadilla para el 22 veces campeón de Grand Slam; las lesiones maltrataron un cuerpo, ya de por sí, magullado. Se marcha del París olímpico habiendo comprobado para qué está su maquinaria. Se suele decir que los grandes campeones como Nadal (como Djokovic, como Roger Federer) no regresan a competir si no sienten que pueden volver a la cima del rendimiento; no vuelven para perder contra rivales que antes no lo harían ni en el peor de los días. Por ello será clave saber cómo asume esa circunstancia el catorce veces ganador de Roland Garros.

"Estoy un poquito decepcionado por el hecho de saber que no vamos a seguir compitiendo juntos—dijo Alcaraz—, de que esta bonita historia se haya acabado aquí. Fue una bonita experiencia con momentos inolvidables. Mi sueño desde pequeño de jugar con Rafa, de aprender de él muy cerca, se cumplió".

Sin ranking para ser preclasificado (161°), además, en cada torneo corre el riesgo de jugar pronto ante los favoritos, como sucedió en París 2024, en la segunda ronda ante Nole. Por lo pronto, Nadal está inscripto para el US Open, que comenzará a fines de agosto. "Estoy en paz", resaltó Nadal, reiterando que siga o deje el tenis profesional siempre dio "lo máximo" en cancha para estar LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024

# » BÁSQUETBOL Y POLÉMICA

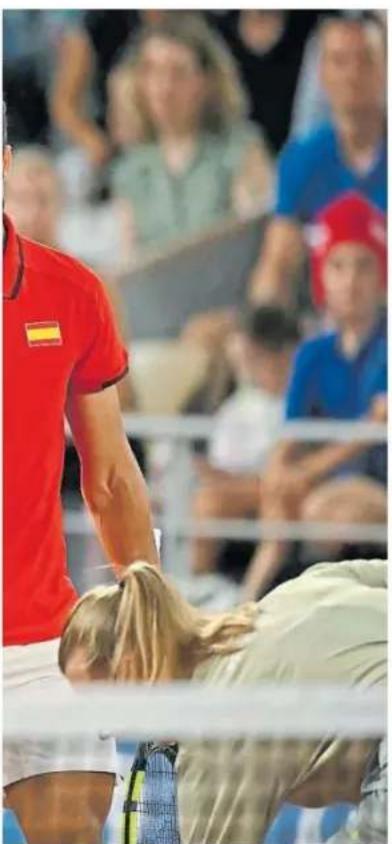

é otro camino", dijo el mallorquín

# JAPAN 30 JAPAN 32

Griner lucha por su tercera medalla dorada; además, es una referente social en su país

# Tenis: perdieron Báez y Cerúndolo y ya no quedan argentinos

AFP

PARÍS (De nuestros enviados especiales).- Las derrotas de Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo en los 8° de final de París 2024 dejaron el certamen sin argentinos en las cinco categorías de los Juegos Olímpicos: singles, dobles y dobles mixto. Cerca del mediodía, Báez se adelantó 5-3 ante Stefanos Tsitsipas, pero el griego triunfó por 7-5 y 6-1; su rival en los cuartos de final será Novak Djokovic, el primer preclasificado, que busca su primera medalla dorada olímpica. Más tarde, con una altísima humedad, Cerúndolo cayó frente al noruego Casper Ruud por 6-3 y 6-4.

Ya no quedan compatriotas en ningún cuadro del tenis olímpico, ya que antes habían quedado eliminados Tomás Etcheverry y Mariano Navone en el single masculino. Lo mismo ocurrió con los dobles conformados por Navone-Etcheverry y Máximo González-Andrés Molteni. También habían caído en la rama femenina Lourdes Carlé y Nadia Podorosca, en singles y en dobles, y el dobles mixto integrado por Podoroska-González. Los equipos argentinos fueron capitaneados por Guillermo Coria (hombres) y Mercedes Paz (mujeres).

conforme a la hora de concluir su riquísima carrera (92 títulos). "Es muy emocionante que, en el lugar que más me importa (Roland Garros), haya sentido apoyo y un cariño incondicional que recibo cada vez que salgo a la cancha. Es una emoción interna difícil de explicar", soltó Nadal, que probablemente haya jugado por última vez en el court que lo posicionó como leyenda. Hubo tufillo a despedida encubierta en su lugar, Roland Garros. •

# El renacer de Griner, que dejó atrás las ideas tenebrosas

Tras haber estado 11 meses presa en Rusia, la basquetbolista de EE.UU. se luce en París

### Sebastián Torok ENVIADO ESPECIAL

PARÍS.-A simple vista, sólo el pelo corto difiere de aquella basquetbolista con rastas que supo encandilar con su carisma, abrumar por la presencia (2,06 metros) y capacidad como pivote. Pero es muy probable que Brittney Griner, una estrella estadounidense, todavía esté atormentada. En febrero de 2022 fue detenida en un aeropuerto de Moscú por llevar un vapeador y líquido con cannabis, un producto prohibido en Rusia: explicó que lo empleaba para calmar el dolor vinculado con su práctica intensiva de básquetbol. No la escucharon, rechazaron la apelación, fue sentenciada a nueve años de prisión, a unque, a los once meses, la liberaron en un intercambio de prisioneros entre EE.UU. y el Kremlin. Una deportista a cambio de Viktor Bout, un traficante de armas conocido como "el mercader de la muerte", que cumplía 25 años de condena.

Durante su calvario en una colonia penal en Mordovia, en el centro de Rusia, Griner pensó en suicidarse. Durante el día, la mayoría de las mujeres cosían uniformes como parte de las tareas laborales, pero como la jugadora nacida en Houston era demasiado alta para sentarse en las mesas y sus manos demasiado grandes para ese trabajo, la obligaron a cargar telas. "Qui-

se quitarme la vida más de una vez durante las primeras semanas. Me quería ir con desesperación", relató, con la mirada humedecida, durante un reportaje en el canal ABC News, en mayo pasado. Pero hoy, aquella misma atleta que fue utilizada, según afirman, en medio del tironeo diplomático entre Estados Unidos y Rusia cuando la invasión a Ucrania por parte del gobierno de Vladimir Putin había comenzado, vuelve a sonreír como atleta. Y en un Juego Olímpico, nada menos, en el que buscará su tercera medalla dorada.

Griner aportó ll puntos y nueve rebotes contra Japón (102-76), en el debut de la selección estadounidense, que busca su 8º oro seguido en básquetbol. "Estoy bien, estoy bien... todo el mundo se pregunta por qué he vuelto aquí, a Europa, después de todo lo que viví, pero me siento bien, segura en Francia", apuntó la basquetbolista, en Lille.

Las temporadas de Griner combinadas entre la WNBA (la liga estadounidense) y Europa ya no se repetirán. "Seguro que en algún momento viajaré con mi familia de vacaciones, pero el básquet en Europa se acabó para mí. Quiero pasar más tiempo en familia, con mi niño, no quiero perderme nada", apuntó. Diana Taurasi, la leyenda estadounidense del básquetbol, de madre argentina, conoce a la perfección a Griner: comparte la selección y el club, Phoenix Mercury. "La vemos en el parqué como esa jugadora fuerte y dominante, pero es la que tiene el corazón más grande", dijo, en AFP.

AFP

Parece asombroso pensar que una persona que padeció la pesadilla de Griner puede ser competitiva de nuevo y participar de los Juegos Olímpicos. Al recuperar la libertad, Griner reveló que, antes de ser liberada, la obligaron (extorsionaron) a escribir una carta en ruso al presidente Putin. "Tuve que pedir que me perdonara y agradecerle al que consideran, su gran líder. No quería hacerlo, pero al mismo tiempo quería irme a casa", confesó. "Hace unos momentos hablé con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está de camino a casa", anunció, en diciembre de 2022, el presidente estadounidense Joe Biden, que se involucró en el caso. Cherelle Griner, la esposa de Brittney, siguió esos momentos desde el interior de la Casa Blanca, muy conmovida.

La esposa de Griner dio a luz a su hijo Bash, el 8 de julio pasado. Griner reconoció que fue dificil despedirse de él durante las semanas de París 2024, pero aquí se siente protegida por su "familia de USA Basketball". El carácter de Griner no le per-

mitió derrumbarse. En 2013 anunció su homosexualidad, en una entrevista con Sports Illustrated, revelando que fue acosada en su infancia. "¡Puedes hacer la maleta y largarte!", le gritó su padre cuando le habló de su orientación sexual. Referente de la comunidad LGBT+, la jugadora se convirtió en la primera figura gay de la marca Nike, participando en sesiones fotográficas en las que lucía la ropa hecha para los hombres. En 2020, durante las manifestaciones contra la violencia policial tras la muerte de George Floyd, Griner fue una de las primeras jugadoras en pedirle a la WNBA que dejara de sonar el himno nacional antes de los partidos. El coraje fue lo que siempre la sostuvo, incluso en prisión. Hoy puede volver a sonreír. •

# El artista que dividió a Francia pidió disculpas

El cantante Katerine explicó la escena en la ceremonia inaugural

PARIS.-La polémica por la apertura de los Juegos Olímpicos todavía deja esquirlas. Un capítulo más se sumó cuando el artista Philippe Katerine pidió perdón, sobre todo a los católicos, por el enojo que generó en la Iglesia y los sectores conservadores por una parte en que se lo vio a él pintado de azul con brillos, casi desnudo, entonando una canción. La performance se entendió como si fuese una interpretación la última cena de Jesús, algo después desmentido por la organización. "Yo fui educado como cristiano y lo mejor del cristianismo es el perdón", dijo y reforzó: "Perdón si ofendí a alguien":

Katerine, que apareció saliendo de una bandeja en un homenaje a Dioniso. Esa supuesta alusión, interpretada una vez que la ceremonia inaugural se transmitió por televisión, despertó las críticas de la conferencia episcopal francesa, que habló de una "mofa del cristianismo" y dijo: "Pensamos en todos los cristianos de todos los continentes, que se sintieron heridos por el ultraje y la provocación de ciertas escenas".

Entonces, en CNN, Katerine -que en sus primeras declaraciones del fin de semana había relativizado las críticas y dicho que no hubiese sido divertido si no había polémica-envió un mensaje a los creyentes y se disculpó. Según dijo, su canción era un mensaje por la paz, justo en un contexto de guerras, como la de Ucrania y la de la Franja de Gaza. "¿Habría habido guerras si hubiéramos permanecido desnudos? La respuesta es que quizás no, porque no se puede esconder un arma o un puñal cuando se está desnudo", dijo. Además habló de una idea de "inocuidad" del hombre sin ropa. Inclusocomentó que en las pinturas que recuerdan a los primeros Juegos Olímpicos, de Grecia, también había atletas así.

"Estuve allí [en la apertura] simplemente para cantar esta canción", indicó el artista, a la vez que dijo que se encontraba "profundamente apenado" si el cuadro que protagonizó "shockeó a la gente". Alegó que todo se basó en un "malentendido".

"Yo fui educado como cristiano y lo mejor del cristianismo es el perdón. Para mí es lo más hermoso que existe: el perdón. Por eso pido que me perdonen si ofendí a alguien. Y los cristianos del mundo me lo concederán, estoy seguro. Y comprenderán que en gran parte fue un malentendido, porque en el fondo no se trataba en absoluto de representar la Última cena", explicó.

Asimismo, dijo que lo sorprendieron los cuestionamientos, porque él vio en la apertura "algo muy colorido, reconciliador y pacífico", y lanzó una crítica al Comité Olímpico Internacional (COI) por negarse a utilizar subtitulos mientras cantaba su tema. •

# **POLIDEPORTIVO** » FÚTBOL Y RUGBY



Tras la experiencia en Arabia, restan detalles para que Gallardo vuelva a sonreir en River

### M. AGUILAR

# El reencuentro entre River y Gallardo sería en un día especial

El DT asumiría el lunes próximo, justo en el 9º aniversario de la 3ª Libertadores del club

### Germán Balcarce PARA LA NACION

Cuando el próximo lunes se cumplan nueve años de la tercera Copa Libertadores obtenida por River, en la inolvidable noche de lluvia del estadio Monumental, en el que se impuso 3 a 0 sobre Tigres (México), Marcelo Gallardo asumiría como DT en reemplazo de Martín Demichelis, según averiguó LA NACION. Aunque todavía restan formalizar todos los detalles vinculados al contrato, cuya duración tendría como vencimiento el 31 de diciembre de 2025, en sintonía con el cierre del mandato de Jorge Brito como presidente y los primeros días de una nueva gestión, el Muñeco ya inició todos los preparativos para ponerse al frente del plantel.

Catorce de los 31 jugadores que componen el grupo ya fueron dirigidos por Gallardo en el primer ciclo, que tuvo su comienzo el 6 de junio de 2014 y concluyó el 13 de noviembre de 2022, cuando River venció 4-0 en un amistoso a Betis (España), en Mendoza.

Si bien Gallardo y Brito todavía deben mantener varias charlas personales para pulir los detalles económicos del contrato -de ninguna manera implican un inconveniente-, el reparto de las áreas vinculadas al departamento de fútbol y otras cuestiones que dia-

riamente estarán relacionadas al manejo del plantel-seguridad, logística y diversos aspectos esenciales para que el DT pueda preservar su línea de hermetismo-, no hay motivos para imaginar un escenario adverso. Ambas partes desean concretar el segundo ciclo y, a estas alturas, realizan los movimientos para darle forma al proyecto que le apunta como principal objetivo la Libertadores.

Mientras tanto, Marcelo Escudero, el entrenador de la reserva, se puso al hombro las prácticas del plantel profesional de River. "Pichi", que fue multicampeón con la camiseta de River al obtener ocho títulos, ya tiene experiencia, aunque breve, porque dirigió a Fénix, en la B Metropolitana durante ocho partidos oficiales en 2016; además, integró el cuerpo técnico de Ramón Díaz como ayudante de campo desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2014. El domingo que viene, a partir de las 15, estará a cargo del banco de forma interina, un hecho que en River tiene como antecedente más inmediato el 2 de diciembre de 2012, cuando Gustavo "Chapa" Zapata, también DT de la reserva, condujo al equipo en un 1-0 como local sobre Lanús, a la espera de que Ramón Díaz tomara el mando como sucesor de Matías Almeyda.

El propio Zapata repitió la experiencia el 31 de mayo de 2014 en el

famoso estadio Azteca, donde el equipo de Núñez venció por penales a Boca en un amistoso que había concluido 1-1 durante el tiempo reglamentario.

Para reacomodar sus tiempos y terminar de organizarse porque debe convocar a su equipo de trabajo y hallar nuevos miembros luego de llevar un grupo reducido a Arabia Saudita durante su paso sin éxito por Al-Ittihad, Gallardo prefirió anteponer la paciencia por encima del entusiasmo. No quiso acelerar el proceso de su llegada y, además, sueña con un estreno positivo en el Monumental, donde River recibirá a Huracán, el sábado 10 de agosto.

Compenetrado al máximo con el anhelo de engrosar las vitrinas del Museo River y seguir haciendo historia, Gallardo ya piensa en refuerzos. Quiere consolidar su idea y, a diferencia de la etapa anterior, donde llegó para sustituir a Ramón Díaz, campeón del Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato 2013/14, tendrá el desafío de aplicarle una inyección anímica a sus dirigidos. Tan sólo habrá un compromiso, el mencionado contra Huracán, antes de que visite a Talleres, en Córdoba, el miércoles 14 de agosto. Los referentes cumplirán un papel importante para insertarse rápidamente en las premisas que inculcará el Muñeco y sus laderos, Matías Biscay y Hernán Buján. Además, la base del cuerpo técnico tendrá a Pablo Dolce como preparador físico principal, César Zinelli -puede ser desde entrenador de arqueros hasta observador de los rivales-. el videoanalista Nahuel Hidalgo, el secretario personal Mariano Barnao, de pasado como gerente de futbol en River, y la vuelta del kinesiólogo Jorge Bombicino, un hombre de la máxima confianza para el DT.

Si bien el anuncio oficial de River todavía no tiene día ni horario, así como tampoco el acto de presentación para los medios de comunicación, Gallardo asumiría el lunes 5 de agosto, con un verdadero golpe de efecto. •

# Efraín Elías, tras las huellas de Matera, Kremer y Lavanini

El cordobés pasó sin escalas de los Pumitas al seleccionado mayor; Creevy, confirmado

Alejo Miranda

PARA LA NACION

¿Qué tiene en común Efraín Elías con Pablo Matera, Tomás Lavanini y Marcos Kremer? No sólo que son grandes jugadores que integran el plantel de los Pumas para el primer segmento del Rugby Championship, sino que también saltaron de los Pumitas al seleccionado mayor sin escalas. La inclusión del segunda/tercera línea cordobés es la mayor novedad en la convocatoria de Felipe Contepomi, junto con el anunciado regreso de Agustín Creevy.

Contepomi designó un plantel de 31 jugadores para afrontar los dos primeros partidos del certamen hemisférico ante los All Blacks, en Nueva Zelanda: el 10 de agosto, en el Sky Stadium, de Wellington, y el 17, en el Eden Park, de Auckland. Como se esperaba, regresa un grupo de jugadores que tuvo descanso en la ventana de julio y que potenciará el nivel del equipo: Juan Cruz Mallía, Juan Martín González, Lucio Cinti, Joel Sclavi y Lavanini. Ante la lesión del capitán Julián Montoya, que está en el plantel pero arrastra una fisura intercostal del segundo partido ante Francia, el coach volvió a confiar en Creevy, el jugador con más caps en la historia de los Pumas, que a los 39 años tiene la oportunidad de cumplir su sueño de despedirse ante su gente.

Elías se ganó la convocatoria tras su gran actuación en el Mundial Juvenil. Revelación del Super Rugby Americas en 2023 con Dogos XV, el jugador surgido de Jockey de Córdoba reafirmó sus condiciones en el certamen de este año y contribuyó en buena forma para que su equipo se alzara con el título. Capitán de los Pumitas en su segundo año con el equipo, se destacóenel Rugby Championship M20 en Australia y luego fue incluido en el equipo ideal del Mundial Juvenil de Sudáfrica, donde la Argentina tuvo una gran actuación con dos victorias ante el local y una ante Australia para finalizar quinta. Con sólo 20 años, para la próxima temporada fue contratado por el poderoso Toulouse, campeón de Francia y de Europa.

Matera y Lavanini, en 2013, y Marcos Kremer, en 2016, son los únicos antecedentes de un argentino que haya saltado directamen-

te de jugar un Mundial Juvenil a participar del Rugby Championshipcon los Pumas unos meses más tarde. Con 1,99m de altura y 119kg de peso, Elías puede jugar tanto de segunda línea (puesto que ocupó en los Pumitas) como de tercera (donde se destacó en Dogos XV). Por los nombres, cabe especular que Contepomi lo utilizará como segunda línea, que sólo aparecen Lavanini y Molina en el puesto, con Kremery Pedro Rubiolo como híbridos que se pueden desempeñar en los dos puestos.

Respecto de los nombres que estuvieron en julio y fueron omitidos, sobresale el de Matías Alemanno, que había llegado con lo justo recién recuperado de una lesión. Tampoco están Jerónimo de la Fuente, autoexcluido por cuestiones personales, y Lucas Paulos, que había sido titular en los dos tests ante Francia. A Ignacio Mendy y Joaquín Moro no les alcanzó la gran actuación ante Uruguay, como tampoco los minutos de Ignacio Callesy Francisco Coria. Bautista Bernasconi (lesionado), Mateo Soler, Tomás Bartolini y Justo Piccardo no vieron acción. •

# El plantel

| $N_{\delta}$ | Jugador               | <b>Caps</b><br>8 |  |  |
|--------------|-----------------------|------------------|--|--|
| 1            | Albornoz, Tomás       |                  |  |  |
| 2            | Bazán Vélez, Lautaro  |                  |  |  |
| 3            | Bello, Eduardo        | 24               |  |  |
| 4            | Bertranou, Gonzalo    | 60               |  |  |
| 5            | Bogado, Martín        | 4                |  |  |
| 6            | Carreras, Mateo       | 20               |  |  |
| 7            | Carreras, Santiago    | 45               |  |  |
| 8            |                       |                  |  |  |
| 9            | Cinti, Lucio (*)      | 23               |  |  |
| 10           | Cordero, Santiago     | 52               |  |  |
| 11           | Creevy, Agustín (*)   | 108              |  |  |
| 12           | Delguy, Bautista      | 27               |  |  |
| 13           | Elias, Efraín (*)     |                  |  |  |
| 14           | Gallo, Thomas         | 26               |  |  |
| 15           | García, Gonzalo       | 4                |  |  |
| 16           | González, Juan Martín | (*) 31           |  |  |
| 17           | Kremer, Marcos        | 67               |  |  |
| 18           | Lavaníni, Tomás (*)   | 86               |  |  |
| 19           | Mallia, Juan Cruz (*) | 33               |  |  |
| 20           | Matera, Pablo         | 101              |  |  |
| 21           | Molina, Franco        | 3                |  |  |
| 22           | Montoya, Julián       | 97               |  |  |
| 23           | Moroni, Matias        | 82               |  |  |
| 24           | Orlando, Matías       | 61               |  |  |
| 25           | Oviedo, Joaquín       | 5                |  |  |
| 26           | Pedemonte, Bautista   | 1                |  |  |
| 27           | Rubiolo, Pedro        | 12               |  |  |
| 28           | Ruiz, Ignacio         | 10               |  |  |
| 29           | Sclavi, Joel (*)      | 18               |  |  |
| 30           | Sordoni, Lucio        | 7                |  |  |
| 31           | Vivas, Mayco          | 24               |  |  |

\* No estuvieron en la ventana de julio



Efraín Elías se lució en el Mundial juvenil

INSTAGRAM

LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 DEPORTES | 7

# FÚTBOL » LA LIGA PROFESIONAL



Maciel no llega a cortar el remate de Cavani, que terminará en el primer gol de Boca; atrás, Aranda, que luego tuvo un grueso error TOMÁS CUESTA

# Un punto de partida: Cavani hace fácil todo lo que a Boca le resulta complicado

El Xeneize dejó atrás los contratiempos con un 3-0 ante Banfield en el que se luciéron los atacantes uruguayos; el Matador abrió la cuenta y Merentiel la amplió; sobre el final, Saralegui cerró el resultado

# Leandro Contento

PARA LA NACION

Estilo. Elegancia. Inteligencia. Plasticidad. Todo lo que le falta a Boca lotiene Edinson Roberto Cavani. El goleador de las causas urgentes. El sexto artillero a nivel mundial que volvió a enseñar el camino para un nuevo triunfo del Xeneize. Con su grito, que él mismo se generó, y tantos de Miguel Merentiel y Jabes Saralegui, el conjunto de Diego Martínez sumó su primera victoria en el torneo desde la reanudación de la Liga Profesional y se ubicó a seis puntos del líder Huracán, ahora con la misma cantidad de partidos. Lejos de la cima. Lejos del fútbol que pretende el director técnico. Pero con un Cavani intratable que llegó a su 16º grito en 19 partidos y, a 365 días de su llegada, armó su fiesta en la Bombonera.

Héroe de la clasificación copera ante Independiente del Valle, titular pese a la molestia muscular que lo aqueja desde el inicio de este semestre y lo obliga muchas veces a jugar con lo justo, el uruguayo condujo a Boca a una victoria justa y holgada sólo desde el resultado, que sirve para empezar a escalar posiciones y llegar de la mejor ma-

nera posible a la serie con Cruzeiro por la Copa Sudamericana, a mediados de mes.

Para Boca y para Martínez ya no había margen para las equivocaciones. Sobretodo en casa, donde el entrenador se mantiene invicto y el equipo no pierde desde octubre del año pasado, hace ya 14 partidos. Y aunque el fútbol no apareció, Boca sí contó con un Cavani inmaculado que abrió el juego con una definición fuera de serie, de los mejores tiempos del Matador.

Parado de 9, el uruguayo recibió un centro a media altura desde la derecha presionado por dos hombres del Taladro. Pero el goleador de Boca en el ciclo Martínez ni siquiera precisó emplear el físico para generarse el espacio, arquear el cuerpo y sacar una volea furibunda que dejó sin respuesta al arquero Sanguinetti. Hace exactamente un año, más de 50.000 hinchas de Boca colmaron la Bombonera para darle la bienvenida al ex PSG y Manchester United. Anoche, esas mismas almas disfrutaron de uno de los goles más lindos del charrúa con la camiseta azulyoro. Un gol de otro partido. De otro tiempo. De otro Boca.

Desde que volvió el fútbol, Martínez utilizó tres esquemas y cinco

formaciones distintas. Entre lesiones, suspensiones, convocados a los Juegos y refuerzos inhabilitados por impericia dirigencial, el DT debió armar un 11 de emergencia en cada uno de los partidos que dirigió. En este caso, la novedad fue la inclusión en la mitad de la cancha de Agustín Martegani, que recién llegado de San Lorenzo se entrenó lunes y martes con el plantel y este miércoles debutó como titular; y la titularidad en la posición de enganche de Exequiel Zeballos, que no era titular desde septiembre del 2023, antes de la rotura de ligamentos. Pero el Changuito no estuvo en su noche y Boca volvió a extrañar horrores a los citados a la selección que disputa los Juegos Olímpicos de

# partidos

son los que Boca llevaba sin éxitos vs. Banfield, con dos empates y dos caídas; el último éxito había sido el 25/8/2019 por 1-0.

París. Y necesitó que sus propios delanteros se inventaran las oportunidades de gol.

# Pensando en el futuro

Primero fue Cavani, el más gritado de la noche. Y luego, su compatriota Merentiel, tras un insólito pase atrás del ex Boca Gabriel Aranda (a préstamo hasta diciembre, con opción de compra), que en su intento por habilitar a su arquero no hizo más que asistir a la Bestia para el 2-0. Un resultado amplio para un desarrollo en el que Boca, prácticamente, no desperdició situaciones, y en el que Banfield, con muy poco, apenas si inquietó a Romero con centros desde los costados y remates de media distancia. El Taladro remató una sola vez al arco en 95 minutos y acumuló su tercer partido sin triunfos desde la llegada de Gustavo Munúa.

Con el triunfo en el bolsillo, Martínez le dio descanso a Cavani (ovacionado antes, durante y después del partido) y les dio rodaje a los refuerzos (Milton Giménez, Brian Aguirre) pensando en lo que viene. La mala para el Xeneize fue una nueva lesión de Marcos Rojo, que dejó la cancha en el entretiempo y encendió nuevamente las alarmas teniendo en cuenta la seguidilla de compromisos que afrontará el Xeneize: siete en 26 días. Uno cada cuatro.

En el final, Jabes Saralegui, uno de los juveniles favoritos de Juan Román Riquelme, convirtió en gol el sexto remate al arco de Boca en el partido. El primero (de muchos, seguramente) en 34 partidos en Pri-

Los triunfos siempre traen tranquilidad. Y las victorias se festejan el doble cuando vienen acompañadas de goles. Pero esta victoria para Boca debe ser, en realidad, un punto de partida. Un golpe anímico para dejar atrás los contratiempos de las primeras fechas y comenzar a construir un equipo confiable desde la solidez de sus centrales y la eficacia de sus delanteros. En especial Cavani, el abanderado de un Boca que, con el 10 en cancha, corre siempre con ventaja. •

# 3 Boca

### (4-4-2)

Sergio Romero (6); Luis Advincula (7), Gary Medel (5), Marcos Rojo (5) y Lautaro Blanco (6); Exequiel Zeballos (5), Tomás Belmonte (5), Guillermo Fernández A (5) y Agustín Martegani (5); Edinson Cavani (8) y Miguel Merentiel (6). DT: Diego Martínez.

# **O** Banfield

### (4-4-2)

Facundo Sanguinetti (5); Guillermo Enrique (5), Alejandro Maciel (5), Gabriel Aranda (3) y Emanuel Insúa (5); Ignacio Rodríguez (6), Yonatan Rodríguez A (5), Cristian Núñez A (5) y Braian Galván (5); Marcos Echeverria (5) y Mauricio Roldán A (5). DT: Gustavo Munúa.

Goles: PT, 22m, Cavani (Bo.); ST, 11m, Merentiel (Bo.) y 50m, Saralegui (Bo.).

Cambios: ST, J. Figal A (5) por Rojo (Bo.); 10m, M. González (5) por Echeverría (Ba.); 21m, M. Giménez por Cavani, J. Saralegui por Zeballos y L. Di Lollo por Advincula (Bo.), y G. Rivera por Galván (Ba.); 34m, B. Sepúlveda por I. Rodríguez y E. Bonifacio A por Enrique (Ba.); 37m, B. Aguirre por Martegani (Bo.).

Arbitro: Fernando Espinoza (regular, 5).

Estadio: Boca.

# Hasta hoy

| EQUIPOS         | P  | 8 | <b>G</b> | <b>E</b> | 0 | <b>GF</b> | GC<br>3 | <b>D</b> |
|-----------------|----|---|----------|----------|---|-----------|---------|----------|
| Huracán         | 18 |   |          |          |   |           |         |          |
| Unión           | 17 | 8 | 5        | 2        | 1 | 9         | 4       | +5       |
| Racing          |    | 8 | 5        | 1        | 2 | 17        | 8       | +9       |
| Talleres        | 15 | 8 | 4        | 3        | 1 | 13        | 9       | +4       |
| Vélez           | 14 | 8 | 4        | 2        | 2 | 11        | 6       | +5       |
| Instituto       | 14 | 8 | 4        | 2        | 2 | 10        | 6       | +4       |
| Ind. Rivadavia  | 14 | 8 | 4        | 2        | 2 | 5         | 2       | +3       |
| Belgrano        | 14 | 8 | 4        | 2        | 2 | 13        | 13      | 0        |
| River           | 13 | 8 | 4        | 1        | 3 | 13        | 8       | +5       |
| Atl. Tucumán    | 13 | 8 | 3        | 4        | 1 | 8         | 6       | +2       |
| Boca            | 12 | 8 | 3        | 3        | 2 | 10        | 6       | +4       |
| Estudiantes     | 12 | 8 | 3        | 3        | 2 | 9         | 6       | +3       |
| Lanús           | 12 | 8 | 3        | 3        | 2 | 11        | 11      | 0        |
| Argentinos      | 12 | 8 | 4        | 0        | 4 | 8         | 11      | -3       |
| Platense        | 11 | 8 | 3        | 2        | 3 | 8         | 8       | 0        |
| Newell's        | 11 | 8 | 3        | 2        | 3 | 5         | 6       | -1       |
| Gimnasia        | 10 | 8 | 3        | 1        | 4 | 11        | 11      | 0        |
| Sarmiento       | 10 | 8 | 3        | 1        | 4 | 8         | 9       | -1       |
| Rosario Centra  | 19 | 8 | 2        | 3        | 3 | 11        | 10      | +1       |
| Riestra         | 9  | 8 | 3        | 0        | 5 | 7         | 9       | -2       |
| Tigre           | 9  | В | 2        | 3        | 3 | В         | 12      | -4       |
| Independiente   | 7  | 8 | 1        | 4        | 3 | 5         | 9       | -4       |
| San Lorenzo     | 6  | 7 | 1        | 3        | 3 | 5         | 7       | -2       |
| Banfield        | 6  | 8 | 1        | 3        | 4 | 6         | 12      | -6       |
| Def. y Justicia | 5  | 8 | 0        | 5        | 3 | 7         | 12      | -5       |
| Bar. Central    | 5  | 8 | 1        | 2        | 5 | 3         | 10      | -7       |
| Godoy Cruz (*)  | 3  | 7 | 1        | 3        | 3 | 4         | 8       | -4       |
| Central Cba     | 1  | В | 0        | 1        | 7 | 7         | 20      | -13      |

(\*) Se le descontaron 3 puntos por los incidentes en la 3 m fecha. Debe completar el partido con San Lorenzo (1-1).

# Los problemas económicos no frenan a Unión: 1-0 a Central

Pese a las dificultades económicas, que aún no le permiten concretar los refuerzos como consecuencia de las inhibiciones, Unión da pelea en los primeros lugares de la Liga Profesional. Anoche, como local, el conjunto dirigido por Cristian "Kily" González derrotó a Rosario Central por 1 a 0. Mauro Pittón marcó el gol de la victoria para el Tatengue. Central estuvo cerca del empate sobre el final, pero el arquero Thiago Cardozo le atajó un penal a Jonathan Copetti. Unión quedó a un punto de Huracán, el líder, y el domingo próximo recibirá a River.





# Deporte y patria... Y otra vez Argentina contra Francia

Ezequiel Fernández Moores

PARA LA NACION

Que los Juegos Olímpicos eran "concursos entre individuos y no entre países". Que "ningún país o sistema político debía sentirse superior a otro". Y que por eso el Comité Olímpico Internacional (COI) no publicaría jamás medallero alguno. Eso era lo que decía un siglo atrás Pierre Fredi de Coubertin, padre del olimpismo moderno. Pero sobre el cierre de su mandato, el barón francés presionó para que el COI designara a su amada París como sede olímpica. Y en esos Juegos de 1924, esgrimistas italianos, furiosos por fallos localistas, cantaron "Giovinezza", el himno fascista de Mussolini. Cien años después, París, otra vez sede, confirma que olvidar la nacionalidad es utópico. No jugaron así este martes contra la Argentina los futbolistas de Ucrania, con su país en guerra, invadido por Rusia. Y, por supuesto que en otra escala, difícil que también pueda omitir contexto nacionalista el duelo de cuartos de final del fútbol olímpico este viernes en Burdeos: la Argentina, otra vez contra Francia.

El martes mismo, mientras su selección perdía ante Argentina en Lyon, Ucrania sufrió explosiones en varias ciudades. Kiev, Bila

Tserkva y en la región de Poltava. Dos días antes, la consagrada esgrimista Olga Kharlan daba a Ucrania su primer podio en París. "Se lo dedico a nuestros atletas que no pudieron venir porque fueron asesinados por Rusia". Kharlan había sido descalificada en el último Mundial en Milán por negarse a estrechar la mano de una esgrimista rusa (Rusia sigue denunciando doble vara: Estados Unidos también invadió países, pero jamás fue echado de los Juegos). Ese mismo lunes, el judoca marroquí Abderrahman Boushita también rechazó saludar a su vencedor, el israelí Baruch Shmailov. El judoca argelino Messaoud Redouane Dris usó otro camino para solidarizarse también él con Palestina: excedió su peso en la balanza y así evitó medirse contra el israelí Tohar Butbul.

Argelia, justamente, fue el equipo que rompió protocolos el sábado, en la apertura de los Juegos, cuando recordó al anfitrión su pasado colonial. Sus atletas lanzaron rosas al Sena, en recuerdo a los compatriotas asesinados y arrojados al río por la policía de París en una revuelta independentista de 1961. "El Sena", escribió un diario argelino, "nunca

estará lo suficientemente limpio como para borrar la sangre de 1961". La memoria del colonizado nunca será igual a la del colonizador. Pero también Francia abrió su historia en la fiesta de apertura (que tanto molestó a ciertos sectores por sus escenas de diversidad sexual). Vimos a la reina María Antonieta guillotinada. Y luces rojas que proyectaban sangre sobre el Sena. Miles de decapitados. Revolución francesa. "Libertad, Igualdad y Fraternidad", sí. Pero con escenas acaso inquietantes para las familias reales que estaban invitadas presenciando la fiesta.

En 1968, el príncipe Jorge Guillermo de Hannover, miembro del COI, propuso a una Asamblea olímpica que no hubiese más símbolos patrios en los Juegos (hoy, los fondos de inversión, nuevos dueños de los clubes. querrían directamente un fútbol sin patrias, cambiar los Mundiales por sus Superligas de elite). En 1968 eran tiempos de Guerra Fría y boicots. Y de Juegos en México. Cientos de estudiantes asesinados por la policía mexicana en la Plaza de Tlatelolco. Y el podio rebelde del "Black Power". La propuesta del príncipe alemán recibió 34 votos a favor y 22 en contra, insuficiente para ser aprobada, porque precisaba una mayoría de dos tercios. Aceptada, la patria fue reconvertida en negocio. La confrontación entre naciones, la lucha por el medallero que el COI ahora sí publica en su página oficial, se convirtió desde hace tiempo en una marca extra de los Juegos Olímpicos.

El ideal de neutralidad del deporte, de paz y belleza en medio de tanto conflicto, de Disneylandia permanente, es aliviador. ¿Pero se le puede exigir al atleta que salude al rival si él siente que ese gesto (por caballerosamente deportivo que sea) es una traición a su pueblo, que sufre ocupación, bombas y guerra? Fuera de esos extremos, el deporte escenifica luego otra rivalidad. Lo vemos, por ejemplo, cada vez que juega nuestra selección, contra el rival que fuere, y nuestras tribunas cantan que "el que no salta es un inglés". El fútbol le canta a la historia. Al viejo invasor. A Malvinas. Es un himno ingenuo comparado con el "Escuchen, corran la bola", adoptado para burlarnos ahora de Francia, nuevo rival clásico tras la final de Qatar. Enzo Fernández volvió a disculparse al reincorporarse a Chelsea porque esa canción discriminadora fue cantada también por la selección y él lo expuso de modo público. Nadie más se disculpó. Solo él.

Nuestro nuevo clásico contra Francia escribirá el viernes, en Burdeos, un nuevo capítulo olímpico (ya hubo duelos directos en rugby, tenis y tenis de mesa). Y los silbidos no fueron precisamente "porque les ganamos en Qatar" (como siguen alegando algunos aquí). Ya expuesta al mundo global (salida de nuestro consumo interno) esa canción avergüenza. Fue justamente un francés (Michel Serres) el que, lejos de la idealización del olimpismo, ofreció una vez una de las mejores respuestas cuando le preguntaron para qué servía el deporte: "Es una manera", dijo el filósofo, "de estar juntos". Lo dijo mucho antes de este nuevo mundo virtual. Y de que la humillación al otro se hiciera deporte de masas. Y, peor aún, de autoridades. .



SEBASTIÁN DOMENECH

# "Necesitamos educar si no queremos que se repita"

Fofana: "No se trata sólo de Enzo, sino de la selección argentina"

Los cánticos racistas de la selección contra los futbolistas franceses, sobre todo por Enzo Fernández, generaron indignación de varios de sus compañeros en Chelsea, un "procedimiento disciplinario interno" por parte del club inglés centrado en el volante y una denuncia que la Federación Francesa (FFF) elevó a la FIFA. Sin embargo, llegó un pedido de disculpas por parte del futbolista en su regreso al equipo tras sus vacaciones. Uno de los que se sintieron tocados por el video es su compañero Wesley Fofana, que le puso fin a la discusión.

Una vez que finalizó el primer entrenamiento del equipo con Fernández, en su pretemporada en Estados Unidos, el defensor francés habló con la prensa. "Ya ves que Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba", comentó Fofana.

El defensor destacó la confianza que tiene con Enzo y agregó que no es justo que se lo apunte como racista. "Confio en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El video es malo, pero no se trata sólo de Enzo. Se trata de la selección argentina. Enzo está en el video, pero si fuera de otro país, hubiera publicado lo mismo. Se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ya pasó. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o paramal. Pero necesitamos educara todoel mundo si no queremo sque se repita", advirtió Fofana. •

# La guía de TV

# Juegos olímpicos

4 » Varias disciplinas. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD).

HOCKEY MASCULINO

8.15 » Argentina vs. Irlanda. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD),

HOCKEY FEMENINO

15.15 » Argentina vs. Australia. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD).

VÓLEIBOL MASCULINO

4 » (del viernes) Argentina vs.

Alemania. TyC Sports (CV 22/101

HD - DTV 1629 HD) y TV Pública

(CV 11 - DTV 1121 HD).

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos Facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

# Gustavo Cordera. "Creo en la libertad, pero no en un partido"

El cantante habla de su nuevo álbum, De la cabeza al corazón, reflexiona sobre la cancelación que sufrió y sobre el uso de sus canciones en las campañas electorales de todo signo; también, menciona sus ganas de volver a reunir a la Bersuit | PÁGINA2

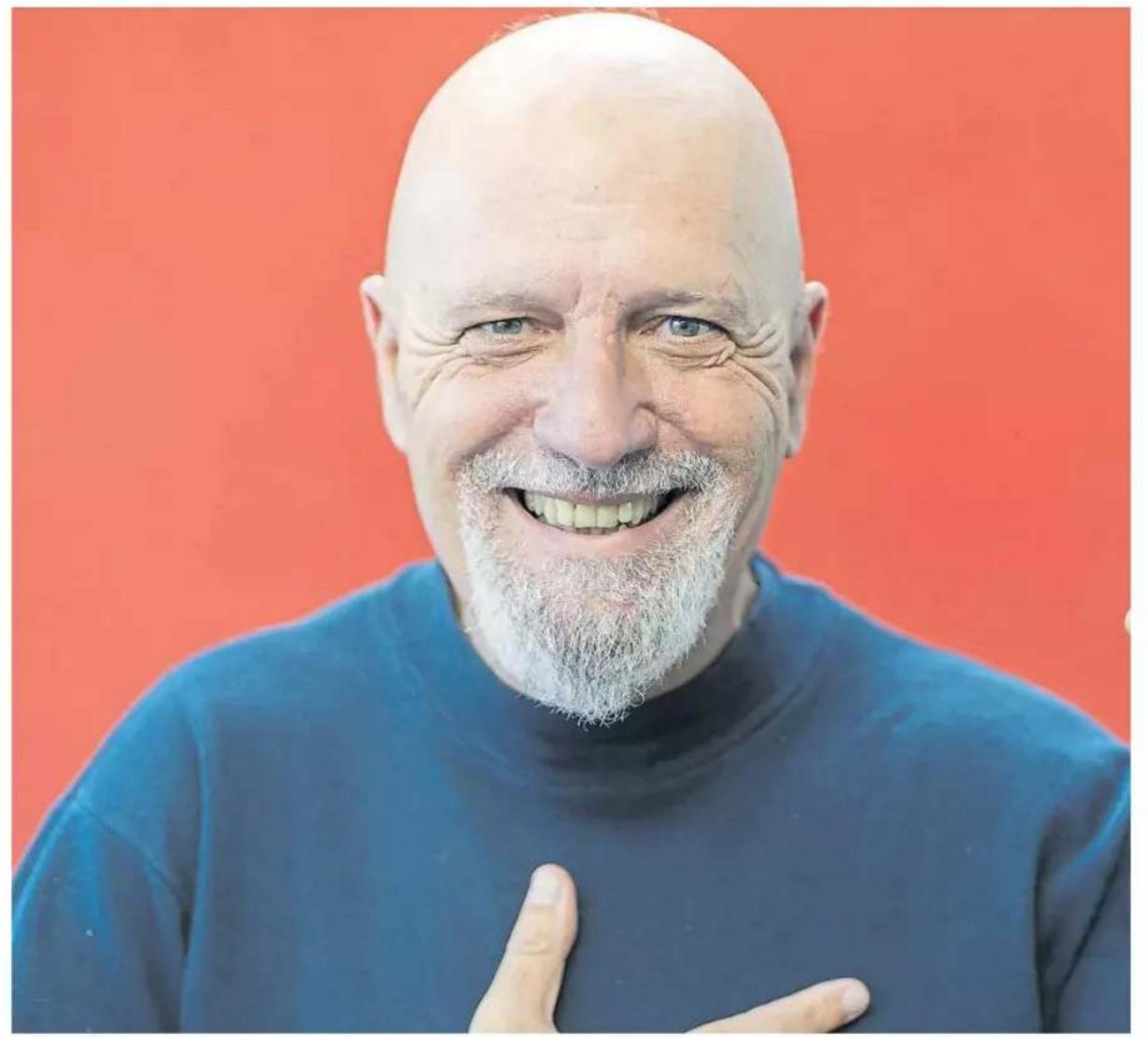

"A través del arte me meto en el universo político desde un lugar no partidario", asegura

# ALEJANDRO GUYOT

# Películas para revivir la historia de los Juegos Olímpicos

CINE. Desde la nefasta Olimpya a la icónica Carrozas de fuego

### Pablo De Vita PARA LA NACION

Con una historia casi paralela a la del propio cine, fue la pantalla grande la que reflejó diversos momentos de los modernos Juegos Olímpicos que nuevamente tienen como sede a París, ciudad donde hace un siglo la Argentina se quedaba con seis medallas olímpicas en la primera presentación en la que se contó con delegación nacional (también en París, pero en 1900, el esgrimista Francisco Camet fue el primer deportista argentino en participar y donde ayer, José "Maligno" Torres, se hizo de un oro en la competencia de bicicleta BMX).

Seis años más tarde, estará datada la película que registra la primera aproximación olímpica del cine que sucedió por accidente cuando Felix Mesguich, un camarógrafo que había recibido el encargo de rodar escenas singulares sobre diferentes países europeos rodó en Atenas una competición olímpica que quedócomo la primera de la historia, aunque no fuera dentro de los ya establecidos Juegos.

Con el cierre de la plataforma Qubit.tv, la oferta de streaming se restringe más al cine mainstreamy contemporáneo, privando a los espectadores de una de las películas más extraordinarias en cuanto a fotografía y deplorables en cuanto a mensaje: Olympia -puede encontrarse en YouTube- rodada por Leni Riefenstahl para glorificación de los Juegos Olímpicos organizados por el nazismo en 1936. La falta de variedad también priva de otro título. Cont. en pág. 3

# María Becerra deja las redes por el asedio de los haters

MÚSICA. Así lo expresó la artista luego de los recurrentes comentarios que recibió sobre aspectos físicos y su vestimenta

año con una presentación ante 50.000 personas en Times Square, las dos actuaciones en el estadio Monumental y en medio del desarrollo del "World Tour 2024" -que la lleva a recorrer escenarios de América y Europa- María Becerra contó que en los últimos tiempos también atravesó problemas de salud mental a raiz de los mensajes de odio que recibe en el

Después de un exitoso inicio del mundo virtual. Frente a la escalada en alusión a su cuenta en la ex-Twit- es mi gusto para vestir", expresó. agresiones de las que debe hacerse de este tipo de contenido, informó a sus seguidores que tomó una decisión para evitar que la situación siga creciendo.

X, "La nena de Argentina" habló de su agotamiento y del impacto negativo que tuvieron en ella las publicaciones maliciosas de los internautas. Por eso, tomó una decisión. "Me voy de esta red social", escribió

ter. "He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto has-A través de un hilo publicado en ta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí, hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo

En ese sentido, mencionó que

son recurrentes los comentarios referidos a su apariencia física. "Se meten con mi físico a diario, con todo", remarcó en uno de los tuits. Si bien la cantante consideró que este tipo de reacciones de la comunidad virtual "son parte de la fama" y valoró también que haya quienes quieran ayudarla, expresó su hartazgo frente a la catarata de

eco. "Llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal", se sinceró. Con la idea de apartarse del mundo virtual y con el objetivo de poner un freno a las expresiones que la afectan, la artista anunció que dejará las redes en manos de sus colaboradores para "desintoxicarse".

# Gustavo Cordera. "Es hora de que me suelten los partidos políticos y me dejen en paz"

Acaba de editar un disco nuevo, De la cabeza al corazón, que según señala, "es el último"; el uso de sus canciones en campañas de todo signo, la polémica y el escarnio público

Texto Agustina Surballe-Müller | Foto Alejandro Guyot

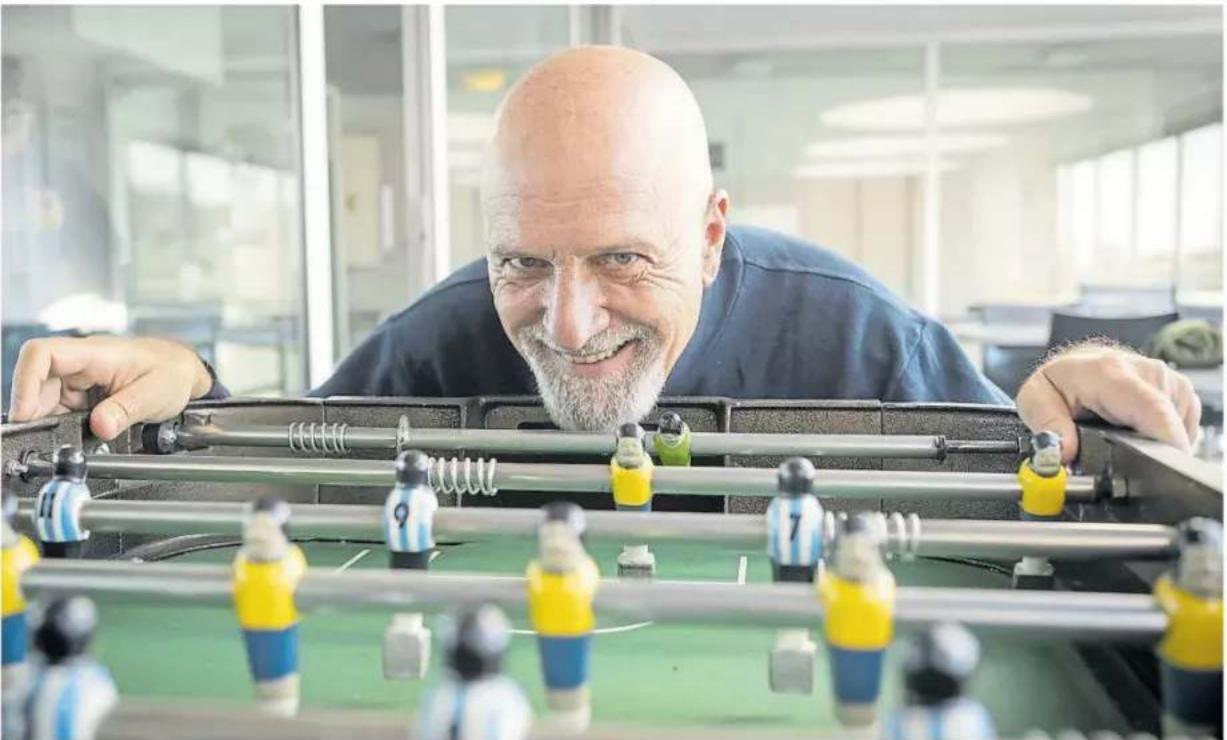

"Hace 40 años que no voto", dice a partir de las especulaciones de que apoya a Milei

on las tres de la tarde y Gustavo Cordera cruza el umbral de la puerta de entrada de Sony Music, en pleno "Palermo Hollywood". Se sienta en la recepción y espera su turno. Está promocionando el nuevo disco que lanzó a mediados de julio, De la cabeza al corazón y, minutos más tarde, se entrega a la charla con la nacion. "Quiero que los medios y los partidos políticos me dejen en paz y se enfoquen en mi arte", pide el cantante de 62 años.

"Es mi último trabajo y muestra mi deseo de integrar el pasado y el presente, y poder seguir adelante", reflexiona Cordera. En 2016, tras una charla en la escuela de Periodismo TEA, fue el primer famoso en sufrir la cancelación pública. La semana pasada, volvió a ser noticia por su supuesto apoyo al presidente Javier Milei, que él niega enfáticamente. "Creo en la libertad, pero no creo en ningún partido político", afirma.

### -¿Votaste en las últimas elecciones?

-No voto, por la libertad. Hace 40 años que no voto. Decidí después de las primeras elecciones no entregar mi voluntad a ningún partido político. El día que haya un político integro, lo votaré. Partidos políticos no, porque es estar atrapado en el mundo global, en la grieta. Por eso hago arte: las canciones van a juntar a personas con diferentes pensamientos en un mismo corazón.

# -Entonces, el apoyo a Milei no

existió...

-Tengo 62 años, hace muchos años que hago arte. Fui utilizado muchas veces por la política. Estoy en el final de mi carrera, es mi último disco. Es hora que me suelten los medios y los partidos políticos y que medejen en paz.

## -En un momento te pusieron en el lugar de representante de la protesta social...

-Yo hago canciones y canto lo que le pasa a la gente; la música es mi arte y mi lenguaje. No se por qué en cada reportaje me hablan de política, si ningún político habla de mis discos. ¿Por qué yo tengo que hablar de ellos?

## -No hablan de tus discos, pero usan tus canciones...

 Sí, todos los partidos políticos lo hicieron. Néstor Kirchner usó "La argentinidad al palo", Cristina (Kirchner) "El viento trae una copla", (Mauricio) Macri "La bomba loca" y (Javier) Milei "Se viene el estallido".

### -"Se viene" se transformó en un emblema de la campaña de Milei. Tiene 27 años, la escribieron con la Bersuit durante el menemismo y, sin embargo, no perdió vigencia.

-Sí. Fue utilizada en diferentes momentos de nuestra historia por la oposición. Porque toda oposición, de alguna manera, representa al cantor popular, y es ahí donde yo estoy. Es el lugar más amoroso que puedo llegar a tener con la gente y con el mundo. Estar como observador. No me siento representado por ningún partido político. Yo me represento a mí mismo: hago canciones, sovartista y en este momento estoy presentando un disco. ¿Por qué tendría que estar hablando de

### -¿Te molesta que usen tus canciones políticamente?

-La verdad que nunca hice nada. No voy a negar que no me sorprende cada vez que un político utiliza una canción. Pero tampoco voy a hacerlo con los que vengan, sería absurdo. Soy una persona que brega por

la libertad de la especie humana, no puedo censurar. Desde el momento en que hago una canción y la gente la escucha, me deja de pertenecer. El otro día vino un candidato a intendente y me preguntó: '¿Puedo usar 'La bomba loca'?'. Le dije: 'Loco, hacé lo que quieras, yo no tengo poder para decirte qué hacer con una canción'.

# -¿Te preguntás por qué las usan?

 Por supuesto. Esperan mucho de mí. Me piden que yo sepa cuál es la realidad del país y no sé cuál es la realidad de mi vida. No puedo entrar más en esa trampa. Las canciones son creíbles y los políticos y sus discursos no lo son. A mí la gente me ve, me saluda, me habla, me toca. Cuando estoy en Buenos Aires me tomo el tren Roca todos los días, voy a las villas, ando por todos lados. La gente en la calle cree en mí. A través del arte me meto en el universo político desde un lugar no partidario, y digo las cosas, no me escapo, tengo esa valentía que hoy es inusual.

### -¿Representás a una oposición? -Seguramente. Las primeras canciones del último disco reflejan la mirada de un tipo que se para frente al Riachuelo y cuenta lo que significa vivir de ese lado del río con el agua podrida porque las empresas tiran todos los residuos en ese lugar. En esa cuenca contaminada, donde el olor es insoportable, viven alrededor de 8 millones de personas. Hablo de la mirada del otro, de cómo es visto ese lugar, del olor, de los negros en la ribera de La Boca,

Laferrere, Avellaneda, de donde soy yo. Yo camino por los barrios y las villas, y la gente sale a darme un abrazo. -¿Por qué recorrés los barrios?

Cancelación "No tengo una actitud vengativa porque quienes me castigaron no sabían lo que hacían. Pero me hicieron mucho bien porque ese personaje ya tenía que morir".

# BERSUIT

VERGARABAT



# ¿Reunión con la Bersuit?

"Todas las grietas necesitan abrazos. Yo estoy dispuesto como ser humano a abrazarme con aquello que me oponía. El individuo vive en un colectivo".

# Encuentro

"Como artista quiero que eso suceda. Si yo hubiera podido, hubiera llamado a todos, es un momento donde me estoy integrando".

-Lo hago como parte de mi trabajo. Hace muchísimos años asumí un compromiso social muy fuerte. Soy padrino en la Fundación Eira, de rehabilitación de adicciones. Cualquier persona que me llama de un comedor, de una cárcel o donde sea, si tengo una guitarra, voy. También trabajé y toqué varias veces en una clínica de La Plata. Es un tema que me interesa muchísimo, por cuestiones familiares.

### -Es una parte desconocida de tu vida...

-Nunca hablé de esto en un reportaje porque nunca creí que fuera necesario, tal vez por una cuestión de desvalorización personal. Empecé tocando en el Borda con la Bersuit Vergarabat, nunca me alejé de ese lugar. Mi verdadero compromiso social y político es con el ser humano, con el que vive en el barrio, el enfermo, el adicto, el loco. Ese es mi mundo, mi universo. No quiero que los medios me titulen para generar más fuego en la grieta y lastimar a la gente que quiero. Mucha gente que cree en mí se pregunta: '¿Por qué sigo exponiéndome a que me lastimen?'.

El flamante disco tiene una nueva versión de "Nacer" (2018), que refleja la introspección y el viaje personal de resurgimiento tras la cancelación pública que vivió el cantante.

### -Fuiste una de las primeras figuras en ser cancelada, en 2016. ¿Esa fue la vez que más te lastimaron?

 Sí, fui totalmente sacado de contexto, lo mismo pasó el otro día. Aunque fue una pequeña cosa al lado de aquello, que me persiguió durante muchos años. No logré superarlo y lo que pasó el otro día me hizo muy mal. Me dio mucha angustia. Hay muchos pibes de distintos partidos políticos que son mis amigos y vienen a los conciertos. Si se interpreta que estoy separando a la gente, entro en la grieta. No quiero que me utilicen más. Me gustaría que hablen de lo que hago: acabo de hacer un disco precioso. Renací...

# -¿Cuándo fue tu renacimiento?

 El día que morí socialmente, renací individualmente como persona. Tuve el apoyo de Leandro, Stella, mis hijos y la compañía. Un apoyo que no sé si yo habría podido dar. No sé si habría soportado la presión que ellos soportaron para seguir sosteniéndome.

# -¿El tiempo ayudó?

-No, el tiempo solo pone las cosas en su lugar, revela. No tengo una actitud vengativa porque quienes me castigaron no sabían lo que hacían. Pero me hicieron mucho bien porque ese personaje ya tenía que morir. Estaba desbocado. Hago mucha terapia y estoy muy conectado con mi herida. Cuando vamos a neuropsiquiátricos y fundaciones, legitimamos esa herida. En esa fragilidad, está la humildad para que las personas puedan

### -¿Sentís que es tu evolución comoser humano?

-Todos estamos evolucionando. Creo que esta obra es la más evolucionada de mi vida, porque me animé a enfrentarme a mis propias heridas y fragilidades. Yo tuve que pedirme perdón a mí mismo porque el que más daño se hizo fui yo.

### -Te fuiste de la Bersuit en 2009, ¿se viene un reencuentro?

-Sería hermoso. Pero todas las grietas necesitan abrazos. Yo estoy dispuesto como ser humano a abrazarme con aquello que me oponía. El individuo vive en un colectivo. El colectivo vive a partir de buenos individuos, de buena gente. Como artista quiero que eso suceda. Si yo hubiera podido, hubiera llamado a todos, realmente, porque es un momento donde me estov integrando. •

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024







La inolvidable, Carrozas de fuego

# Viene de tapa

Setrata de una película referida a esa infausta edición: El triunfo del espíritu, la película de Stephen Hopkins donde Stephan James tomó el perfil de Jesse Owens, el atleta afroamericanoque conquistó cuatro medallas en ese certamen realizado en Berlín. En el otro extremo de la cronología, también se encuentran ausentes de las plataformas locales dos recomendables películas que reflejan la tragedia del 5 de septiembre de 1972, cuando un comando palestino secuestró a la delegación israelí y que terminó en masacre.

# Carrozas de fuego (1981)

Seguramente sea el más grande clásico que el cine construyó en derredor de los Juegos Olímpicos, con el encuentroentre Harold Abrahams, unestudiantejudíodelaUniversidad de Cambridge y Eric Liddell, un hijo de misioneros escoceses en China, quienes entrenan con la mirada en los Juegos Olímpicos de París 1924. Ben Cross e Ian Charleson interpretaron a Abrahams y Liddell junto a un elenco notable con los nombres de Nigel Havers, Ian Holm, Lindsay Anderson y John Gielgud, entre otros. La música de Vangelis quedó como un desafio a la adversidad y sinónimo de esfuerzo. La película de Hugh Hudson ganó 4 premios Oscar incluyendo Mejor Película y tiene la Medalla de Oro que el comité olímpico no puede entregar: el del film olímpico por excelencia. Disponible en Disney+

# Alas de libertad (2017)

En algún sentido puede considerársela la secuela de Carrozas de fuego, al menos en cuanto a su devenir histórico. Graduado en Edimburgo, Eric Liddell regresa a China para continuar su labor como misionero hasta que estalla la guerra y Japón invade China. Liddell decide ponera sufamilia a salvo, pero él permanece junto a aquellos que sufren cuando

# Una selección de las películas que mejor retrataron el vértigo de distintos Juegos Olímpicos

CINE. Con la competencia deportiva en desarrollo, lo que sigue son algunas recomendaciones para repasar las historias humanas felices y dramáticas que son parte de un evento de esta magnitud

es enviado al campo de trabajos forzados de Weishin. Singular coproducción entre China, Hong Kong y los Estados Unidos, Joseph Fiennes encarna Liddell acompañado de actores chinos con un resultado firmado por Stephen Shin y Michael Parker con muchos más aires de telefilm que continuidad de clásico del cine. Disponible en Prime Videoy MercadoPlay.

### Remando como un solo hombre (2023)

En 2013, el escritor estadounidense Daniel James Brown publicó The Boys in the Boat, una novela que recordaba la epopeya del equipo olímpico de remo en las tristemente célebres Olimpíadas de Berlín 1936, donde ganaron el oro superando las adversidades de la competición y las de la Gran Depresión, que había condicionado sus posibilidades al ser todos estudiantes de extracción trabajadora. El libro fue un best seller que llamó la atención de Hollywood que, finalmente, eligió a George Clooney para dirigir su adaptación, que protagonizaron Joel Edgerton como el entrenador Al Ulbrickson

Sr. y Callum Turner como el remero Joe Rantz. Pese a su buen desempeño en la taquilla norteamericana, en la mayor parte del mundo se la conoció a comienzos de este año con su lanzamiento en plataformas. Disponible en Prime Video.

# Invencible (2014)

Louis Silvie «Louie» Zamperini fue un atleta ítalo-norteamericano que participó en las Olimpíadas de Berlín 1936 y luego peleó en la Segunda Guerra Mundial, donde sobrevivió 47 días en una balsa al caer su avión. Fue capturado por los japoneses y llevadoa un campo de prisioneros de guerra, donde sufrió graves maltratos y humillaciones y fue torturado durante dos años. En 2011, tres años antes de la muerte de Zamperini, Universal adquirió los derechos del libro de Laura Hillenbrand y luego de algunos guiones previos fueron los hermanos Coen que trazaron esta historia en la pantalla una vez que Angelina Jolie fuera elegida para dirigirla. Jack O'Connell dio vida a Zamperini y el film tuvo 3 nominaciones al Oscar. Disponible en Movistar TV y Max.

# El milagro (2004)

Poco tiempo había pasado de la muerte en un accidente de tránsito del icónico entrenador de hockey sobre hielo Herb Brooks cuando se conoció esta película de Disney, cuyo protagónico corrió, con acierto, en manos de Kurt Russell. La película retrata la épica con la cual el equipo de hockey venció en los Juegos Olímpicos de Invierno al hasta entonces imbatible equipo soviético, quedándose con la medalla de oro en 1980. Fue la segunda vez que Brooks se convertía en personaje porque, previamente, en 1981 un telefilm protagonizado por Karl Malden lo había estelarizado con su milagro deportivo en Miracle on Ice. Fue un éxito de taquilla y ganó el premio ESPY a la Mejor Pelicula Deportiva del año. Disponible en Disney+ y Movistar TV.

# Jamaica bajo cero (1993)

Ya desde su título, la pelicula cuenta aquello que parece inexplicable: la participación de Jamaica en las Olimpíadas de Invierno de 1988, donde tuvo una destacada actuación. En buenamedida, eso fue posible gracias a la

figura de Irving Blitzer, un deportista que obtuvo su medalla en 1968 y que tenía un excelente desempeño en 1972 hasta que fue descalificado. Blitzer se fue a vivir a Jamaica y 16 años más tarde es contactado para convertirse en entrenador del primer equipodetrineo del país. Con dirección de Jon Turteltaub y la pegadiza música de Hans Zimmer, el Irving Blitzer de la ficción contó con el dotado perfil para la comedia de John Candy. Disponible-bajo el título Elegidos paraeltriunfo-en Disney+

# Foxcatcher (2014)

Mark Schultz es un excampeón de lucha libre invitado por el multimillonario John Du Pont para planificarjuntos un equipo de competición para Seúl 1988. Poco a poco descubre que Du Pont no es quien dice o parece ser y la relación entre ambos se nutre de celos, rivalidades y, fundamentalmente, de las crecientes fantasías paranoicas del millonario. Presentada en la Selección Oficial de Cannes, donde Bennett Miller ganó el premio al Mejor Director, tuvo como protagonistas a Steve Carell, Mark Ruffalo, Channing Tatum, Sienna Miller y Vanessa Redgrave. Recibió cinco nominaciones al Oscar. Disponible en Apple TV+

# Olga (2021)

Esta coproducción suizo-francesa hablada en francés y en ucraniano retrata, condirección de Elie Grappe, la historia de una gimnasta ucraniana dividida entre Suiza, donde entrena para los juegos, y Kiev, donde su madre informa como periodista los sucesos de las revueltas populares y las denuncias contra el entonces presidente de ese país Viktor Yanukovych. Los eventos, conocidos luego como Euromaidán, enfrentarán a la joven a la disyuntiva de seguir con el entrenamiento olímpico o volver a su país, donde su familia está cada vez más comprometida. Disponible en Prime Video. •

# 5 ESTRENOS DE LA SEMANA DE1AL7 DE AGOSTO

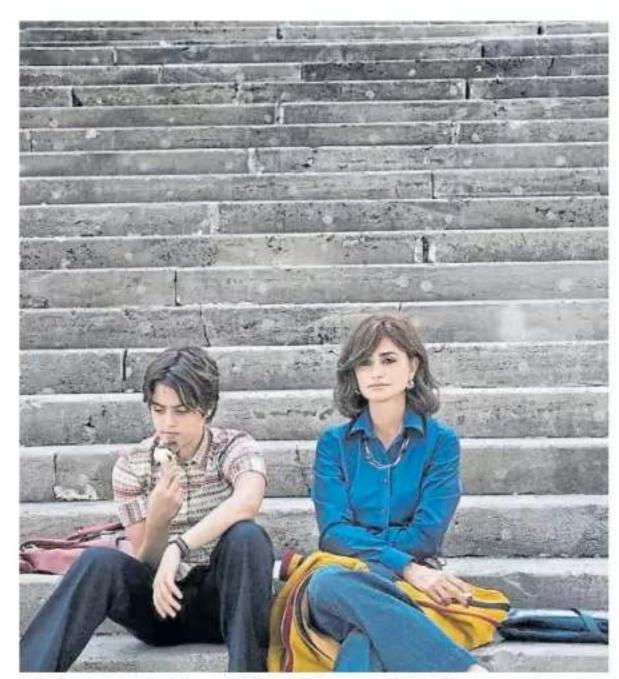



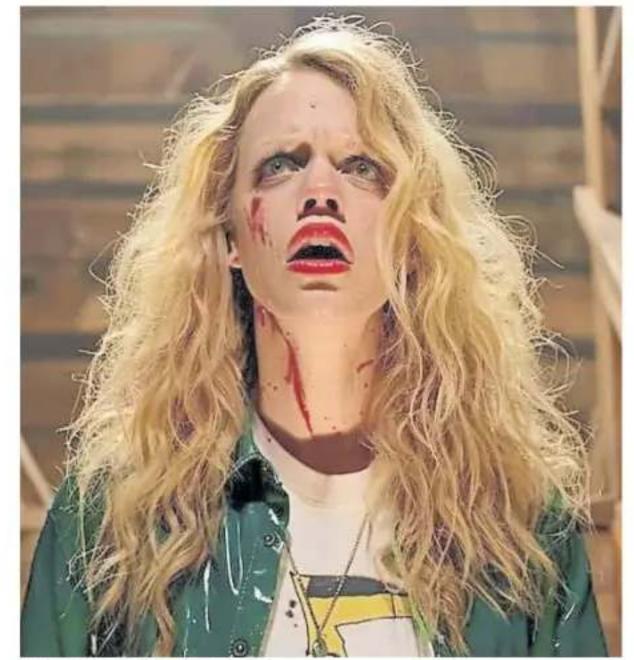

Mia Goth es Maxine Minx

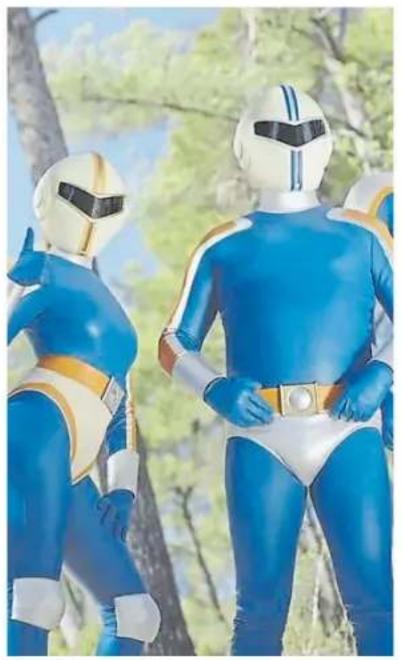

Extraños superhéroes

# La pérdida de la inocencia en la Roma de los años 70

# LA INMENSIDAD

\*\*\*(L'INMMENSITA,ITALIA-FRANCIA/2022) DIRECCIÓN: Emanuele Crialese. GUION: Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni, Fotografia: Gergely Pohárnok. EDICIÓN: Clelio Benevento. ELENCO: Filippo Pucillo, Luana Giuliani, Penélope Cruz, Vincenzo Amanto. calificación: apta para mayores de 13 años. DISTRIBUIDORA: Mirada Distribution. DURACIÓN: 98 minutos.

éjala", "Estoy bien", así son los momentos en los que Clara se permite reafirmar su origen español en una Roma que vive de la mano del "milagro económico", con la progresiva aparición de complejos de viviendas y una sensación de progreso que envuelve a la clase proletaria que accede a otros elementos de bienestar y de ascenso social en esa Italia de comienzos de los 70 que repite esa felicidad en las magnéticas y movedizas canciones de Rafaella Carrá.

Ese progreso exterior contrasta, en el caso del matrimonio conformado por Clara y Felice, en una relación regresiva dominada por el machismo. La identidad de una de las hijas de la pareja es puesta en cuestión a partir de un proceso de autopercepción que resulta inaceptable para ese padre. El rechazo de su progenitor contrasta con la enorme sensibilidad de una no como un mandato sino como madre con enorme belleza y una construcción, algo que se enresolución para ser proteger a una hija para la cual esos son también conflictos: Adriana vive su educación religiosa con progresivo desapego y deposita cada vez mayor atención en las pautas sociales que emanan de la TV. A eso se suma que el grupo de niños comienza a visitar un

campamento gitano, algo que es inadmisible para los padres, pero que en el caso de Adriana contribuye a esa realidad nueva, donde además de los juegos de niños mezclados con el progresivo "fin de la inocencia", también la crisis de la identidad familiar será otro estamento que la pondrá a prueba.

Varios elementos son de notable relevancia en esta película, la más personal del director de Respiro, Nuovomundo y Terraferma, quien se destaca por un extraordinario manejo visual de sus historias que son, prácticamente, también contadas desde la cuidada fotografía, donde la distancia focal y la profundidad de campo sirven para explicitar los estados emocionales de los protagonistas.

Suma al desarrollo la profunda carnadura emocional con la que hilvana a sus personajes teniendo aquí, además, un notable protagónico a cargo de Penélope Cruz, quien construye, sin ocultar su raíz española, a una de esas mujeres que -alrededor de la época que marca la acciónhicieron grande al cine italiano con la combinación de volcánica belleza y arrolladora presencia, como Sophia Loren, Gina Lollobrigida o Silvana Mangano, quienes brindaron un nuevo rol para la mujer.

Vincenzo Amato acompaña como el clásico marido autoritario y Luana Giuliani es la hija que expresa una nueva identidad tremezcla con la autobiografía de Crialese, realizador que pone el foco en una parte de sus recuerdos y en la identidad, a veces con demasiada distancia emotiva y cierta dureza, pero sin restarle inteligencia, estilo y autenticidad al retrato de ese vínculo filial. • Pablo De Vita

# Una heroína se despide con aires a Hitchcock y De Palma

# MAXXXINE

\*\*\* (ESTADOS UNIDOS/2024). GUION, EDI-CIÓN Y DIRECCIÓN: Ti West. Fotografía: Eliot Rockett, Música: Tyler Bates. ELENCO: Mia Goth, Kevin Bacon, Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Halsey, Lily Collins, Michelle Monaghan y Bobby Cannavale. DURACIÓN: 103 minutos. calificación: apta para mayores de 16 años.

axxxinees la tercera parte de una serie de films que ■ se inició en 2022 con X. en la que el realizador y guionista Ti West explora, como sugiere la proliferación de la antepenúltima letra del alfabeto, el vínculo entre el pornoy el terror, dos géneros con múltiples similitudes. Para citar algunas: la estructura sincopada de continuos ciclos de tensión, acumulación y, digamos, descarga, el lugar central aunque no precisamente enaltecedor de las mujeres como objeto o víctima, los presupuestos mínimos y la audiencia mayoritariamente masculina.

Esa primera película transcurría en los años 70, cuando el porno acababa de abandonar la ilegalidad y se manufacturaba en unidades de guerrilla no muy distintas a las del cine independiente, momento en que uno de estos equipos de hippies y buscavidas alquila una locación para filmar sus escenas a la que resulta la familia más disfuncional desde los protagonistas de Masacre en Texas.

La segunda película, Pearl, registrada velozmente durante la pandemia, se corre al primer tercio del siglo XX y explora el pasado de uno de los dos personajes que interpreta por Mia Goth en X. Los tonos ocres dan lugar a un explosivo technicolory las referencias pasan del cine de Tobe Hooper a El mago de Oz. El vínculo con el porno está aquí más desdibujado, pero se potencia el tercer tópico que interesa a West: nuestro enfermizo culto a la celebridad.

Esta tercera entrada hace una operación similar, pero en lugar de ir al pasado de uno de los personajes de la actriz en X, indaga cómo continúa su historia una década más tarde. 1985 reencuentra a Maxine Minx (Goth) convertida en una estrella porno que decide que el cine triple X no le proporciona el nivel de fama al que aspira e intenta dar el salto hacia el mainstream con un papel en la película de terror The Puritan II. Cuando su compañeras del porno aparecen brutalmente asesinadas y tanto un oleaginoso detective privado (Kevin Bacon) como un extraño vestido de cuero negro, que bien podría ser el asesino serial conocido como The Night Stalker, empiezan a acosarla, Maxine entiende que su vida está en riesgo y que será la próxima víctima.

La trama de asesinatos sanguinarios y la textura granular de la imagen remiten a la noble estirpe de las slasher movies estrenadas directamente en VHS en los años 80. La película también vuelve a algunas fuentes más prestigiosas como Vestida para matar y Doble de cuerpo, los dos magistrales pastiches de Brian de Palma sobre la obra de Hitchcock. A diferencia de estos films, en los que De Palma usa el género slasher para redondear ideasen ese momento innovadoras, West se conforma con la imitación. A pesar de algún apunte feminista, su película no presenta mayores diferencias con el cine que está citando. No hay aprovechamiento de una forma perimida para construir algo nuevo o subvertir nuestras expectativas, sino apenas el gesto nostálgico de la copia textual. Se trata un cover idéntico al original que, sobre todo en la comparación con los méritos del primer film de la serie, deja con gusto a poco. Hernán Ferreirós

# Más surrealismo del francés Quentin Dupieux

# FUMAR PROVOCA TOS

\*\*\*\*(FUMERFAITTOUSSER, FRANCIA/2022). DIRECCIÓN, GUION, FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN: Quentin Dupieux. ELENCO: Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra y Adèle Exarchopoulos. DURACIÓN: 77 minutos. calificación: apta para mayores de 13 años.

uentin Dupieux es un cineasta polémico. Y no es casualidad: sus películas siempre, y cada vez con más empeño, intentan desconcertar al público y la crítica.

Sin embargo, no le va tan mal en la taquilla y son muchos los especialistas en cine que lo celebran. No todos, claro. Variety dijo que "debería ir directamente a la cárcel" por haber filmado Wrong Cops, una película de 2013 protagonizada por maníacos sexuales, policías adictos al chantaje y un hombre tuerto y deforme que sueña con ser una estrella del techno. En el elenco, además, aparecía un provocador profesional como Marilyn Manson. Tres años antes ya había asombrado con Rubber (2010), una film clase B producido en los Estados Unidos en el que la estrella es un neumático que cobra vida e inicia un festival de asesinatos.

Misterios de la distribución mediante, llega ahora una película que este singular director francés estrenó en su país en 2022, apenas unos meses después del estreno local de Increible pero cierto, otro largo que Dupieux también lanzó en Francia hace dos años.

Fumar provoca tos continúa la línea surrealista que caracteriza a buena parte de la obra del realizador, cultor de un humor muy apoyado en el absurdo, plagado de ocurrencias -algunas brillantes, otras LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024

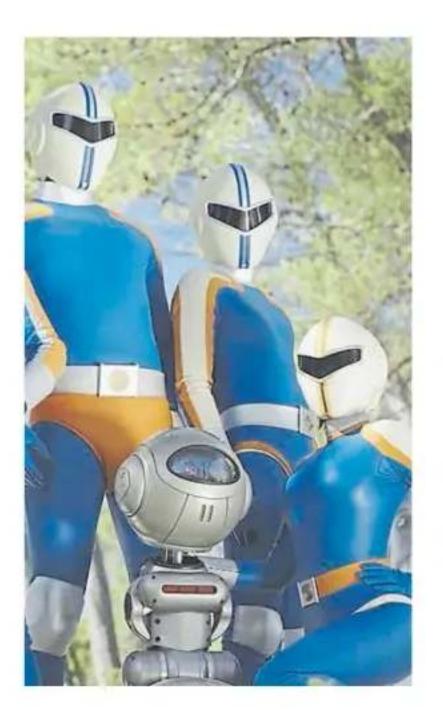

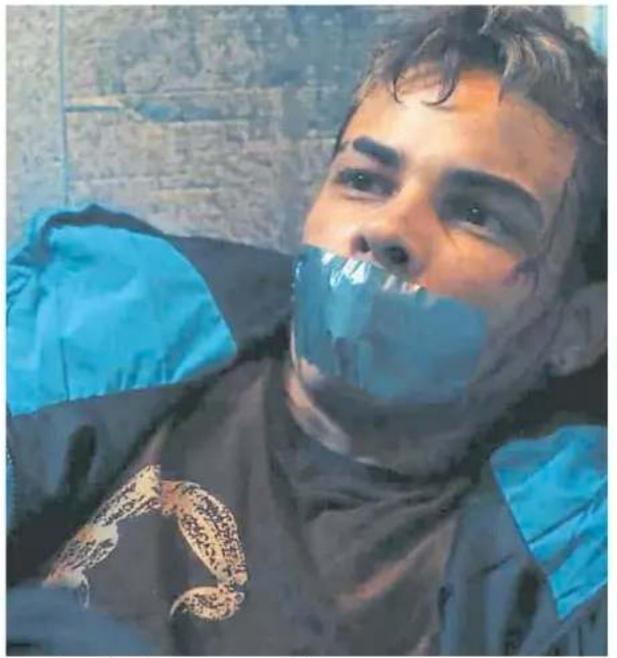



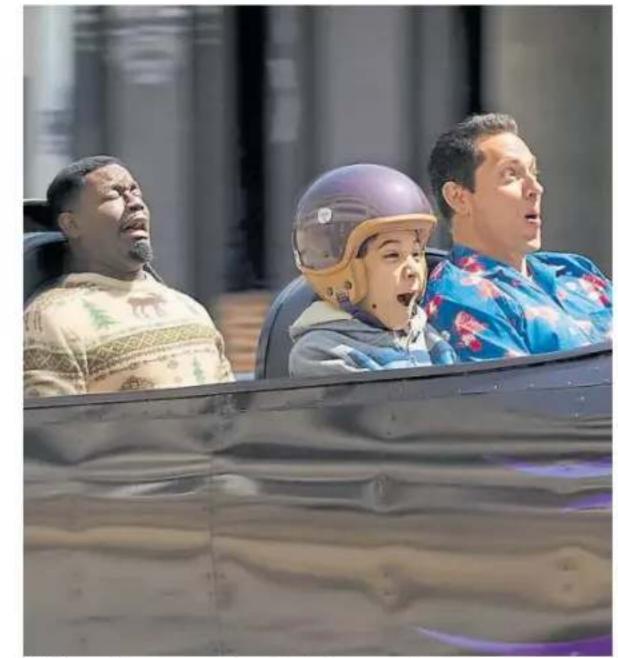

Un buen elenco que no logra lucimiento en el relato

SONY

menos efectivas- y de las narrativas fragmentarias, incluso dispersas, que van apareciendo como piezas desordenadas de un rompecabezas que deja abierto para la reconstrucción del espectador.

En el centro de la escena de la película-que es corta para el estándar actual y por fortuna se beneficia de la dinámica que le confieren el disparate y las sorpresas- está el Tabaco-Force, un hilarante grupo de superhéroes muy improbables cuyo look es una cruza de Daft Punky los Power Rangers.

Odian el tabaco, pero cada uno usa alguno de sus efectos nocivos como arma letal. El equipo pelea contramonstruos que parecenescapados de las viejas producciones de Roger Corman y tiene por jefe a un muñeco parecido a Alf, al que se le escapatodo el tiempo de la boca una repugnante baba verde, pero igual es registrado por muchas mujeres como un sex symbol irresistible.

Lo virtuoso en ese contexto desprovistode cualquier lógica es la fluidez de los pasajes entre los distintos relatos que componen la película, la consistencia que cada uno de ellos tiene como maquinaria narrativa autónoma y la soltura con la que el elenco controla ese humor tan caro a la Nueva Comedia Americana, un poco zombi, cargado muchas veces de veneno e ironía y en otras ocasiones de la empatía que transmite la candidez.

Los referentes de Dupieux son muchos y de un linaje diverso: Monty Python, Charlie Kaufman, John Waters e incluso Ed Wood. En Francia, los detractores ven su cine comounenvasevacio. Sesabeque el la tradición del cine francés siempre mantuvo cierta distancia respecto delencarecultural norteamericano. El caso de Fumar provo ca to sintenta dealgunamaneracerraresagrietao en todo caso no caer en ella, aunque todavía no queda claro cómo será su suerte en la taquilla francesa. Como fuera, el director no se hace cargo de ese reclamo.

"Simplementequieroque lagente se ría con mis películas", dijo el año pasado. Naturalmente, no todo el que vea Fumar provoca tos pensará lo mismo, pero esta vez hay buenas razones para que ese deseo se cumpla. Y si no lo siente así, seguro que no quedará indiferente. Misión cumplida para un polemista. • Alejandro Lingenti

# Crítica social sin concesiones, disfrazada de thriller

# SALVAJES

\*\*\* (ARGENTINA/2024). DIRECCIÓN: Rodrigo Guerrero. GUION: Rodrigo Guerrero.
FOTOGRAFÍA: Ezequiel Salinas, EDICIÓN:
Mariana Quiroga Bertone. ELENCO:
Beatriz Spelzini, Luis Gnecco, Alan
Fernández, Jonatan Toledo, Juan Carlos Romero, Tania Casciani. DURACIÓN:
90 minutos. CALIFICACIÓN: apta para
mayores de 13 años con reservas. DISTRIBUIDORA: Vi-DOC.

Se llama "marginal" a aquel que está fuera de la sociedad, de sus reglas y normas. Y aunque comúnmente se ha vuelto un adjetivo para hablar de delincuencia y pobreza, transitar por esos márgenes no es privativo de malvivientes; o mejor dicho, tal vez la marginalidad sea transversal a toda clase social y no tenga que ver con la falta de recursos sino con la esencia humana. Este y otros temas subyacen e incomodan en la nueva película de Rodrigo Guerrero.

Sonia (Beatriz Spelzini) y Arturo (Luis Gnecco) son un matrimonio gris, silencioso y retraído, que una noche es sacudido por la aparición en su casa de tres delincuentes. La pareja sale ilesa de la violenta situación, y además Arturo logra capturar al más joven de los ladrones (Alan Fernández), manteniéndolo encadenado en su sótano. Mientras él se obsesiona con el poder que le significa pasar de víctima a victimario, su esposa ve en el muchacho el reflejo de su hijo muerto. Con el correr de los días, ambos irán construyendo una relación enfermiza con el cautivo que los aislará de su entorno, a la vez que tendrá consecuencias inesperadas para los tres.

Guerrero (Siete perros, El tercero) manipula con destreza la consabida tipificación de dos mundos opuestos, como puede ser el de la

marginalidad y el de la gente "de bien". Pobres que no tienen nada que perder, ricos que lo han perdido todo, seres al límite cuyas acciones justifican el título de la película. Todos a su manera son "salvajes", y terminan pagando por eso.

La idea es interesante e intenta sostenerse a lo largo del film, pero no siempre lo logra. Que la narración se concentre casi exclusivamente en el devenir del matrimonio por sobre la historia del chico capturado (del que se sabe poco y nada más allá de algunos recuerdos que tiene durante su cautiverio) termina desbalanceando el propósito original. Al mismo tiempo que por momentos lleva a que el guion peque de repetitivo en el excesivo subrayado en torno a las

Para una mejor representación de esa dualidad subyacente en el film, quizás habría sido buena idea profundizar en el entorno familiar del muchacho, de dónde viene y hacia dónde quiere volver, así como también reforzar la presencia de su madre. Elementos cuya mínima presencia y desarrollo los lleva a quedar opacados frente al conflicto que afrontan los personajes de Sonia y Arturo.

Este desequilibrio es el punto más flojo de Salvajes, una propuesta muy bien construida desde su fotografía, dirección y puesta en escena, que aportan un clima de opresión y oscuridad, coronado por excelentestrabajos de Beatriz Spelzini, Luis Gnecco y Alan Fernández.

Disfrazada de thriller policial, Salvajes presenta una mirada sin concesiones sobre la sociedad, y sobre aquellos que formamos parte de ella. Seres que arrastran un origen, un pasado y un presente, que en cualquier momento puede colisionar con resultados trágicos. La esencia humana puesta en discusión, de manera descarnada e impiadosa, donde todos somos iguales. Y también impredecibles. • Guillermo Courau

# Sin la imaginación de la historia original

### HAROLD Y SU CRAYÓN MÁGICO

\*\* (HAROLD AND THE PURPLE CRAYON, ES-TADOS UNIDOS/2024). DIRECCIÓN: Carlos Saldanha. GUIÓN: David Guion y Michael Handelman. EDICIÓN: Tia Nolan y Mark Helfrich. ELENCO: Zachary Levy, Lil Rel Howery, Tanya Reynolds, Zooey Deschanel, Jemaine Clement. DISTRI-BUIDORA: UIP. DURACIÓN: 88 minutos. CALIFICACIÓN: apta para todo público.

ay ediciones disponibles en español de los bellos ■ libros para niños de Crockett Johnson (1906-1975), el autor, dibujante e ilustrador nacido en Nueva York que se hizo enormemente popular en el mundo anglosajón, especialmente de la serie protagonizada por Harold, un chiquito de cuatro años lleno de curiosidad, capaz de crear un mundo entero con la única ayuda de un lápiz. El trazo es sencillo, propio de la mirada de su protagonista. Simplemente sale a descubrir el mundo y si lo que busca o quiere no está a su alcance entonces empieza a trazar garabatos con ese lápiz de color morado y el objeto imaginado se convierte en parte de esa pequeña gran aventura.

Todo ese espíritu ingenuo y a la vez inmensamente creativo queda a la vista en la introducción de Harold y su crayón mágico, traducción literal del título en inglés del libro más difundido de Johnson en su llegada al cine. Ese atisbo de magia dura pocos minutos y termina en el mismo momento que Harold, ya grande, y sus dos compinches de aventuras, un alce y un puercoespín, deciden pegar el salto al mundo real. Harold quiere conocer a su creador, cariñosamente bautizado como "old man" (viejo).

El prólogo conecta esta película con la obra anterior de su realiza-

dor, el brasileño Carlos Saldanha, competentey exitoso autor decine animado. Los primeros episodios de La era de hielo, Ferdinand y Río llevan su firma. Dura muy poco. En vez de seguir fiel al dibujo original, Saldanha transforma a Harold y sus amigos en personajes de carne y hueso. El protagonista adquiere la forzada ingenuidad de Zachary Levi, que anda todo el tiempo con cara de pasmado. A su lado, el alce (Lil Rel Howery) y el puercoespín (Tanya Reynolds, lo mejor del elenco) también adoptan formas humanas, decisión bastante más complicada de entender.

En la búsqueda del autor, los personajes pierden su principal condición. El mundo deja de ser una página en blanco que es posible llenar a partir del descubrimiento ylaimaginación. La magia se transforma en una simple herramienta utilitaria para crear o transformar objetos con propósitos y límites muy determinados. En vez de sueñoso anhelos lo que vemos son cálculos y estrategias bocetadas con un grueso crayón morado (bien concretoy bien real, por supuesto), ahora concebidas no por un personaje que conserva su capacidad de asombro, sino por impersonales algoritmos.

La falta de gracia y de creatividad es tan visible que hasta Zooey Deschanel pierde el encanto que siempre le conocimos. La película mete a la fuerza en el relato a un chico con problemas de bullyingy un solo amigo (imaginario), confunde a la fantasía de verdad con un alarde de costosos efectos visuales (por cierto muy buenos, porque la maquinaria de Hollywood en eso no falla) y hasta el villano de turno, un frustrado autor de novelas fantásticas personificado por el actor de voz Jemaine Clement, luce tan desganado como el resto. Lo mejor es volver al sencillo relato de Johnson, que no debió salir nuncade su lugar natural, ese dibujo de trazo simple. • Marcelo Stiletano

# José Miguel Onaindia

PARA LA NACION

"Lo mejor siempre nace de la humildad". Así describe Ana María Picchio su mejor recuerdo de La tregua. Una película que se hizo sin la noción de que iba a ser tan importante, que iba a desbordar las salas de espectadores en el momento de su estreno. que luego de cinco décadas iba por seguir siendo vista por las nuevas generaciones y a emocionar como en su primera exhibición. La traslación cinematográfica porteña de la montevideana novela de Mario Benedetti tuvo suorigenen un programa de TV que Sergio Renán dirigió a comienzos de los 70 para Canal 7 dentro del ciclo Las grandes novelas.

Aquel fue un esfuerzo ciclópeo que se realizaba con el trabajo de un equipo de seis adaptadores, veintisiete actores y personal técnico que cada semana convertían en relato audiovisual a los monstruos sagrados de la literatura universal: Chéjov, James, Tolstoi, Zola, Flaubert, Stendhal, Dostoievski o Wilde llegaban a la televisión argentina por el entusiasmoporestegrupodeartistaspor producir contenidos de calidad y con una forma de trabajo igualitaria, sin estrellatos, ni primeras figuras. Entre las novelas contemporáneas, una semana se eligió la obra de Benedetti, que desde su primera edición en 1960 se había convertido en un sucesoeditorialyquesiguesiendounade las novelas más leídas y traducidas de la literatura latinoamericana.

La visión del programa motivó a Benedetti a autorizar la transposición de su obra al cine, acto indispensable para que el proyecto se pusiera en marcha. A partir de allí se movió un engranaje bastante singular en el cine de la época: prescindir de las grandes ayudas a la producción y con la sencillez de propósitos que describe su protagonista femenina, embarcarse en hacer una película carente de grandilocuencia.

La aventura fue posible gracias al arrojo y pasión de dos mujeres que no pertenecían al mundo de la producción cinematográfica, pero que estaban vinculadas con la cultura por propia decisión y por tradición familiar: Tita Tamames y Rosita Zemborain. Hasta ese momento habían colaborado en dirección a arte y vestuario de algunos films precedentes (Crónica de una señora, Heroína, La revolución, Vení conmigo) y arriesgaron el capital para que el rodaje se realizara con la austeridad que la historia narrada admitía, prescindentes del inesperado suceso de su empeño.

Los exhibidores no consideraron que una película pequeña y triste mereciera el mejor circuito y reservaron las mejores salas para la que sí era la más esperada del año: La Mary, de Daniel Tinayre, con Susana Giménez y Carlos Monzón, luminarias de la vida pública argentina, a la cabeza de un elenco de reconocidos actores, que se estrenaría una semana después. Pero la reacción de los espectadores es siempre un enigma y desde el primer pase en el día de su estreno, la película convocó a multitudes de personas que agotaban las entradas de las salas céntricas y de barrio de la ciudad de Buenos Aires, del numeroso circuito de salas de las provincias del país. Como expresa Luis Brandoni, que interpreta al hijo mayor del protagonista, "se estrenó en una sala de segunda categoría sobre la calle Lavalle y el resto lo hizo el público".

¿Por qué esa historia "de personajes que esperan el colectivo" –como cuenta Picchio que los definía Benedetti–iba a convertirse en uno de los films que marcaron la historia del cine argentino e iberoamericano? Sin duda es una película de actores, en la que la fuerza emotiva está centrada en la capacidad de transmisión de cada uno de los personajes, aún de aquellos que solo juegan una secuencia pero que se graban en la



La tregua y su elenco de grandes figuras, como Héctor Alterio, Hugo Arana, Carlos Carella y Aldo Barbero, entre otras

ARCHIVO

# La "modesta historia" que llevó al país por primera vez al Oscar

CINE. Se cumple medio siglo del estreno de *La tregua*, un fenómeno de público y crítica instantáneo, que fue producido y dirigido por debutantes, entre ellos Sergio Renán

memoria del espectador. La gran virtud de Renán, en su ópera prima, fue haber hechoun "casting" impecable y haber puesto la cámara al servicio del lucimiento de cada uno de ellos. La potencia emocional del film se logra con los pequeños gestos, con la contención de los actores que dan hondura existencial a cada personaje y convierten sus conflictos humildes en universales. Y es una virtud destacable porque pone en evidencia su seriedad como artista ya que no buscó la innovación formal, aunque su procedencia era del mundo de la renovación.

Es necesario recordar que como actor fue el elegido para protagoni-

# La película reunió a un seleccionado de extraordinarios intérpretes

# La potencia emocional del film se logra con los pequeños gestos

zar las experiencias más vanguardistas del cine argentino de la década del 70. Encarnó a los personajes creados por Julio Cortázar para la literatura, en La cifra impar y Circe, de Manuel Antín; en El perseguidor, de Osías Wilensky; de Roa Bastos en Castigo al traidor, también de Antín, con su maravilloso Rufián melancólico arltiano en Los sietes locos, de Torre Nilsson, entre otros trabajos de excepción. En el teatro participó de los estrenos de las obras más renovadoras, como El centrofoward murió al amanecer, de Agustín Cuzzani. Cuando debutó como director escénico lo hizo con una osada versión de Las criadas, de Jean Genet, que provocó un revuelo porque las tres protagonistas eran interpre-

tados por tres actores que luego lo acompañarían en su debut como director cinematográfico: Héctor Alterio, Luis Brandoni y Walter Vidarte. Dirigió luego, con Leopoldo Torre Nilsson, y compuso un personaje protagónico en La vuelta al hogar, de Harold Pinter, que sufrió la censura del gobierno militar de turno.

La tregua reúne a un seleccionado de extraordinarios intérpretes que sin perjuicio de la extensión de su presencia en pantalla juegan cada escena con su máxima capacidad de expresión. Gracias a ellos y a la certeza de la dirección la película adquiere una fortaleza expresiva que impide que sea un éxito circunstancial para darle estatura de clásico. Y se arriesga en temas que en la época eran raramente abordados, como la relación entre un hombre maduro preparado para jubilarse y una joven compañera de trabajo, o la homosexualidad del hijo menor del protagonista y el conflicto familiar que provoca.

La dimensión del elencola dan las trayectorias de cada uno de los actores nombrados a los que hay que sumar a Norma Aleandro y China Zorrilla, que participan de solo dos secuencias cada una; la contención dramática de Cipe Lincovsky en la escena en la que reconoce al amante de su hija muerta, a las primeras apariciones cinematográficas de Oscar Martínez y Antonio Gasalla, la imponente presencia de Lautaro Murúa como el jefe de la oficina, al grupo de compañeros de trabajo formado por Carlos Carella, Aldo Barbero, Diego Varzi, Hugo Arana y el ya nombrado Walter Vidarte, la creación de Luis Politti del olvidado compañero de escuela y a la encantadora Marilina Rossen el rol de la hija.

Laura Avellaneda y Martín Santomé (encarnados por Ana María Picchio y Héctor Alterio) quedan como una pareja inolvidable del cine porque convierten la sencillez de sus sentimientos y de su historia en una profunda encarnación de la fragilidad de la vida y las relaciones humanas. Como el autor de la novela, son también un mito discretísimo (título elegido por Hortensia Campanella para la biografía de Mario Benedetti) de nuestra cinematografía.

# Éxito sin fronteras

El público argentino adoró la película: a pesar de las décadas transcurridas desde su estreno y la duplicación de la población sigue siendo una de las diez más vistas de la historia de nuestro cine. Pero el éxito desbordó las fronteras del país llevándola primero al festival de San Sebastián y luego a la nominación al Oscar como mejor película hablada en idioma extranjero, hecho que le otorga un lugar especial en el reconocimiento internacional de nuestro cine. Fue el primer film que alcanzó esa nominación y que compitió en su momento con las obras de madurez de Federico Fellini (Amarcord, triunfador en la premiación) y Louis Malle (Lacombe, Lucien, con guion del Premio Nobel de Literatura Patrice Modiano). Una década después le tocaría la nominación a Camila, otra película encabezada por mujeres en la producción y dirección (Lita Stantic y María Luisa Bemberg, respectivamente) y recién en 1986 La historia oficial, de Luis Puenzo se alzaría con la ansiada estatuilla. La tregua juega el rol de pionera en la circulación internacional de nuestro cine que se consolida en los inicios de este siglo y continúa en el presente.

Pero la película no se eximió de sufrir las penosas circunstancias de la vida política argentina de ese momento y recibió las amenazas del grupo terrorista paraestatal denominado Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que en abril de 1975 amenazó de muerte a Benedetti, a Renán e integrantes del elenco. Para muchos de ellos fue el comienzo del exilio, del cual algunos nunca regresaron. La oscuridad de estas circunstancias colectivas no eran abordadas en el film pero la tristeza de las situaciones individuales de los personajes tal vez fueron metáfora de esa tragedia.

Diez años más tarde, recuperada la democracia en la Argentina y en las postrimerías de la dictadura uruguaya, Mario Benedetti y Sergio Renán volvieron encontrarse para convertir en cine otra célebre novela del autor, Gracias por el fuego, que fue una de las primeras películas en estrenarse luego de la asunción de Raúl Alfonsín y que se promocionaba con la misma consigna de la campaña presidencial: el "Ahora Argentina" fue convertido en "Ahora cine argentino". Sergio Renán nuevamente eligió un elenco de excepción que permitió que volvieran a la pantalla actores que habían sufrido la censura de los previos años de autoritarismo. Bárbara Mujica, Víctor Laplace, Lautaro Murúa, Graciela Duffau, Dora Baret y Alberto Segado encarnaron los personajes de esta historia, más compleja y política.

Los cincuenta años que se cumplen hoy del estreno de La tregua resaltan la potencia del cine, hoy del más amplio universo audiovisual, para indagar sobre la condición humana, para reflejar las conductas sociales, para ser parte de esa construcción permanente que es la identidad individual y colectiva. Y cumple un rol casi exclusivo, porque nos otorga una ilusión de inmortalidad: las películas perduran más que nuestras vidas. Gracias a La tregua tenemos presente el talento de sus creadores, podemos recrear situaciones e ideas que marcaron la atmósfera cultural de un tiempo y que nutren y enriquecen el presente.

La tregua está disponible en Prime Video y Movistar TV.

ESPECTÁCULOS | 7 LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024

# En un panorama complejo, el balance de teatro en vacaciones fue positivo

TAQUILLA. En comparación con 2023, hubo una merma de espectadores del 9%, pero más cantidad de obras infantiles

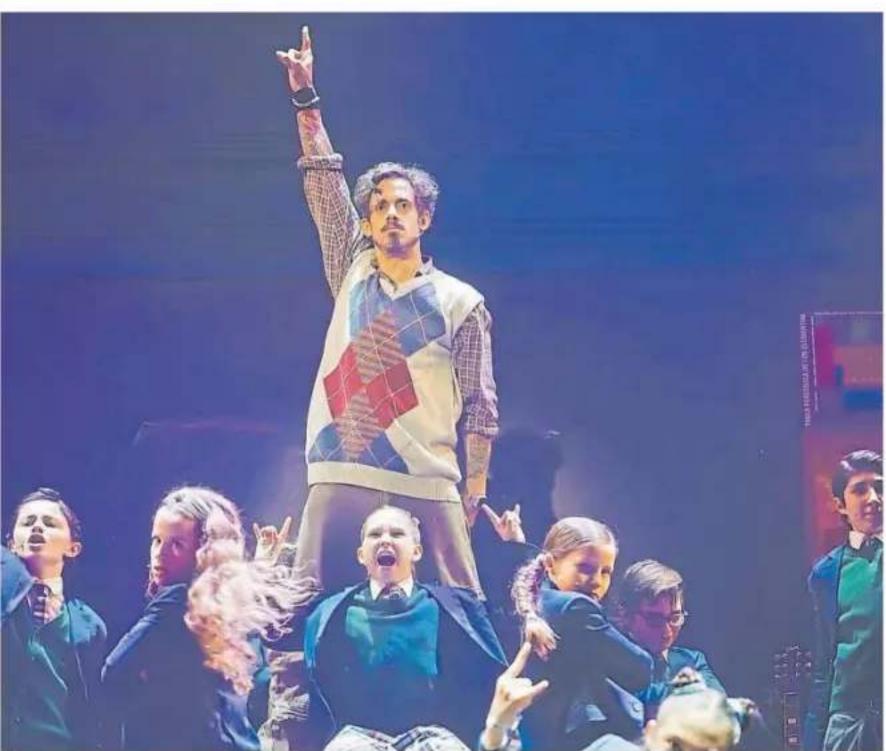

Agustín "Soy Rada" Aristarán en School of Rock, que se despidió el domingo

POCHOPH

# Alejandro Cruz

LA NACION

La temporada teatral en tiempos de vacaciones de invierno, el momento de mayor cantidad de oferta y espectadores del año, acaba de terminar. El domingo pasado, varios tanques de la Avenida Corrientes hicieron su última función. Así como el lunes muchos chicos y adolescentes volvieron a clases, la cartelera del circuito comercial porteño inicia un proceso de recambio. Pero en tren de balance, en lo que respecta al listado de obras con mayor cantidad de espectadores de la última semana del receso escolar, no hubo modificaciones significativas en relación con las estadísticas anteriores que elabora Aadet, la cámara que reúne a dueños de salas y productores del circuito comercial. Tomando esos números, School of Rock, el musical para público de todas las edades que protagonizaron hasta el domingo Agustín "Soy Rada" Aristarán y Ángela Leiva, volvió a ocupar la primera posición en cuento audiencia y recaudación. Cerró su temporada de seis semanas acaparando la atención de 80.000 personas. De ampliar el foco, los musicales demostraron en tiempo de vacaciones que se instalaron como un plato preferido como nunca antes dentro del menú teatral de los porteños (cuatro de las 10 obras más vistas fueron musicales).

Según apuntan desde Aadet, en el acumulado de las vacaciones se llego a la marca de 375.000 espectadores. En comparación con el mismo período del año pasado, esa cifra representa una disminución del nueve por ciento. A medida que avanzó el receso escolar, hubo signos de recuperación. Durante la segunda semana de vacaciones las números señalan una disminución del cuatro por ciento en comparación con la se-

mana previa. En cuanto a cantidad de funciones hubo paridad con la oferta de hace un año, aunque el número total de espectáculos programados, 62, implicaron un aumento en comparación a las temporadas de los últimos años.

"Con estos números del acumulado de vacaciones de invierno. 2024, aún con la baja respecto de 2023, se encuentra por encima de los niveles prepandemia y superó en un 22 por ciento de espectadores a 2022, apunta el informe de la cámara que preside Sebastián Blutrach, dueño del Teatro Picadero.

# Señales

Claro que la foto panorámica sobre el consumo aporta señales no tan críticas. Es que en comparación con otros indicadores de consumo, la disminución interanual del nueve por ciento en la cantidad de espectadores no es tan significativa como sucede en el resto. Según un relevamiento de la consultora Scentia, el consumo cayó un 12,5 por ciento y se estima que en 2024 tendrá un baja del 14 por ciento siempre en la comparación interanual. "El teatro es una de las actividades con menor caída en relación con el consumo en otras áreas", analiza Carlos Rottemberg, dueño de varias salas teatrales y uno de los productores de School of Rock.

Durante la última semana de las vacaciones de invierno, el espectáculo infantil que lideró el ranking de recaudaciones fue La granja de Zenón, la búsqueda, una propuesta que en años anteriores ya habia tenido excelentes resultado. En lo que se refiere a las propuestas para todos los públicos, no solamente School of Rock lideró la tabla de recaudaciones y cantidad de espectadores sino que marcó un récord: los 28.000 espectadores alcanzados con la friolera de 14 funciones que realizó la última semana implicó la mejor semana

desde que este musical se estrenó en Broadway, el 6 de diciembre de 2015. En todas las plazas en las que se presentó desde esa fecha en ninguna otra ciudad superaron las 28.000 entradas vendidas. Algo similar sucedió con la última semana de Matilda en las vacaciones de invierno del año pasado: la Matilda argentina le ganó a la neoyorkina como a la londinense en lo que hace venta semanal. Detalle no menor: ambos montajes fueron producidos por el mismo equipo, se repitieron nombres de su staff artístico y se presentaron en la misma sala: el Gran Rex, la que cuenta con más cantidad de butacas en todo el país.

En segundo lugar por preferencia de público se ubicó Mamma mia!, el musical que protagoniza Florencia Peña basado en la música de ABBA; seguido por Felicidades, la comedia con Griselda Siciliani, Adrián Suar, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Vicuña y Peto Menahem; y Tootsie, la obra que protagonizan Nicolás Vázquez y Julieta Nair Calvo, que va por su segunda temporada. En el quinto lugar por preferencia de público se ubicó la comedia Mejor no decirlo, con Mercedes Morán e Imanol Arias; que se despidió luego de haber realizado una excelente temporada.

La tabla del top ten se completa con Rent, otra comedia musical que esta vez tuvo su versión dirigida por Fer Dente. Se presentó en el Ópera, en donde también este domingo se despidió El Principito, protagonizado por Juan Carlos Baglietto, que fue el segundo montaje en recaudaciones en los que hace a la franja de obras para niños y adolescentes. El sexto lugar del ranking de obras para adultos lo ocupó Legalmente rubia. Cierran el ranking Esperando la carroza; Moldavsky, Lo mejor de mí, y Lizy, sí!! quiero..., la propuesta de Lizy Tagliani.

# "Libertango", el tema de Piazzolla que rompió los moldes

MÚSICA. Se cumplen 50 años de una pieza tan admirada como revolucionaria dentro del 2x4

Marcelo Gobello PARA LA NACION

En mayo de 1974, Astor Piazzolla grabó el primer disco de lo que podríamos llamar su "período italiano", en el cual experimentó con una base eléctrica de jóvenes músicos italianos vinculados al jazz, una pequeña orquesta de 10 miembros y una nueva estética sonora y compositiva. Denostado en un primer momento, el tema que da nombre al disco se transformó en un emblema eterno de su genialidad.

Con su maravilloso noneto disuelto Astor viajó a Italia en marzo de 1974 y se instaló en Roma en un departamento cercano a Piazza Navona, Había firmado un contrato con el productor italiano Aldo Pagani y a instancias de este grabó un trabajo totalmente distinto de todo lo hecho hasta el momento en la ciudad de Milán. El disco Libertango contiene una saga de siete canciones con títulos articulados con la palabra tango, y una nueva no". Fue grabado en los estudios Mondial Sound de Milán junto a un pequeño grupo de jóvenes sesionistas italianos y una pequeña orquesta, dando un giro a su música, más rítmica, accesible y directa, pero igualmente genial. Sería la llave para el comienzo de la conquista definitiva del público europeo: además del célebre tema homónimo, el disco contiene varias piezas brillantes y esa nueva versión de "Adiós Nonino" que es mucho más interesante y adelantada de lo que su mala fama presupone (una versión sin cuerdas ni piano, con bajo eléctrico, batería, bandoneón doblado y un órgano que aparece sobre el final del tema que lo asemeja a lo que hacía el inglés Keith Emerson con su grupo progresivo Emerson, Lake & Palmer).

El tema "Libertango", esa genialidad de tres notas y una cadencia repetitivamente simple, que en su aparente simpleza (o "pobreza", como han señalado algunos "académicos") esconde un standard que posee un arregio maravilloso ("¡es el arreglo estúpido!"), algo completamente revolucionario. "Libertango" es un tema de una dinámica increible (a lo Quincy Jones, alguien que Astorescuchaba mucho por esa época) que aglutina en sí mismo to-

da la música popular del siglo XX: es tango, es pop, es jazz, es rock, es easy listening, dura menos de tres minutos y fue compuesta con el objetivo de "entrar" en el mercado europeo con algo accesible y sencillo para poder escucharse por la radio.

Obviamente que no estamos ante una obra de la magnitud y riqueza instrumental de "Retrato de Alfredo Gobbi" o "Concierto para quinteto", ni tiene ningún solo destacable, pero es una suerte de "música molecular" que actualmente versionan de orquestas sinfónicas a bandas de heavy metal en todo el mundo.

Los músicos que tocaron como base rítmica-Giuseppe Prestipino en bajo y Tullio de Piscopo en batería-solían formar parte también de la banda europea de acompañamiento del saxofonista Gerry Mulligan. "Estaba en el auto con Gerry y se me ocurrió dejarlo escuchar el casete con la grabación de 'Libertango'. Gerry se sintió inmediatamente abrumado, enloquecido y encantado con el sonido, la versión de su célebre "Adiós Noni- melodía, esa nueva onda rítmica y penetrante", recuerda Tullio De Piscopo. "Inmediatamente me dijo que le gustaría hacer algo con Astor Piazzolla y no perdí el tiempo. Los puse en contacto a través del productor Aldo Pagani y así cobró vida lo que ese mismo año sería el disco Summit o Reunión Cumbre".

Además de volver a cambiar algo que sería constante en su forma de evolucionar en su música, el formato, la armonía será otro de los elementos novedosos de Piazzolla, quien introduce relaciones armónicas propias del jazz rock en boga por esa época, y con ello brinda otra nueva sonoridad al género, cuya tradición se basaba en la armonía clásica. Hoy, 50 años después, "Libertango" sigue despertando la misma admiración y pasión que el día de su estreno, convirtiéndose en uno de los temas emblemáticos de la música del siglo XX, siendo adoptado a todos los estilos e instrumentaciones existentes. El tango de Piazzolla finalmente alcanzó la Libertad que siempre había buscado.

El autor es periodista y escritor, académico de la Academia Nacional del Tango, la Academia Porteña del Lunfardo y miembro honorario de la Fundación Astor Piazzolla.

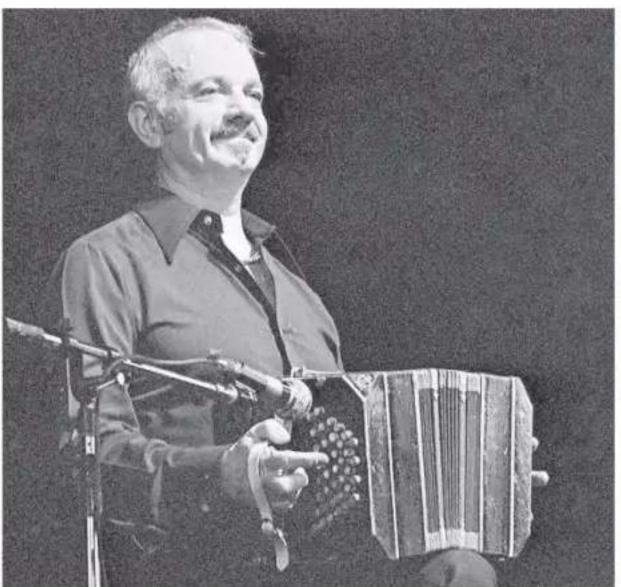

Piazzolla en sus momentos más altos

El tiempo
para la ciudad
www.lanacion.com.ar/tiempo

Fuente: 5MN y Observatorio Naval



mín. 19° | máx. 22°

Variable Nublado, con algo de sol durante la tarde **Mañana** mín. 14" | máx. 24"



**Cálido** Soleado, con algunas nubes y brisa Sale 7.47 Se pone 18.14

Luna

Sale 5.54 Se pone 15.20 Nueva 4/8
 Creciente 12/8

Llena 19/8
 Menguante 27/7

SANTORAL San Alfonso Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia | UN DÍA COMO HOY En 1978, Boca Juniors gana por primera vez la Copa Intercontinental | HOY ES EL DÍA de la Pachamama

# Nombre la película Por Diego Parés



DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

# Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre

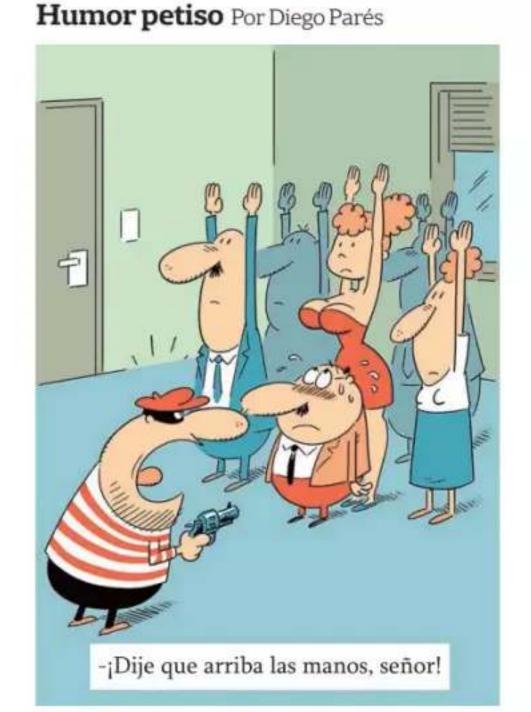

Hablo sola Por Alejandra Lunik





Macanudo Por Liniers





**Fernando Landa.** "El 70% de las firmas dicen que no invertirán más para exportar"

Entrevista con el presidente de la cámara de exportadores / PÁG.7

# comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | a comercioexterior@lanacion.com.ar

# Bolivia

# Las implicancias del ingreso al Mercosur de un nuevo socio con voz y voto

El país vecino deja el estatus de Estado asociado del bloque para convertirse en miembro pleno y tendrá cuatro años para adaptarse a las normativas; cómo juegan el factor gas y también algunas tensiones bilaterales / PÁGS. 4y5



EL EXPERTO Venezuela: otro episodio traumático para los socios del Mercosur / 3
BODEGA El impulso exportador toma vuelo en Mendoza / 7
ARANCELES Europa se prepara para una guerra comercial sin cuartel / 8

2 | COMERCIO EXTERIOR | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024

# TRACKING

# CONTAINER

La semana en síntesis



### 1. INVERSIONES

En el sector del transporte y la logística hubo en el primer semestre del año 86 adquisiciones y fusiones. Se trata de operaciones por un valor mínimo de US\$50 millones. Esto significa que hubo doce adquisiciones y fusiones menos que en los primeros seis meses de 2023 y que, según PwC, representa el nivel más bajo de los últimos diez años.



# 2. ENCUENTRO

AS/COA, en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), organizará el 14 de agosto desde las 9 en el Alvear Palace Hotel su XXI conferencia anual "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas". Guillermo Francos, Diana Mondino, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich son algunos de los expositores junto a un grupo de gobernadores y empresarios de la región. Informes e inscripción en www.council.ar



# 3. DRONES

La industria de la defensa estadounidense depende de la cadena de suministros chinos para sus componentes, pero ahora Pekín anunció una estrechez a las exportacione. Con una orden operativa desde el 1 de septiembre, China decidió ampliar las restricciones sobre la venta al exterior de drones y componentes relativos con aplicaciones militares, y reforzó los controles decididos en 2023 sobre vehículos aéreos sin piloto (UAV).



# 4. CHIPS

La Administración Biden tiene previsto presentar el próximo mes una nueva norma que ampliará los poderes de Estados Unidos para detener las exportaciones de equipos de fabricación de semiconductores desde algunos países extranjeros hacia los fabricantes de chips chinos,

# **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



INVERSIÓN. La Confederación Nacional de la Industria de Brasil y su Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones van a ayudar a 780 empresas, entre exportadoras e interesadas en exportar. Tienen un presupuesto previsto de 12,3 millones de reales (más de US\$2 millones) para realizar al menos 21 acciones entre ellas reuniones y misiones de negocios- que aumenten la participación de Brasil en las exportaciones globales.

780 Son las empresas que recibirán ayuda

para exportar

200

Son los millones de dólares que calculan que ingresarán a Brasil en dos años

# **ALEMANIA**

Mercado en alza

# Crece el consumo y la exportación de cerveza sin alcohol

La bebida etílica, por otro lado, registra una disminución de la demanda

La tendencia de moda de la cerveza sin alcohol se mantiene firme para las cervecerías de Alemania, con un aumento del 17 % del consumo en 2023, informó hoy la Oficina Federal de Estadística de ese país.

Las grandes empresas con más de 20 empleados produjeron el año pasado 556 millones de litros por valor de 548 millones de euros (unos 594 millones de dólares), según los datos estadísticos.

Esto supuso un 17 % más que el año anterior (474,1 millones de litros) y más del doble del volumen producido en 2013. En el mismo período, la pro-

ducción de cerveza con alcohol se redujo un 14%. La elaboración de 7200 millones de litros significó sin embargo que en 2023 la oferta de cerveza con alcohol fue doce veces superior a la de sin alcohol.

Las bebidas con mezcla de cerveza aumentaron por su parte un 11 % desde 2013 hasta unos 363 millones de litros. En comparación con 2022, sin embargo, el volumen de "Radler" (la tradicional mezcla de cerveza con limonada) y otras combinaciones cayó casi un 10 %. Las cifras de las estadísticas de producción incluyen también las bebidas destinadas a la

exportación.

La moda de las variedades de cerveza sin alcohol se puede explicar por la tendencia a una vida más sana y con mayor grado de actividad física de cada vez más gente. Además, "la sociedad está" envejeciendo, lo que en promedio se traduce en un menor consumo de cerveza per cápita.

La Asociación Alemana de Cerveceros informó el año pasado acerca de una producción de 665 millones de litros de cerveza sin alcohol, incluidas las fábricas más pequeñas.

Según los cálculos de la entidad, el consumo per cápita en Alemania el año pasado fue de 88 litros de cerveza, de los cuales algo menos de 8 litros fueron sin alcohol.

Según Holger Eichele, director general de la Asociación de Cerveceros, la cerveza sin alcohol también se está convirtiendo cada vez más en un éxito de exportación a la Unión Europea y a terceros países como Estados Unidos. •(DPA) LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024

COMERCIO EXTERIOR | 3

# **EL EXPERTO**

# Venezuela: otro episodio traumático para los socios del Mercosur

A partir de las últimas elecciones, no se vislumbra una vuelta del país al bloque regional; en 2017 se aplicó el Protocolo de Ushuaia y fue suspendido por prácticas antidemocráticas



# Marcelo Elizondo

Especialista en negocios internacionales, presidente del comité argentino y miembro del board mundial de la International Chamber of Commerce (ICC)

as objeciones a la legitimidad en el reciente
proceso electoral en
Venezuela son crecientes. Y lo referido genera
varios impactos. Uno de
ellos, en el Mercosur.

Venezuela ingresó como miembro pleno al Mercosur en julio de 2006, en una ceremonia celebrada durante una reunión extraordinaria del bloque en la que se le dio oficialmente la bienvenida al entonces presidente Hugo Chávez.

En ese acto (en el Teatro Teresa Carreño de Caracas) participaron los presidentes de la Argentina, Néstor Kirchner; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de Uruguay, Tabaré Vázquez; de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos; y también el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitado especialmente al encuentro.

Sin embargo en 2017 el bloque suspendió institucionalmente a Venezuela por tiempo indefinido (exigiéndosele -ya en ese momento- que restaure la democracia de

inmediato). Así, el 4 de agosto de 2017, el entonces Canciller de Brasil, Aloysio Nunes, anunció en San Pable que los fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguayy Uruguay), decidían aplicar la "cláusula democrática". Esa norma surge del Protocolo de Ushuaia, que prevé la imposición de sanciones -incluso detipo económico y comercial-a los países en los que se rompa el marco democrático. En ese momento, Nunes argumentó que se trataba de una "suspensión de naturaleza política, por consenso, y una sanción grave contra Venezuela".

Por ende, puede decirse que las objeciones al sistema político venezolano no son nuevas. Y, conforme las noticias que hemos recibido ahora y desde el domingo, es esperable que Venezuela continúe suspendida en el bloque.

Aunque estas referidas desventuras venezolanas no han ocurrido en el vacío. En simultáneo con lo relativo al Mercosur, la performance de

Venezuela en lo transcurrido del siglo XXI en los negocios internacionales en general ha sido pésima: en 2000 Venezuela exportaba más que la Argentina (casi duplicaba a Chiley más que duplicaba a Colombia) y era el seundo mayor exportador sudamericano; pero hoy es el apenas el octavo exportador regional, superado por Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Ecuador y Perú (y también por México, Costa Ricay Panamá). Y, en materia de inversión extranjera, Venezuela es el único país que ha reducido su stock: en 2000 contaba con US\$35.489 millones y en 2023 suma US\$26.585 millones (tenía el tercer mayor stocken Sudamérica en 2000 mientras tiene hoy el séptimo).

La influencia del régimen político en la economía en el vecino caribeño ha generado muy malos resultados; y, a la vez, también ha sido crítica en la relación bilateral con la Argentina.

Efectivamente, las exportaciones bilateral con Argentina. •

argentinasa Venezuela-que eran escasas en los primeros años del siglo XXI-crecieron durante en los primerosaños del siglo de modo sostenido, pasando de US\$140 millones en 2003 a US\$1175 millones en 2007 y elevándose hasta US\$2230 millones en 2013 (componiéndose en ese entonces -principalmente- de productos lácteos, aceite de soja, carnes de ave, maíz y vehículos), momento a partir del cual comenzaron a descender (fueron de US\$705 millones en 2016) hastallegaralosescasos US\$260 millones en 2023. Venezuela había llegado a ser el quinto destino para las exportaciones argentinas hace un decenio mientras hoy es apenas está en el número 50. Las importaciones argentinas directas desde Venezuela. mientras, fueron siempre muy bajas.

Así, hoy, lamentablemente, las circunstancias políticas no hacen prever un retorno de Venezuela al ejercicio de su membresía en el bloque, ni a una más intensa relación bilateral con Argentina.



# NOTA DE TAPA

# Bolivia

# Las implicancias del ingreso al Mercosur de un nuevo socio con voz y voto

El país vecino deja el estatus de Estado asociado del bloque para convertirse en miembro pleno y tendrá cuatro años para adaptarse a las normativas; cómo juegan el factor gas y también algunas tensiones bilaterales

Texto Gabriela Origlia PARA LA NACION



La ciudad de La Paz, en Bolivia

n Mercosur debilitado en cuanto a su potencial, con menos peso en el comercio internacional y también un intercambio intraregional reducido, recibea Bolivia como integrante con voz y voto. La canciller Celinda Sosa Lunda resaltó los beneficios para su país de incorporarse al bloque: "Son enormes. No solo en el área comercial, sino que también tendremos mejores posibilidades para transitar en los países vecinos".

El Mercosur ha facilitado a los Estados parte y los Estados asociados la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, a través de la eliminación de los derechos aduaneros. Hay también un Arancel Externo Común. "La incorporación de Bolivia como país miembro tiene un carácter estratégico porque significa ser parte de un importante espacio de integración regional, de intercambio comercial y fortalecimiento productivo y nos convierte en un eje articulador en la región", escribió el presidente Luis Arce el día que el Congreso boliviano aprobó el protocolo de adhesión plena.

"No solo tiene implicaciones económicas, sino que también refuerza los lazos políticos y culturales entre los países miembros. En este espacio Bolivia impulsará provectos conjuntos en infraestructura, energía, medio ambiente y otros Esteban Actis, docente e investigasectores clave, promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible en la región", agregó.

El resto de los socios, cuando empezaron las negociaciones, tenían la mirada puesta en el gas boliviano, ese aporte hoy está en crisis. Aunque Arce reconoce solo "dificultades" para la obtención de dólares, niega que el país atraviese una crisis económica. La caída de la exportación de gas juega un rol clave en la menor disponibilidad de divisas del país; rigen restricciones para el acceso al dólar que no llegan a ser iguales al "corralito" impuesto en la Argentina durante la crisis de 2001, pero tienen puntos en común.

Entre enero y mayo -últimos datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) disponibles- las exportaciones bolivianas sumaron US\$3484 millones, 24% por debajo del mismo período del 2024. Las operaciones de productos tradicionales experimentaron una baja de 28% en valor y 12% en volumen en comparación interanual y las de no tradicionales (joyería, azúcar, castaña, carne bovina y sus derivados) llegaron a US\$998 millones. Acumula un déficit de balanza comercial de US\$400 millones.

Eleconomista Gustavo Perego, de Abeceb, entiende que la incorporación de Bolivia al bloque está inserta en la concepción, que viene desde hace tiempo, de "darle dinamismo político y no comercial". No espera un incremento del comercio porque ya el nuevo socio operaba en el marco de la Aladi.

Sobre el proceso de integración, dor de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, analiza que la incorpora-

El mayor desafío del bloque es ganar fortaleza; particularmente hay que debatir cuál será la posición frente a China

ción se da en un contexto en que el bloque discute la flexibilización y hay contrapuntos entre los miembros, por lo que es un "desafío" avanzar con la adaptación de un nuevo miembro con voz y voto. "El consenso deberá ser de a cinco y eso será más complejo por la realidad que se transita; hay vínculos dificiles en momentos en que sería necesario recuperar vigor".

Bolivia es uno de los pocos países de América que salió a respaldar a Nicolás Maduro por los resultados electorales, una causa común con China, Rusia, Siria e Irán.

En materia de energía, para Actis, Bolivia aporta escala, "con su infraestructura puede ayudar al perfil energético del bloque y la Argentina puede aprovechar para exportar gas de Vaca Muerta".

Miguel Ponce, director Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, después de insistir en el período "difícil" que atraviesa el bloque entiende que "cualquier incorporación" es positiva por el "mayor peso, diversidad y densidad" para negociar con otras regiones. Sobre el "aporte" boliviano, indica que pasa por los sectores primarios, destacándose el litio.

cularmente de la Unión Europea, interesada en la transición energética-añade-. El mayor desafío en general del bloque es ganar fortaleza, particularmente hay que debatir la posición frente a China". Además, coincide con otros expertos en que políticamente, la inclusión "inclina la balanza" hacia Brasil en un

contexto dominado por los "ruidos políticos" que ya existen. "Hay una creciente necesidad de quitar ideología a nuestros vínculos diplomáticos para no seguir afectando nuestros vinculos comerciales", reflexiona.

La consultora en Comercio Exterior Yanina Lojo repasa que Bolivia tiene cuatro años para aplicar las normas del Mercosur y 180 días para que el grupo de trabajo indique cómo lo va a hacer. El país es miembro también de la Comunidad Andina, pero en 2023 exportó 40% más al Mercosur y por eso su interés en sumarse. El desafío es que "perdió terreno en gas y hasta posiblemente termine compitiendo con la Argentina, que busca exportar". Una oportunidad para el país sería que el bloque cierre nuevos acuerdos comerciales, lo que también beneficiaría a todo el Mercosur. "Un punto clave es qué política aplicará la Comunidad Andina con respecto a Bolivia; si le recorta participación o aprovecha esta expansión", sintetiza.

La relación política y comercial más fluida de Bolivia con los socios del Mercosur es con Brasil. A comienzos de julio, en una reunión bilateral celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Lula destacó la cooperación "El mineral coloca al Mercosur entre ambos países en la política incomo un aliado estratégico, parti- dustrial de explotación y procesamientode litioy subrayó el fortalecimiento de la cooperación comercial, especialmente en la producción de fertilizantes.

# Tensión

El intercambio comercial con la Argentina entra directamente en "resto" en las estadísticas oficiales LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 5







Luis Arce, presidente de Bolivia desde 2020

SHUTTERSTOCK



La petrolera estatal YPFB

EUROPA PRESS

# El comercio entre la Argentina y Bolivia

### Intercambio

Hasta junio de este año, el intercambio comercial con Bolivia fue de US\$630 millones, según las cifras del Indec. El saldo fue deficitario para la Argentina en US\$233 millones

### Compras y ventas

La Argentina vendió al país vecino harina de trigo; semillas de girasol para siembra y malta sin tostar, entera o partida, entre otros productos, por un total de US\$198 millones. Por su parte, el país importó desde Bolivia gas natural en estado gaseoso; bananas frescas o secas excluidos los plátanos; urea con contenido de nitrógeno, energía eléctrica; sulfato de bario natural; porotos de soja, palmitos: minerales de hierro, entre otrtos productos. La cifra total, producto de las compras externas fue de US\$431 millones

(0,5% del total promedio). La balanza comercial desde 2012 hasta el 2023 fue deficitaria para la Argentina por las importaciones de gas. En lo que hace a los vínculos políticos, el presidente Javier Milei acusó a Arce de difundir una "falsa denuncia de golpe de Estado", por la asonada militar de junio, y de encabezar un "gobierno socialista" que pone "en peligro la democracia boliviana". Bolivia llamó a consulta a su embajador en la Argentina y, en un comunicado, rechazó las "inamistosasy temerarias" declaraciones y habló de "ideología fascista"

nes y habló de "ideología fascista". Un eje de la relación comercial es la importación de gas natural que terminará en septiembre próximo. Aunque el contrato entre Enarsa y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) finalizó el 1 de julio, la administración libertaria continuará las compras según se indicó en una de las audiencias públicas por los subsidios energéticos. La explicación de la extensión son las demoras en las obras reversión del gasoducto Norte, cuya finalización estaba inicialmente prevista para mayo. Con esta obra Vaca Muerta podrá proveer al norte del país, sustituyendo las importaciones desde Bolivia y vendiéndole a ese país.

Alejandro Eintoss, economista, consultor en Energía y Servicios Públicos e integrante del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, precisa que Bolivia "históricamente" fue un productor de gas barato y que la Argentina le compró aun en los '80 cuando la balanza energética local era superavitaria.

# Cuánto exportan ambos países

3484

disponibles

Millones de dólares Fueron las exportaciones de Bolivia entre enero y mayo de este año, según los últimos datos

31.556

Millones de dólares Fueron las exportaciones de la Argentina en los primeros cinco meses de 2024, según estimaciones del Indec Se discontinuó en los '90 y el contrato se retomó en el 2006.

Brasil construyó un gasoducto desde Bolivia a San Pablo y se convirtió en el principal cliente, con prioridad en el despacho. Cuando en el 2006 la Argentina vuelve a comprar lo hace sin esa prioridad. "El contrato se cumplió razonablemente hasta que Bolivia se quedó sin gas -analiza Eintoss-. Es que aplicó una receta populista como lo hizo la Argentina; no invirtió y tampoco generó las condiciones para que los privados lo hicieran y la producción comenzó a declinar. Hoy está en una situación muy complicada, abastece algo a Brasil, casi nada a la Argentina", dice Eintoss.

Para el experto la lectura clave de la incorporación de Bolivia al Mercosur en materia de energía pasa por la infraestructura. Los 3000 kilómetros del gasoducto del NEA "se usan a media máquina; el gas va de sur a norte y se pensaba a la inversa. La baja utilización es porque el que tenía que aportar se quedó sin. La alternativa es Vaca Muerta". Descree que el país pueda recuperar el rol que tuvo porque revertir la situación lleva tiempo; "no hay reservas comprobadas para ser extraídas en el corto plazo".

Respecto de la urgencia de la obra de reversión del gasoducto Norte, apunta que de ese gas depende el abastecimiento de las usinas eléctricas del centro de la Argentina que no aceptan gasoil.

A esa mirada, Perego añade que Brasil no sólo construyó el gasoducto con capacidad de llevar hasta 30 millones de metros cúbicos de gas por día sino que se involucró en el desarrollo de la industria del gas. "Petrobras hizo inversiones en el sector energético boliviano-detalla-. Incluso le nacionalizaron esos activos, igual que a otras empresas más chicas". Ratifica que hoy el sector del gas está muy complicado, sin exploracionesy "sin certezas" respecto del último yacimiento encontrado.

Respecto del litio-Bolivia integra el "triángulo" del mineral junto con la Argentina y Chile-, califica al sector como "el más subdesarrollado de los tres; por su calidad el costo de transformación en carbonato es más caroy tiene un marco regulatorio muy malo".

Diferente es la perspectiva de la Bolsa de Comercio de Rosario. Aunque enfatiza el escaso peso de las exportaciones a ese destino, destaca la "diversificación": harina de trigo, autopartes, manufacturas de plásticos y productos químicos, "Más facilitación del comercio puede seguir apuntalando las exportaciones nacionales; las operaciones de harina de trigo son gran primer paso para seguir agregando valor en la cadena triguera". Prácticamente la totalidad de las semillas de soja y girasol para siembra que exporta la Argentina tienen a Bolivia como destino.

Ponce menciona que hay otros bienes que pueden ganar espacio, como turbinas de gas, autos, oro, algodón, productos del complejo tabacoy productos del complejo pesquero. "Puede ayudar a diversificar las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial, hoy concentradas en Brasil, pero en descenso", suma.

De las importaciones, la Argenti-

na compra algo de porotos de soja para industrializar y reexportar productos derivados con mayor valor agregado y bananas, fruta que fue aumentando su peso sobre el total detrás de Ecuador. Una de cada cuatro bananas viene de Bolivia. Hasta el año pasado, la Argentina era el tercer destino de las ventas externas bolivianas, detrás de India y Brasil.

"Genera expectativas el inicio de la trayectoria para la adecuación en diferentes áreas, tanto en control aduanero, como de tránsito de personas y derechos civiles - dice Martín Ignacio Pueyrredón, corresponsal en Bolivia de la Cámara de Comercio Bilateral Boliviana Argentina-. La hidrovía también está en terreno boliviano y con este paso está la posibilidad de actuar como base logística, de acceso a mercados de la comunidad andina".

Repasa que el agrodesarrollo boliviano viene creciendo: "Es superior al de algunas provincias del norte argentino e inclusive que Paraguay; muy parecido al del suroeste de Brasil. Hay mucha inversión de argentinos y de brasileros, tiene posibilidades porque viene expandiendo constantemente su frontera agrícola con un debate abierto sobre la sostenibilidad. Entendemos que el Mercosur levanta la vara en esas exigencias, implica la necesidad de mejorar".

Pueyrredón sostiene que "siempre se miró muy de costado a Bolivia; en la Argentina no se la tiene incorporada como mercado por una cuestión de escala. Es cierto que es más chico, pero también es más fácil de llegar y hay mucho por hacer", añade. •

# VISTA AL MUNDO



Jorge Rubio, fundador de la empresa familiar

# Bodega El impulso exportador toma vuelo en Mendoza

Un emprendimiento que nació en 2003 se expandió a un número importante de mercados internacionales

# Lionel Paredes

PARA LA NACION

En el corazón del Oasis Sur mendocino, Bodega Jorge Rubio refleja la visión y pasión de su fundador. Nacido y criado en General Alvear, Mendoza, de profesión enólogo, Jorge Rubio se adentró en el mundo de la vitivinicultura con una carrera que abarca más de dos décadas de experiencia en diversas bodegas de la región. En abril de 2003 decidió establecer su propia bodega con el objetivo de crear vinos que capturaran la esencia de los terroirs más australes de Mendoza.

Los inicios no fueron fáciles. Con limitaciones financieras y la necesidad de construir una marca en un mercado competitivo, la bodega comenzó sus actividades enfrentando múltiples desafios. Al principio embotellaban sus vinos y les colocaban etiquetas de cartón sujetas con hilo. La producción inicial, aunque modesta, pronto comenzó a destacarse por su calidad y sus singulares etiquetas pasaron a ser de cuero.

"Desde un comienzo sabiamos que teníamos que diferenciarnos de alguna manera en góndolas saturadas de etiquetas, por eso se nos ocurrió utilizar el cuero. Inicialmente las hacíamos a mano, una por una. Si bien siguen realizándose manualmente, ya tenemos unas máquinas especiales con las que podemos grabar hasta 2000 etiquetas por hora", cuenta.

A lo largo de los años, la bodega ha experimentado un notable crecimiento. Hoy sus hijos también forman parte del equipo: María Silvina, de profesión escribana, y Gabriel Rubio contribuyen con la empresa familiar.

Con el aumento de las ventas y la diversificación de su portafolio

de vinos pudieron ampliar la producción y explorar nuevas variedades. La modernización de las instalaciones y la incorporación de tecnologías avanzadas culminaron en la construcción de una bodega en la ruta 143, un destino turístico para quienes visitan General Alvear.

"Actualmente, nuestra bodega tiene una capacidad de más de 2 millones de litros anuales distribuidos tanto en el mercado interno como en 12 mercados internacionales. Entre estos se destacan Estados Unidos, Canadá, Brasil, Dinamarca, Alemania, España, Taiwán, China y Japón, consolidando nuestra presencia global", comenta Rubio.

La bodega emplea a 27 trabajadores de manera directa y muchos más de manera indirecta a lo largo de toda la cadena comercial. "Este equipo diverso y talentoso es esencial para mantener la operación. Su contribución también fortalece la economía local, ofreciendo oportunidades de empleo y desa-

# Claves del negocio

Elaboración

Actualmente la bodega produce un millón de litros anuales

Ventas

Entre los destinos a los que exportan están Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa, Taiwán, China y Japón

rrollo en la región de General Alvear", sostiene.

"Nos gusta elaborar vinos que cuenten la historia de nuestra región y su rica cultura, que cada copa refleje la pasión, dedicación y autenticidad con la que forjamos nuestra identidad, llevando la esencia de nuestro terroir a cada rincón del mundo", añade.

Se ofrecen más de 50 productos que incluyen vinos blancos, tintos, rosados, naranjos, espumantes de autor y destilados. Líneas como Finca Gabriel, Privado Jorge Rubio y A Contramano se venden en el exterior.

La calidad y singularidad de los vinos han sido premiados en numerosas ocasiones, tanto a nivel nacional como internacional.

"En la búsqueda de constante innovación, en los últimos años hemos implementado nuestra propia champañera, donde elaboramos espumantes de alta gama a partir del método tradicional Champenoise. Disponemos también de una destilería con antiguos alambiques franceses para la elaboración de nuestro Cognac de Autor y nuestros vinos fortificados", explica.

Con una mirada al futuro planean no solo expandir su presencia global. Este compromiso se ve fortalecido por un nuevo proyecto de 70 hectáreas que estarán productivas para 2026, lo que permitirá a la bodega autoabastecerse.

En el marco internacional han llegado a mercados de alta exigencia y sofisticación. Además de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa, Taiwán, China y Japón, la bodega también exporta a mercados emergentes y consolidados como el Reino Unido; México y Australia, conocido por su amor por los vinos premium. También llegan a Perú y Corea del Sur.

# MOVIMIENTO MARÍTIMO

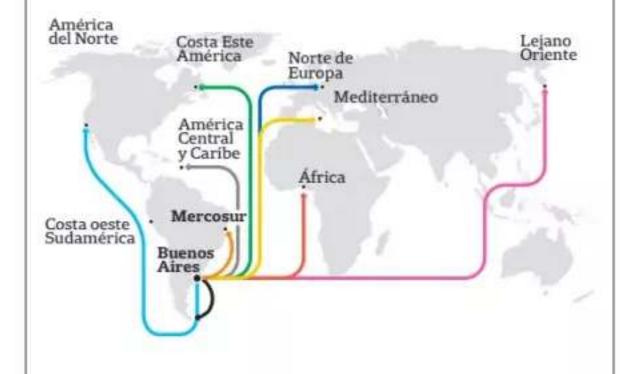

# RUTASY **COMPAÑÍAS NAVIERAS**

Norte de Europa

MSC, ZIM, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, ONE, Grimaldi

Lejano Oriente

ONE, MSC, ZIM, CMA CGM, Cosco, Hapag Lloyd, Evergreen, Hyundai, Wan Hai Lines, Maersk, Hamburg Süd, Yang Ming, PIL (Pacific International Lines)

Mediterráneo

MSC, ZIM, Hapag Lloyd, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd

Mercosur

Log-In, Alianca (Hamburg Sud), Mercosul Line (CMA CGM)

Costa Este América del Norte

Maersk, MSC, ONE, ZIM, Hapag Lloyd, Hamburg Süd, CMA CGM

Costa Oeste América del Norte

ZIM, MSC, Hapag Lloyd, Maersk, Hamburg Süd, ONE, CMA CGM

América Central y Caribe

CMA CGM, Hapag Lloyd, Maersk, MSC, ZIM, ONE, Hamburg Süd

África

ZIM, CMA CGM, MSC, Maersk, Grimaldi, Cosco, ONE, Hamburg Süd, Hapag Lloyd

Cabotaje

PSL (Patagonia Shipping Lines)

# CONTACTOS

CMA CGM:

5556-1000 www.cma-cgm.com

Cosco: 4343-0607

www.coscoarg.com.ar

Evergreen:

5382-7000 www.heinlein.com.ar

Grimaldi:

5353-0940 www.grimaldishipping.com

5789-9900

Hamburg Süd:

www.hamburgsud.com Hapag Lloyd:

5355-5700

Hyundai

www.hapag-lloyd.com

www.brings.com.ar

https://www.one-line.com

www.shippingservices.com.ar

www.patagonialines.com

Log-In:

www.loginlogistica.com.br

Maersk: 5382-5800

www.maerskline.com MSC:

5300-7200

www.msc.com

Wan Hai Lines (Brings): 5236-7013 www.naveatlantica.com.ar

Yang Ming (Brings):

4891-1766 www.yangming.com

ZIM:

4312-6868 www.starshipping.com.ar

# **PUERTOS CON SERVICIOS** REGULARES DE CONTENEDORES

# CABA

 TRP (0810-444-4877). Terminal 4 (0810-555-APMT)

BACTSSA (4510-9800).

Provincia Buenos Aires Exolgan (5811-9100).

Terminal Zárate

(03487 42-9000) v Tecplata (0221 644-2200)

Mar del Plata, TC2 (223-489-

7400)

· Terminal Puerto Rosario (TPR) (0341 486-1300)

Puerto Bahía Blanca

Bahía Blanca

(0291 401-9000)

Puerto Madryn (0280 4451400)

Puerto Deseado (0297 487-0262)

Ushuaia

 Puerto Público Ushuaia (02901431443)

Para informar cambios en los servicios: LNcomext@lanacion.com.ar

Fuente: Centro de Navegación. www.centrodenavegacion.org.ar

LA NACION | JUEVES 1º DE AGOSTO DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 7

# **ENTREVISTA**

# Fernando Landa

# "El 70% de las firmas dicen que no invertirán más para exportar"

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina resalta algunas acciones positivas, pero pone el foco en todo lo que resta por hacer

Texto Marysol Antón PARA LA NACION

iene el termómetro de lo que viven y piensan las empresas argentinas que exportan, y no solo por estar en permanente contacto con ellas, sino también por haber lanzado recientemente la última Encuesta de Actualidad Exportadora 2024, realizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Estas son algunas conclusiones:

Para 2024, el 47% de los encuestados prevén un aumento en sus exportaciones comparado con 2023, el 31% espera una caída y el 22% cree que no habrá cambios. Los sectores más optimistas son minería y petróleo y gas, y varios sectores agroindustriales prevén una recuperación luego de la sequía de 2023. En contraste, los sectores menos optimistas para este año son automotor y bienes industriales.

Transcurridos los primeros meses de la nueva administración y teniendo en cuenta las normativas a la vista, el 69% de los exportadores consideran que no tienen incentivos suficientes para aumentar inversión, empleo y exportación. Sin embargo, una proporción casi idéntica (69,9%) tiene la expectativa de que los factores que consideran más relevantes tendrán inicio de solución en los próximos 12 meses.

Los encuestados consideran que los factores regulatorios locales que más perjudican la actividad exportadora son: 1) las dificultades para realizar pagos al exterior, la falta de recupero impositivo, los tipos de cambio múltiples, 4) las obligaciones relacionadas con la liquidación de divisas y 5) las restricciones sobre los pagos de fletes. En los sectores que pagan derechos de exportación, esto se incluyó como tema crítico.

### Qué sectores son los que actualmente están mejor en materia de exportación?

R –Minería y energía son los que tienen las mejores perspectivas; se hicieron muchas inversiones en elementos estructurales que hoy están rindiendo, pero hay que sostenerlo. Pero es interesante ver cuáles son las expectativas generales. En mayo tuvimos US\$2600 millones de superávit, que está bien, pero esto se dio porque se cayeron las importaciones y también hay una tendencia a la baja en precios. Si analizamos el mercado, el nivel de exportaciones si bien es mayor que en 2023, que fue un año desastroso, hoy es inferior de lo que se estimaba en enero. El primer mes del año se pensaba que llegaríamos a unos US\$88.000 millones en exportaciones, y ahora estimamos

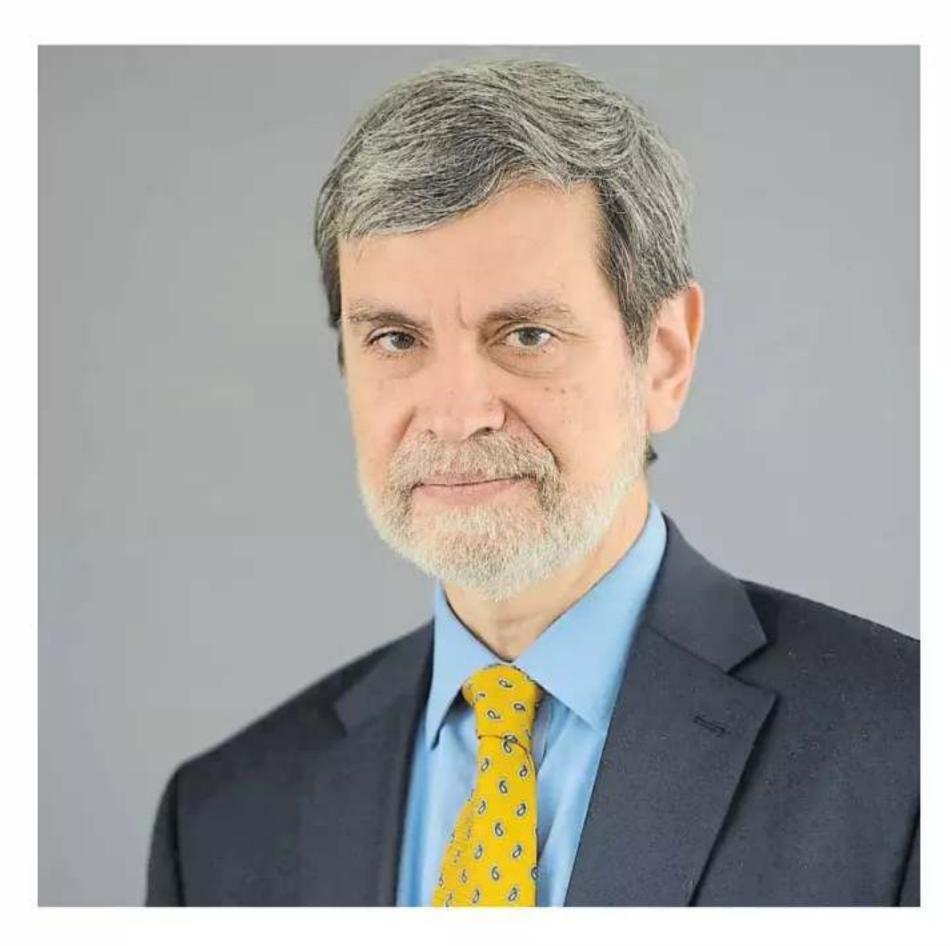

# **MINIBIO**



# Estudios:

Es ingeniero recibido en el ITBA y tiene un MBA en la Universidad de Stanford



# Además:

Co-chair en el Grupo de comercio e inversion B20 2023

que serán unos US\$77.000 millones para 2024.

### 📵 –¿Cuáles son los factores que impactan en esta baja?

R –Si miramos lo que señalan las empresas en la encuesta que acabamos de presentar, vemos la importancia del movimiento de los precios y la cuestión de los incentivos. En este sentido, el 70% de las firmas dicen que no invertirán más para exportar, no tienen esta perspectiva. Mayormente indican que el primer problema es la dificultad para pagar en el exterior, a lo que le sigue el recupero impositivo del IVA, los diversos tipos de cambios, las obligaciones de liquidar sus divisas y también los inconvenientes para pagar los fletes. Pero, al mismo tiempo hay una mirada positiva sobre lo que serán los próximos 12 meses, porque también el 70% de los encuestados aseguran que creen que se solucionarán estos problemas.

### ¿Hay acciones que hagan creer esto?

R –Antes de las elecciones presidenciales, desde CERA acercamos al equipo que hoy es gobierno la Estrategia Nacional Exportadora, que incluía medidas en materia de negociación, logística, impuestos,

aduana y promoción comercial. Y si comparamos nuestras propuestas con lo que se viene haciendo, entre un 10 y un 15% de lo planteado empieza a ponerse en marcha.

# —¿Qué medidas ya tomadas y puestas en marcha coinciden

con su estrategia? R -Vemos que hay un interés por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también impulsaron la prórroga de la suspensión de los derechos de exportación para todos los productos lácteos por un año, la eliminación del fideicomiso para el trigo, el movimiento que se ve para armar el comité de facilitación de comercio, se está trabajando con la AFIP para mejorar los tiempos en el recupero del IVA. Falta atacar el tema de la liquidación mandataria de divi- ciones concretas para abrir mercasas. Este es un tema estructural, y dos e impulsarlos. En el caso de los es técnico, no político. El FMI en limones, el sector tiene dificultades sus propuestas la prohíbe, porque traen perjuicios a las exportaciones, su aplicación desincentiva que una empresa quiera salir a vender en el mercado internacional. Si no podés hacer uso de tus divisas es difícil que quieras invertir más en el mismo negocio en el que estás. Esta obligatoriedad solo

ocurre en Ghana y en nuestro país. En este contexto, ¿cuál es la situación de las economías

regionales? R -Notienen derecho a la exportación, y eso es bueno, pero la Legislatura les juega en contra. Estamos en el país más austral del planeta, en el que el transporte en camión es caro y el puerto de Buenos Aires no tiene el calado suficiente para que entren los grandes buques, y tampoco hay incentivos para hacer esta inversión. Los costos de la terminal de Buenos Aires están muy por encima de los de otros países. Muchos nos cuentan que para ir a Sudáfrica salen por el Pacífico, y esto tiene un segundo problema: se hacen cuellos de botella en las fronteras; se inició un Comité de Fronteras, pero falta sumar ahí al

### P-¿Y cuál es la situación de las pymes?

sector privado.

R -En un país desarrollado, las pymes representan entre un 30 y un 40% de los dólares exportados, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). En cambio, en uno en desarrollo son entre un 11 y un 14% de los dólares que se exportan, y en los menos desarrollados ese número baja al 7,9%. En la Argentina, en 2023, las pymes representaron el 6,9%, debajo incluso de los países con menos desarrollo. Incluso, en lo que va del año se cayeron 1000 exportadores. Esto demuestra lo que nos falta por crecer, sobre todo porque la generación de empleo es por este lado.

### 2 -¿Por qué las pymes no se interesan en salir a ganar mercados internacionales?

R -No miran hacia afuera por los costos que hoy tendrían que enfrentar. Por ejemplo, tenés que contratar alguien afuera para que maneje el tema de los fletes, y no pueden tener una unidad en el exterior que les gestione la logistica. Todos los elementos conspiran contra la competitividad. Y hay que enfrentar riesgos, como le sucedió al sector de los limones, que con la caída internacional de los precios perdió competitividad si se tienen en cuenta los costos logísticos para poder salir del país. Había un tope a los incrementos de las terminales portuarias, pero en 2023, durante la gestión anterior, se prorrogó la concesión sin evaluación, cuando ésta vencía recién este año. Así se liberaron los precios y las empresas portuarias subieron las tarifas a su criterio imponiendo aumentos tremendos.

# Page acciones concretas se podrían llevar adelante para abrir mercados?

R –Un ejemplo más de los múltiples temas micro con impacto por donde avanzar es lograr para el sector frutícola la autorización para la importación de cítricos dulces de la Argentina, para lo que se requiere como paso fundamental una consulta pública del Departamento de Agricultura del país destinatario. Ahí la Cancillería tiene un rol fundamental; podríamos exportar 15.000 toneladas de naranjas (7% de lo que los Estados Unidos importa). Este es solo un caso de acpor los costos de logística, una baja de precios internacionales y por lo complicado de conseguir contenedores (al haber menos importaciones, llegan menos containers con mercadería y ser recargados acá). Lo importante es estudiar cada caso para que las condiciones sean competitivas.

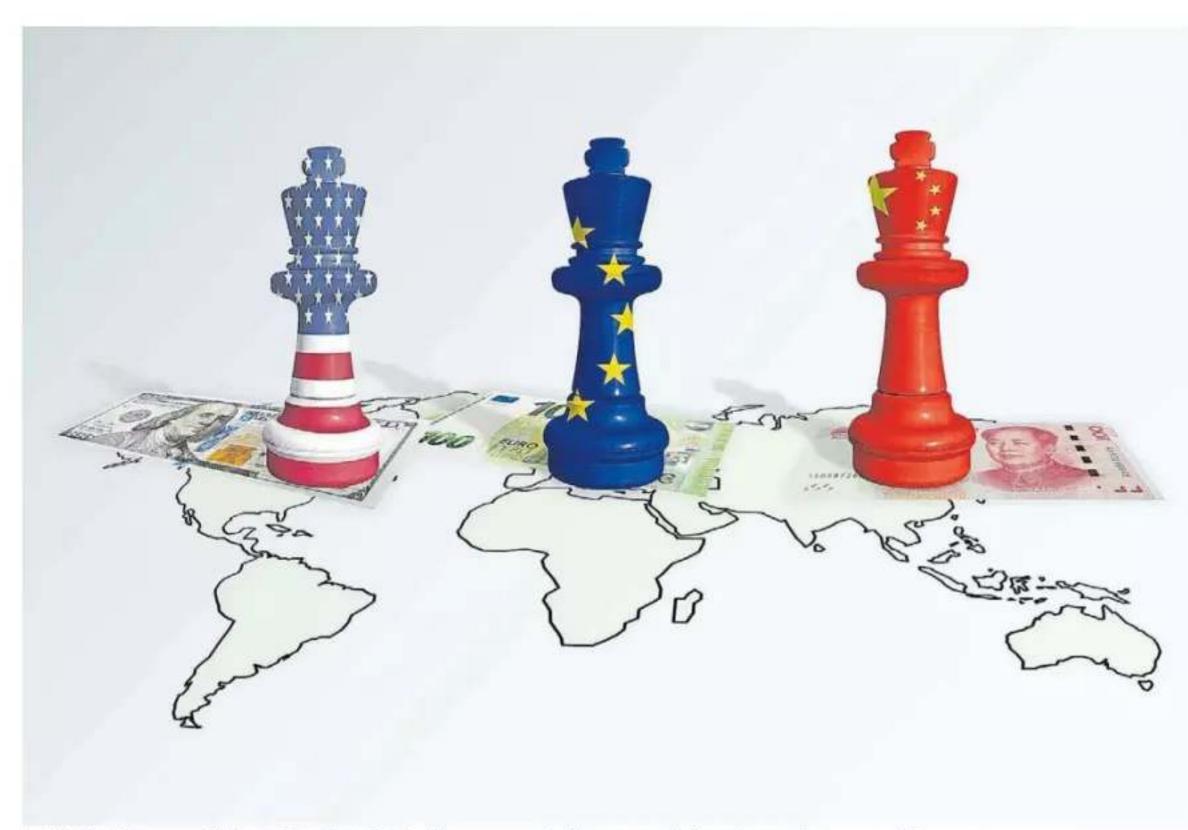

La Unión Europea, China y Estados Unidos forman parte de un complejo entramado comercial

SHUTTERSTOCK

# Aranceles

# Europa se prepara para una guerra comercial sin cuartel

Se complican las transacciones entre distintos países y la UE, y además se ponen en marcha represalias por acciones proteccionistas

Texto The Economist

Pieterzoon Coen, el despiadado gobernador general de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, a los accionistas de la empresa en 1614. Cuatro siglos después, las cosas parecen un poco diferentes. "Que nadie se equivoque: la firmeza es un prerrequisito para conservar la apertura de nuestros mercados", diceSabine Weyand, máxima negociadora comercial de la Unión Europea (UE). Tras décadas de apoyo norteamericano al orden comercial basado en reglas y de prosperidad del comercio europeo, ahora la UE tiene que aprender a hacer negocios en un mun-

do díscolo que se ha rebelado.

o hay comercio eléctricos de China: a partir del 5 de julio, la Comisión Europea rra sin comercio", empezó a aplicarles aranceles les escribió Jan temporarios que van del 17% para los vehículos de marca BYD hasta el 38% para los de SAIC, dependiendo de los subsidios que las automotrices reciben del Estado chino y de su cooperación con las investigaciones de la UE. La lógica de la Comisión para sumar gravámenes al arancel del 10% que ya existía para la importación de autos es que las automotrices chinas tienen una ventaja injusta debido al trato preferencial -subsidios - que reciben en su país, una justificación que permite que los nuevos gravámenes cumplan con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Sin embargo, la medida ilustra la cuerda floja por la que transitan Y ahora el principal blanco de los funcionarios europeos: quie-

basado en reglas, que tanto beneficia al continente, y al mismo tiempo asegurarse de que los rivales más proteccionistas no los pasen por encima.

La medida arancelaria sobre los vehículos eléctricos es controvertida. Los autopartistas alemanes, temiendo la respuesta de China, se oponen a la medida. Se dice que el canciller alemán, Olaf Scholz, quiere un arancel reciproco del 15%, el que impone China. El 10 de julio, el Ministerio de Comercio chino anunció que estaba analizando las últimas medidas comerciales de la UE. con vistas a demandar al bloque regional ante la OMC y aplicar represalias. Cecilia Malmström, excomisionada de comercio de la UE, cree que como resultado de las negociaciones los aranceles que aplican los europeos bajarán

no desaparecerán por completo, ya que China no aceptará las demandas de la Comisión y los funcionarios europeos quieren demostrar firmeza.

Es probable que haya más encontronazos y que la UE recurra a otras armas. Una de ellas es el Instrumento de Contratación Internacional, que ya está aplicando a la investigación sobre el mercado chino de dispositivos médicos. Cuando las negociaciones sobre el acceso de las empresas europeas al mercado chino fracasan, la UE puede responder relegando a los oferentes chinos en las licitaciones de contratación. Y Estados Unidos podría ser el próximo. En 2018, cuando Donald Trump impuso aranceles a la importación de acero y aluminio, la UE unió fuerzas con otros países e impuen la segunda mitad del año, pe- so aranceles de represalia sobre la UE parecen ser los vehículos ren mantener el orden comercial ro agrega que esos gravámenes algunos artículos, como las mo-

tos y el whisky. Si Trump es reelegido en noviembre e impone aranceles del 10% a todas las importaciones, como ha dicho que hará, los funcionarios europeos seguramente responderán en consecuencia.

Mientras hace todo eso, la UE se esfuerza por recalcar que sus políticas son y seguirán siendo compatibles con las normas de la OMC. Pero ese club comercial es mucho más importante para la UE que para Estados Unidos o China, a quienes no les gusta verse limitados por normas multilaterales. Pero son muchos los países que han perdido interés por cumplir con la OMC. Países como China, la India y Rusia prefieren "un sistema alternativo basado en contratos comerciales, en vez de una institución basada en normas que, en su opinión, terminaron siendo corrompidas por los abogados europeos y los vetos de Estados Unidos", señala Hosuk Lee-Makiyama, del Centro Europeo de Economía Política Internacional, un think-tank independiente con sede en Bruselas. La UE lo sabe y es muy consciente de que está defendiendo una institución vulnerable.

Si los ánimos se caldean, Europa no la tendrá fácil. A diferencia de los aranceles norteamericanos a los vehículos eléctricos chinos, el sistema arancelario de la UE es tan engorroso que hasta permite que las empresas chinas demanden al bloque ante los tribunales europeos. Seguir adhiriendo a los principios del viejo orden es cada vez más dificil, porque no fueron pensados para tratar con enormes economías dirigidas por el principio del capitalismo de Estado. Y las nuevas armas comerciales de la UE también intentan cumplir con el sistema, aunque los abogados temen que si se aplica de forma demasiado agresiva, el Instrumento de Contratación Internacional termine convirtiéndose, por ejemplo, en una cláusula del tipo "Compre Productos Europeos".

La intención de Europa es utilizar los aranceles como palanca de negociar un mejor acuerdo, como lo hizo con el aluminio y el acero estadounidenses, señala Lee-Makiyama. Y es lo que todavía puede suceder con la disputa por los vehículos eléctricos chinos. Pero negociar después de una pelea es una estrategia un poco burda y podría no ser suficiente si Trump regresa a la Casa Blanca. De ser así, la UE tendrá que encontrar la manera de reclutar a otros países para que apoyen su causa. Weyand propone elaborar políticas "a la medida de sus necesidades" en términos de inversión, financiación y comercio. En todo caso, sería un método más pacifico que la guerra de la que hablaba el holandés Pieterszoon Coen en el siglo XVII, pero también sería un método políticamente rispido para un organismo tan apegado al orden basado en reglas como es la Comisión Europea. •

TRADUCCIÓN: JAIME ARRAMBIDE





Oportunidades

de negocios





Toda la información en www.lanacion.com.ar/comercio exterior